# **EL**MUNDO

Jueves, 29 de agosto de 2024. Año XXXV. Número: 12.670. Edición Madrid. Precio: 2€



SERIES Un día entre elfos y orcos en el rodaje de la segunda temporada de 'Los anillos de poder', que vuelve hoy MADRID En la guarida del grupo Crono, la unidad de élite policial que caza al 99% de los ladrones de reloies de lujo Páginas



#### GUERRA POLÍTICA POR LOS 250.000 EMPLEOS PARA INMIGRANTES DEL GOBIERNO

# El PP condena el 'plan Sánchez' y la preocupación social se dispara

Feijóo acusa al presidente de «alentar un efecto llamada» y «promocionar España como destino» con su gira africana El número de españoles que señala la inmigración como un problema principal del país se duplica en un año Guardias civiles y policías de Ceuta denuncian la falta de ayuda de Marruecos: «Pone problemas y mira a otro lado»

POR RAÚL PIÑA, MARTA BELVER, ÁLVARO CARVAJAL, GEMA PEÑALOSA Y MARÍA ALCÂNTARA Páginas 8 a 10



María Corina Machado se dirige a los manifestantes durante las marchas de protesta contra el régimen de Maduro, ayer en Caracas. L.F. VITORIA / REUTERS

#### El juez imputa a la mujer de Negreira tras hallarle tres millones en sus cuentas

ESTEBAN URREIZTIETA MADRID El magistrado del caso Negreira investiga a Ana Paula Rufas, esposa del ex árbitro Enriquez Negreira, por presunto blanqueo tras encontrar en sus cuentas tres millones sin justificar. El entorno del matrimonio dice que proceden de la venta de inmuebles. Puena se

#### Denuncian a la alcaldesa de Granollers por un taller que enseña a atacar a la policía

La actividad, en la que hubo menores, instruía cómo lanzar cócteles molotov a los agentes POR GERARD MELGAR Página 14

El desplome de las compras de la UE a Rusia iguala el déficit por primera vez en 20 años

POR ALEJANDRA OLCESE Página 25

#### UN MES DE LA DERROTA DEL CHAVISMO EN LAS ELECCIONES

# La oposición vuelve a llenar las calles de ilusión frente a Maduro

Machado llama a resistir la «brutalidad» del régimen ante miles de manifestantes mientras agentes detenían a colaboradores suyos

María Corina Machado volvió a aparecer ayer en Caracas arropada por miles de personas y dirigentes opositores durante la Nicolás Maduro, celebradas en decenas de ciudades del país y en el



resto del mundo, Madrid entre ellas. Un mes después de las fraudulentas elecciones del 28 de julio, ya son 1,780 los presos políticos reconocidos por el Foro Penal encarcelados durante bierno chavista, desde ayer comandada por Diosdado Cabello.

Machado se convirtió ayer en una improvisada directora de orquesta al dirigir el himno venezolano que dio por concluida la manifestación en la capital. PRIMER PLANO Más de 2400 M€ gestionados

3000 M€

2000 M€

1000 ME

1

des del país y en el la ola de represión abierta por el Go-en la capital. **Venezuela libre, ¿quimera?** LEOPOLDO LÓPEZ GIL

# PRIMER PLANO

UN MES DEL FRAUDE ELECTORAL

El 'número dos' del líder revolucionario asume los mandos de la represión dispuesto a ganar la batalla a la oposición y a la sociedad civil con persecución, violencia y propaganda

# MADURO BUSCA EL GOLPE FINAL CON CABELLO

El regreso al poder gubernamental de Diosdado Cabello, número dos del chavismo y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se escenificó con todo el boato revolucionario. La ocasión lo me-

recía, porque desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, tras decantarse Hugo Chávez entre ambos, influido por «su mano firme, su mirada y su corazón de hombre del pueblo». Maduro ha jugado a limitarle al máximo el poder a su antiguo rival sin que éste se le rebelara.

«He decidido incorporar a un compañero cuarto bate como nuevo ministro del Poder Popular de Interior, Justicia v Paz v como vicepresidente para la Seguridad Ciudadana. Se trata del capitán bolivariano Diosdado Cabello», arengó Maduro, mientras el poderoso militar (nunca deian de serlo, aunque estén en la reserva) se aplaudía a sí mismo, sabedor de que la urgencia histórica obliga hoy al hijo de Chávez a entregarle buena parte de la represión a quién también pugnó por ostentar el título de hijo del comandante supremo. Diosdado siempre se sintió con más galones que el sindicalista del Metro que no participó en el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez

Cuarto bate es un simil beisbolero que se usa en Venezuela para indicar al bateador más poderoso, no tiene que ver con el evidente sobrepeso que

cargan los dos mandamases bolivarianos en un país famélico. Tal es el poderio de Cabello que sus tentáculos se han extendido hasta España, en dónde tiene a su hermana de cónsul en Bilbao, además de una extensa red de empresas con familiares superpuestos



«En su sobrevivencia el deslegitimado gobernante recurre a Diosdado para recomponer unas filas sobre las que pesan una avasallante derrota electoral y un desánimo moral muy difícil de ocultar», subravó Óscar Murillo, coordinador general de la prestigiosa ONG Provea.

Para confirmar de qué va este nombramiento, Maduro reiteró que Cabello sabe mucho de «paz, paz, paz» mientras escenificaba con sus manos una pistola con tres disparos. El nuevo ministro de Interior asume los mandos de la represión dispuesto a ganar

#### PRESIÓN

#### EL SENADO DE **CHILE PIDE LA** DETENCIÓN DEMADURO

SEBASTIÁN FEST

El Senado de Chile aprobó ayer una resolución por la que pide al presidente Gabriel Boric que impulse la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, «por delitos de lesa humanidad», La resolución, aprobada en la noche del martes por 21 votos a favor y ninguno en contra, fue impulsada por las bancadas conservadoras de la Cámara Alta.

«CRÍMENES». El texto destaca que los «graves crímenes» de Maduro «constituven una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad». Y menciona el fraude del 28-J.



la batalla final contra la oposición de mocrática y la sociedad civil a fuerza de persecución y de violencia, acompañada de muchas dosis de propaganda. Desde el púlpito televisivo del programa Con el mazo dando, Cabello ha señalado una v otra vez a sus víctimas, que en el 92% de los casos

durante 2020 y 2021, según un infor-

me de Amnistía Internacional, fueron posteriormente detenidas.

Sólo unas horas después de su nombramiento, Cabello inventó «un ataque terrorista al sistema eléctrico nacional. Atacaron una torre de transmisión, va fue detectado el lugar». Desde 2010 Venezuela padece una crisis eléctrica extrema, que de-



MARÍA COSTANZA CIPRIANI

ESPOSA DE PERKINS ROCHA

# «MI MARIDO HA SIDO SECUESTRADO»

DANIEL LOZANO

María Costanza Cipriani habla con EL MUNDO minutos antes de emprender la búsqueda de su marido, Perkins Rocha, en las cárceles y centros de detención de Caracas. Agentes encapuchados del régimen secuestraron al prestigioso abogado y coordinador de Vente Venezuela (VV), partido de María Corina Machado, en la tarde del martes. Cipriani, también abogada, tuvo el último contacto telefónico con su marido al mediodía de ayer. Uno de sus hijos, que vive fuera, la avisó de su detención gracias a las redes sociales.

Rocha, quien se mantenía a cobijo desde el 28-J tras ser testigo suplente en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), era uno de los pesos pesados de VV que todavía permane cía en libertad, tras la caza y captura que desarrollan desde hace meses las fuerzas chavistas. «El régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a mí amigo y compañero de causa Perkins Rocha, Es nuestro abogado personal. nuestro coordinador jurídico y representante del Comando Con Venezuela ante el CNE. Un hombre justo, valiente, inteligente y generoso. Un venezolano ejemplar», reaccionó Machado en sus redes sociales tras conocer la captura

#### Pregunta. ¿Qué sabe a esta hora de su esposo?

Respuesta. No se sabe dónde está, nadie ha tenido acceso a él. Se lo llevaron en la calle y horas más tarde me avisaron de que había encapuchados en torno a nuestro edificio. Ingresaron a nuestro apartamento, imagino que con las llaves de él, que estaban en su vehículo, que tampoco sabemos dónde está. Se llevaron sus computadoras y algunos maletines. no sabemos el estado en que lo han dejado porque no pude ingresar en él. Este régimen actúa así, con absoluta opacidad y absoluta violación de los derechos humanos más funda mentales. El derecho de mi marido a opinar libremente no puede ser coartado porque no le guste al régimen que nos tiraniza. Y la inviolabilidad del hogar conyugal está establecida en el Código Penal. Es un secuestro, no es una detención. Está secuestrado por el régimen por disentir y por dar su opinión, por llevar adelante contra viento y marea una lucha que nos va a llevar a liberarnos del yugo. P. Se da la circunstancia de que Perkins Rocha había dado cobertura legal a varios de los encarcelados del régimen bolivariano.

R. Mi esposo ha estado haciendo se guimiento de todas las detenciones



### PRIMER PLANO

UN MES DEL FRAUDE ELECTORAL

«¡Son unos valientes, carajo! ¡Viva

Venezuela!». Convertida en una im-

provisada directora de orquesta. Ma-

ría Corina Machado dirigió el him-

no venezolano Gloria al bravo pue-

blo para dar por acabada la protes-

ta de ayer en Caracas, que se repitió

en distintas ciudades venezolanas.

El primer 28 tras el histórico 28-J, el

de la gesta ciudadana y el de la pa-

liza electoral a Nicolás Maduro, mar-

có una nueva etapa en la resistencia

de los demócratas, bajo el asedio

más estrecho y más salvaje de las

Ya son 1.780 presos políticos re-

conocidos por el Foro Penal en cár-

celes chavistas, convertidas en cen-

tros de concentración y en medio

de una ola represiva que ahora co-manda Diosdado Cabello, el más

temido y el más impune de los je-

«Estamos ante una nueva calle,

una dinámica en la que tenemos que

protegernos, lo que el régimen ha

desatado es brutal. Se equivocan los

que creen que el tiempo favorece al

régimen, es todo lo contrario. Están

aislados, se han vuelto tóxicos. No

hace falta que estemos todos los di-

as en grandes concentraciones, sa-

bemos cómo hacer crecer nuestra

fuerza. Los comanditos (grupos fa-

fuerzas represivas.

fes chavistas.

Los ataques del régimen no frenan

las protestas contra el chavismo.

Arrestan a colaboradores próximos

a la líder de Vente Venezuela

MILES ARROPAN

A MACHADO

**EN LAS CALLES** 



sembocó en el gran apagón nacio nal de 2019. Y siempre la justificación gubernamental son los supuestos ataques terroristas que nunca nadie comprueba.

El objetivo principal del cambio de gabinete es el atrincheramiento de Maduro rodeado de los pesos pesados de la revolución, un escenario dondelosherma nos Rodríguez no deian de acumular poder tras forzarla caída del an

tiguo vicepresidente Tareck El Aissa-

Cabello y Delcy

Rodríguez.

REUTERS

mi. De esta forma, Delcy Rodríguez incorpora la cartera de Petróleo a su Vicepresidencia.

arbitrarias del régimen y se ha mantenido en constante comunicación con organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Ese ha sido su trabajo más fuerte dentro del Comando Con Venezuela y de forma más cercana en Vente Venezuela, trabajando al lado de María Corina. Su línea ha sido siempre profe-

Perkins Rocha, esposa, María Costanza Cipriani, E. M.

sional mimaridono es un político, no ejerce la política, no tiene aspiraciones de cargos públicos. Simplemente es un abogado que ha puesto

su conocimiento al servicio de una causa para liberar a Venezuela.

P. Machado destacó la amistad que le une con su marido.

R. Perkins es muy cercano a María Corina, son amigos desde hace años y mi marido además es el coordinador de Valores de VV. Es una amistad larga, entrañable, respetuosa, que les ha llevado a transitar el mismo camino. Luchan hombro con hombro por lo que todos esperamos

P. Es otro mazazo contra la líder opo-

R. Ciertamente para ella es algo muy doloroso. Ella es una mujer con un liderazgo y un valor a prueba de cualquier mazazo. Estoy segura de que esto la golpea, pero no la va a inmovilizar. Los que seguimos en libertad nos convertiremos en las voces de los que ahora no pueden expresarse. Para tragedia del régimen este es un movimiento que se manifestó pacífica y democráticamente el 28-J y somos más de 7.300.000 personas. En este país no hay cárcel para tanta gente. Secuestran a mi marido y salen cin-

no van a poder con nosotros. Vamos a seguir usando las armas de la razón, la justicia y el derecho, que son las únicas que tenemos.

P. ¿Temía que llegara este momento? R. Sabíamos en familia que esto podía suceder, nunca me lo planteé como una realidad que golpeara tan pronto. Tenemos que tener mucho temple para mantener la calma en estos momentos.

P. Su marido también representó a la oposición democrática ante el CNE. R. Perkins fue testigo suplente de Delsa Solórzano en la Sala de Totalización del CNE (de donde debería haber salido el primer boletín electoral con los datos reales, algo que no ocurrió). Cuando ellos intentaron acceder a esta sala, se les fue negado el ingreso, pese a contar con las credenciales emitidas por el propio CNE. P. ¿Por qué cree que el Gobierno de Maduro ha decidido actuar ahora con-

R. Pienso que ellos creen que ahora deben golpear más fuerte aún a un entorno muy inmediato a María Corina Machado para intentar doblegar la. Pero este régimen no cuenta con la fuerza, la valentía y el aguante de los que estamos convencidos de que llegar hasta el final es la única salida. P. ¿Él sentía cercana esta amenaza? R. Éramos absolutamente conscientes de que ésta era una posibilidad. Habíamos tenido vigilancia en nues tro apartamento, muy evidente a veces, más encubierta otras. No éramos unos irresponsables. Perkins se esta ba protegiendo porque era su deber, es mucho más útil fuera. No queremos un mártir, no quiero que mi made los agentes chavistas. Es la tercera marcha a la que el diplomático no concurre en un mes, lo mismo que Perkins Rocha, hombre clave en el entorno de Machado que pese a estar a resguardo cavó el martes en las redes chavistas

Como si se tratara de una bienvenida al capitán revolucionario, cuerpos de Inteligencia y policías apretaron en las horas previas a la marcha opositora. También detuvieron a Juan Diego Lucena, dirigente juvenil de Vente Venezuela; al tercer vicepresidente de Acción Democrática, Félix Arroyo, incluso al dirigente de un equipo de béisbol, Juan Andrés Machado, al encontrarle la policía unas imágenes contra el Gobierno en su estado del WhatsApp.

«Con el nivel de intensidad de la represión y el terror instaurado en el último mes que sólo salga un venezolano en el día de hoy va es épico», valoró Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz.

A la misma hora la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró una sesión especial bajo el impacto del último informe de la Co-misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cifra en 138 los menores de edad detenidos por el régimen. «Hubo privación de libertad de forma selectiva», aseguró Roberta Clarke, presidenta de la CIDH.

«La inacción no es una opción en el caso de la crisis venezolana. Es hora de que la comunidad internacional tome medidas decisivas para poner fin a la impunidad y garan tizar que se haga justicia», recalcó Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien aseguró haber mantenido conversaciones con la Corte Penal Internacional para solicitar la imputación de cargos y órdenes internacionales contra los principales responsables de la dictadura.

«Hay 30 millones de venezolanos gritando... ¿Alguien los puede oír o están sentenciados a vivir en el inflerno?», remachó el representante uruguayo, Washington Ab-

miliares y vecinales constituidos para defender el voto) tienen tarea, comunicarnos, hacer llegar la verdad, protegernos. Hemos salido juntos para dejar claro que esto no tiene vuelta atrás, que vamos a seguir adelante», clamó María Corina frente a esos miles de valientes, que se olvidaron del miedo que impera en Venezuela para salir a la calle.

Machado compareció otra vez por sorpresa para eludir el hostigamiento que sufre y volvió a contar con el respaldo de un grupo de dirigentes opositores que también se mantienen a resguardo. La caza y captura de los demócratas es tal que nada más acabar el acto varios desconocidos a bordo de dos camionetas y tres motocicletas comenzaron a perseguira Juan Pablo Guanipa ya Biagio Pilieri, ambos muy cercanos a la líder opositora, incluso intentaron chocar contra su vehículo. El segundo fue detenido. La operación lleva el sello del nuevo ministro Cabello.

«Sé que estos últimos 30 días han sido duros, pero también han sido una prueba de nuestra unidad y determinación. Cada día que pasa nuestra voz se hace más fuerte v nuestra lucha, más firme», avanzó en un men-saje al país el ganador electoral, Edmundo González Urrutia, desde el lugar donde permanece en cobijo

junto a su

co más a mantener su llama viva, ellos tra su marido? rido se convierta en un mártir de esta causa, quiero que siga luchando. P. Su hijo mayor trabaja como economista en Madrid. ¿Qué espera de la comunidad internacional y, en especial, del Gobierno español, tras la detención?

R. Que se pongan la mano en el corazón y sean empáticos con nuestra situación, porque en verdad, más allá de apoyos públicos y manifiestos desde España, que son bienvenidos, hay que ser más activos. Hay que traducir todo eso en una acción efectiva para alcanzar los objetivos, que es que se respeten las libertades de Venezuela. El otro día leí a alguien que decía que no le iban a dar la razón ni al Gobierno ni a la oposición porque no sabían cuál era la verdad. Cuando la verdad se busca, se encuentra.



### PRIMER PLANO

UN MES DEL FRAUDE ELECTORAL



#### EL PULSO OPOSITOR EN MADRID

Los venezolanos volvieron a llenar el centro de Madrid de banderas tricolor al grito de «acta mata sentencia». Con la esperanza intacta y vestidos de blanco, se reunieron ayer en la Plaza de Callao para reclamar el triunfo de Edmundo González. A la convocatoria acudieron cientos de venezolanos. Los gritos «Libertad, libertad», «Se ve, se siente, Edmundo presidente» y «La dictadura ya cayó» fueron los más coreados. Entre los manifestantes estaban los líderes de partidos políticos de la oposición que viven en Madrid, como Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, y Leopoldo Lopez, ex prisionero político. / ANGÉLICA REINOSA

FOTO: JAVIER BARBANCHO

# *VENEZUELA LIBRE, ¿QUIMERA?*

#### LEOPOLDO LÓPEZ GIL

¿Será el ideal de millones de venezolanas y venezolanos por recuperar el rumbo democrático, la paz, la prosperidad y sobre todo la libertad una posibilidad real oun sueño idealista para lograr la salida de una larga pesadilla que les ha robado su bienestar, su progreso, sus derechos, su porvenir? ¿Es una quimera una Venezuela Libre?

Las quimeras son una cosa o idea concebida por la imaginación como posible o verdadera, sin serlo. «Esta acepción según la RAE podría ser la que utilizarían para describir una Venezuela Libre, esa que millones de venezolanos, dentro y fuera de su país, aspiran y luchan por conseguir con sus votos, manifestaciones y marchas, que a pesar de su contundencia, cuando casi se toca su alumbramiento, desaparece como espejismo traicionero que intenta burlar la empecinada voluntad de quienes se saben capaces de torcer la truculenta tormenta que ha azo tado inclementemente a ese país durante un cuarto de siglo.

No es de extrañar que ese pueblo traicionado por una revolución, que bajo el embozo de socialismo del siglo XXI, agotado y consumido por el empobrecimiento, decepcionado por el constante deterioro de

su calidad de vida sea hoy un testimonio de la mayor emigración hasta ahora conocida en el continente americano. La tercera parte de sugente ha dejado sus raíces buscando no solo una vida mejor sino un futuro para respirar sin miedo a las carencias, un futuro donde desarrollar el anhelo de ver a sus hijos educarse y crecer en paz.

Son ambiciones sencillas pero cuando el oscurantismo de la barbarie del socialismo chavista derrumbó los pilares de la democracia todo lo que otrora fuera motivo de admiración y hasta envidia de otrospaíses que carecen de las bendiciones que la naturaleza regaló a esa que mereció el nombre de «tierra de gracia», y hoy exhibe índices de pobreza y miseria comparables con Haití. Sin embargo, esa Venezuela tiene una larga historia de lucha contra la opresión y las tiranías.

Inspirada siempre por las palabras de su libertador, Simón Bolívar, ese pueblo tiene grabadas en su corazón la invitación que en 1812 hiciera ese patriota: «Si la Naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca». Hoy el grito de 'Hasta el final' vibra con la misma fuerza y por ello no cesan las detenciones, las prisiones, las torturas, las desapariciones forzosas ni las inauditas medidas contra los medios de comunicación. Venezuela Libre no es una quimera, es la realidad que pronto se vivirá gracias a la valentía de cientos de miles de héroes anónimos que lograron obtener la clave para acorralar a los autores del pretendido fraude electoral con suficientes actas para dejar fuera de dudas el deseo del soberano por un cambio de régimen.

No estan poderoso el adversario como la Naturaleza, pero sí es capaz de infundir mucho temor en la población. El régimen ha desatado una estrategia de terror bajo el lema de la furta bolivarlana, el resultado de esta furia se evidencia al certificarlo ONG como el Observatorio Penal cuando cifra en más de 1,300 los presos políticos, también la triste cifra de 24 muertos desde la celebración de las elecciones el pasado 28 de julio.

Pero para asegurar la desinformación y evitar que historias como las revelaciones de ONG como Provea, defensores de los derechos humanos que cuentan a más de 2.500 personas detenidas desde las elecciones, el oprobioso régimen ha encarcelado a 12 profesionales del periodismo en este mes. Algo inesperado ha sucedido, sin embargo. La lucha con las armas de la democracia ha generado un respaldo casi unánime en la comunidad internacional. Todos los países democráticos así lo han manifestado, solo han quedado como compinches de su trama Bolivia, Cuba y Nicaragua en su vecindario y en los otros los enemigos de Europa: Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y China. Este estado de cosas pudiese desembocar en un mayor aislamiento del país y el ahogo total de su economía al no tener acceso a los indispensables instrumentos para financiar o atraer las inversiones extranjeras esenciales en el mundo de la alta tecnología e inteligencia artificial. El apoyo manifestado internacionalmente de forma inequivoca en las organizaciones multilaterales, la ONU, la OEA y la UE como en la mayoría de los países, contrasta con otras que a pesar de reconocer la falta de pruebas

El pueblo está agotado y consumido por el empobrecimiento

El régimen detiene a los periodistas para asegurar toda su desinformación

El país no va a renunciar a la lucha porque sigue amando la libertad para declarar el triunfo del régimen solo se aproximan con manifestaciones tiblas y hasta propuestas absurdas, como la de una repetición de la votación. También hemos sido sorprendidos por neutralidades que bajo la excusa de proponerse como potenciales mediadores mantienen un silencio cómplice, como López Obrador y Zapatero.

Tal vez todo demócrata debe negarse a participar en un juego político negado a reconocer la voluntad soberana y que no tiene más recurso que la violencia para evitar la recuperación de la libertad de sus ciudadanos. Escribió hace unos siglos don Francisco de Ouevedo Llamadla Utopía, una voz griega cuyo significado es «no hay tal lugar» pues estamos en proceso de ver la transformación de un país gracias a la inalterable voluntad de su pueblo de un infierno dominado por los demonios de la corrupción, la injusticia, la violencia y la ambición en una república donde los enunciados de las verdaderas revoluciones serán realidad: libertad. fraternidad e igualdad.

Un país, Venezuela, que se niega a renunciar a la lucha por transformar su tragedia, lo que muchos llaman quimera, en la razón de su vida. Hoy solo queda claro que el bravo pueblo de Venezuela amó y sigue amando la libertad y sus sacrificios no están siendo ignorados, lo hemos palpado.

Leopoldo López Gil es opositor venezolano y ex eurodiputado por el Partido Popular, además de padre del ex preso político Leopoldo López. EL MUNDO. Jueves, 29 de agosto 2024

# Los domingos EL⊕MUNDO + iHOLA! ipor sólo 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



# OPINIÓN

EL DEDITO levantado del Pnv es un repulsivo clásico de la política española. El martes lo levantó Aitor, el tabernero, cuando negándose a que el presidente compareciera por Venezuela, declaró que al Pp el drama no le importa una higa [ecsic] y solo quiere erosionar al Gobierno. Como si la especial sensibilidad del Pny con el asunto, y el raro hecho de que sobre Venezuela haya pronunciado el viejo Anasagastí las únicas palabras razonables de su pintoresca vida, no se debiera a la inmigración vasca en aquel caribe. Aitor aún se limó la sucia uñita con otra advertencia al Pp: «Si queréis lograr el voto del Pnv a futuro... Torpe, que eres un torpe», le endilgó al portavoz Tellado.

A futuro... No por chocarrero le faltaba razón. El Pp, y ya no digamos su líder, sigue sin descartar tajantemente el entendimiento con el nacionalismo vasco. Una fantasía a la que se ha sumado últimamente la exótica voluntad de entendimiento con el



ARCADI **ESPADA** 

#### Es hora de que el PP elija abiertamente a sus xenófobos

prófugo y lo que queda de su partido. Un gobierno del Pp con Junts y el Pnv es una fantasía. Técnica, porque esa suma solo sería posible añadiendo a Vox y ni Vox ni el resto de los nacionalistas la aceptarían. Pero también debería ser una fantasía moral. A Vox y a los nacionalistas catalanes y vascos les une la xenofobia e idealmente ningún partido democrático

debería llegar a acuerdos con ellos. La izquierda fue la primera que incumplió esta premisa, añadiendo a su falta de escrúpulos la de pactar con delincuentes. Por supuesto que el motivo fue el poder. Pero hay otra manera realpolitik de explicarlo: y es que es un dato inapelable de la realidad el que una parte considerable de los votantes sean xenófobos. El dato emplaza igualmente al Pp. Y como no podrá gobernar sin apoyos es hora de que elija abierta-mente y sin complejos a sus xenófobos, tan incompatibles entre sí. No le faltarán razones para justificar su elección. La primera, y muy seria, es la desigualdad, el principal problema político de la España de Pedro Sánchez. El factor de la desigualdad está presente en el programa de Vox, pero en un grado menor – limitado a los emigrantes – que en el de los nacionalistas catalanes y vascos. Para estos, hacer de la desigualdad económica una condición estructural del Estado es el objetivo actual de una estrate gia que siempre ha trabajado, lógicamente, contra lo común.

A consecuencia, sobre todo, de las limitaciones de su actual líder, el Pp está obligado a llevar a Vox como una cruz. Ahora solo falta que trace la raya.



#### Dumas regresa a la Carrera de San Jerónimo

UNA EMOCIÓN cotiza al alza en nuestra vida pública: la venganza. Sin salir del Congreso, entre los partidos de la declinante mayoría que sostuvo al Gobierno cunden los aspirantes a vengadores de novela, para solaz de los plumillas parlamentarios. Tiene pinta de que este curso vamos a mojar la pluma en sangre, que suele ser el tintero de las mejores crónicas.

Veamos. Tenemos en primer lugar a Míriam Nogueras, emisaria de la cólera de Puigdemont, desposeído de todo poder en la Generalitat de Cataluña y en el Avuntamiento de Barcelona. Nos maliciamos que el sanchismo tratará de aplacarlo ofreciéndole el refajo polvoriento de la toga de Pumpido, quien a su vez solo vive para vengarse de Marchena y su jurídica negativa a amnistiar la malversación del prófugo. En el redondel podrido del TC se custodia el elixir de la impunidad, pero Moncloa no lo regala: se limita a traficar con sus gotas a cambio de síes.

Otra candidata a femme fatale de la legislatura es Ione Belarra, que aporta su mirada glacial de milicia-na a cargo de la checa de Bellas Artes, además de un puñado de intervenciones de agresividad creciente contra aquel que le arrebató la cartera de ministra. También con el voto empieza a desmarcarse de ese asentimiento automático que hace feliz a Patxi López, personaje que en nuestro cuento gótico ejerce de Igor o mayordomo de la leprosa mayoría Frankenstein. Ojo con Podemos esta temporada: conserva cinco diputados decisivos en votaciones más ajustadas que el perímetro textil de Kim Kardashian.

A Rufián, rey del amago, no podemos incluirlo en tan selecta nómina: toda la fuerza se le va por la boca. Tampoco creemos en el compromiso de Compromís con los valencianos, por mucho descontento que teatralice respecto del concierto catalán. Ahora bien, desde las remotas gradas del grupo mixto, colindantes ya con la barra del bar privado de sus señorías, se eleva una voz de aguardiente y amenaza: es la de don José Luis Ábalos, barítono levantisco, señor desheredado y truhán de gruesa estampa. Ha dicho don José Luis, tras la auditoría que acaba de asestarle con temeridad Óscar Puenting, que lo suyo con el PSOE ha terminado definitivamente y que en adelante votará «en conciencia». Nadie ha descifrado todavía el idioma que habla la conciencia de Ábalos, pero en cualquier caso no sonará bien a oídos de Pedro.

Con tantas vocaciones de conde de Montecristo nos explicamos mejor que Alejandro Dumas, durante su viaje a Madrid de 1846, eligiera para hospedarse... el número 10 de la Carrera de San Jerónimo.

#### ULISES CULEBRO



LA SOSPECHOSA incompetencia de los mandos policiales junto a la implicación directa de algunos agentes de los Mossos, sin olvidar el desinterés del anterior gobierno de la Generalitat del republicano Pere Aragonès en practicar la detención, explica la inaudita huida de Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto en Barcelona, que prácticamente pudimos seguir en directo. También para

Pedro Sánchez hubiera sido un marrón tener al expresident encarcelado mientras la legislatura sigue en manos de los siete votos de Junts. Es posible que con el mayor Josep Lluís Trapero al frente de los Mossos esa bochornosa actuación



SIN ACRITUD **JOAQUIM** 

El misterioso caso del mayor Trapero

no hubiera ocurrido. Su destitución en diciembre de 2021, solo un año después de haber sido restituido, se explica por la enorme incomodidad que habían producido entre las fuerzas independentistas sus palabras de profunda autocrítica con la actuación de la policía autonómica en 2017, empezando por reconocer en primera persona sus errores. «Todos pudimos haber hecho las cosas mejor, yo el primero. No me cuesta reconocerlo. He tenido tres años para reflexionar, pensar y aprender», declaró.

Su regreso ahora, no como mando policial, sino como máximo responsable político tras la consejera Núria Parlon, es toda una declaración de intenciones

No obstante, en la historia del procés, la actuación de

Trapero, cuanto menos oportunista, encierra algunos misterios por resolver. En el juicio ante el Tribunal Supremo, los mandos de los Mossos armaron un relato exculpatorio ante una actuación en la que, en el mejor de los casos, intentaron conjurar dos lealtades incompatibles y, en el peor, fueron cómplices pasivos de un golpe al orden constitucional. Esa es la impresión que tuvimos muchos entonces, aunque en la Audiencia Nacional fueron absueltos con argumentos convincentes gracias a la hábil defensa de su abogada Olga Tubau. Como afirmó el delegado del Gobierno en Cataluña en 2017, Enric Millo, «Trapero decidió obedecer a Dios y al diablo y le han dado la razón, ha sido muv astuto.»

El mayor de los Mossos pasó de ser un icono de los separatistas a un casi un traidor. Seguramente, no quiso ser ni héroe ni villano, sino solo sobrevivir como profesional a la enorme tensión y fractura que generó el procés. Y es evidente que lo ha logrado.

# **OPINIÓ**



DIRECTOR JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

ADJUNTO AL DIRECTOR: Francisco Pascual

Roberto Benito, Juan Fornieles, Maria González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román.

Suárez, Esteban Urreiztieta.

SURDIRECTORES



iidad Editoria Información General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto: 91 443 50 00

ADMINISTRADORES: DIRECTOR DE NEGOCIO:

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro 1 Ramírez, Ralbino Fraga y Juan González

# La libertad en Venezuela merece un apoyo más contundente

TRANSCURRIDO un mes desde las elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro ha dejado aún más claras sus intenciones de perpetuars ilegitimamente en el poder, con un cambio de gabinete que refuerza a pesos pesados del chavismo en puestos clave. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, pasará también a controlar el Ministerio de Petróleo, el principal activo económico de un país con unos niveles de pobreza desbocados; y en un movimiento aún más preocupante, Diosdado Cabello, figura totémica de la represión chavista, se pondrá al frente de Interior y Justicia, desde donde controlará y redoblará el aparato opresivo del régimen.

Maduro, que ha respondido a su derrota endure ciendo la persecución, también ha renovado varias carteras relacionadas con la economía para impulsar el llamado «socialismo territorial» lejos del deseo de libertad y apertura que ha expresado el pueblo venezolano. El propio Cabello, considerado número dos del

régimen, ha disipado cualquier duda al amenazar en los brutales términos que acostumbra el chavismo: «Aquí se acabó la mamadera de gallo, se acabaron los perdo nes». Su marca ya se dejó sentir ayer, cuando agentes chavistas detuvieron a colaboradores de María Corina Machado mientras la líder opositora volvía a llenar las calles de ilusión frente a la represión y recibía el apoyo de miles de «valientes» manifestantes

Pese al complicadísimo contexto, la oposición democrática sigue manteniendo el pulso al régimen con nuevas concentraciones en las calles, pero la voluntad de la población, duramente oprimida y hambrienta, no bastará para derrocar la dictadura si la comunidad internacional no se involucra de

manera decisiva v aumenta su presión sobre la dictadura. Europa, EEUU, la ONU y nume rosos organismos internacionales har condenado el fraude, pero se echa en falta más contundencia por parte de actores decisivos en la región latinoamericana -principalmente, México, aunque también Brasil y Colombia-, que han suavizado su tono con la intención de asumir un papel de mediadores. Maduro, sin embargo, ha aprovechado para redoblar su hostigamiento e intentar forzar el exilio del presidente electo, Edmundo González, con el fin de consumar su investidura fraudulenta.

Un mes después del fraude electoral, Maduro refuerza a los pesos pesados del chavismo y les encomienda la represión

Miles de personas volvieron a salir ayer a las calles mientras el régimen seguía deteniendo a colaboradores de Machado

> Por su parte, el Gobierno español, que se ha mantenido firme en su petición de que se hagan públicas las actas del recuento electoral, aún tiene pendiente aclarar qué papel está desempeñando José Luis Rodríguez Zapatero, que fue observador en las elecciones y todavía no se ha pronunciado. El silencio de quien ha sido en los últimos tiempos gran valedor de Sánchez resulta escandaloso: que el Ejecutivo español esté en deuda con una figura rodeada de opacidad y acusada de connivencia no anima a confiar en su voluntad sincera de llevar la libertad a Venezuela. Cabe exigir de una vez al Gobierno que esté a la altura de las circunstancias y se involucre con determinación en una causa esencial para el futuro democrático de América Latina.

#### VOX POPULI



ALBA BARNUSELL

#### Granollers ofertó un «taller de guerrilla»

 Granollers, donde es alcaldesa con el PSC, ha acogido por sus fiestas un inaudito taller de «técnicas de guerrilla urbana», donde se enseñaba a niños a lanzar cócteles molotov contra un muñeco vestido de policía. El Ayuntamiento se ha desmarcado de forma tardía e insuficiente de este inaceptable despropósito.



JENS STOLTENBERG

#### Recibe la Gran Cruz de Isabel la Católica

 El secretario general de la OTAN fue ayer distinguido con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. que premia comporta mientos «extraordinarios» de carácter civil que favorezcan las relaciones de «amistad y cooperación» de España con el resto de la comunidad internacional



F. GRANDE-MARLASKA

#### Nueva maniobra contra De los Cobos

· Resulta patética, además de irregular, la duradera obsesión del ministro del Interior contra el coronel Diego Pérez de los Cobos. Un servidor público que, por sus méritos v con el aval reiterado de las sentencias del Tribunal Supremo. hace tiempo que debería haber ascendido a general.



SIGOURNEY WEAVER

#### Brilla en Venecia y ficha por 'Star Wars'

A sus 74 años no le pueden ir mejor las cosas a la mítica protagonista de Alien o Cazafantasmas. No solo está triunfando en el festival de Venecia sino que debutará en la saga de *Star* Wars con The Mandalorian & Grogu. También está anunciada su participación en las próximas secuelas de Avatar. Incombustible

#### RICARDO



# Un «problema» social y político

- La inmigración se sitúa como la cuarta preocupación de los españoles por delante de la vivienda
- Feijóo acusa a Sánchez de «alentar un efecto llamada» y Abascal de «promocionar una invasión»

#### RAÚL PIÑA BANJUL (GAMBIA) Á. CARVAJAL / M. BELVER MADRID

Rodeado de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que lu chan a pie de mar contra la migración irregular, Pedro Sánchez selló ayer en Gambia un acuerdo para impulsar la migración circular: formar a ciudadanos en origen para que viajen a España a trabajar durante un periodo de tiempo concreto a cubrir la demanda de empresas españolas y luego regresen. La firma de este pacto-igual al que suscribió el martes con Mauritania- sirvió al presidente del Gobierno para reafirmar su apuesta por una «migración segura, ordenada y regular» que «beneficie» tanto a los países implicados como a sus ciudadanos.

El jefe del Ejecutivo se defendía así de las críticas que a más de 3,000 kilómetros de distancia le dirigieron los partidos de la oposición por haber planteado cubrir 250.000 empleos con trabajadores extranjeros contratados en sus naciones de procedencia para tratar de frenar las llegadas en cayucos. El debate político se encona mientras la inmigración escala ya hasta la cuarta posición en las preocupaciones de los españoles según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por detrás del paro, los problemas políticos en general y la crisis económica.

cos en general y la crisis económica. En los últimos 12 meses, nunca había ocupado un puesto tan alto. De hecho, un año atrás, en julio de 2023, se situaba en el puesto 13 en las preo cupaciones de los españoles. En noviembre, justo en paralelo al repunte de las llegadas a Canarias, escaló al quinto puesto, pero incluso entonces la suma de quienes lo citaban como primer, segundo o tercer problema era 14,3 puntos. Ahora, ante una nueva crisis de los cavucos y alentado desde la redes, especialmente, por formaciones como Vox y Se Acabó La Fiesta (Alvise Pérez), el total de quienes lo señalan como uno de los «principales problemas» es 16,9 puntos más del doble que hace un año, cuando el acumulado era de 7.7-

El CIS, además de preguntar «cuál es el principal problema en España», cuestiona «cuál es el problema que personalmente le afecta más». En toda la serie, en esa segunda cuestión, la inmigración siempre aparece en un



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita, ayer, a Banjul, la capital de Gambia. MONCLOA

Hace un año, la inmigración era el «problema principal» 13º

Más españoles lo sienten ya como algo que les afecta «personalmente»

puesto más alto, entre el 19 y el 12 entre julio de 2023 y junio de 2024, que en la primera, entre el puesto 13 y el cinco en ese mismo periodo. Sin embargo, en el último barómetro de julio, las respuestas a las dos preguntas se aproximan como nunca. La inmigración es la cuarta cuestión que más preocupa y la sexta que más afecta «personalmente» a los españoles.

A la vista de ese impacto sociológico, la réplica política se acentúa. «Es irresponsable alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular», le recriminó ayer el presidente del PP, Alberto Núñez Fejióo, a Sánchez. «En vez de ir a África a combatir las mafias, Sánchez promociona España como destino. Al revés que el resto de la Unión Europea», agregó a través de un mensaje en X.

Más contundente se mostró posteriormente el líder de Vox: «Están promocionando una invasión (...). Los españoles van a tener que empezar a defenderse por ellos mismos. Pero de verdad», Santiago Abascal culpabiliza de la situación tanto a Moncloa como a los populares y «a todos sus amos internacionales», desde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Kamala Harris, vicepresidenta de EEUU, por haber «traicionado, estafado y vendido» a los ciudadanos con el reparto de menores extranjeros no acompañados entre comunidades que provocó la ruptura de sus coaliciones autonómicas con el PP.

Frente al acoso de la oposición, hasta tres ministros del Gobierno salieron en tromba a tratar desautorizar a Feijóo equiparándolo con Abascal. José Manuel Albares, titular de la cartera de Asuntos Exteriores, lo acusó de «abrazar y a abiertamente las tesis más xenófobas de la extrema derecha » e Isabel Rodríguez, resma derecha » e Isabel Rodríguez, res-

ponsable de Vivienda, tachó de «bajeza e irresponsabilidad» el uso de la llegada de personas en situación irregular «para buscar una revuelta social en unos posicionamientos que superan la extrema derecha». «El único efecto llamada que se produce es el efecto llamada que produce Vox sobre el PP: Vox siembra odio y xenofobia y el PP lo alimenta y trata de aprovecharse», agregó por su parte Félix Bolaños, que ostenta las competencias de Presidencia y Justicia.

En paralelo al protagonismo que ha adquirido en la refriega política durante las últimas semanas, la inmigración ha ido ascendiendo también en el ranking de preocupaciones de los españoles. Mientras en septiembre de 2023 los encuestados por el CIS la situaban en la posición 16, el pasa-



en Gambia

Sánchez tiene una peculiar manera de concebir la política: antepone bombardear posiciones enemigas a implementar decisiones. Además, en su concepción cesarista del poder –producto también de ciertos complejos y déficits asociados a sus renuncias– pretende siempre mostrar que las urgencias las decide él: el césar recibe. Por eso demoró su cita con el presidente canario para tratar sobre la emergencia migratoria en las islas. Sánchez le concedió audiencia

al perseverante y ponderado **Clavijo** al quinto día de peticiones; probablemente también para tener algo que decirle, acoplar los resultados de la reunión con su mini gira africana y distraer con sus livianas propuestas al respetable respecto de lo esencial:

Sánchez se niega a pactar nada con el PP.

Sánchez tiene el récord de decretos aprobados desde 1977. Ha aprobado decretos contra la precariedad laboral, sobre el sistema de cotización de autónomos o el llamado Verano Joven—corría el mes de precampaña—, para regular los descuentos a jóvenes para sus viajes en autobuses y trenes [en su web, Moncloa lo anunciaba así: «Un grupo de seis amigas y amigos de 20 años se podrá ahorrar unos 280 euros viajando en autobús a la playa este mes de julio»]; también para reformar la reforma laboral, digitalizar la Justícia y la conciliación de la vida familiar y profesional. Todos ellos subvierten el espiritu de la regulación

do mes de julio había subido ya hasta el cuarto puesto, por delante de cuestiones como la vivienda, ante la llegada constado de cavucos. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto han entrado en España 31.155 personas de forma irregular, un 66% más que en el mismo periodo del año anterior, la mayoría a través de las costas de Canarias, que ha visto incrementada su presión migratoria un 126%.

Sánchez aprovechó ayer su visita a Banjul, la capital de Gambia, para agradecer la labor que hacen los miembros de la Policía Nacional y la Guar-

#### Sánchez añade a su discurso que las devoluciones son «imprescindibles»

#### 3 ministros tratan de desautorizar al líder del PP asociándolo a Vox

dia Civil desplazados a estos países, v que trabajan de manera conjunta con las autoridades locales. «Juntos tenemos un objetivo común: salvar vidas en el mar y detener a las mafias que explotan a personas que tienen un legítimo deseo de prosperar».

Un mensaje que es que el está trasladado Sánchez a estos países africa-nos y que persigue el propósito de que toda vez que la migración es un fenómeno complejo, que al menos en la mayor medida posible se puede canalizar de manera legal. Así, Mauritania y Gambia se suman a países como Senegal -donde el presidente del Gobierno termina hoy su gira por el continente vecino-, Colombia, Honduras, Argentina, Ecuador o Uruguay

En su escala en Senegal, incorpo ró un elemento importante: «impres cindibles» devoluciones. «Desgraciadamente, las mafias no dejan de cre cer. No solamente juegan con las vidas, quebrando el futuro de muchos jóvenes que son engañados y las es peranzas de las familias que confian en ellas, sino que también se asocian y se extienden a otros delitos, también el terrorismo», prologó su discurso, que cerró con un mensaje «contundente, nítido»: «Para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Porque traslada un mensaje desincentivador a las mafias y por la legislación europea y española obligan a ello».

del decreto ley. Sin embargo, Sánchez no quiere aprobar un decreto sobre migración.

El Gobierno argumenta con cuajo que el decreto tiene un mes de vigencia. Como si no pudiese proceder a prorrogarlo -los jóvenes siguen viajando lozanos y radiantes a cualquier confin-. Canarias tiene más del doble de menores inmigrantes que plazas disponibles y Clavijo ya ha avisado de que con la mar en calma del inicio del otoño, el colapso de hoy parecerá un edén mañana.



#### SIGUEN LAS LLEGADAS A CEUTA Y CANARIAS

La estimación del Gobierno, que espera recibir hasta 70.000 inmigrantes ilegales en las costas españolas este 2024, lleva camino de cumplirse con nuevas llegadas. En las últimas horas a Canarias han

arribado al menos 485 migrantes, mientras que en Ceuta ya son 300 los menores que han logrado cruzar la frontera a nado en este mes de agosto. La ciudad autónoma tutela ya a 507 migrantes menores.

# «Marruecos da problemas en las devoluciones»

Guardias Civiles de Ceuta revelan los obstáculos que impone el reino alauí

#### GEMA PEÑALOSA MADRID

La asfixia que la presión migratoria -vía marítima esta vez-ha impuesto en Ceuta incorpora un elemento que complica todavía más la situación: Marruecos no colabora. O por lo menos no lo hace como se espera de un país considerado amigo en una crisis como la que se está viviendo en la ciudad autónoma. Así lo de nuncian los guardias civiles y policías nacionales fronterizos consultados por ELMUNDO, que están redoblando esfuerzos para contener la marea humana que no cesa.

«Marruecos pone problemas en las devoluciones. Es nuestro pan de cada día. Desgraciadamente, estamos acostumbrados a su poca colaboración, pero que mire para otro lado en una situación como esta no nos avuda», revela uno de los agentes del Instituto Armado.

La actitud del país alauí que denuncia retuerce una fotografía ya compleia de por sí en la que emerge –como cada vez que las inmigración irregular sacude la zona- la «flagrante» falta de efectivos de la Guardia Civil destinados a combatir la inmigración. Los 12 agentes por servicio que. aseguran, custodian las costas son insuficientes. De ahí la incapacidad de maniobra que

ha quedado de sobra certificada estos días atrás. Lo cuenta un agente que a diario enfrenta este desgobierno: «Es inviable. Uno hace el trabajo de cuatro y cuando viene una avalancha, todo se desborda, No hay personal suficiente para abordar una playa o para vigilar el puesto fronterizo. Estamos saturados. Esto es un no parar», indica,

Urgen un protocolo «claro y efec tivo» ante un problema que se cronifica por temporadas y que el acuerdo con Marruecos para realizar «devoluciones rápidas» funcione «de verdad, sin zancadillas». Ahora, insisten, no está siendo así, «Un día los cogen y otros, no. No contestan, tardan días en dar senales y en hacerse cargo de sus nacionales. A todo esto hay que sumar que las entradas continúan».

Aseguran que la postura de Marruecos no es nueva, que maniobra de la misma manera cuando lo que e vence es la frontera terrestre. «Hace lo que más le conviene en cada momento, sea por mar sea por tierra y, desde luego, no colabora». El mar de Ceuta, advierten, continúa siendo «un coladero». La valla ahora está tranquila porque, explican, es más fácil alcanzar España por el mar. «Los días de niebla son los que eligen los migrantes porque se pue-den ocultar mejor. Y esta semana pasada ha habido muchos. Nadan y llegan a la costa. Saben que no somos suficientes para hacer frente a una multitud. Además, se mezclan con los bañistas y esto nos genera mucha confusión. En la valla se hacen heridas v es más dificultoso».

También alertan de los ahogamientos que se han registrado. «Muchos de ellos saben nadar lo justo y entonces hay tragedias. Hemos visto escenas muy dramáticas». La presencia del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) desplazados en Ceuta por la situación es para los guardias «un parche». La apuesta es la de ampliar y consolidar plantillas en un territorio especialmente sensible a las migraciones.

La portavoz de Jucil, la agrupación mayoritaria de la Guardia Civil, Mila Vico, apremió al ministro Fernando Grande-Marlaska a intervenir, «Los compañeros hacen un esfuerzo titánico, intervienen y participan en esta crisis migrato ria más allá de sus responsabilidades, mientras que la Administración no da el apoyo necesario».

inmigrantes irregulares. En función de los atributos señalados al comienzo. Sánchez

tiene dos poderosas razones para negarse a promover un decreto sobre migración. Por un lado, como da por hecho que los separa tistas catalanes lo rechazarían, requiere del apoyo del PP. Por otro, como también carece de fórmulas y contenido, debe incluir algunas de las medidas que proporcione Feijóo, que le propuso seis el pasado mes de

Canarias puede cerrar 2024 con 90.000

julio y Clavijo considera razonables.

De modo que Sánchez opta por otra vía, que son dos. Limitarse a reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y obligar a las comunidades a repartirse menas superado un umbral de capacidad de acogida. Lo cual no resuelve sino que exporta el colapso. Y tratar de erosionar la cohesión del PP con el principio rector de la legislatura: ante la minoría parlamentaria, desparrame propa gandístico contra su adversario.

Sánchez expuso en Mauritania su plan de migración circular, que no sirve para los 200.000 malienses acampados en su frontera. Víctor Torres es ministro de Política Territorial. Cuando fue presidente de Canarias planteó que la ubicación y cuidado de los menas fuese competencia estatal. Ahora no piensa lo mismo porque lo esen cial es dividir a las comunidades del PP: bombardear territorio enemigo. Mientras, Sánchez se empina en la pequeña Gambia.

#### INMIGRACIÓN Y CRIMINALIDAD







# ¿Existe una correlación directa entre extranjeros y criminalidad?

Son 10 veces más que hace 25 años y en las cárceles caen 4,5 puntos desde 2009 / Su presencia algo mayor en investigados abonaría esa inseguridad usada políticamente

MARÍA ALCÁNTARA MADRID

Con el aumento de las llegadas de inmigrantes en cayucos a Canarias y Ceuta y la gira de Pedro Sánchez a Mauritania, Gambia y Senegal para intentar frenar la inmigración ilegal se ha acentuado la polémica, alentada especialmente por las formaciones de derecha y desbocada en las redes sociales, que se resumen en a más inmigrantes, más inseguridad en España. Pero... ¿qué tiene de cierta esta correlación directa?

La respuesta la muestra de forma clara el cruce de los datos sobre cárceles o delitos del Ministerio de Interior con los de población del Instituto Nacional de Estadística: no existe una correlación directa entre migrantes y delincuencia, a la vista de los registros del último cuarto de siglo.

En 1998, del total de ciudadanos en España (39.722.075) solamente 637.085 eran extranjeros, lo que suponía el 1,6% de la población total. Para 2023, el número se ha multiplicado por 10, superando los seis millones de ciudadanos con nacionalidad distinta a la española -el 12,68% de los 48 millones de habitantes-. Sin embargo, la tasa de criminalidad de este grupo no ha crecido de la misma forma: el número de extranjeros en cárceles españolas ni ha doblado su porcentaje respecto a finales de los años 90.

Los datos que publica el Ministerio del Interior arrojan que en 1998 había 7.850 foráneos encarcelados, un 17,7% de la población en prisión mientras suponían sólo ese 1.6% reseñada de la población total. Es decir, el porcentaje extranjero en cárceles multiplicaba por 11 su porcentaje entre la población. Si se hubiese mantenido esa tendencia, hoy los extranjeros deberían ser el 142% de los encarcelados, un imposible estadístico. Al contrario, cuantos más inmigrantes hay, menos representación tienen en las prisiones españolas.

El máximo porcentaje de reclusos extranjeros fue en 2009 (35.7%), con 2/1/62 personas. Desde entonces se ha mantenido una tendencia estable o a la baja durante 13 años seguidos, con un repunte del 1 % este último año

(17.693 extranjeros en prisión). No obstante ese incremento en 2023, supone al mismo tiempo un mínimo histórico. Hoy, el porcentaje de población extranjera reclusa (31,2%) multiplica por 2,45 su porcentaje entre la población (12,7%). Esa correlación ha bajado de manera constante desde 1998.

Cabe destacar que ese año, cuando no había casi inmigrantes en España (ese 1.6%), ya había un 17,7% en las cárceles como consecuencia de la presencia de mafias en España o de una mayor vulnerabilidad social que situaría al colectivo foráneo en un entorno más delincuencial.

31%

Extranjeros. Al cierre de 2023 había 56.698 personas en cárceles españolas, de las casi un tercio eran extranjeros. Los países elegidos por el Ejecutivo español para la gira africana corresponden al aumento de inmigrantes de estas nacionalidades que están llegando en patera desde hace meses. No son precisamente las más numerosas en las prisiones. El documento de Interior desglosa los extranjeros encarcelados por origen, con solo Marruecos (5.213). Colombia (1.634), Rumanía (1.301), Argelia (1.170) por encima del millar. El quinto es Ecuador con 584, por delante de Portugal (267) e Italia (264).

Uno de los políticos más activos contra la inmigración es el líder de Vox, Santiago Abascal, que vincula de forma directa a migrantes ilegales con delitos. «Los españoles están completamente hartos de ser víctimas de agresiones, machetazos, robos y violaciones. Casi siempre a manos de los mismos, que son los ilegales que el PP y el PSOE insisten en traer a España con un pernicioso efecto llamada que no deja de aumentar con sus decisiones políticas», afirmaba el mes

pasado tras anunciarse el posible reparto de menores migrantes que llegaban a Canarias y que provocó la ruptura de los gobiernos PP-Vox.

Aunque no hay una correlación entre incremento de extranjeros y recluidos, sí puede apreciarse un aumento de foráneos entre los detenidos e investigados desde 2010. Por tanto, no puede vincularse un aumento de población extranjera a un mayor porcentaje de delitos graves, de los que implican cárcel, pero sí que hay un porcentaje algo superior de extranjeros vinculados a investigaciones o de litos, que justificaría esa sensación de mayor inseguridad que intenta rentabilizarse políticamente. Entre 2010 y 2023 el número de detenidos e investigados extranjeros ha aumentado en 4,7 puntos, con prácticamente el mismo porcentaje de población extranjera (del 12,3% al 12,7%). Durante esos 14 eiercicios se mantuvo una horquilla fluctuante entre el 24,1% (91.808 detenidos o investigados en 2015) y el actual 35,4% (197.096).

Las estadísticas no hablan de España como un país donde crece la criminalidad de gravedad. De hecho, desde 2009 a 2023 hay casi 20.000 presos menos. Sin embargo, si han crecido mucho los delitos denunciados con investigados o detenidos. Si en 2010 había un investigado o detenido por cada 132 habitantes, en 2023 el ratio fue uno por cada 86 habitantes, siendo los dos extremos de la serie histórica analizada.

# Montero tendrá que explicar el concierto catalán

El PP forzará su comparecencia en el Senado sobre la financiación «singular»

'CASO BEGOÑA'

acusaciones en la causa

contra Begoña Gómez

solicitan la declaración

como testigo del amigo

Pedro Sanza, que fue la

persona que facilitó el

del presidente del

delegado de Reale

Seguros, Ignacio

Mariscal.

contacto entre la esposa

Gobierno y el consejero

EXPEDIENTE.Tam-

aporte «el expediente

bién piden que La Caixa

completo, documento y

acta de aprobación por

el Comité de Dirección

de la participación de la

Fundación La Caixa en

cátedra extraordinaria».

el patrocinio de la

de Pedro Sánchez, el

corredor de seguros

TESTIGO. Las

#### ÁLVARO CARVAJAL MADRID

El PP lanza una ofensiva total sobre el Gobierno para obligarle a dar explicaciones sobre el concierto fiscal para Cataluña que los socialistas han pactado con ERC. Los populares forzarán la comparecencia en el Senado de la vicepresidenta primera y mistra de Hacienda, María Jesús Montero, para que informe en el Pleno del alcance de esa llamada «financiación singular» y cuál será su impacto en la «solidaridad» con las demás comunidades autónomas.

Así, aprovechando la mayoría absoluta de la que goza en la Cámara Alta, el PP logrará lo que el martes no pudo sacar adelante en el Congreso, donde su petición de comparecencia decayó en la Diputación Permanente a pesar de que también recabó el apoyo de Junts, que se unió

a la exigencia de que el Gobierno explique «de qué va este concierto», y de Vox.

«Montero huye del Congreso pero no podrà huir del Senado», advirtió la portavoz del PP en el Senado, Alicia Garcia, quien explicó en una rueda de prensa que su grupo acababa de registrar una petición de comparecencia urgente en el Pleno. Ésta podria producirse incluso la próxima semana.

"Los espanoles quieren saber qué ha acordado con ERC», dijo, pues desde que salió el contenido del acuerdo para investir a Salvador Illa, el Gobierno o ha guardado silencio mientras ERC vendía la idea de un cupo a la vasca o ha dado explicaciones erráticas.

Además de obligar

a Montero a informar de esto, su comparecencia la llevará a tener un debate público con ERC sobre los efectos del pacto. La última vez que la ministra de Hacienda habló de esto, que fue la pasada semana, negó que fuera a haber un concierto fiscal para Cataluña. A continuación los independentistas catalanes irrumpieron con una amenaza directa al Gobierno: le retirarían su apoyo parlamentario -imprescindible para sostener la mayoría de Pedro Sánchez-sino se cumplía lo rubricado. Al día siguiente, el Ejecutivo salió de manera coordinada a calmar a su socio y decirle que lo hará «al cien por cien».

«Si el Congreso se cierra, si los ministros no quieren dar explicaciones, el Senado será el centro del debate para defender la igualdad y solidaridad de todos los españoles», advirtió García. Por eso también el PP impulsará que uno de los «primeros plenos» del nuevo curso sea para abordar la cuestión de la financiación autonómica de manera monográfica.

Para el PP, el «cupo independentista» es «un obús contra la igualdad y solidaridad» de los españoles y el início de «un proceso de mutación constitucional por la puerta de atrás» que promovería «un Estado confederal asimétrico». Sería, recalcó García, como «pago» de Sánchez a ERC

por poder mantener «el poder y el sillón».

En esta ofensiva del PP sobre la financiación autonómica hay otro elemento. Impulsará una moción en el Senado pa ra «defender la igualdad v rechazar la independencia fiscal». Con ello quiere retar a los presidentes autonómicos socialistas críticos con esa financiación «singular» para Cataluña (Castilla-La Mancha y Asturias) a que deien de ser «planideros en sus tierras» y se alineen con la iniciativa del PP con el voto de sus sena-

dores autonómicos. Entretanto, el Gobierno trató ayer de minimizar que Junts leabandonara el martes en todas las votaciones del Congreso porque, pese a la estrategia de Puig-

demont de soltar amarras con el PSOE, el Ejecutivo salió airoso. «La realidad fue que el Gobierno ganó ayer todas las votaciones en el Congreso y el PP las perdió», dijo el ministro Félix Bolaños para restar relevancia a la situación. El voto de PP, Vox y Junts alcanza en conjunto la mayoría absoluta en el Pleno pero no así en la Diputación Permanente – que sustituye al Pleno cuando no hay periodo de sesiones –, donde se queda a un voto de conseguirla.



La portavoz del Govern y 'consellera' de Territorio, Sílvia Paneque, con el cartel de la Diada. QUIQUE GARCÍA/EFE

# Illa mantiene la Diada planificada por ERC

El PSC elogia el programa «catalanista y contra el fascismo»

#### GERARD MELGAR BARCELONA

El Govern del PSC da continuidad al programa diseñado por el anterior Ejecutivo de Esquerra Republicana para conmemorar la Diada del próximo 11 de septiembre. «El sentimiento catalanista, la unidad y diversidad de Cataluña y el rechazo al fascismo y la extrema derecha» son los ejes sobre los que pivotará la primera fiesta autonómica con Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

«Esta es una Diada que fue pensada para todos», aseguró ayer durante la presentación la consejera y portavoz. Silvia Paneque, al referirse a la estructura planificada por el Gabinete que lideraba Pere Aragonès para la celebración institucional. Según su valoración, los republicanos fueron «sensibles al actual momento político y a las circunstancias que podían acompañar a este 11 de septiembre».

De forma preventiva. Paneque dijo que sería «una pobre decisión» que algún partido político critique que se décontinuidad al proyecto que dejó ultimado el Gobierno saliente: «Detrás hay mucho trabajo de entidades, instituciones y personas sin una vinculación política y únicamente ánimo de colaborar a nivel artístico».

Este Onze de Setembre se cumplirán 20 años de la primera Diada con un Govern liderado por el PSC, el del primer tripartito [con ERC e [CV] presidido por Pasqual Maragall tras el fin de la era Pujol en 2003, Y fue precisamente el también ex alcalde de Barcelona quien dotó de mayor relevancia protocolaria la fiesta definida en el Estatut como uno de los tres «símbolos nacionales» de Cataluña, junto a su bandera (la senyera) y su himno (Els Segadors). «Ha sido una Diada en positivo, en la que este país ha demostrado que, además de tener cosas por las que quejarse o reivindicar, cuenta con



Lema de la manifestación de la ANC.

una historia», se enorgulleció Maragall en aquella ocasión tras celebrar un solemne acto institucional abierto al público en el parque de la Ciutadella, con izada de bandera por parte de la Guardia de Honor de los Mossos incluida, que reunió a unas 15.000 personas.

El ex president socialista rompía así con los años en los que el recuperado 11-S tras el final del franquismo se había limitado prácticamente a la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova y a las recepciones en el Parlament.

La primera Diada de Illa coincidirá con la manifestación con la que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que ahora preside Lluís Llach pretende recuperar parte del protagonismo que tuvo en la calle durante el inicio del procés.

La fecha en que se conmemora la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión española tiene desde 2012 entre sus protagonistas a esta entidad, que junto a Omnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia empezó a organizar hace 12 años las multitudinarias manifestaciones secesionistas de la Diada, con más de un millón de participantes. En los últimas ediciones, sin embargo. la ANC apenas ha logrado reunir cifras ligeramente superiores a las 100.000 personas.

Que la Generalitat esté ahora en manos del PSC y no de un Govern independentista no significa que esta vaya a ser la primera ocasión en que exista confrontación entre la marcha soberanista y el poder autonómico. Desde finales de 2017, el independentismo civil y político transitan por vías separadas y las últimas manifestaciones del 11-S fueron especialmente crudas para Esquerra, que incluso declinó participar en 2022.





«La amnistía se va a aprobar». «La amnistía que planteamos es acorde con la Constitución». Las dos frases fueron pronunciadas por Pedro Sánchez el pasado 15 de noviembre en su discurso de investidura. La primera se ha cumplido. La segunda aún está por ver, aunque nadie duda de que un Tribunal Constitucional con una mayoría construida por el Gobierno dé luz verde a la norma más polémica de la democracia.

Nadie echó de menos hace ocho meses una tercera afirmación, algo así como «y la ley aprobada se aplicará conforme a nuestros deseos». Y sin embargo, la traslación a los casos concretos de los 16 artículos de la lev sigue dando quebraderos de cabeza a Gobierno y PSOE, que des-

pachan ministros y portavoces a diario para protestar por cómo la interpreta el Tribunal Supremo, máximo intérprete de las leyes (Constitución aparte). Además, a menudo sin lograr a cambio los siete votos de Junts en el Congreso. El 11 de junio se pu-

blicaba en el BOE v en-



traba automáticamente en vigor la primera ley orgánica del año, numerada 1/2024 y denominada «Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña». Un nombre ambicioso, pero bastante menos optimista que el de la proposición que los partidos independentistas registraron en el Congreso en 2021, cuando el PSOE y el Gobierno aún negaban la constitucionalidad de una amnistía. Entonces era una ley de amnistía «y resolución del conflicto político en-

tre Cataluña y el Estado español». No hay noticia de que la nomenclatura generara conflicto alguno entre las elecciones de julio de 2023 y la investidura de noviembre entre PALABRA DE SÁNCHEZ: «LA AMNISTÍA SE VA A APROBAR»

**CUMPLIDA** 

«La séptima prioridad será avanzar en la agenda del reencuentro y la convivencia. Hablamos, claro, de Cataluña. (...) Vamos a conceder una amnistía (...) perfectamente legal; (...) no va a ser un ataque a la Constitución del 78, sino todo lo contrario»

# **UNA LEY PARA** COSECHAR 7 VOTOS (NO SIEMPRE) Y MIL REVESES JUDICIALES

Sánchez prometió en noviembre la amnistía para recaudar el apoyo de Junts a su investidura. Cuando entró en vigor se comprobó que la negociación del texto no había sido el fin del problema

quienes negociaron el texto. Sí lo hicieron muchas partes de la norma. Por ejemplo, las piruetas para que cupiera en la ley y en la normativa europea la amnistía del terrorismo del caso Tsunami, un escollo finalmente desactivado por sí solo. También la redacción escogida para el delito de malversación, que ha llevado al Tribunal Supremo a concluir que, aun-

que se diera por constitucional la Lev de Amnistía, el gasto de dinero público en el procés no podría beneficiarse de la medida de gracia. Con un ojo puesto en el celo de la Unión Europea contra la corrupción, la redacción pactada para ese delito incluyó matices que pretendian salvar el problema europeo y que han acabado por dejar al ex president Carles Puigdemont sin amnistía. Lo resumía recientemente en este diario un magistrado del Supremo: «La lev está mal hecha, como la del sí es sín

Porque la respuesta judicial se compadece mal con el soleado panorama que presentaba Sánchez en su investidura: «La amnistía se va a aprobar con luz y taquigrafos, con total transparencia. Sí, va de ser debatida aquí. ¿Les parece a ustedes poco? Va a contar con todas las garantías jurídicas, con el voto mayoritario de esta Cámara, democráticamente electa», dijo al Congreso.

El presidente del Gobierno proseguía en una de sus menciones -hubo siete en su discurso- a la medida de gracia: «La amnistía que planteamos es perfectamente legal, es acorde con la Constitución, [...] La amnistía no va a ser un ataque a la Constitución del 78, sino todo lo contrario, será una muestra de su fortaleza y de su vigencia».

Que las cosas no están siendo sencillas lo demuestra que la ley preveía resolver en dos meses la aplicación al caso, pero el plazo se ha rebasado y el recorrido se presenta aún largo.

Diversas instancias judiciales ya han cuestionado la constitucionalidad de la ley y su encaje en la normativa europea. Empezando por la cúspide judicial, el Tribunal Supremo. Pero también el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia de Barcelona.

Fuera de España, el texto aprobado ha recibido las objeciones de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional. Su informe no se oponía a la aprobación, en términos generales, de una amnistía, pero sí de esta en concreto.







A la «luz y taquígrafos» que prometió Sánchez le faltó, conforme al informe, la pausa necesaria para consultar el texto más detenidamente. La Comisión de Venecia critica su tramitación urgente, así como que no obtuviera el apoyo más que de la mitad raspada del Congreso, y no una mayoría más cualificada. Las objeciones seguían su «imprecisión» tanto material como temporal.

En ese plano internacional, será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que revise la norma española. Un trámite que, aunque acabe como desea el Gobierno, dejará durante meses en el limbo los casos afectados.

En cuanto al compromiso de Sánchez de su encaje en la Carta Magna lo dirimirá un Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido y conformado por una mayoría progresista a la que se presume el deseo de agradar a quien le dio el cargo. El TC aún no tiene sobre la mesa ningún recurso sobre la Ley de Amnistía, pero le lloverán, y por diferentes vías: amparos, recursos de inconstitucionalidad y cuestiones de inconstitucionalidad.

Con seguridad, deberá resolver los amparos de quienes, como el ex president, ven que la ley que exigieron para beneficio de ellos mismos no se les aplica. Cuando concluya la fase de recursos en el Supremo, podrá acudir al TC. A esos se sumarán los recursos de inconstitucionalidad anunciados – pero aún no presentados – del PP y los gobiernos autonómicos populares. Y se juntarán con las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas directamente por los tribunales.

La decisión de la Sala del Supremo que juzgó el procés no solo negó que la malversación encajara en la nueva ley. Consideró que la ley en bloque no encajaba en la Constiución, por un triple motivo: chocaba con la igualdad de los españoles, con

#### SUPREMO

Ve ruptura de igualdad, de la seguridad jurídica y la tarea judicial

#### EL TSJ CATALÁN

«Ataca derechos y libertades protegidos penalmente»

#### A. NACIONAL

«Puede contravenir la firme lucha contra el terrorismo»

#### T. DE CUENTAS

Ocho dudas sobre la norma planteadas al Tribunal de la UE

#### FISCALÍA

Los fiscales del 'procés' y el de los CDR se opusieron a la medida el principio de seguridad jurídica y con la exclusividad de los jueces para aplicar las leyes. «Establece un muy relevante y evidentemente desigual tratamiento de los delitos cometidos y de sus autores y participes, exclusivamen-

te determinado en función de su ideología o de sus propósitos políticos, sin motivo o causa constitucionalmente aceptable que pudiera justificar el tratamiento discriminatorio», dijo.

La actuación del Supremo supone que el trabajo del Constitucional para que la ley se aplique como deseaba el Gobierno será doble. Por un lado, validar su constitucionalidad, y por otro determinar que su redacción concreta si incluye la malversación del *procés*. El problema de esto último es que supone meterse en el ámbito del Supremo. La previsión es que lo haga, de la misma forma que actuó para desactivar las condenas de los ERE.

También se ha cuestionado la ley en el tribunal de máximo rango en Cataluña. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ha resuelto llevar el texto tanto al Constitucional como al Tribunal de Luxemburgo (TJUE). Eso supone dejarla en suspenso para el ex president Joaquim Torra o fontaneros del procés como Josep Maria Jove y Lluis Salvadó.

Como el Supremo, el TSJ también hace doblete, aunque en otra variante. Una de las causas la envía al Constitucional y otra al TJUE. La jurisprudencia le impedia llevar el mismo asunto a las dos instancias al mismo tiempo. Empleando dos procedimientos distintos. lo consigue.

«Desde el momento en que Espafia se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores, además de la libertad, la justicia y la igualdad, y no contempla la amnistía como institución jurídica que excep-

La ley contlevó reuniones en Bruselas y Suiza y su aprobación no ha borrado aún los deltos deltos jefes del procés.
JAVI MARTÍNEZ / EFE / BERNARDO DÍAZ

ciona la efectividad de aquellos valores, nos aboca necesariamente a la consideración de que, en este contexto democrático, no puede admitir justificación posible, ni juridica ni política, la aprobación de una amnistía que

hace inmunes al ordenamiento jurídico hechos o conductas que han violentado ese mismo orden constitucional, y que atacan derechos y libertades protegidos penalmente», sostiene el TSJ de Cataluña.

La Audiencia Nacional también ha mostrado su radical oposición a la norma. La Sala encargada de juzgar por terrorismo a los CDR dictó un duro escrito en el que recriminaba al legislador que hiciera distingos cualitativos entre tipos de terrorismo, para considerar que el de los CDR era menos grave que otros y amnistiarlo. La reacción es llevar la lev ante el Tribunal de Luxemburgo, al estimar que «puede contravenir gravemente el derecho comunitario y la firme lucha que mantiene la UE como línea programática de actuación» contra el terrorismo.

En cuanto al Tribunal encargado de ajustar las cuentas -literalmente-del procés, sus dudas dobre la ley son muchas. En concreto, ocho, que traslada en ocho preguntas al TJUE. La primera, sobre sies compatible con la lucha eficaz y disuasoria contra el fraude que promueve la UE.

Esta lista de reveses judiciales llega junto a la resistencia dentro de la Fiscalía. Para que hace unos días el Gobierno pudiera alardear de que el Ministerio Público iba de su mano, hubo que apartar a los cuatro fiscal es del procés. Lo mismo que al fiscal de los CDR. Y que la Fiscalía general saliera a corregir a la de Cataluña, el enésimo tropiezo en la aplicación de la ley que dio a Pedro Sánchez los 7 votos de Junts necesarios para su investidura.

#### COMPROMISOS

#### UNA NORMA CON «LUZ Y TAQUIGRAFOS» ... EN SUIZA Y BRUSELAS

Por si no bastara con que uno de los protagonistas residiera en Waterloo (Bélgica) huido de la Justicia, la negociación del PSOE con Junts añadió el exotismo de desarrollarse en Suiza con un mediador salvadoreño. Lo más parecido a eso que había hecho hasta entonces un Gobierno español había sido para negociar el fin de ETA.

'NÚMERO 3' DEL PSOE, EI secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, fue quien pasó por el trago de viajar a Suiza y sentarse a negociar con Junts para obtener sus siete votos. La formación independentista exigió además la presencia de un mediador, que recayó en el diplomático salvadore ño Francisco Galindo Vélez. En el juego de desconfianzas ya había venido participando la Fundacion Henry Durant, experta en conflictos internacionales.

BAJO LA URNA. Antes de la fase suiza, Cerdán y otros dirigentes socialistas se habían retratado en Bruselas con Puigdemont. Sobre ellos pendía una enorme fotografía simbólica de una urna ilegal del 1 de octubre,

# 'Guerrilla urbana' contra la policía en la fiesta local de Granollers

PP y Vox piden la dimisión de la alcaldesa del PSC, que alega que desconocía el acto

#### GERARD MELGAR BARCELONA

Lanzamiento de cócteles molotov simulados a un maniquí con un uniforme de policia o formar barricadas con contenedores de basura para arrojarlos contra un furgón de cartón de los Mossos d'Esquadra. Son algunas de las actividades de la fiesta mayor de Granollers (Barcelona) en las que el martes participaron menores de edad y de las que el Ayuntamiento gobernado por el

19 h
Plaça de Can Trullàs
Pac(Lievant)
Ens hem quedat sense
teatre a Granolisig,
Mentre espererr
un nou espai, els
featreros blaus
okupem el carrer.
Org: Blaus-La Fundeh Blaus
Okupem el carrer.
Org: Blaus-La Fundeh Blaus
Pacticum
Tacniques
Aplicades de
Guerrilla Urbana
Introducció a les
principals sines
Aplicades de
Guerrilla Urbana
Introducció a les
principals sines

El taller anunciado en el programa festivo.

PSC con mayoría absoluta (13 concejales de 25) se desvinculó ayer a través de un breve comunicado.

El Consistorio alegó que desconocía el contenido del taller denominado «Técnicas aplicadas de guerilla urbana», organizado por la colla dels Blaus, una de las dos peñas que protagonizan el tradicional festejo local. El PP y Vox exigieron la dimisión de la alcaldesa, Alba Barnusell, y anunciaron que denunciarán los hechos a la Fiscalía.

Los Mossos d'Esquadra presentaron en el juzgado de guardía de Granollers diligencias informativas sobre lo sucedido anteayer por la tarde en una plaza de esta localidad barcelonesa. Por su parte, sindicatos de la propia policía autonó-

mica, de la Policía Nacional, policías locales y agrupaciones de guardias civiles expresaron su indignación y en algunos casos medidas legales, como una denuncia contra la edil socialista por un posible delito de odio y de injurias graves contra los cuerpos y fuerzas de seguridad. Algunos de estos colectivos también se dirigieron por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la nueva consejera de esta cartera en la Generalitat, Núria Parlon, para que emprendan acciones y salgan públicamente en defensa de los cuerpos policiales.

El programa de las fiestas de Granollers, publicitado en la web del Avuntamien-

en la web dei Ayuntamiento, define el taller como una «introducción a las principales herramientas técnico-tácticas para una estrategia subversiva». La festa major se coordina entre el servicio de Cultura de la corporación local y una comisión específica

misión específica. «Blaus de Granollers lamenta la in-



Lanzamiento simulado de cócteles molotov contra un maniquí vestido como un policía. E. M.



Dos menores simulando una barricada contra un furgón policial. E. M.

terpretación de uno de los actos organizados en la fiesta mayor. En ningún caso se ha querido ofender a los cuerpos de seguridad ni incentivar la violencia. Se trataba de un acto lúdico en el marco de la fiesta», manifestó en sus redes sociales tras estallar la polémica este colectivo, una entidad cultural sin ánimo de lucro inscrita desde 1988 en el Registro de Asociaciones de la Generalitat.

«El Ayuntamiento de Granollers expresa el apoyo a los cuerpos de seguridad y pone de manifiesto el rechazo ante el contenido del acto organizado por un grupo de la colla dels Blaus en la fiesta mayor. La corporación desconocía el contenido de dicho acto y quiere transmitir que defiende firmemente los valores de la paz y la convivencia», se defendió en un comunicado el Consistorio gobernado por Barnusell.

La Festa Major de Blancs i Blaus de este municipio de barcelonés de 63.000 habitantes, creada en 1983 y que dura nueve días (del 24 de agosto al 1 de septiembre), se caracteriza por la competición entre dos bandos, los azules y los blancos (la colla dels Blancs), por organizar las actividades más originales y concurridas del festejo. Un jurado otorga el premio durante la clausura de la fiesta y concede al grupo ganador la potestad de elegir el pregonero del siguiente año. Los Blancs vencieron en las dos últimas ediciones tras un periodo de hegemonia azul.

La fiesta mayor de este año ya arrancó el pasado fin de semana con polémica debido a la reducción de una hora en el horario nocturno establecida por el Ayuntamiento tras las quejas de algunos colectivos vecinales, lo que ha generado malestar entre las asociaciones promotoras de las actividades

El Consistorio, por otra parte, inició hace un mes los trámites para declarar su fiesta municipal Bien Cultural de Interés Local, una catalogación que, entre otras ventajas, proporciona protección legal o financiación para su conservación.

#### DIGITAL ASSETS DEPLOYMENT, S.L.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General que tendrá lugar el próximo día 19 de septiembre de 2024 a las 13 horas en Madrid, C/ Villanueva 24, 1º, al objeto de tratar de los siguientes puntos del Orden del Díx.

Primero Aprobación de las cuentas del ejercicio 2023, de la propuesta de aplicación de resultado, y de la gestión del órgano de administración

Segundo- Renovación de consejeros

Tercero-Lectura y aprobación del acta

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social, pudiendo pedir su envío gratuito a domicilio, los documentos sometidos a aprobación.

Madrid, 23 de agosto de 2024- El Presidente del Consejo de Administración, Rodolfo Carpintier Santana



## Otro crimen machista: mata en Sevilla a su esposa a cuchilladas

#### SILVIA MORENO SEVILLA

Rabia y tristeza entre los vecinos de la barriada sevillana de Pino Montano que se concentraron ayer ante el bloque de viviendas en el que un hombre presuntamente mató a cuchilladas a su esposa, Amparo, de 58 años, el pasado miércoles. El hombre, conductor de los autobuses urbanos de Sevilla Tussam, quien fue detenido, intentó autolesionarse y, al cierre de esta edición, estaba en un hospital custodiado por la Policía Nacional.

Amparo es la séptima víctima mortal de la violencia de género en Andalucía en lo que va de año y número 32 en toda España.

El servicio de emergencias 112 detalló que, sobre las 09,50 horas, un hijo de la víctima y del presunto agresor llamó alertando de que su padre le había telefoneado para comunicarle que «había matado» a su madre. El crimen se cometió en el domicilio familiar de la calle Estrella Betelgeuse, donde la pareja, que tenía dos hijos mayores de edad, residia desde hacía más de 20 años. Según confirmó la Subdelegación del Gobierno, no constaban denuncias previas por violencia de género en el sistema Viogén.

Tanto el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, como el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la consejera andaluza Loles López expresaron su repulsa por el crimen y trasladaron un mensaje de apoyo a los hijos de la fallecida.

# Marlaska busca silenciar a Pérez de los Cobos

Maniobra para impedir que el coronel esté de jefe interino

#### FERNANDO LÁZARO MADRID

Mientras el Gobierno de Salvador Illa decide nombrar al cuestionado José Luis Trapero directoral de los Mossos con el aval de Moncloa, desde Interior se maniobra para amordazar al coronel Pérez de los Cobos.

En una alambicada operación, los responsables del Departamento de Marlaska han aplicado un sistema para bloquear que este coronel, número dos de Madrid, se quede al frente de la Zona de forma interina, lo que le permitiría tener voz y dar el discurso el dia de la patrona.

La batalla de Marlaska contra el coronel desde que éste le negó información judicializada sobre la gestión del coronavirus no tiene fin. Los movimientos del ministro, desde la al sustituto, al frente queda el segundo mando de forma interina. En el caso de Madrid, Marlaska ha evitado que el segundo jefe de Madrid se hiciera cargo de la comandancia mientras se designaba a alguien para el cargo. Y es que en este caso, a quien le correspondería tomar las riendas es al coronel Pérez de los Cobos. Y, como explican estas fuentes, es más que probable que en la patrona, la Virgen del Pilar, con la cadencia temporal de los nombramientos en la Guardia Civil, Pérez de los Cobos estuviera aún al frente de la comandancia en esta festividad. Uno de los actos más importantes con motivo de la patrona se celebra en el cuartel de Batalla del Salado, donde suelen acudir altos

innumerables cargos vacantes desde hace meses. Recuerdan, por ejemplo, al general jefe de la Agrupación de Tráfico, que es una vacante de general de división que lleva sin cubrirse desde que el 10 de febrero de 2024 pasara a la situación de reserva su títula:

En el caso del Mando de Fronteras y Policía Marítima. Es una vacante de teniente general que lleva sin cubrirse desde que el 30 de junio de 2024 pasara a la situación de retirado su titular. La Jefatura de Innovación Tecnológica, vacante de general de brigada, lleva sin cubrirse desde el 6 dej julio, cuando su titular pasó destinado al Estado Mayor.

Una de las plazas más operativas, la Jefatura de Información, es-

tá vacante desde el 13 de julio. Ninguna de estas 5 vacantes (1 de teniente general, tres de generales de división y una de general de brigada) han sido todavía cubiertas a pesar de llevar meses sin ocupar, alguna más de 6 meses y medio.

Y sin embargo, cuando todavía falta más de una semana para que se produz ca la vacante de general iefe de la Zona de Madrid por el pase a retiro del general de división José Antonio Berrocal, que se producirá el 4 de septiembre, se publica ya en el BOE por adelantado el destino de quien debe cubrirla el mismo día en que se produzca. Se da la circunstancia de que el último movimiento de Interior contra

este coronel - que fue designado por la Justicia como el máximo responsable de la seguridad del Estado para hacer frente al procés- coincide en el tiempo con el ascenso de Trapero, quien fue elevado a la categoría de mayor de ese cuerpo por Carles Puigdemont en junio de 2017, Y

pocos días después, anunció la celebración del referéndum ilegal. Pérez de los Cobos, entonces número tres en Interior, fue designado jefe del dispositivo para impedir esa votación ilegal. A sus órdenes debian estar los Mossos, entonces bajo el mando de Trapero. Pero la pasividad de los agentes autonómicos fue clara. La situación acabó con Trapero sentado en el banquillo de los acusados aunque finalmente absuelto. Uno de los que declaró contra él, Pérez de los Cobos.



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ayer, en Marín. E. M.

### Leonor debuta en Marín «sin trato preferente»

Inicia en la Escuela Naval en Pontevedra, hoy, la segunda fase de su formación militar

#### NATALIA PUGA MARIN

A las siete de la tarde de hoy la Princesa Leonor llegará a Marín (Pontevedra) para ingresar como alumna de tercer curso en la Escuela Naval Militar de esta localidad. A diferencia de su llegada hace un año a la Academia General Militar de Zaragoza, lo hará sola. No la acompañarán sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia, ni su hermana, la Infanta Sofía, como entonces, sino que llegará como una alumna más para afrontar cuatro meses de formación en igual régimen que sus compañeros», un régimen «demandante y exigente», explicó a los medios el comandante director de la EscuelaMarín, el capitán de navío Pedro Cardona

Para preparar su llegada, ayer se trasladó a Marín la ministra de Defensa, Margarita Robles. Los alumnos de tercero deben ingresar en la escuela hoy antes de las 22.00 horas y mañana, a las 6.45 horas, tocará diana y Leonor empezará esta nueva etapa. Tras su paso por Zaragoza ya es dama alférez cadete del Ejército de Tierra, y el pasado julio el Consejo de Ministros la nombró Guardiamarina de Primero.

Leonor será una de las nueve mujeres alumnas de tercero de este curso, y compartirá con tres una habitación con dos literas y baño compartido.

«Desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan por la noche, siempre tienen una tarea que hacer» en un régimen «muy, muy intenso», señaló Cardona, con apenas tiempo libre para poder alcanzar «la excelencia». Con el toque de diana a las 6.45, el batallón tiene que levantarse v hacer la cama -«no vale que la estiren», dijo Cardona-. Tras asearse, debe acudir a desayunar al comedor, que tiene un horario «inamovible» de 7.00 a 7.30 horas, y luego tocará pasar revista. A las 8.00 horas, en el patio cubierto, hay formación y «revista de policía», en la que vigilarán que el uniforme blanco característico de la Armada esté «perfectamente bien» pues to. A partir de las 9.00 horas comienza la formación académica.

La Casa Real y el Ministerio de Defensa han diseñado un programa formativo personalizado para Leonor como futura jefa de las Fuerzas Armadas, que implica formación en los tres ejércitos, pero sin trato preferente, han insistido tanto la ministra de Defensa como el comandante Cardona.

Como todos los alumnos, tendrá cinco horas lectivas de mañana y tres de tarde, y a las 13,30 horas practicará deporte, antes de parar para comer a las 14,30 en el mismo comedor del centro. Como alumna de tercero, podrá elegir con quién comparte su almuerzo.

Esos horarios estrictos incluyen formación por la tarde y horas de estudio antes de cenar a las 21,30 horas. Como alumna de tercero también podrá salir por la tarde y los fines de semana, pero la experiencia habla de que muy pocos estudiantes lo hacen, pues el curso es duro y «no pueden desaprovechar ningún minuto», señala Cardona.

Leonor formará parte de una Escuela con 628 alumnos nacionales y 23 internacionales de ocho países. En su promoción serán 77, tan solo nueve mujeres. La Princesa ya conoce el centro, que visitó el pasado 16 de julio cuando participó, junto a sus padres, en la jura de bandera de los oficiales y la entrega de Reales Despachos a los alumnos que reciben el empleo de guardiamarinas, Además, es una academia muy ligada a su padre y su abuelo, Juan Carlos I, pues ambos se formaron en ella siendo príncipes. Los retratos de ambos están muy presentes en varias estancias del centro y, en el comedor, también hay uno de su madre.

En su recorrido este miércoles, Margarita Robles si se estrenó con una vissita al aula virtual, las instalaciones deportivas, el comedor y el cuartel de los alumnos, así como el simulador de navegación. Acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro, la ministra explicó que la Princesa de Asturias llegará «como otra alumna más» y, durante su estancia, no recibirá un trato especial, dijo Robles.



El coronel Diego Pérez de los Cobos, durante un acto en Madrid. EFE

destitución hasta su negativa de ascenderle a general, han sido tumbados por la Justicia.

El Gobierno publicó en el BOE el día 27 el nombramiento del general Fernando Mora Moret para el mando de la primera zona de la Guardia Civil, comunidad de Madrid, «con efectividad de 4 de septiembre». Este modus operandi de nombrar «por adelantado» un cargo rompe el trámite habitual en la Guardia Civil. Según explican expertos del Cuerpo, hasta que no finaliza el mando del que está al frente de un destino no se empieza a valorar sustitutos. A veces se tardan meses en seleccionar, explican estas fuentes. «Es de todo punto fuera de la normalidad nombrar por adelantado», insisten.

Y es que cuando cesa en destino un mando y hasta que se nombra

#### Nombra jefe en Madrid antes de que acabe el mando del actual general

#### Hay puestos de alto nivel que llevan meses vacantes

responsables del Estado. Habitualmente acude el ministro y el secretario de Estado de Seguridad. Con este movimiento Marlaska evitaque Pérez de los Cobos protagonice el acto. La iniciativa ha chirriado en el seno de la Guardia Civil ya que hay

#### **CRONICA**

# La desaparición de Ana María: 15 millones bajo sospecha

#### ES EL PATRIMONIO QUE TENÍA A REPARTIR CON SU MARIDO

También son claves los mensajes que Dusan envió en su nombre. Buscaron su cuerpo hasta en Italia, aunque ella desapareció en Madrid. El límite es el 21 de octubre. De otro modo, él sólo podrá ser juzgado por secuestro

#### CANDELA IBÁÑEZ

Dos mensajes, uno en inglés y otro en español, pero el mismo contenido en ambos. Ese fue, aparentemente, el último rastro de Ana Maria Knezevich Henao, Esta muier, de nacionalidad colombiana y estadounidense, está desaparecida desde el 2 de febrero. Han pasado 208 días desde que las cámaras de seguridad la captaron por última vez entrando en su apartamento en el barrio de Salamanca (Madrid). Sin embargo, nadie la vio salir. Sin ninguna pista clara sobre su paradero, el principal sospechoso es su marido, Dusan Knezevich, quien está detenido en Miami.

El matrimonio llevaba 13 años y había logrado una fortuna a través de

sus negocios de equipamiento tecnológico y alquiler de apartamentos turísticos en Miami. Los amigos de Ana indicaron que las tensiones entre la parela surgieron por el deseo de Dusan de mantener una relación abierta. El motivo del crimen podría estar vinculado, según el FBL a un «divorcio contencioso» en el que él se negaba a dividir un patrimonio valorado en 15 millones de euros.



Dusan Knezevich.

Los mensajes hicieron saltar las alarmas entre sus amigos. Con una ortografía perfecta —algo a lo que no solía acostumbrar la colombianacontaba que iba a pasar unos días fuera de Madrid con un hombre que acababa de conocer. «¡¡Conocí a alguien maravilloso!! Tiene una casa de verano a unas 2 horas de Madrid. Vamos para allá ahora y pasaré unos días allí. La señal es irregular. Te llamaré cuando vuelva», le decía a su amiga

#### UN VIAJE CON ESCALA EN SERBIA PARA MATAR

La primera en dar la voz de alarma sobre la desaparición fue una amiga cercana. Al principio, la Policía Nacional consideró la posibilidad de que fuera una desaparición voluntaria, dado su historial de inestabilidad emocional, que incluía varias tentativas de suicidio. Sin embargo, unos días más tarde, la denuncia del presidente de la comunidad de vecinos por una serie de actos vandálicos puso en



ras estaban parcialmente pintadas, cap

taron a un hombre «con características físicas del marido de la desaparecida», según refleja el sumario de la Policía Nacional. Vestido como un repartidor. Dusan entró en el edificio de la calle Francisco Silvela. Unos movimientos registrados por la geolocalización de su teléfono. Entró en el piso y salió con una maleta de grandes dimensiones

El rastro de Dusan comienza con un vuelo desde Miami a Estambul el 27 de enero. Desde allí, cruzó Europa en coche hasta llegar a Belgrado. El 29 de enero, alquiló un Peugeot azul 308 en Serbia. Al devolver el coche, el 15 de marzo, el vehículo presentaba



El 2 de febrero, en el barrio de Salamanca (Madrid), se le perdió la pista a Ana María Henao Knezevich . E. M.

ventanas tintadas, marcos de matrículas cambiados y dos pegatinas fal-tantes. La Policía Nacional vinculó esto con una denuncia previa sobre el robo de las matrículas de un vehículo en la misma calle del apartamento de Ana.

Los registros del vehículo revelan que Dusan había recorrido 7.677 kilómetros, una distancia que supera con creces el trayecto de ida y vuelta entre Belgrado y Madrid. Además, el rastreo de su móvil mostró desviaciones significativas en la ruta entre estas dos ciudades.

Con estos datos, en mayo la policía, con el apoyo de guías caninos y el Grupo de Operaciones Especiales (GEO), intensificó la búsqueda en el cauce del río Jalón y en la zona de la Autovía A-2, que conecta Madrid y Barcelona. Sin resultado en las batidas realizadas en territorio español, la última se ha realizado en una zona boscosa en Vicenza (Italia), utilizando drones con cámaras térmicas y equipos de georradar para detectar irregularidades en el terreno. Hace unos días el rastreo en Italia terminó, pero la investigación continúa.

A las pruebas de las cámaras de seguridad y el alquiler del coche se unen los mensajes de WhatsApp enviados, supuestamente, por Ana. Otra mujer de origen colombiano, que Dusan había conocido a través de una aplicación de citas, decidió acudir a las autoridades después de conocer por la prensa que el hombre con el que mantenía una relación era

#### Dusan habría utilizado a su amante como traductora

Unos mensajes de WhatsApp alertaron a una amiga de Ana María

el principal sospechoso de una desaparición en España.

Al enterarse del caso, esta muler se dio cuenta de que los mensajes enviados por Ana eran idénticos a los que ella misma había redactado a petición de Dusan, Durante su relación. el serbio le había pedido que tradujera algunos mensajes «al colombiano perfecto» para, supuestamente, ayudar a un amigo en la elaboración de un guion, como han confirmado las autoridades en las conversaciones entre ambos.

El pasado 4 de mayo Dusan fue detenido en el aeropuerto de Miami como presunto autor de la desaparición de su mujer en febrero. Desde esa fecha, el hombre de 36 años se encuentra en una cárcel de Miami, declarándose no culpable de los cargos de secuestro. Por medio de su abogado, Kenneth Padowitz, el sospechoso sostiene que no ha pisado nunca España. En el caso de que la policía no encuentre el cuerpo antes del 21 de octubre, Dusan será juzgado sólo por secuestro ante un tribunal de Florida y podría quedar en libertad.

#### OTRAS VOCES

17

TRIBUNA DERECHO Resulta que los amnistiados juran y perjuran que lo volverán a hacer. Si se afirma que el futuro va a ser como el pasado y nada va a cambiar, entonces ¿para qué perdonar? Sería un perdón yermo, fútil y arbitrario

# Hannah Arendt ante el Tribunal Constitucional

JOSÉ MARÍA RUIZ SOROA

EN UN PRECIOSO pasaje de su libro *La condición humana*, la pensadora alemana observa que la acción humana cuenta con dos potencialidades extraordinarias e inauditas para escapar de la fragilidad social que conllevan la violencia interminable y el crimen repetitivo entre los humanos. Es decir, para escapar de la irreversibilidad del pasado-deshacer lo hecho-y crear una nueva trama narrativa en la que realizarse seguro como ser político. Y son las potencialidades del «perdón» y la «promesa».

Con la facultad de perdonar se consigue romper la cadena ciega de la violencia y hacer así posible para una generación «un nuevo recomenzar», ¡Sustraerse al Damocles del pasado! Tarea de dioses y, sin embargo, al alcance de los hombres. Pero junto al perdón, muy junto, está la facultad de hacer promesas, pues es la que permite establecer, en ese océano de inseguridad que por definición es el futuro, unas «islas de seguridad» sin las cuales no podría haber continuidad en las relaciones entre los hombres.

Perdonar y prometer. Juntos para Hannah Arendt, necesariamente entrelazados: sin perdón no podemos llegar a pensar siquiera en prometer nada, pues por qué lo haríamos, y sin promesa de una isla de paz futura ninguna sociedad humana perdonaría nada, pues para qué lo haría.

Leí hace unos días el auto del 24 de julio de 2024 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, redactado por el magistrado ponente Leopoldo Puente, y me mieron raudas a las mientes las palabras de Arendt. Y es que existe una íntima conexión—probablemen-

El auto del Supremo recuerda al alegato inspirado y retórico de un buen letrado te ajena al ânimo de su autorentre el planteamiento concreto y particular de la Sala sobre la Ley de Amnistía (no sobre la constitucionalidad de la amnistía in genere, sino sobre esta particular amnistía, como se preocupa de señalar desde el principio) y las poéticas palabras de

la filósofa. Procuraré desvelarlo en este artículo.

No sin antes señalar, con cierta alegre sorpresa, que este auto del Supremo está redactado con un lenguaje y una expresividad que resultan ciertamente insólitos en un documento judicial. No hay gerundios, para entendernos, sino una prosa inspirada y sencilla, técnica pero también retórica. Un constitucionalista 
reputado lo ha considerado, con reproche, un tanto 
«ligero». Quizás tenga razón, pero a mi, que siempre 
he ejercido el derecho como abogado, me ha recor-

dado al alegato inspirado y retórico (sí, retórico) de un buen letrado, que pelea su causa ante un tribunal, en este caso el Constitucional, usando sín miedo de todos sus registros de convicción porque cree a pies juntillas en su argumento. Porque el Supremo lo deja claro: no tiene la más mínima duda de que esta concreta amnistía es inconstitucional, por constituir un atentado escandaloso contra la igualdad de los ciudadanos e implicar además una arbitraria disminución de la seguridad jurídica.

La igualdad, claro. De acuerdo todos -cómo no- en que la igualdad como valor constitucional tolera, incluso exige, un trato desigual en muchos supuestos. Igual para los iguales, desigual para los desiguales: lo formuló Aristóteles al tratar de la justicia. Pero la desigualdad de trato, para ser constitucionalmente admisible, exige que concurra en el caso un fundamento que, bien ponderado, sea compatible con los valores de la Constitución; y que la discriminación introducida por la Ley sea idónea para conseguir ese fin. ¿Por qué a los que tiran adoquines gritando independencia no se les va a castigar y sí a los que gritan insultos corrientes?

Este «por qué» es la cuestión nodal, pero es una cuestión que exige una primera toma de partido ciertamente curiosa. Porque sucede con la Ley de Amnistia algo raro: que no está claro dónde buscar y encontrar la finalidad que la explica y justifica. ¿Cómo así? Pues porque se puede buscar en la realidad política y pública previa (que constituye un hecho «notorio», dispensado de prueba), y entonces diremos que se perdonó a los convictos a cambio de sus votos para investir a un Gobierno.

Y poco valor constitucional tendria ese torpe motivo. O se puede buscar en el preámbulo de la ley, allí donde la necesidad se viste de virtud, v entonces leeremos que se hace para lograr la reconciliación y convivencia pacífica y ordenada de la sociedad catalana, es decir, la paz pública en el marco democrático. Aceptado que es el preámbulo el que expresa válidamente el motivo del perdón, no la realidad, entonces si se trataría de ponderar en este caso el valor de la justicia con el valor de la paz social.

El auto es generoso con el legislador en este punto -¿quizá demasiado? -: a pesar de ser como era la realidad política previa, dice que ello no es necesariamente obstativo para que la finalidad de la Ley de Amnistía seala que expresa el préambulo. Me recuerda a la distinción entre «causa» y «mo-

tivos» cuando se trata de un contrato u otro acto jurídico. Una distinción complicada y sutil. Pero el auto, digo, es generoso y da por posible y válida en derecho la sustitución de una realidad por otra, la necesidad por la virtud, sin plantearse que quizás la virtud necesaria no puede ser virtud real, porque está irremediablemente contaminada por su origen.

Bueno, pues aceptada como auténtica la finalidad aducida por el legislador, el auto observa que la misma podría ser, en abstracto, admitida como causa constitucionalmente legitima para la amnistía, si no fuera porque falta en ella un requisito esencial: la vía elegida – el perdón– no es en este caso idónea para lograr el fin buscado, de manera que la amnistía se

formula en unos términos inconsistentes y contradictorios con su finalidad declarada. Y no se trata de un juicio de futuro, sino de uno actual. Si una ley impusiera una carga tributaria a los ciudadanos negros alegando como motivo el combatir el cambio climático, diríamos que es una ley inadmisible porque el medio es inidóneo para el fin.

En el caso de la Ley de Amnistía, la inidoneidad deriva del hecho de que aquellos ciudadanos catalanes afectados por una sensación política de apartamiento y desafección con respecto a la democracia española tal como para romper las reglas del juego, y cuyos excesos se perdonan con el fin de recuperarlos para la convivencia, resulta que juran y perjuran que «lo volverán a hacer». Nadie les pide que dejen su ideología independentista, que dejen de trabajar por la secesión, que renuncien a su política: sólo se les pide que prometan que no van a tirar adoquines de nuevo. Y a esto es a lo que se niegan orgullosos de su apartamiento. ¿Cómo entonces sostener que con el perdón se reintegrarán en la convivencia democrática, cuando ostentosamente se reservan el derecho ilimitado a tirar adoquines y así no reintegrarse? Con ese perdón no condicionado a promesa o caución alguna lo que se consigue más bien es incentivar comportamientos incívicos, no superar-

HANNAH ARENDT suscribiría desde su filosofía lo que el Tribunal Supremo expresa con una prosa más concreta: el perdón como acción humana que abre la posibilidad de un futuro de convivencia exige necesaria-

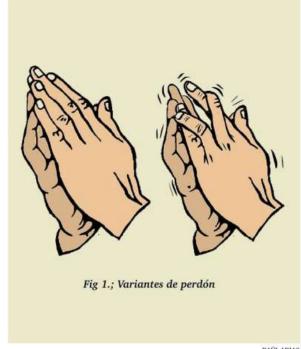

RAÜL ARIAS

mente ir acompañado de la promesa de respetar ese futuro. Porque si se afirma que el futuro va a ser como el pasado y nada va a cambiar (»lo volveremos a hacer»), entonces ¿para qué perdonar? Sería un perdón yermo, ayuno de futuro. Fútil y arbitrario.

Claro que la judía Arendt escribía como filósofa desde la abstracción y la intemporalidad de la condición humana, y Leopoldo Puente lo hace en cambio desde la historia y situado en el fango que la acompaña. Diferencia relevante para la conclusión, nos guste o no.

José María Ruiz Soroa es abogado y autor de Elogio del liberalismo (Catarata, 2018)

# **GRAN MADRID**



Dos agentes de la Policía Judicial del Grupo Operativo de Investigación Zonal Crono realizan sus labores de investigación en una comisaría ubicada al sur de Madrid. ANGEL NAVARRETE

# En el cuartel general de los 'cazaladrones' de relojes de lujo

• El grupo Crono envía a prisión al 99% de los investigados • Rolex, Richard Mille o Patek Philippe encabezan las firmas más preciadas; algunas de estas piezas pueden alcanzar los dos millones de euros

#### ANTONIO BLANCO MADRID

Angel camina con su mujer agarrada de la mano por una ostentosa
calle madrileña. Pasea por el barrio
de Salamanca, concretamente. Se
fija en los viandantes que se cruzan
en su camino, a pesar de ver cientos de rostros, pero centra su mirada en las muñecas. Observa minuciosamente el reloj que portan. «Al
final es como el que conduce un
Mercedes. Si tienes dinero, pues te
lo puedes permitir y lo llevas puesto por la calle».

Este es el testimonio de Ángel Sánchez, inspector de la Policía Nacional y líder del grupo Crono. Emplazado en la segunda planta de una comisaría al sur de la Comunidad de Madrid, el Grupo Operativo de Investigación Zonal (GOIZ) Crono da caza, exclusivamente, a los ladrones de relojes de alta gama.

El logo policial, transformado en un reloj en el centro de una bandera española, cuyo emblema fue diseñado por un agente que próximamente se incorporará a sus filas, acompaña a los policías madrileños en su jornada de trabajo.

El grupo pertenece a la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid. Además de este equipo, el GOIZ lo componen dos equipos más de antidrogas. «El grupo abarca varias zonas. De hecho, se creó por todo lo que sucedía en la Cañada Real», mantiene el agente Sánchez. El GOIZ nació hace 15 años, pero el grupo Crono, bautizado en honor al dios del tiempo, se fundó el pasado mes de mayo de 2023.

GRAN MADRID ha podido comprobar la labor que realiza este conjunto de policías, con un porcentaje de éxitos mayúsculo en sus operaciones que ronda cifras punteras. «Hemos metido en prisión al 99% de los ladrones a los que hemos investigado», celebra el inspector.



El responsable de Crono, el inspector Ángel Sánchez. A. NAVARRETE

Con un pasado a sus espaldas en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), centrado en atracos, el inspector Sánchez y su equipo Crono, compuesto por profesionales que venían de Delitos Violentos o Tráfico Ilícito de Vehículos, entre otras áreas, ponen en jaque a los ladrones de relojes de toda España. Llevan casi una treintena de operaciones ce-

rradas desde su fundación: ocho completadas en 2023 y unas 20 terminadas durante este año, donde han recuperado ejemplares de firmas tan prestigiosas como Richard Mille, Patek Philippe o Rolex. En el olimpo de los relojes, según las búsquedas, se hallan modelos valorados un dos millones de euros. Y como dicen en la jerga de estos clanes, «quien roba un Richard Mille se corona». Los relojes no se devalúan. Hay listas de espera de meses: «En el mercado negro no pierden valor. Compras hoy uno por 30.000 y mañana te ofrecen el doble por él. Es una inversión. Unos tienen lingotes de oro... y otros una colección de relojes», señala el ex agente de la Udyco.

Nadie está exento de sufrir un robo de estas características. Hace escasos meses, un directivo del luawei fue asaltado en el centro de Barcelona para robarle el reloj. Aunque el GOIZ Crono no trabaja solo a ni-

#### GRAN MADRID

vel nacional. En Barcelona, los Mossos d'Esquadra disponen del equipo Titani; en otras zonas costeras, como Málaga, la Policía también cuenta con otro operativo, pero también ponen el foco en más artículos de valor como cadenas de oro.

Los agentes de la Judicial confirman el incremento de este tipo de delitos durante el periodo estival. El aumento de las temperaturas y una vestimenta más veraniega forman el cóctel perfecto para lucir un reloj de alta gama.

Y es que la víctima del robo no tiene un perfil concreto: puede ser mayor, joven... Desde la Jefatura Superior de Madrid, con Manuel Soto Seoane al frente, el GOIZ Crono se formó con carácter temporal, aun-

EN CIFRAS

OPERACIONES. El

casi una treintena de

GOIZ Crono ha realizado

acciones con éxito en casi

2,5 MILLONES. En la cúpula

de los relojes de lujo se sitúan Richard Mille, Patek

ejemplar de Mille supera

los dos millones de euros.

5 AÑOS DE PRISIÓN.

penas de cárcel que

oscilan entre los dos y

un delito de lesiones

RELOJES EN LA

VAGINA. Los agentes

ejemplares escondidos

en un preservativo.

detuvieron a una mujer en Barajas que llevaba tres

cinco años, que podrían

incrementarse si se imputa

El Código Penal establece

Philippe y Rolex. Un

un año y medio de vida.

28

que no se tiene pensado desmantelarlo debido a su eficacia y pulcritud.

Los ladrones de reloies tienen varias facetas. Los hay más precisos y otros menos minuciosos a la hora de hacerse con su botín. Aquellos que son más finos portan una vestimenta suculenta y no son obieto de miradas. Y sobre todo conocen muy bien el producto. «Sorprendentemente, muy pocas veces roban un reloi falso», dice el jefe de equipo Crono.

Quienes utilizan las estrategias más depuradas, van paseando por la zona fichando y avisan a más integrantes del clan. Y, por encima de todo, apenas utilizan la violencia. «Es casi un hurto más que un robo», apunta sobre la limpieza del acto.

Otros optan por elmétodo del retrovisor. El modus operandi consiste en una primera obser-

vación, a los mandos de una scooter, a los vehículos de la zona. En ocasiones, un coche de alta gama es sinónimo de llevar un Patek Philippe en la mano. Posteriormente, dos individuos, en un semáforo en rojo, se sitúan detrás de un coche y simulan el adelantamiento al vehículo.

Golpean el retrovisor, el conductor del turismo saca la mano para colocar el espejo, los ladrones se lanzan a la muñeca y de un tirón se llevan el reloj. El agente Sánchez subraya que cuando tienen conocimiento de este método empleado, saben la nacionalidad de antemano y el tipo de reloj que buscan.

Una vez que tienen el trofeo, si es un reloj de altísima gama no permanecen en territorio nacional más de un día. Al cruzar la frontera, los ladrones, en numerosas ocasiones a ojos de la Policía, consideran que saldrán impunes, pero la realidad es muy distinta. «Solicitamos una orden de detención, internacional o europea dependiendo del caso, y allí continúan nuestras labores».

Una de las operaciones cerradas del grupo Crono fue cuando prácticamente estaban en pañales. En mayo del pasado 2023, dos individuos cometieron un robo de relojes en la calle Jorge Juan, enclavada en el bario de Salamanca. Los autores del hecho delictivo regresaron a sus países de origen y se les detuvo gracias a una orden de detención europea. Otro de los dispositivos más recientes, en el marco de la Operación Colorado, logró detener a cinco hombres que asaltaban a sus víctimas por la espalda en los distritos madri-

leños de Centro y Salamanca.

Por su parte, los más sosegados, procedentes de países fuera del territorio Schengen (europeos), permanecen en la zona los 90 días que les permite el visado. Hasta la técnica del mataleón es utilizada para el robo de relojes, un *modus ope* randi más violento v menos depurado -donde además se podría atribuir un delito de lesiones-utilizado en varias disciplinas de combate.

Uno de los principales lugares por donde entran o sa len los ladrones de reloies son los aeropuertos. Las terminales del aeropuerto parisino Charles de Gaulle o por Lisboa, en Portugal, están peinadas por los agentes policiales. Aunque no es factible detener a todo viaiero. Hace escasos meses, se detuvo

a una mujer en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que portaba tres relojes de lujo guardados en un preservativo introducidos en su vagina.

En el terreno penal, el delito de robo con violencia contempla penas de prisión que oscilan entre los dos y cinco años de cárcel. Pero en el caso de que el método delictivo implique el uso de la violencia, se podría imputar un delito de lesiones. «A la ciudadanía le calma saber que el ladrón de su reloj termina en la cárcel», apostillan desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El inspector Sánchez cierra la charla, como no podía ser de otra forma, continuando con sus labores mirando su reloj. «Este es un Festina que me regaló mi mujer. Es más bonito que todos los que he podido recuperar. Los otros son unos horteras», bromea el policía judicial.



CAM

#### AYUSO, EN LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a demostrar su compromiso con el deporte. Y lo hizo viajando hasta la capital francesa, donde aver asistió a la inauguración de los XVII Juegos Paralímpicos que se celebran hasta el 8 de septiembre en París. En la imagen, la jefa del Ejecutivo autonómico posa con miembros de la delegación española antes de la ceremonia.

# Un «contrato de urgencia» para la línea 7B de Metro

Se invertirán 29,5 millones de euros y siete meses más de obra

#### ELENA MALDONADO MADRID

En el Consejo de Gobierno celebrado ayer y presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en ausencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso por su visita a París, se aprobó una nueva inversión de 29,5 millones de euros para mejorar de la Línea 7B de Metro entre las estaciones de San Fernando y Barrio del Puerto, cerrado desde el pasado 27 de julio por tareas relacionadas con la señalización.

Tras el parón estival, se ha autorizado en la primera reunión del Consejo un contrato de urgencia y un plazo de ejecución de siete meses en este tramo final de la línea, cerrada también entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares, cuya viabilidad será analizada tras los problemas ocasionados por las obras en el suburbano por los que se derribaron 73 viviendas, además de edificios públicos y locales comerciales, y por los que se han visto afectados más de 600 hogares.

Los trabajos autorizados para el tramo entre las estaciones de San Fernando y Barrio del Puerto permitirán acometer labores de impermeabilización y consolidación del terreno, reparaciones de la superestructura y drenaje del túnel, similares a las que va se están realizando desde el tres de junio entre San Fernando y Hospital del Henares. La sombra del cierre de ese tramo se cierne también sobre los casi 123 millones de euros que han destinado tanto la Consejería de Transportes como el Canal de Isabel II y Metro de Madrid desde que comenzaron las primeras grietas en las viviendas en 2019.

Estas obras están incluidas en el Plan de Actuaciones Integrales para la línea 7B, presentado por el Ejecutivo autonómico en octubre de 2022. Al margen de estos proyectos, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha otras disposiciones para atender las necesidades del os afectados, como el reciente anuncio de la bonificación del 100% de los tributos de gestión autonómica relacionados con la compra de una vivienda a los damnificados en San Fernando de Henares. Asimismo, los presupuestos de la Comunidad de

Madrid para este año incluyeron una inversión de 63 millones para ayudar a los vecinos y la Comunidad también ha estrenado una línea de ayudas para pymes y empresarios individuales de la zona con incentivos de hasta 50.000 euros.

Esta no fue, sin embargo, la única medida aprobada en el Consejo de Gobierno celebrado aver. Así, este próximo curso la Comunidad de Madrid incrementará un 23% la inversión para la atención educativa a alumnos con discapacidad auditiva, además de un 40% las subvenciones que faciliten el teletrabajo y la flexibilidad horaria para fomentar la conciliación laboral. Desde Sol se destinará 1,3 millones a un programa pionero que facilitará la integración laboral de jóvenes que abandonan prematuramente sus estudios. Y se comprarán 24 vehículos eléctricos para el Cuerpo de Bomberos, además de aumentar un 30% la inversión para reforzar sus medios aéreos. En el ámbito sanitario, se ha dado luz verde a la inversión de 183 millones para traslados programados de pacientes en ambulancias del SUMMA 112.



Seguidores demócratas durante el discurso que pronunció Kamala Harris en la Convención demócrata, la semana pasada, en Chicago. CAROLINE BREHMAN / EFF

# Las dudas de Kamala Harris

• La candidata demócrata, que ha evitado a los medios tradicionales durante semanas, concede hoy su primera entrevista a la CNN • Tendrá que definir políticas concretas y en qué se diferenciará de Biden

PABLO R. SUANZES WASHINGTON
CORRESPONSAL

Este jueves por la noche, en prime time (madrugada española), la vicepresidenta de EEUU y candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris. concederá su primera entrevista desde que Joe Biden se hiciera a un la do y ella cogiera las riendas el 21 de iulio. Infinidad de cosas han pasado en estas semanas, incluyendo la nominación formal de su partido en la Convención Nacional que celebraron en Chicago, pero hasta la fecha Harris no se ha sentado con ningún periodista para analizar uno de los periodos más extraordinarios de la reciente política nacional. Lo que en el pasado hubiera sido una anomalía, algo impensable e inaceptable, sobre todo siendo una candidata que aparece tarde y necesita cobertura mediática y exposición, es sin embargo un buen reflejo de los cambios en la comunicación, la sociedad de masas y las aspiraciones de los políticos contemporáneos.

Harris se sentará con uno de los rostros principales de la CNN, Dana Bash, en horario de máxima audiencia. Pero no estará sola, sino que irá acompañada de Tim Walz, su candidato para vicepresidente. Es una decisión extraña, que los analistas no acaban de entender. Se juntan varios factores. La desconfianza hacia

los medios, pues los estrategas demócratas consideran que los grandes periodistas, en busca de equili brio y sensación de imparcialidad, son muy duros con los candidatos demócratas (con Biden hasta que aceptó retirarse, con Hillary Clinton por los famosos emails desde servidores no seguros), mientras que dejan que Trump divague sin señalar las cosas que dice que no son ciertas. A eso se añade la falta de un programa concreto o de respuestas firmes a temas delicados. El miedo a cometer pifias ahora que están en un momento dulce. Y que con la cobertura normal, las redes sociales y la labor de influencers y proxies alternativos llegan a un público que antes era inaccesible sin la prensa.

En los 37 días transcurridos des de que cogió el testigo y desafió a Donald Trump, la palabra que meior define su candidatura es entusiasmo. Los demócratas estaban hundidos, detrás en casi todas las encuestas y transmitiendo derrotismo desde el desastroso debate (también en la CNN) que Biden protagonizó frente a Trump a finales de julio. El cambio de liderazgo ha sido un revulsivo. Ha vuelto la esperanza, ha entrado dinero a espuertas, las encuestas han mejorado en todos los estados, especialmente los llamados swing o battleground, los que están en liza, plagados de indecisos, y que los expertos en demoscopia no se atreven a decantar todavía.

Pero todo ese impulso está acompañado de un silencio atronador. Ni una conferencia de prensa o una entrevista, en radio, periódicos o televisión. Lo que molesta a los medios y sobre todo ha dado munición a los republicanos, en especial al número 2 de Trump, J. D. Vance. A principios de mes, Harris prometió que su equipo estaba trabajando en ello y al borde del plazo ha cumplido, pero en un formato muy extraño. Por en un formato muy extraño. Por eso está siendo atacada con dureza.

Esta Administración tiene un serio problema con los medios de co-



#### con Tim Walz, su 'numero 2', lo que ha sorprendido

#### Hasta ahora sólo ha hablado con 'influencers' o 'podcasters'

cedieron sus dos predecesores in-mediatos, Donald J. Trump (369) y Barack Obama (497) en el mismo tiempo. George W. Bush hizo 166 entrevistas, Bill Clinton 185, George H. W. Bush 243 y Ronald Reagan 237, según los datos de Martha Joynt Kumar, profesora emérita de la Universidad Estatal de Towson.

Muchas de ellas han sido, además, no ante periodistas incisivos, sino con podcasters, presentadores de programas nocturnos o creadores de contenido. Y lo mismo se repite con las ruedas de prensa. Harris ha se guido esa línea, poniendo tuits, gra-bando vídeos y hablando con influencers o simpatizantes con canales de difusión, como hizo la semana pasada en Chicago, pero sin afrontar preguntas incómodas.

Pese a todo, ella es consciente de que la fase de euforia no es eterna. Y que presentarse sólo como la que no ea Trump tiene un recorrido limi tado. Hace falta sustancia y algunos se preguntan dónde está. Quedan poco más de dos meses hasta el voto y ahora tiene que dirigirse a obje tivos concretos. La primera entrevista, el debate con Trump en televisión el 10 de septiembre, un largo viaje en autobús por el estado decisivo de Georgia estos días... Harris cree que no tiene tanto que ganar. pero sí mucho que perder si hay tras pié, como le ocurrió en el pasado. Vance y Trump han comparecido muchas veces estos días, y se han encontrado en situaciones incómodas.

Ella tiene que explicar su posición sobre principales temas como la cuestión migratoria, el gran ariete de los republicanos, o su posición con Gaza y Ucrania. La vice presidenta, además, tendrá que aclarar en qué se diferenciaría del Gobierno de Biden, del que no se pue de desmarcar abruptamente. Harris ha sabido aprovechar el momento de ilusión, pero sin tocar políticas concretas, mientras Trump habla de expulsar inmigrantes, bajar impues tos o la gasolina. Sin ilusión y sonri sas quizás no se puedan ganar elecciones, pero sin el voto de quienes no llegan a fin de mes, tampoco.



Productos de la campaña de Donald Trump en una tienda de Appleton, Wisconsin, donde celebró un mitin. KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

# El momento más furioso para Donald Trump

El ex presidente arremete contra Harris, la cadena que emitirá su debate y el «trastornado» fiscal que ha vuelto a imputarle

P. R. S. WASHINGTON

Donald Trump está furioso, nervioso y desubicado, y no lo oculta. Ha-

ce cinco semanas era el favorito para ganar las elecciones y volver a la Casa Blanca y todo se ponía de cara. Joe Biden, en sus horas más bajas, parecía derrotado, abandonado por los suyos y los ciudadanos. Sobrevivió a un atentado. Y el Tribunal Supremo del país falló (parcialmente) a su favor, declarando que un presidente tiene inmunidad para prácticamente todo lo que haga oficialmente en el cargo, lo que inmediatamente se tradujo en una cascada de decisiones judiciales cerrando algunas de las causas penales pendientes.

Pero ahora, al final de agosto, la situación ya no pinta igual. Biden no estará en las papeletas, pero si Kamala Harris disfrutando de un momento dulce en la campaña. Tendrá que volver a debatir, pero no ante alguien de su edad y serios problemas de expresión oral, sino contra alguien mucho más joven y reactiva, y no en una cadena afín como él quería. Y por si fuera poco, el caso principal contra él, que dirige el fiscal especial Jack Smith, seguirá adelante, reformulado, con el objetivo de condenarlo por todo lo que hizo para intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, a pesar de la nueva doctrina legal sobre inmunidad.

La frustración de Trump es palpable y el hecho de que el tercer candidato en liza, Robert F. Kennedy Jr. se haya retirado dándole su apoyo y entrando en su equipo de transición no lo mitiga. Mientras Kamala Harris intervenía ante los fieles de su partido en la Convención Nacional de Chicago la semana pasada. Trumo lanzó varias decenas de mensajes en sus redes sociales criticándola. Y al terminar, llamó a la

El republicano hubiera preferido debatir en Fox y con público

El apoyo de Robert F. Kennedy Jr. no mitiga la ventaja demócrata

cadena Fox para entrar en directo a seguir atacándola, en un arrebato con problemas de coherencia por momentos que obligó a los presentadores a cortarle con visibles dificultades. No ha sido la única intervención en directo inesperada.

Trump no está contento con lo que dicen las encuesta y ha resucitado todos sus eslóganes de fraude, robos electorales y conspiraciones. No está contento con su elección para vicepresidente, J. D. Vance, al que cadá semana le rescatan polémicas declaraciones o afirmaciones del pasado. Más que aportar, de momento, parece restar, habiéndose convertido en objeto de mofa v burla constante v meme permanente de internet. No está nada feliz con sus directores de campaña. Y está furioso con la perspectiva de un debate el 10 de septiembre con Harris en la cadena ABC.

El cara a cara estaba previsto desde hacía meses, pero con Biden. Con el cambio de rival, tras la desastrosa actuación del actual presidente en el primero que celebraron, en junio, se ha puesto nervioso, amagando incluso con no participar si no se hacía en la cadena FOX, su lugar de confianza, y con público.

«He llegado a un acuerdo con los

demócratas de izquierda radical para un debate con la camarada Kamala Harris. Se transmitirá en vivo por ABC FAKE NEWS, de lejos el canal de noticias más desagradable e injusto del negocio, el martes 10 de septiembre. Las reglas serán las mismas que las del último debate de CNN, que pareció funcionar hien para todos, excepto, tal vez, para el corrupto Joe Biden. El debate será de pie y los candidatos no pueden traer notas ni 'hojas de trucos'. ABC también nos ha asegurado que es te será un debate 'justo y equitati vo', y que a ninguna de las partes se le darán las preguntas por adelantado (¡No a Donna Brazile!) (...) La izquierda radical no ha aceptado un posible tercer debate, que se emitiría en NBC FAKE NEWS, ¿DIOS BEN-DIGA A AMÉRICA!», escribió en sus cuenta de la red Truth Social.

Pero las palabras más duras son para el Departamento de Justicia. La decisión del Supremo complicó muchísimo la caúsa que el fiscal Smith estaba preparando, porque no sólo le da inmunidad por sus actos como presidente, dejando a la interpretación caso a caso qué es eso, sino que hace inadmisibles muchas pruebas y testimonios de colaboradores. Pese a eso, Smith ha reconstruido el caso y el martes por la tarde (noche española) presentó nuevos cargos, al conseguir que otro gran jurado vea indicios suficientes para la imputación de cuatro de-litos, teniendo en cuenta sólo los «actos no oficiales», es decir, lo que Smith cree que no quedan cubiertos por la inmunidad. Es una versión reducida, con menos cómpli ces o testigos pero el mismo fondo: la conspiración para no aceptar su derrota electoral.

# MUNDO

# GUERRA ISRAEL-GAZA

#### **INCURSIONES**



Militares israelíes detienen a varios palestinos tras su incursión en el campo de refugiados de Nur Shams, en Tulkarem. JAAFAR ASHTIYEH / AFP

# Israel realiza su ataque más violento en Cisjordania desde el 7 de octubre

Su ejército asalta los campos de refugiados de Yenín y Tulkarem, donde deja 10 muertos

#### SAL EMERGUI JERUSALÉN

Tras el intercambio de fuego con Hizbulá más intenso desde la guerra del 2006, a la espera del ataque anunciado por Irán y mientras sigue su masiva ofensiva contra Hamas en la Franja de Gaza, Israel lanzó ayer su operación más amplia contra las milicias en Cisjordania desde el pasado 7 de octubre.

Al menos 10 palestinos murieron en las incursiones iniciadas en la madrugada del martes al miércoles con el objetivo declarado de golpear infraestructuras de Hamas y Yihad Islámica (especialmente explosivos) y de grupos de jóvenes armados en tres campos de refugiados en el norte de Cisjordania: Yenín, Nur Shams (cerca de Tulkarem) y Al Fara (cerca de Tubás). Siete de los milicianos muertos en la madrugada murieron en dos ataques de drones israelíes y el resto en choques armados. Hamas anun ció que 10 de sus «combatientes» murieron ayer, según recoge AP.

«Las fuerzas han iniciado una operación de lucha antiterrorista en Yenín y Tulkarem», anunciaron el ejército y el servicio de seguridad interno a la una de la mañana mientras medios palestinos revelaban la masiva entrada de carros blindados y ex-

cavadoras en dichas zonas del norte de la Ribera Occidental.

«Seguiremos operando para neutralizar todas las amenazas terroristas a nuestros ciudadanos incluyendo en Yenín y Tulkarem, que registra un aumento de ataques armados y con explosivos», afirman fuentes militares a EL MUNDO afiadiendo que los palestinos muertos en la madrugada eran milicianos. La operación terrestre, con apoyo aéreo, podría durar varios días a diferencia de las redadas de los últimos meses.

Los brazos armados de Hamas, Yihad Islámica y Fatah, declararon que sus efectivos detonaron explosivos contra vehículos militares y lucharon contra los soldados en el territorio ocupado por Israel en la guerra del 67. Las Brigadas Al Quds (Yihad Islámica) anunciaron el derribo de un dron israelí cerca de Yenín.

Elliderazgo palestino en pleno denunció lo que ve como «intento de la ocupación de trasladar el peso del conflicto a Cisjordania». Según Yihad Islámica, se trata de una «agresión integral contra el norte de Cisjordania ocupada en una guerra abierta y no declarada». Hamas hizo un llamamiento a los palestinos en la Ribera Occidental a «rebelarse ante la des-



Soldados descubren un túnel usado por los miembros de Hamas en Gaza. / AFP

trucción deliberada de infraestructuras utilizando grandes fuerzas militares acompañadas de bombardeos aéreos con drones y cazas».

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en Cisjordania, pidió a la comunidad internacional que obligue al Gobierno de Netanyahu a «detener su guerra integral contra el pueblo palestino». La ANP denunció que varios centros médicos fueron cercados por las tropas israelíes avisando que su asalto supondría «una amenaza directa a las vidas de los pacientes y de las del personal médico». Israel replicó que rodeó dos hospitales en Yenín y otros dos en Tulkarem para evitar que sean usados por milicianos como en anteriores incursiones. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, afirmó que la operación en Yenín y Tulkarem busca «frustrar las infraestructuras terroristas islámico-iraníes que se establecieron allí. Irán actúa para establecieron allí. Irán actúa para establecer un frente terrorista oriental contra Israel en Judea y Samaria siguiendo el modelo de Gaza y Líbano, a través de financiación y armas a terroristas y contra-

«La operación busca frustrar las infraestructuras islámico-iraníes»

#### Desde el 7-0, han muerto más de 650 palestinos en estas acciones

bando de arsenal avanzado desde Jordania».

"Debemos abordar esta amenaza del mismo modo que abordamos la infraestructura terrorista en Gaza, incluida la evacuación temporal de residentes palestinos y cualquier medida que sea necesaria», añadió Katz en la red X. Según fuentes israelies, el motivo de la operación a gran escala es la amenaza de los explosivos y la creciente influencia iraní en la zona.

El detonante podría haber sido la acción suicida frustrada en Tel Avivel pasado 18 de agosto cuando un palestino procedente del norte de Cisjordania murió al explotar de forma prematura la bomba que llevaba en la bolsa sin causar víctimas. Tras reivindicarlo, Hamas y Vihad Islámica advirtieron: «Los atentados suicidas en el interior de la ocupación volverán a estar en el primer plano mientras duren las masacres del ocupan-

te».

Tras el ataque de Hamas en Israel, el ejército israelí intensificó sus incursiones contra este grupo en Cisjordania con el uso cada vez más frecuente de drones recordando lostiempos de la Segunda Intifada Desdeel 7-0 más de 650 palestinos (milicianos,en su mayoría, v civiles) han muerto por disparos israelíes en esta zona v Jerusalén Este. donde por otro lado al menos 30 israelíes murieron en ataques palestinos. Asimismo, hubo un

aumento de violentos ataques de colonos extremistas contra civiles palestinos en Cisiordania.

Mientras los ataques aéreos israelíes, incursiones, evacuaciones y combates siguen en Gaza, negociadores de EEUU, Egipto, Qatar e Israel han trasladado sus reuniones del Cairo a Doha para avanzar hacia la tregua y la liberación de los 108 secuestrados.

### **MUNDO**

# Starmer y Scholz quieren acercar el Reino Unido a la Unión Europea

El primer ministro británico rechaza un acuerdo de movilidad juvenil a corto plazo

#### MARÍA SIERRA LONDRES

Los jefes de Gobierno del Reino Unido y Alemania, Keir Starmer y Olaf Scholz, aprobaron ayer una «declaración conjunta» dirigida a reforzar y profundizar las relaciones bilaterales entre ambos países, en un encuentro celebrado en Berlín. El nuevo tratado de cooperación, que ambos mandatarios aspiran a rubricar para primeros de 2025, forma parte de la estrategia del nuevo Ejecutivo británico para restablecer relaciones cordiales con la Unión Europea.

«Reino Unido es un buen amigo, un socio próximo y un aliado de confianza», declaró Scholz en inglés al inicio de la conferencia de prensa que compartió con Starmer en la sede de la cancillería federal. «Queremos aceptar la mano que nos ha extendido», añadió el canciller en su lengua nacional en referencia a la declarada disposición del primer ministro laborista para alcanzar un entendimiento con los socios comunitarios que permita «arreglar las relaciones rotas» por el Brexit.

No hay calendario ni agenda oficial de la anticipada negociación entre Londres y Bruselas. Pero la tensión en las relaciones durante la década conservadora ha dado paso a positivas declaraciones de intenciones desde la victoria laborista de principios de julio. Starmer inició el rodaje de aproximación a los miembros de la UE en la cumbre de la Comunidad Política Europea, que se celebró ese mismo mes en el histórico palacio de Blenheim, en la campiña inglesa. Ahora ha metido la directa



El canciller alemán Olaf Scholz (derecha) recibe al primer ministro británico Keir Starmer en Berlín. AP

en un viaje meteórico de 18 horas a Berlín y París, donde se entrevistará con el presidente Emmanuel Macron, además de asistir a la inauguración de los Juegos Paraolímpicos.

La declaración publicada ayer es el preámbulo de un amplio tratado bilateral entre Reino Unido y Alemania, que se negociará en los próximos seis meses. Se trata de crear un marco de cooperación en las áreas prioritarias de ambos gobiernos en política exterior, seguridad, crecimiento económico, juventud, transporte, justicia e inmigración irregular, entre otras.

Este tratado reforzaría el pacto de defensa que ambos países ultiman actualmente y podría actuar de trampolín al más ambicioso plan para reconducir las relaciones comerciales entre Londres y Bruselas. «Tenemos una oportunidad única en una generación para redefinir nuestra relación con la UE y labrar asociaciones genuinas y ambiciosas», dijo Starmer antes de reunirse con Scholz

El mandatario británico remarcó en Berlín las líneas rojas de su Ejecutivo, que persigue mejorar las relaciones manteniendo al Reino Unido fuera del mercado y la esfera aduanera común y al margen del libre movimiento de trabajadores. «No hay un plan de movilidad juvenil», declaró el *premier* laborista en la rueda de prensa. Periodistas que le acompañaron

Periodistas que le acompañaron a Alemania coinciden en que Starmer no descartó después el establecimiento de un mecanismo de contactos entre estudiantes de ambos países. España busca un acuerdo que permita a los españoles estudiar o trabajar temporalmente en Reino Unido con anterioridad a la ejecución del Brexit, en enero de 2021. Sin embargo, la libertad de movimiento parece ser competencia de

#### Scholz afirma que desea «arreglar la conexión rota» con Londres

#### El 'premier' viaja a París para entrevistarse con Macron

la Comisión Europea en su negociación con el Gobierno británico.

También Scholz expresó su inquietud por el «declive masivo» de los «contactos entre nuestras sociedades» desde el Brexit y la pandemia de coronavirus. El canciller instó a su invitado a mover ficha públicamente porque, según dijo, «cuanto más nos conocemos, mejor nos entendemos». «Compartimos puntos de vista similares al respecto y por eso queremos intensificar los intercambios entre Alemania y el Reino Unido», añadió de acuerdo con la traducción al inglés de su intervención ante los medios de comunicación.



#### MUNDO



LA MIRADA DEL CORRESPONSAL POR TERESA GUERRERO



La primera ministra italiana se crio en un barrio obrero de Roma caracterizado por ser marcadamente de izquierdas y famoso por ser el lugar favorito de Nanni Moretti en 'Caro Diario'

# La Garbatella, el barrio que vio crecer a Meloni

El 19 de julio de 1992, una quinceañera Giorgia Meloni se dirigió al número 8 de la Via Guendalina Borghese de Roma para inscribirse en la sección del Frente de la Juventud (Fronte della Gioventù) -la organización juvenil del neofascista Movimiento Social Italiano (MSI)-, en el barrio de la Garbatella, muy cerca de su casa. Ese día. el juez Paolo Borsellino había sido asesinado en Palermo por la Cosa Nostra, la mafia siciliana, en un atentado que supuso también el inicio de la carrera política de la que acabaría convirtiéndose en primera ministra de Italia en octu bre de 2022.

Hoy en día, la que fuera la sede en Garbatella de Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia), el partido que Meloni cofundó en 2012, está cerrada, y Via Guendalina Borghese es una de las principales calles de este barrio obrero romano y marcadamente de izquierdas en el que, paradójicamente, se crio la que acabaría siendo la líder de la ultraderecha italiana.

«La Garbatella es mi barrio, no sólo porque crecí y viví allí durante muchos años, sino porque vivír en un determinado lugar nunca nos es indiferente, imprime en nosotros una determinada forma de estar en el mundo», cuenta la propia Meloni en su autobiografia, Yo soy Giorgia (publicada en España por Homo Legens con prólogo de Santiago Abascal).

Es casi mediodía de un lunes de verano y hay unos 31 soportables grados pero las calles de la Garbatella están prácticamente vacías. Una tranquilidad que contrasta con el bullicio de las calles del centro histórico, atestadas de turistas. Contribuye seguramente el hecho de que estamos en periodo estival y que no hay clases en la cercana Universidad de Roma Tre, pero de lo que no cabe duda en cuanto uno se adentra en sus calles es que estamos en un barrio de romanos, en el que se respira romanità.

El rey Vittorio Emanuele III puso el 18 de febrero de 1920 la primera piedra de este barrio construido originalmente para alojar a trabajadores portuarios, pues se pretendía crear una canal navegable paralelo al río Tiber para transportar mercancías desde Ostia. Ese canal nunca llegó a construirse y a la Garbatella, diseñada siguiendo un modelo urbanístico inspirado en la ciudad jardín inglesa, llegaron en los años 30 familias que habían sido desalojadas de sus casas para poder construir la Via della Conciliazione y la Via dei Fori Imperiali, Muchos de ellos, romanos de pura cepa. Como Giorgia Meloni. La Garbatella es un barrio obrero enclavado entre la Via Ostiense y la Via Cristoforo Colombo. Estamos en el sur de Roma pero definitivamente no en la periferia. De hecho, la cercanía y la buena comunicación que hay con el centro de la ciudad eterna a través de las paradas de Metro Garbatella y Piramide lo ha convertido en un enclave codiciado por los romanos, aunque los precios también están subiendo.

los precios también están subiendo. La propia Meloni menciona que «hoy en día es una zona muy solicitada porque permite vivir casi en el corazón de Roma, en una especie de pueblo concebido a escala humana, a años luz de las colmenas metropolitanas construidas en los años 70, fruto de una cultura colectivista que imaginaba a las per-sonas como pollos en jaulas». Meloni, no obstante, no vivia «en esa parte mágica y secreta», sino en la zona más moderna de Garbatella, cerca del edificio de la región del Lacio. «Sin embargo, incluso allí, el sentimiento de pertenencia era muy fuerte, era como vivir en un pueblo», recuerda la primera ministra italiana, que nació en 1977.

Cuando era muy pequeña, su padre, «un contable de la zona norte de Roma», donde se encuentran los barrios más acomodados, decidió marcharse solo a Canarias. Durante el tiempo que estuvo con ellas vivían en la Camilluccia, un barrio bien. Y allí residieron, incluso un tiempo después de que el padre se marchara a España, hasta que su hermana y ella provocaron un incendio en la casa al encender, mientras jugaban, una vela que dejaron desatendida. Tras vender lo que quedaba del piso incendiado, su madre adquirió otra vivienda no muy lejos del piso de sus abuelos, en la Garbatella, tal v como cuenta la ex periodista en su autobiografia. Su vida de niña, dice Meloni, estuvo marcada por la escue la, la parroquia y la pequeña casa de sus abuelos, «que fueron autoridad y guía» para su hermana y para ella.

Desde sus inicios, la Garbatella tuvo fama de ser un barrio rojo pues ya durante la Segunda Guerra Mundial alojó a miembros de la resistencia pertenecientes a partidos de izquierda. Un pasado del que se conservan numerosos recuerdos en sus calles.

El puente que hay a la salida del metro Garbatella se inauguró en 2012 y se denominó Settimia Spizzichino en homenaje a la única superviviente de entre las mujeres deportadas a Auschwitz durante una redada en 1943 en el gueto de Roma. Piazza Bartolomeo, una de las principales plazas del barrio, está presidida por un gran mural con el

rostro de Enrico Mancini, un carpintero de Garbatella que fue combatiente antifascista.

Frente al mural de Mancini, está el moderno Teatro Palladium, y a pocos metros el edificio que antiguamente albergó la sede del Partido Republicano Italiano en este barrio. También aquí, en el número 90 de la calle Cristoforo Colombo, se encuentra la sede romana del periódico La Repubblica,

que tiene una línea editorial de izquierda y es el segundo diario generalista más vendido tras el Corriere della Sera.

Proliferan por todas partes las banderas de Palestina y pancartas exigiendo a Israel el fin de la guerra en Gaza y al Gobierno italiano la liberación de los presos Anan, Ali e Mansour, tres palestinos detenidos en Italia acusados de terrorismo.

La mayoría de las paredes y muros tienen alguna pintada o algún cartel reivindicativo. La única alusión directa a la primera ministra son los carteles de la manifestación nacional contra el Gobierno de Meloni y que todavía no han sido retirados.

La Garbatella es famosa también por su animada nocturna y se ha ido convirtiendo en un barrio de moda para cenar y salir. Claudia, una vecina que vive en el barrio desde hace 30 años, cuenta que la zona se está rejuveneciendo y los precios de las viviendas están en aumento. Cuando se le pregunta por Giorgia Meloni, responde: «Yo jamás he votado a la derecha pero no tengo prejuicios y lo que me importa es lo que haga, veremos. Dicen que Meloni es fascista pero para mí, [Matteo] Salvini, [líder de la Liga Nortel, es más de derechas que ella». «Este es un barrio mayormente de izquierdas y por supuesto que nos preocupa que alguien como ella esté en el Gobierno», asevera Fabio, propietario de una tienda. Sostiene que «ni en la Garbatella ni en Italia gusta Meloni». No la considera del barrio «porque hace muchos años que se marchó».

Alberto Sordi figuró entre los vecinos célebres de la Garbatella, en cuyas calles ambientaron algunas de sus obras Pier Paolo Pasolini (*Una vita violenta*) y Ettore Scola (*Ceravamo tanto amati*). Más recientemente, la serie de televisión *I Cesaroni*, un remake de la española *Los Serrano*, se rodó en este barrio y los cinéfilos de todo el mundo quizás lo recuerden por *Caro Diatio*. «El barrio que más me gusta es la Garbatella», aseguraba Nanni Moretti mientras lo recorría en su vespa.

# El déficit de la UE con Rusia es el más bajo en 22 años

• El desplome de las importaciones deja la brecha comercial en 200 millones • Fue inferior sólo en mayo de 2020 por el covid

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

Desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea ha conseguido reducir al mínimo el déficit comercial con el país de Vladimir Putin hasta dejarlo en 200 millones de euros en el segundo trimestre de este año, frente a los 45,800 millones que llegó a suponer en el mismo periodo de 2022. Se trata del menor déficit comercial con ese país en al menos dos décadas, sin tener en cuenta mayo de 2020, cuando con motivo de la pandemia se hundió la compra de productos energéticos por el parón de actividad

ticos por el parón de actividad.
El cierre de esta brecha se ha conseguido gracias a una caída de las importaciones de bienes rusos del 87% entre el segundo trimestre de 2022 y el de 2024, y es la más baja desde al menos 2002 en que arranca la serie de Eurostat; al tiempo que la UE también ha dejado de vender bienes al país exsoviético con motivo de las sanciones y embargos aprobados, con lo que las exportaciones han disminuido un 59% en el periodo, según los datos desestacionalizados que publicó ayer la agencia de estadística. Los productos farmacéuticos son una excepción; ahora les vendemos más.

El abultado déficit que ha mantenido tradicionalmente la UE con la Federación Rusa se explica por el componente energético, es decir, la fuerte dependencia que tiene la Unión del gas y petróleo del exterior. En el año 2022, el elevado precio de estos, además, disparó el coste de estas compras (no sólo comprábamos mucho, sino que lo hacíamos muy caro), lo que enriquecía las arcas rusas.

Desde entonces, la UE ha hecho un trabajo de sustitución de estos productos por los de otros países, lo que unido a la moderación en el precio del crudo y también al recorte de otros bienes que comprábamos antes a Rusia con más intensidad —como maquinaría y vehículos—nos ha permitido recortar ese déficit, a pesar de que hemos vendido menos manufacturas, alimentos, bebidas y tabaco.

La caída de la compra de petróleo es quizá la más llamativa. Rusia era en 2021 el primer proveedor de petróleo de la UE y, aunque ahora seguimos adquiriendo crudo ruso, en el primer trimestre de 2024 el total representó tan sólo un 6% de lo que llegamos a comprar en el mismo periodo de 2021. «La participación de las importaciones de petróleo de Rusia disminuyó del 21% en el segundo trimestre de 2022 al 1% en el segundo trimestre de 2024 », destaca Eurostat. Este ha sido sustituido por las compras a Estados Unidos (que han crecido un 4% hasta proveernos el 15% del total), a Kazajstán (otro 4%), Noruega y Arabia Saudí (3%). Estos dos últimos son, de hecho, nuestro segundo, al vendernos un 11% y un 10% del total comprado, respectivamente

total comprado, respectívamente.
La importación de fertilizantes rusos ha caído un 31% de 2021 a 2024, a medida que crecía la compra a otros estados como Egipto y Marruecos. Ha disminuido también la de hierro y acero—que ahora compramos más a la India, Corea del Sur, Reino Unido y Turquía—, y de níquel—que adquirimos con más intensidad a EEUU, Noruega y Reino Unido—.

La nota discordante se encuentra en las compras de gas natural licuado (GNL) a Rusia, ya que en el primer trimestre de este año han sido un 7% superiores en volumen a las del mismo periodo de 2021. En términos monetarios, hoy la UE paga un 164% más por el GNL importado a Rusia debido a la subida de los precios. «La participación de Rusia en las importaciones de gas natural licuado de la UE cayó del 16% en el segundo trimestre de 2023 a la 3% en el segundo trimestre de 2023, pero se recuperó hasta el

#### Las compras de bienes rusos han retrocedido un 87% desde 2022

18% en el segundo trimestre de 2024». Sí disminuyó el gas natural en estado gaseoso—hemos importado este año un 59% menos que en 2021—, pero la caída en euros fue sólo del 32% por el aumento de los precios. A día de hoy, las importaciones de este gas de Rusia suponen un 18% del total de compras de la UE—frente al 29% de 2022— y estas han sido sustituidas principalmente por las de Argelia.

#### EQUILIBRIO EN LA BALANZA COMERCIAL DE LA UE CON RUSIA



#### DÉFICIT COMERCIAL UE-RUSIA POR TIPO DE PRODUCTO

En miles de millones de euros. Datos desestacionalizados



#### EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS A RUSIA

En miles de millones de euros



#### EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A RUSIA

En miles de millones de euros

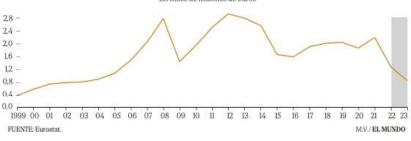

EL RETORNO DE LAS MEGAOBRAS

8

**SAN JOSÉ DE VALDEFLORES.** Tras ocho años con dificultades administrativas y de contestación social, el proyecto de construcción de la mina con mayor volumen de Europa ha empezado a dar pasos de gigante para su puesta en funcionamiento por una multinacional australiana. La extracción ha conseguido el visto bueno de la administración regional



Recreación de cómo será la nueva planta de procesado de litio en Cáceres y de sus terrenos colindantes. E. M.

# La mina de litio más grande de Europa acelera en Cáceres

#### DAVID VIGARIO MÉRIDA

La producción de litio se ha convertido en estos últimos años en una auténtica batalla estratégica mundial debido a la enorme demanda de un metal que durante décadas pasó inadvertido y era casi despreciado. Su uso en las baterías para móviles y la aceleración de la fabricación de automóviles eléctricos, que también dependen de él, ha disparado la carrera de los países no sólo para incorporarse a su extracción (desde hace años, fundamentalmente, en Chile) sino también para completar el cíclo en las instalaciones de cátodo (componentes de las baterías) que lideran en la actualidad Estados Unidos, Japón, China o Corea del Sur. ¿Y Europa? Parece que está llegando tarde para la consecución de una materia prima imprescindible, aunque la Unión Europea – el segundo mercado mundial – ha empezado a reaccionar y apoya ahora de forma decidida las propuestas para la extracción y conversión del litio, que por el momento se importa en su totalidad de terceros países.

En la actualidad, existen diez proyectos mineros en suelo europeo, sobre todo en Portugal, España y República Checa, mientras Alemania y Francia asignan en sus presupuestos hasta 200 millones de euros anuales para posicionarse en la extracción de metales. De todos ellos, el principal por volumen es el que se intenta poner en marcha desde 2016 en Cáceres por parte de la empresa Extremadura New Energies (ENE), filial de la multinacional australiana Infinity Lithium.

Después de mucho tiempo con el proceso ralentizado, recientemen-

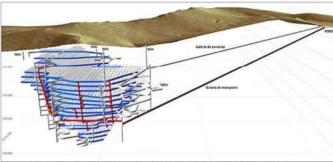

Imagen recreada de las diferentes capas del proceso de extracción del litio, E. M.



Vecinos de la zona protestan contra la apertura de la mina. E. M.

te ha recibido el respaldo de las distintas administraciones después de enfrentarse a una importante contestación social en la ciudad de Cáceres. En palabras de su director general, David Valls, la mina San José de Valdeflores permitirá producir «más del 30% consumo anual de litio en grado de batería de la UE». La producción anual rondaría las 33.000 toneladas.

#### PREVISIONES

Para ello, la inversión inicial prevista es de 1.450 millones de euros y se estima contratar a 1.500 trabajadores en la fase de construcción, más otros 700 empleos directos que incluve la construcción de una planta de transformación sobre una superficie de 11 hectáreas. La explotación se realizará durante 30 años, 26 de los cuales estará en producción, más dos años iniciales de comienzo de las obras y otros dos finales de «rehabilitación progresiva» de la zona. El obietivo es que comiencen las obras a finales de 2025. La facturación rondará los 820 millones al año y las arcas públicas extremeñas recibirían más de 113 millones en impuestos.

El pasado 18 de junio, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó su declaración co-

mo Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (APRE-MIA), lo que posibilita a la firma reducir a la mitad los plazos ordinarios establecidos al declararse de utilidad pública o interés social, así como la de urgencia de la ocupación de los bienes afectados. Días antes, el 30 de ma-

yo, la Junta consideró demostrado «técnica y económicamente viable» el aprovechamiento del yacimiento.

El trampolín para ello había llegado el 10 de noviembre de 2023. cuando el Ministerio de Industria, Comercio y Turísmo concedió al plan una subvención de 18.82 millones de euros en la segunda convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico Conectado. Antes, el Tribunal Constitucional había tumbado el decreto ley 5/2022 de la administración regional -entonces en mano del PSOE- que vinculaba el permiso de explotación de las minas con la transformación del metal en la región, una normativa que tuvo 36,000 firmas en contra

«La administración extremeña

les pone la alfombra roja y está en connivencia con la empresa australiana», critica al respecto Montaña Chaves, socia fundadora de la asociación ecologista AmA Cáceres y antigua integrante de Salvemos la Montaña, movimientos que luchan -junto a otras 40 asociaciones-para que el proyecto no se apruebe definitivamente por el impacto ambiental tanto del vacimiento -ubi cado en la sierra de la Mosca, a 2 kilómetros del casco urbano-como el de planta transformadora, en unos terrenos en la carretera de Miaiadas. «Nos vemos indefensos y en general siempre ha habido una fal-

POLÉMICA

**EL EQUIVALENTE** 

DE CONSUMO

DE AGUA

A UN MES Y MEDIO

La última polémica que se ha

generado es el consumo de

agua que generará el proyecto. Así, la empresa ha

presentado una solicitud a la

Confederación Hidrográfica

del Tajo para «la concesión

subterráneas con destino a

requeriría aproximadamente

de aguas superficiales y

usos industriales» que

1,1 millones de metros

cúbicos. La plataforma

de consumo de los

Valhondo y de los

Salvemos la Montaña recuerda que esa cantidad

equivale a un mes y medio

cacereños. Las superficiales

llegarían desde el arroyo

Manchones-Guijarro y las

subterráneas de la unidad

general de la multinacional.

agua que se usará viene de la

aguas residuales de Cáceres.

utilizada y vertida, por lo que

nada tiene que ver con los

consumos de agua potable

fuentes de abastecimiento».

Así, detalla que se bombeará

desde la EDAR del Marco y se

tratarán en sus instalaciones,

para añadir que el volumen

metros cúbicos.

anual será de 2.4 millones de

David Valls, aclara que «el

planta de tratamientos de

después de haber sido

de la ciudad ni con sus

hidrogeológica local de

Valdeflórez. El director

ta de transparencia por parte de la empresa, pero vamos a seguir recurriendo y denunciando ante los tribunales, y esperemos que no apelen a la política de los hechos consumados».

"Los que hablan de falta de transparencia igual son los que no han querido ni sentarse con nosotros para conocer el proyecto y están más interesados en la de sinformación», replica, por su parte, Valls.

El modelo para la extracción del metal en esta mina ha cambia do durante estos años. En su inicio, se contemplaba a cielo abierto, lo que había propiciado escepticismo y críticas al respecto, pero la idea se enterró hace dos años v se optó por la modalidad clásica, la subterránea. La ubicación en la sierra de la Mosca, a escasos 300 metros del Santuario de la Patrona de la ciudad, en las faldas de la montaña, un lugar que el Plan General de Orde

nación Urbana de Cáceres contempló en 2008 como paisaje protegido y donde habitan hasta 53 especies de animales reconocidas, ha levantado la polémica.

Ubicado en una antigua mina, San José, que operó en los años 70 con actividades de estaño, litio y turquesa tanto en la superficie como en zonas subterráneas, terminaría cerrando una década después por su baja remabilidad. Desde el cese de su actividad, se han llevado a cabo una serie de trabajos de investigación, como el del grupo Tolsa, que en mayo de 1989 aseveró que había unas reservas seguras de 76,2 millones de toneladas, una ley media de litio de 0,26%, y unas reservas explotables de 13,3 millones de toneladas con una ley de 0,42% de litio.

#### A LA ESPERA

En 2016, el grupo australiano, que obtuvo los permisos de investigación, en un estudio que abarcó más de 10,500 metros de perforación y más de 4.200 análisis químicos, corroboró la existencia del metal y en unas cantidades superiores: 111,3 millones de toneladas con una ley

> «Estamos ante un yacimiento aflorante y reconocido con una profundidad aproxi mada de 450 me tros, encontrándose abierto en varias direcciones», detalla el director general de la multinacional. En este sentido la actividad de la explotación se iniciaría 40 metros por debajo del terreno del fondo del valle «mientras que las galerías, una vez extraído el material, se cementarian y se sellarían, para que no quedasen vacíos en el terreno»

de 0.28% de litio.

A la espera de la concesión de la Autorización Ambiental Integrada y de la Concesión Directa de la explotación -competencia de la administración regional- y de las licencias de actividad y puesta en marcha-de rango municipal-, la previsión de la empresa australiana es que San José de Valdeflores pueda llegai a aportar entre el 23% vel 32% («depende del escenario») de todo el litio en grado batería de la UE «con la firme apues-

el desarrollo de tecnologías y patentes de procesos para la sustitución de combustibles fósiles, reduciendo así la huella ambiental del
proyecto». Así, asegura que incorporarán un innovador sistema de
procesado de litio a través del sistema Li-Stream RPKTM, en trámites de ser patentado, que posibilitará extraer de cada tonelada tratada el 90% de capacidad del litio en
vez del 50%. La carrera por el litio

ta del uso en energías renovables y

sigue su curso y Europa espera.



Un obrero trabaja en las obras de construcción de un edificio en Zaragoza, EFE

# Jubilarse más tarde eleva el riesgo de morir antes

Retrasar el retiro laboral no tiene beneficio social, según Fedea

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

El Gobierno está centrado desde que diseñó la reforma de las pensiones de 2021 en ir ampliando los incentivos que animan a los trabajadores a alargar su carrera profe sional y demorar su jubilación, así como en las penalizaciones para quienes decidir retirarse antes de tiempo. Aunque la combinación de ambas medidas reporta un beneficio para la Seguridad Social -ya que ingresa más por cotizaciones sociales al haber vidas laborales más largas y gasta menos en pensiones públicas por empezar a cobrarse más tarde-, un estudio actualizado este miércoles por Fedea constata que esto tiene efectos colaterales: la probabilidad de que esos trabajadores fallezcan antes

de cumplir los 70 años crece.

«Los resultados muestran que retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta significativamente el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años. El riesgo se concentra especialmente en los sectores y, especialmente, las ocupaciones físicamente más exigentes y las sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental, y es mucho menor para los individuos que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad», apuntan.

Precisamente, flexibilizar la jubilación parcial –facilitando que los trabajadores abandonen paulatinamente el mercado laboral y vayan incorporándose a la pensiónes otra de laspalancas sobre las que trabaja el Ejecutivo, en la que según Fedea habría menor incremento de la tasa de mortalidad.

Además de constatar que se eleva el riesgo de morir prematuramente, este think tank hace un cálculo del «coste o beneficio social» de poner trabas a la jubilación anticipada y constata que «el impacto adverso sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales». Es decir, el ahorro que consigue la Seguridad Social no compensa la pérdida de vidas humanas derivada del retraso en la jubilación.

Llegan a esta conclusión al estimar que un adelanto de 0,46 años

#### El riesgo es mayor en sectores con más exigencias físicas y mentales

#### El peligro es menor para los que acceden a la jubilación parcial

en la edad al morir se traduce en una pérdida social valorable en 8,564 euros por individuo. Se cruza ese dato con que «la reforma supone un retraso en la salida del mercado laboral que genera, en promedio, una aportación adicional al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros» y con que, al haber una mortalidad temprana, la Seguridad Social ahorra en pensiones 3,228 eucla la pensiones 3,228 eucla al pensiones 3,228 eucla al contra en pensiones 3,228 eucla de la contra en pensiones 3,228 eucla al contra en pensiones 3,228 eucla al contra en pensiones 3,228 eucla de la contra en pensiones 3,228 eucla al contra en pensiones 3,228 eucla en contra en con

ros por jubilado. «Como resultado, la Seguridad Social obtiene una ganancia fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma», inferior a la pérdida de 8.564 euros que se estimaba al início.

«Los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social», concluyen.

El estudio es de interés al publicarse en un momento en el que la prolongación de las vidas labora-les puede ser un «instrumento imprescindible», a ojos de Fedea y del propio Gobierno, para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Por ello, los resultados del estudio apuntan a la necesidad de «diseñar con cuidado los detalles de las políticas de jubilación, atendiendo a sus posibles efectos sobre la salud de los trabajadores».

«Es importante, en particular, tener en cuenta el grado de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación, que no pueden ser iguales para todos, así como introducir, con carácter general, mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera laboral», señalan los responsables del estudio.

# El sector alerta de falta de gas por el aumento de la demanda

Aunque Europa reduce su consumo, Asia cada vez quiere más y no crece la oferta

#### GUILLERMO DEL PALACIO MADRID

Apesar de que tras la invasión de Ucrania gran parte del mundo ha tratado de descrigancharse del gas ruso, la demanda del hidrocarburo, independientemente de su procedencia, continúa aumentando a nivel global y a mayor ritmo que la oferta. Tanto, que la Unión Internacional del Gas (IGU) advierte de que si continúa esta tendencia, puede haber un déficit de oferta de hasta el 22% en 2030.

Según detalla la IGU, los mercados mundiales de gas se mantienen en un «frágil equilibrio» debido a un crecimiento «limitado» del suministro mientras que la demanda continúa creciendo de forma ininterrumpida (un 1,5% en 2023 y se espera que un 2,1% en 2024). «Si la demanda continúa creciendo como en los últimos cuatro años sin desarrollo adicional de la producción, se espera un déficit del 22% de la oferta global para 2030», avisa en un comunicado.

Por mercados, el que más está aumentando su demanda es el asiático, que ya pasó del 24,1% del total en 2022 al 24,6% en 2023 y se prevé que termine 2024 en el 25,1%. Además, el hecho de que la demanda total se incremente interanualmente (de 3.992 millardos de metros cúbicos a 4.051 millardos y se esperan 4.138 millardos este año) supone que Asia absorbe un porcentaje mayor de un número también más alto.

Europa, por su parte, ha reducido algo su interés en el gas, en gran par-

#### El consumo de gas creció un 1,5% en 2023 y aumentará un 2,1% en 2024

#### España reduce su dependencia para la generación de electricidad

te como consecuencia de la dependencia de Rusia como proveedor. En este intervalo, su precio fluctuó enormemente y contagió al mercado eléctrico, que vio cómo en muchas ocasiones se disparan también sus precios. Además, países como Alemania dependen mucho de las conexiones fisicas que suponen los gasoductos, por lo que se vieron muy afectados por el sabotaje de Nord Stream y las sanciones a Rusia, que ahora solo puede enviar su gas natural a Europa por buque. España, con sicte plantas regasificadoras, es ya el principal reexportador de gas mundial.

«La demanda energética ha continuado aumentando en las regiones desarrolladas y en desarrollo», indica la IGU. Lo cierto es que el gas se veía como la alternativa verde a fuentes mucho más contaminantes como el carbón. De hecho, Alemania y, en menor medida, España –de ahí su potencial regasificador-, apostaron fuerte por esta tecnología, mientras que Francia optó por la nuclear, que, más allá de sus residuos, también se considera libre de emisiones.

La IGU cree que «es también crucial subrayar la importancia de tecnologías bajas en CO2», como el biometano y el hidrógeno, así como la
captura, almacenamiento y uso del
carbono. Respecto a la producción de
hidrógeno, apuntan que «si bien pequeña en escala, está preparada para un rápido crecimiento». España aspira a convertirse en uno de los hubs
mundiales de este gas, que debería
servir para almacenar la energía que
generan las fuentes renovables para
momentos en los que su intermitencia no permite recurrir a ellas.

El caso de España es, en cualquier caso, paradójico. Es cierto que el país ha reducido el uso del gas para su generación eléctrica, pero aún depende de las centrales de ciclo combinado cuando el sistema se tensiona, Ocurrió, sin ir más lejos, en un año en el que el gas fue tan protagonista como 2022: el calor y los problemas en el parque nuclear francés hicieron que el gas, que asumió un 24,7% de la ge neración, fuese la primera fuente de producción de electricidad nacional . En lo que va de 2024 –a falta de meses con menos horas de luz- la tendencia es muy distinta, con eólica (22,6%), nuclear (19,2%), fotovoltaica (18,2%) e hidráulica (14%) por encima del 11,1% del ciclo combinado.

No obstante, eso no quiere decir que España ya no necesite el gas. De hecho, en lo que va de 2024 tan solo el 20,41% de la demanda del mercado de gas ha correspondido al sector eléctrico, si bien en los últimos años el porcentaje ha sido algo superior al terminar el año (en 2022 llegó al 37,87%). La mayoría del gas se destina a la demanda convencional, que es la que agrupa los consumos de hogares, comercios e industrias.

#### ESPAÑA Y EL MERCADO GLOBAL DE GAS

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL EN ESPAÑA

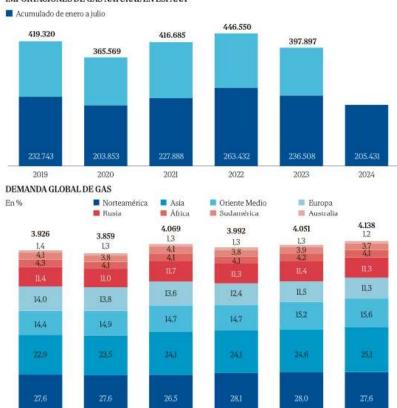

#### PRECIO INTERNACIONAL DEL GAS NATURAL

2020

2019

Desviación estándar de los precios diarios , calculado en la base mensual de dólares por millón de Btu

2021

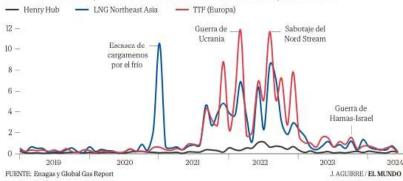

2022

2023

2024

#### EL GOBIERNO PROPONE A TERESA RIBERA COMO COMISARIA OFICIALMENTE

El Gobierno trasladó de forma oficial a la Comisión Europea la candidatura de la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, como comisaria en el nuevo Ejecutivo de Ursula

von der Leyen. Ribera fue la cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas, si bien recogió su acta, y era la gran favorita para la candidatura española, que finalmente fue enviada ayer por carta, según adelantó Efe. Después, la propia

con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter (X), donde reconoció sentirse «muv honrada por la confianza depositada» en ella por el presidente Pedro Sánchez, «Ouiero contribuir a la construcción del sueño europeo y la respuesta a los desafíos actuales», indicó Ribera La presidenta de la

ministra lo confirmó

Comisión Europea pidió a las capitales que propusiesen a sus candidatos antes del viernes 30 de agosto. Una vez aceptadas las candidaturas los futuros comisarios tendrán que someterse a una audiencia escrita v oral en el Parlamento Europeo, que examinará la idoneidad de cada candidato y debe respaldar al Ejecutivo en su conjunto.



| IBEX 35         |            |         |          |         |         |          |                   |
|-----------------|------------|---------|----------|---------|---------|----------|-------------------|
| THULD           | COTIZACIÓN | CUROS . | N DERRIA | MIN.    | MAX     | ANTERIOR | N ARG 1.<br>ACTUM |
| Acciona         | 123,600    | -0,100  | -0,08    | 123,100 | 124,200 | -16,55   | -7,28             |
| Acciona Energía | 20,740     | 0,080   | 0,39     | 20,620  | 20,840  | -18,68   | -26,14            |
| Acerinox        | 9,430      | -0,035  | -0,37    | 9,420   | 9,515   | 30,36    | -11,50            |
| ACS             | 40,880     | 0,320   | 0,79     | 40,820  | 41,220  | 68,56    | 1,79              |
| Aena            | 179,500    | =       | =        | 179,000 | 180,100 | 50,73    | 9,38              |
| Amadeus         | 60,160     | -0,640  | -1,05    | 60,160  | 61,120  | 37,85    | -7,27             |
| ArcelorMittal   | 21,060     | 0,230   | 1,10     | 20,970  | 21,190  | 6,83     | -17,94            |
| B. Sabadell     | 1,922      | -0,009  | -0,47    | 1,897   | 1,939   | 32,59    | 72,69             |
| B. Santander    | 4,466      | 0,030   | 0,66     | 4,446   | 4,485   | 43,52    | 18,16             |
| Bankinter       | 8,020      | 0,006   | 0,07     | 7,916   | 8,036   | 3,21     | 38,37             |
| BBVA            | 9,468      | 0,002   | 0,02     | 9,318   | 9,504   | 62,22    | 15,10             |
| CaixaBank       | 5,448      | 0,002   | 0,04     | 5,376   | 5,476   | 17,92    | 46,22             |
| Cellnex Telecom | 35,450     | 0,110   | 0,31     | 35,400  | 35,630  | 15,54    | -0,59             |
| Colonial        | 5,620      | =       | =        | 5,590   | 5,675   | 19,35    | -14,20            |
| Enagás          | 13,870     | 0,150   | 1,09     | 13,640  | 13,890  | 17,63    | -9,14             |
| Endesa          | 19,000     | 0,145   | 0,77     | 18,810  | 19,050  | 19,18    | 2,93              |
| Ferrovial Se    | 37,280     | 0,680   | 1,86     | 36,700  | 37,380  | 14,12    | 12,90             |
| Fluidra         | 22,240     | 0,260   | 1,18     | 22,000  | 22,360  | 37,02    | 17,98             |

| rfruco            | OCTIMA.    | VARIACIÓN DIARIA |       | AVER   |        | VARIACIÓN AÑO S. |        |
|-------------------|------------|------------------|-------|--------|--------|------------------|--------|
| iii ato           | COTIZAZIÓN | ELIROS           | -     | MIN.   | MAX    | AHTERSOR         | ACTUA  |
| Grifols           | 9,848      | 0,074            | 0,76  | 9,756  | 9,900  | 43,50            | -36,28 |
| IAG               | 2,164      | -0,006           | -0,28 | 2,156  | 2,180  | 28,08            | 21,50  |
| Iberdrola         | 12,770     | 0,080            | 0,63  | 12,650 | 12,785 | 18,77            | 7,58   |
| Inditex           | 48,660     | -0,580           | -1,18 | 48,660 | 49,450 | 67,59            | 23,41  |
| Indra             | 16,750     | 0,080            | 0,48  | 16,590 | 16,850 | 36,11            | 19,64  |
| Logista           | 27,380     | 0,340            | 1,26  | 27,000 | 27,460 | 18,03            | 11,85  |
| Mapfre            | 2,264      | 0,010            | 0,44  | 2,248  | 2,274  | 20,23            | 16,52  |
| Merlin Properties | 11,130     | =                | =     | 11,030 | 11,160 | 23,66            | 10,64  |
| Naturgy           | 23,060     | -0,020           | -0,09 | 23,020 | 23,220 | 17,57            | -14,59 |
| Puig Brands B     | 24,790     | 0,290            | 1,18  | 24,670 | 24,850 |                  |        |
| Redeia            | 17,170     | 0,150            | 0,88  | 17,050 | 17,200 | 3,73             | 15,16  |
| Repsol            | 12,445     | -0,190           | -1,50 | 12,425 | 12,670 | 0,69             | -7,47  |
| Rovi              | 77,800     | 1,000            | 1,30  | 77,000 | 78,200 | 74,39            | 29,24  |
| Sacyr             | 3,234      | 0,014            | 0,43  | 3,222  | 3,244  | 28,54            | 3,45   |
| Solaria           | 11,110     | -0,150           | -1,33 | 11,090 | 11,370 | 8,70             | 40,30  |
| Telefónica        | 4,078      | -0,022           | -0,54 | 4,045  | 4,101  | 17,09            | 15,39  |
| Unicaja Banco     | 1,219      | -0,002           | -0.16 | 1,202  | 1,225  | -5,39            | 36,97  |

# Nvidia bate a los analistas y dispara sus ingresos un 122% gracias a la IA

Sus resultados, no obstante, frenan la euforia de Wall Street con la inteligencia artificial

PABLO SCARPELLINI LOS ÁNGELES Nvidia sigue instalado en su racha de crecimiento pero sin impresionar a los analistas de Wall Street, que es peraban, una vez más, unos resultados monumentales para su segundo trimestre fiscal de 2025. Los ingresos del gigante de los microchips, responsable en parte del boom de la in-teligencia artificial, alcanzaron los 30.400 millones de dólares, un 15% más que en el trimestre anterior y un 122% más que hace un año. Aún así, la reacción de los inversores en el mercado after-hours en los minutos pos teriores era de castigo, con un descenso de hasta el 8% en sus títulos.

La aparente decepción podría tener que ver con la desaceleración de su crecimiento, que en el trimestre anterior había alcanzado un 262% con respecto al año anterior. Sin embargo, los números reflejan un estado de salud más que sólido de la compañía con sede en Santa Clara, California, Los resultados superaron las expectativas de los analistas, con un beneficio neto de 16.600 millones de dólares (168% más que hace 12 meses) y un beneficio por acción (EPS) de 68 centavos, cuatro por encima de lo es-perado por Wall Street.

Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, no dudó en sacar pecho por lo logrado. "La demanda de Hopper (su unidad de procesamiento de gráficos) sigue siendo fuerte y la expectativa por Blackwell es increíble" afirmó. "Nvidia logró ingresos récord mientras los centros de datos globales están trabajando a toda máquina para modernizar toda la pila informática con computación acelerada e inteligencia artificial generativa".

La previsiones antes del tradicional golpe de campana del parqué neovorquino no eran demasiado halagüeñas.



Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante una presentación en una feria en Taipei (Taiwán), en marzo de 2024. AP

Revalorización. Aumento de los ingresos respecto al anterior

trimestre hasta alcanzar los 30.400 millones de dólares

Nvidia se deiaba un 2.1% el miércoles ante el temor de los inversores a que la racha no diera más de sí. Solo en lo que va de 2024 Nvidia ha crecido un 159% en Bolsa. Pero el gigante de los microchips volvió a zaniar el debate

que su desempeño es mucho más que una racha pasaiera

Nvidia ha pasado de ser una perfecta desconocida para el gran público a convertirse en la compañía más valiosa del mundo durante unos días y a ser casi el único tema de conversación en Wall Street durante la iornada bursátil del miércoles "Es la acción más importante del mundo en este momento", señalaba Eric Jackson en CNBC, analista de EMJ Capital. The Wall Street Journal, por su parte, la describe como "un fenó meno cultural y un símbolo entorno a la manía que ha desatado la inteligencia artificial".

Es más. De su resultado trimestral se presumía que iba a salir un diagnós tico certero sobre el futuro de la economía estadounidense para los próximos meses, una vez digerido el más que probable recorte de tipos de interés previsto para septiembre. Se ha convertido en un barómetro imprescindible para medir el estado financiero de la primera potencia mundial.

El camino del crecimiento tecnológico pasa ahora indudablemente por la inteligencia artificial y en eso no hay compañía que domine el sector como Nvidia, que de vender chips para videojuegos ha pasado a convertirse en un gigante de la IA.

#### Durov, también investigado por violencia contra su hijo

La justicia francesa estrecha el cerco sobre el fundador de la red social Telegram, Pavel Durov, arrestado el pasado domingo en París nada más salir del avión, pro cedente de Bakú. Ayer, fue liberado bajo fianza de 5 millones tras ser imputado por 12 cargos, entre ellos blanqueamiento de capitales y complicidad en críme-nes como terrorismo, tráfico de drogas, fraude y distribución de contenido pedófilo. A ellos se añade una nueva investigación que trata de averiguar si el empresario cometió «violencia grave» con tra uno de sus hijos, según publicó ayer la agencia gala AFP.

Durov no puede salir del país y tiene que presentarse ante la policía dos veces por semana.

El hijo del magnate, nacido en 2017, vive actualmente en Suiza con su madre, quien presentó una denuncia en el país helvético en 2023 acusando a su ex pareja de violencia contra uno de sus hijos. Ahora, la Agencia Francesa de Prevención de la Violencia contra los Menores, Ofmin, busca indicios de si la presunta violencia tuvo lugar en la capital francesa

Según la fiscalía de París, la investigación permitirá realizar comprobaciones con Suiza para saber si «ya existe un marco judicial» en este país sobre estos hechos.

La ex pareja de Durov tiene tres hijos con el empresario, dos ni-ños y una niña. Según la revista norteamericana Forbes, el magnate tendría un total de cinco hijos de dos mujeres diferentes.

La detención de Durov esta se mana fue criticada con dureza por figuras tan dispares como Edward Snowden o Elon Musk.

### **DEPORTES**



Koke pelea por un balón en un barullo en el área del Espanyol, anoche, en el Metropolitano. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

# El Atlético se enreda

#### FÚTBOL. Sin acierto en ataque tras un comienzo apabullante, no pasa del empate y decepciona ante su afición

LALIGA (JORNADA 3)

O O

ATLÉTICO ESPANYOL

METROPOLITANO. 63.000 ESPECTADOMES

Atlético: Oblak; Molina (Llorente, min. 46), Le Normand, Witsel, Azpilicueta, Lino (Barrios, min. 46); De Paul (Correa, min. 62), Koke, Riquelme; Julián Álvarez (Griezmann, min. 46) y Sorloth.

Espanyol: Joan García; El Hilali, Calero, Kumbulla (Sergi Gómez, min. 66), Romero (Oliván, min. 64); Tejero, Kral, Gragera (Lozano, min. 66), Aguado; Puado y Veliz (Cheddira, min. 64).

Árbitro: De Burgos Bengoetxea. Tarjetas amarillas: Puado. Tarjetas rojas: No hubo.

#### INMA LIDÓN

Se enredó el Atlético en sus propios pies. Fue capaz de acelerar el duelo ante el Espanyol, de tenerlo en su mano y dejar que languideciera hasta temer que se escapara el punto del tibio empate. Tuvo de delante un rival tan serio como poco incisivo, que aún no ha marcado un gol pero que fue creciendo a medida que los minutos le acercaban a la supervivencia.

Se pintó el partido al inicio como un paseo de los locales, que no parecían notar la ausencia en el once de los tres jugadores más determinantes en los primeros partidos: Llorente. Barrios y Griezmann, Con un Espanyol que parecía estar aún en fase de adaptación a la categoría, Simeone experimentó con la opción que encandila al Metropolitano, rendido a Julián Álvarez y a Sorloth. Todo rojiblanco sueña con que esa pareja se complemente porque será sinónimo de gloria. Para que eso ocurra, hay que alimentarla, y tanto Riquelme como De Paul se tomaron muy en serio la misión.

En el minuto 6, fue Riquelme quien asistió a la Araña para que forzara el paradón de Joan García, salvador de su equipo en la primera parte. Pese a que a Lino le tocó volver a retrasarse en la banda izquierda, aún tuvo fue fuelle para mandar al poste un balón que le sirvió De Paul. El argentino, que arrancó la temporada algo indolente, no sintió la presión de la medular

perica y se manejó con tanta soltura que sacó un surtido de asistencias, especialmente para los testarazos de Sorloth. Pero también para buscar a Julián, que tuvo otra buena oportunidad de hacer su primer gol de rojiblanco en un córner que peinó. Le Normand y quedó para empujarlo en le segundo palo. Estaban dominando a su rival y se habían instalado en el área enloqueciendo a una defensa que se veia asediada con centro laterales y pases filtrados buscando la amenaza de un gigante noruego y la pillería de un argentino.

Sin embargo, como si en la pausa de hidratación hubieran tomado una poción mágica, el Espanyol despertó. Pedía su técnico, Manolo Jiménez, que complicaran más la vida a Koke y De Paul, y el primero que lo hizo fue Puado que mandó por encima del larguero la mejor ocasión. Se estaba dibujando otro partido al que el Atlético no se adaptó. Había perdido verticalidad y el peligro. Aun así, ames del descanso, Julián Álvarez peleó un balón en la banda derecha para entregárselo a De Paul y que se lo sirvie-

ra, cómo no, al noruego. Pero apareció, una vez más, el meta catalán.

Tan poco le gustó a Simeone la primera mitad que enmendó su alineación: se acabó el descanso para Llorente, porque necesitaba su aceleración tanto como a Griezmann entre líneas y a Barrios de pulmón. En la primera jugada de la reanudación, por los tres pasó la pelota y acabó en un remate de Sorloth. La maquinaria parecía volver a funcionar.

Sin embargo, esta vez el Espanyol ya le había cogido el pulso y. como mandaba su entrenador, encontró la forma de exigir a los cerebros del Atlé-

Simeone se enmendó en el descanso y sacó a Llorente, Barrios y Griezmann tico. El primero en fallar fue De Paul, a quien Veliz le robó el balón para buscar a Puado que, de tacón, la dejó pasar para el remate fallido de Aguado. Ya se iban acercando y eso volvió a inquietar.

Por eso los rojiblancos presionaron cuando el VAR revisó una jugada embarullada que acabó con la pelota en el fondo de la red rebañada por Riquelme... en fuera de juego. No conseguía el Atlético desatascar el marcador y el Espanyol lo percibió. Por eso. optó por refrescarse para entrar en el toma y daca que pedía el duelo.

Tuvo el gol Barrios, lo buscó Griezmann, con poca lucidez, pero la mejor ocasión la tuvieron los pericos en las botas del marroquí Cheddira en un mano a mano con Jan Oblak. La inquietud de la parroquia rojiblanca se agigantó cuando Simeone agitó de nuevo el once, mandó a Sorboth a la ducha, y se encomendó a la chispa de Llorente y el mando de Barrios, que le dejó Griezmann solo ante Joan García para... fallar. Murió el Atlético en el área, pero no fue capaz de acertar.

EL MUNDO. Jueves, 29 de agosto 2024

### **DEPORTES**

31

### El Athletic se impulsa ante el Valencia

#### LBAO

Un preciso cabezazo picado de Prados tras centro de De Marcos cuando el partido se encaminaba hacia el tiempo de descanso dio al Athletic la victoria ante el Valencia, la primera de este campeonato. Le está costando despegar al equipo de Ernesto Valverde, aún lejos del ritmo vigoroso que le llevó a conquistar el ansiado título de Copa. El empate en casa ante el Getafe y la derrota en Montjuïc frente al Barcelona obligaban a los vizcaínos a sumar de tres para no quedar en los últimos puestos de la tabla.

Aún sin la mejor versión de Nico Williams, que entró en la segunda mitad en lugar del debutante Djaló, y carente de fluidez, el Athletic hubo de resistir hasta el final ante un adversario que, todo sea dicho, tampoco inquietó en exceso.

Fueron los vizcaínos quiene gozaron de las escasas oportunidades que hubo en el partido. El mayor Williams puso la pelota en el larguero de Mamardashvilien una exquisita vaselina y Sancet, sorprendido por el rebote, no pudo definir de cabeza, aún con el encuentro igualado a cero.

El panorama del Valencia se torna preocupante, aún con su casillero de puntos en blanco. Rubén Baraja afronta de nuevo una tarea de cuidado en este inicio de Liga. Nosólo los resutados son malos. También lo es la sensación que transmite el equipo.

#### LIGA EA SPORTS

#### JORNADA 3

Villarreal 4 Celta 3. Mallorca O Sevilla O. Rayo V. I Barcelona Z. Valladolid O Leganés O. Athletic I Valencia O. At. Madrid O Espanyol O. Real Sociedad I Alavés 2. Hoy: Girona Osasuna (19.00 h., Movistar). Las Palmas-R. Madrid (21.30 h., Movistar). Aplazado: Betis-Getafe.

|                 | J | G | E | P | GF | GC | Pt |
|-----------------|---|---|---|---|----|----|----|
| 1. Barcelona    | 3 | 3 | 0 | 0 | 6  | 3  | 9  |
| 2. Villarreal   | 3 | 2 | 1 | 0 | 8  | 6  | 7  |
| 3. Celta        | 3 | 2 | 0 | 1 | 8  | 6  | 6  |
| 4. At. Modrid   | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 | 2  | 5  |
| 5. Leganés      | 3 | 1 | 2 | 0 | 3  | 2  | 5  |
| 6. Real Madrid  | 2 | 1 | 1 | 0 | 4  | 1  | 4  |
| 7. Osasuna      | 2 | 1 | 1 | 0 | 2  | 1  | 4  |
| 8. Athletic     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3  | 3  | 4  |
| 9. Alavés       | 3 | 1 | 1 | 1 | 3  | 3  | 4  |
| 10. Rayo        | 3 | 1 | 1 | 1 | 3  | 3  | 4  |
| 11. Valladolid  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1  | 3  | 4  |
| 12. R. Sociedad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3  | 4  | 3  |
| 13. Betis       | 2 | 0 | 2 | 0 | 1  | 1  | 2  |
| 14. Getafe      | 2 | 0 | 2 | 0 | 1  | 1  | 2  |
| 15. Sevila      | 3 | 0 | 2 | 1 | 3  | 4  | 2  |
| 16. Mallorca    | 3 | 0 | 2 | 1 | 1  | 2  | 2  |
| 17. Las Palmas  | 2 | 0 | 1 | 1 | 3  | 4  | 1  |
| 18. Espanyol    | 3 | 0 | 1 | 2 | 0  | 2  | 1  |
| 19. Girona      | 2 | 0 | 1 | 1 | 1  | 4  | 1  |
| 20. Valencia    | 3 | 0 | 0 | 3 | 2  | 6  | 0  |

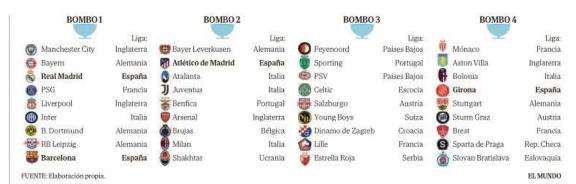

# **Una nueva Champions**

**FÚTBOL.** Esta tarde (18:00 horas) se realizará el sorteo de la actual edición, que estrena formato y amplía equipos / 36 clubes, una liga, ocho jornadas, y ocho rivales diferentes

#### ABRAHAM P. ROMERO MADRID

Olvídense de la Liga de Campeones tal y como la conocían. Esta tarde empieza una nueva Copa de Europa. Digan adiós a esas fases de grupos con cuatro equipos enfrentándose a ida y vuelta durante seis jornadas. Nunca más. Hoy, en un sorteo que se celebra en Mónaco a las seis de la tarde y que por primera vez utilizará un ordenador y no las clásicas manos inocentes, la máxima competición del fútbol europeo estrena un nuevo formato para responder a los nuevos tiempos y al runrún de otros proyectos como la Superliga: 36 clubes (cuatro más que antes) encuadrados en una única liga camino de los octavos de final. Pero hay más.

Esos 36 conjuntos no se medirán todos contra todos porque sería inviable dentro del actual calendario, ya exprimido, así que la UEFA ha creado un sistema único en el que cada equipo disputará ocho partidos contra ocho rivales diferentes. Cuatro en casa y cuatro fuera. Todo por sorteo.

La organización presidida por Geferin dividirá a los 36 clubes en cuatro bombos de nueve equipos cada uno, y cada equipo se cruzará con dos rivales de cada bombo.

dos rivates de cada bomos.

La liga, por tanto, durará ocho jornadas, dos más que la antigua fase de grupos, y terminará en el mes de enero. Los puntos son los mismos: tres por victoria y uno por empate. Al acabar las ocho jornadas, los ocho primeros clasificados conseguirán el billete directo a los octavos de final, mientras que los posicionados entre el noveno y el 24º puesto disputarán un play off para seguir en la competición. Los ocho que ganen esas eliminatorias se cruzarán con los ocho primeros de la liga.

En marzo llegarán los octavos, en abril los cuartos y en mayo las semifinales y la gran final, que se celebrará el 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.

Para la UEFA, este cambio de formato hacia una liga hace la competición «más equilibrada, con equipos enfrentándose a rivales de su mismo nivel y haciendo el torneo más impredecible», como explica en la presentación del sorteo.

Real Madrid y Barcelona están en el bombo i junto a Manchester City, Bayern, PSG, Liverpool, Inter, Dortmund y Leipzig, por lo que se medirán, en casa o fuera, contra dos conjuntos de esa lista, siempre con el condicionante de que no se pueden enfrentar clubes del mismo país.

El Atlético de Madrid, por su parte, ha quedado relegado al bombo 2, una vez que la UEFA ha tenido en cuenta las actuaciones de los equipos en las últimas cinco temporadas continentales. Junto a los de Simeone, Leverkusen, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Brujas, Milan y Shakhtar.

En el 3 hay equipos como el Feyenoord, el PSV o el Celtic, clásicos de los últimosaños, y en el bombo 4 algunas revelaciones de la temporada pasada, como el Girona, último equipo español, o el Aston Villa de Unai Emery, sorpresa de la última Premier League. «La ampliación a 36 equipos conlleva más interés del aficionado, más oportunidades para todos en el formato liga, más variedad de oponentes y más países representados», señala la UEFA, que amplía el dinero a repartir, también como respuesta a los intentos de la Superliga de convencer a los clubes continentales.

Los ingresos de la Champions alcanzarán los 2.470 millones, 500 más que antes. Por participar, los equipos cobrarán 19 millones cada uno, por resultados 950 en total y por '850 (depende del número de equipos del país que alcance las rondas finales, cada club se lleva más o menos)

El puesto en la fase de liga será importante, con unos ingresos que variarán entre los 700.000 euros y los 10 millones. Y según se superen rondas, el bolsillo recibirá 11 (octavos), 12,5 (cuartos), 15 (semifinales), 18,5 (la final) y 25 por ser campeón.

Una nueva edición muy distinta a las anteriores que será un antes y un después en el fútbol europeo.



Mbappé, durante el entrenamiento del Madrid, ayer en Valdebebas. REALMADRID.COM

#### ANCELOTTI «Es normal que nos cueste»

El Real Madrid juega esta noche en Gran Canaria ante Las Palmas con la necesidad de ganar para no alejarse más del Barcelona, que suma todos sus partidos por victorias. Los blancos, que pincharon en su único desplazamiento liguero (1-1 en Mallorca) aterrizan en Canarias sin Alaba, Camavinga y Bellingham, y con la duda de quién acompañará a Valverde y Tchouaméni en el centro del campo. Arda Güler, titular ante el Valladolid el pasado domingo, Brahim.goleador contra los pucelanos, y Modric son las tres opciones de Ancelotti, que aún no valora rotar. «El año pasado también necesitamos tiempo. Es normal que nos cueste».

#### IMPULSANDO LA IGUALDAD / PATROCINADO POR





#### PARÍS ABRE A LO GRANDE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS

Al igual que sucedió en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, París también deslumbró en la que ayer abrió los Juegos Paralímpicos. Un total de 168 delegaciones desfilaron desde los Campos Elíseos hasta la Plaza de la Concordia. Serán más de 4.000 deportistas los que compitan a lo largo de los próximos 11 días. España contará con 150 representantes que participarán en las 22 disciplinas. En la imagen, los representantes españoles durante la Parada de Naciones, en la Plaza de la Concordia. FOTO: JULIEN DE ROSA / AFP

# Imputada la mujer de Negreira

**FÚTBOL.** Se le acusa de blanqueo de capitales, tras encontrarse en sus cuentas tres millones de euros sin justificar

#### ESTEBAN URREIZTIETA

El instructor del denominado caso Negreira ha citado como investigada por un delito de blanqueo de capitales a Ana Paula Rufas, mujer de José María Enríquez Negreira, tras detectar la Guardia Civil el ingreso de al menos tres millones de euros en sus cuentas durante los últimos años. Asimismo, el juez Joaquín Aguirre ha acordado prorrogar la instrucción de la causa y emplaza a la Guardia Civil a elaborar un nuevo informe definitivo con el origen del dinero de la mujer, dentro del caso en el que se investiga el pago de ocho millones por parte del FC Barcelona al ex número dos del colectivo arbitral. Pese a decretar la citación el juez no ha fijado todavía fecha para la declaración.

Cabe recordar que el Instituto Armado presentó hace varias semanas su informe de conclusiones y en él destacaba el hallazgo de ingresos en las cuentas de la esposa del ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) que la Guardia Civil considera que no están suficientemente acreditados. Por ello, la propia Guardia Civil solicitaba al juez que ampliara la investigación para determinar el origen de estos fondos. Fuentes próximas a

Fuentes cercanas a la familia dicen que proceden de la venta de bienes inmobiliarios

El juez prorroga la instrucción por el pago de ocho millones del Barça al ex colegiado la familia Negreira aseguran a EL MUNDO que Rufas puede acreditar el origen de las operaciones y que en su mayoría están relacionadas con ventas de propiedades inmobiliarias de su familia. También aluden a que parte de los ingresos detectados por la Guardia Civil se corresponden con el finiquito cobrado al dejar de trabajar para las empresas con las que su marido cobraba del Barça por asesorías ficticias que encubrían el intento de influir enlos arbitrajes del primer equipo azulgrana.

El Instituto Armado subrayó en su último informe que Rufas llegó a ingresar en cuentas y depósitos bancarios entre 1992 y 2023 la referida cantidad, cuyo origen «está en proceso de estudio en aras de determinar el origen de esos fondos, los cuales, a priori, aparentemente son injustificados por las rentas y rendimentos del trabajo y del capital mobiliario».

También consideran sospechoso los agentes que la mujer de Negreira sacara los fondos de las cuentas y algunas quedaran con un saldo negativo. Esta misma práctica ya la llevó a cabo su marido con los fondos que percibía del Barça, que ascendieron a unos ocho millones en dos décadas. y que fueron extraídos en metálico siendo una incógnita todavía su destino final.

Entre las últimas pesquisas practicadas por la Guardia Civil también destaca el interrogatorio a Ernesto Valverde, ex entrenador del Barcelona, que explicó a los investigadores que tuvo conocimiento de que el hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero, presentaba informes al club pero que no recuerda que «los pusieran a su disposición». Añadió que no necesita ese tipo de informes para preparar los partidos.

# Otro mordisco de Roglic

CICLISMO. O'Connor se tambalea también ante Landa y Mas / Ganó Dunbar

#### LA VUELTA 2024 11a. Padrón - Padrón 164,2 kms. 1. E. Dunbar (IRL/JAYCO) 2. O. Hermans (BEL/ALP) 3. M. Poole (BEL/ALP) m.t. 4. J. Narváez (ECU/INEOS) a 4 s. 5. U. Berrade (ESP/KERN) a 4 s. 1. B. O'Connor (AUS/DEC) 2. P. Roglic (ESL/RED BULL) a 3.16 3. E. Mas (ESP/MOV) a 3.58 4. R. Carapaz (ECU/EF EDU) a 4.10 5. M. Landa (ESP/T-REX) a 4.40 Hoy: Ourense - Manzaneda 137,5 km

#### CARLOS TORO

Undécima etapa. Quedan 10. Ben O'Connor pasó el ecuador de la Vuelta aguantando lo bastante como para acostarse de rojo y sufriendo lo suficiente como para, tras su reafirmación en la ardiente y seca Granada, volver a sembrar dudas en la verde y fresca Galicia. Los mejor clasificados (Roglic, Mas, Landa) le dieron un mordisco de casi 40 segundos. Todos no. Carapaz, pillado entre dos fuegos, se quedó entre dos aguas, nadando entre el grupo de Roglic y el de O'Connor.

Una escapada de 39 hombres condujo a que George Bennett, 16º clasificado a 9:59 de O'Connor, con cuatro miembros del Israel en liza, se encontrase con la posibilidad de entrar en el top-to cuando la fuga sobrepasó los seis minutos de ventaja con respecto al pelotón.

Llegó a ser virtual tercero. El zafarrancho general lo reenvió al patio trasero. Los ciclistas habían salvado un puerto de tercera (San Xusto) y otro de segunda escalado dos veces (Aguasantas). El cuarto (Cruxeiras) armó la marimorena.

Estaba catalogado de tercera categoría sólo porque es corto (5,2kms). Pero se empina al 7'2% de promedio, con tramos del 19%. El Bora entró en él a saco. Roglic se llevó con él a Mas y Landa. Carapaz cedió. O'Connor, sin compañeros. más.

Los ocho kilómetros de descenso hasta la meta de Padrón vieron la lucha del deshilachado grupo cabecero por el triunfo de etapa, que sonrió al irlandés Eddie Dunbar (Jayco). Detrás, a tres minutos y medio, Roglic, Mas y Landa. Carapaz perdería 15 segundos con relación a Roglic & Cía. O Connor, entregaría 37 segundos. Roglic está ahora a 336.

Esta es una Vuelta circular entre ambos. Los demás orbitan a su alrededor y alrededor de sí mismos, en un movimiento de traslación y otro de rotación. Siguiente asalto: llegada en alto en la Estación de Manzaneda, de primera. Que siga la fiesta. O el duelo.

**EL MUNDO.** Jueves, 29 de agosto 2024 33

#### **DEPORTES**

### GRANT DALTON

CEO DEL EMIRATES TEAM NEW ZEALAND. El 'jefe' de la 37ª edición de la Copa América aguarda para conocer el rival que les desafíe. Atiende a un reducido grupo de periodistas, con EL MUNDO como único medio español

# «Imponer mujeres en la tripulación sería degradarlas»

#### AMADEU GARCÍA BARCELONA

Grant Dalton (Auckland, Nueva Zelanda, 1957) es el CEO del Emirates Team New Zealand, el actual poseedor de la Copa de las 100 Guineas y, por tanto. CEO de la competición deportiva más antigua del mundo. Una Copa América que, en su 37ª edición, se apellidará Louis Vuitton, una marca que ya estaba ligada a la competición previa encargada de decidir quién desafiará al actual campeón. La Copa Louis Vuitton que empieza este mismo jueves y, en opinión de esta leyenda del mar, cuenta ya con un favorito muy claro.

#### Pregunta. ¿Cómo nació esta Copa Louis Vuitton?

Respuesta. Lo hizo para romper con la racha victoriosa más larga del deporte. En 1983, hubo equipos de muchos países que quisieron competir entre ellos para convertirse en el retador del Liberty, representante del club de yates norteamericano que había logrado defender el título durante 172 años, y nació un copa que Louis Vuitton se encargó de patrocinar. Así, de repente, dieron reconocimiento y prestigio a estos equipos, entre los que estaba el del vencedor final, Australia, y, desde entonces, está estrechamente unida a la Copa América. No puedes tener una Copa América sin una Copa Louis Vuitton

P. ¿Es el Luna Rossa italiano el rival más fuerte?

R. Es lo que pienso. Las condiciones meteorológicas en los próximos cuatro días serán ligeras, incluido el viento, y eso puede que haga que todo esté un poco más igualado. Pero, tomando en consideración el próximo par de meses, creo que el Luna Rosa es el rival más rápido.

P. ¿Cree que todos los equipos han mostrado ya sus mejores bazas o tal vez alguno se está guardando todavía algún as en la manga?

R. No creo que los rivales se hayan guardado nada, pero una de las ventajas de ser el defensor es que nada de lo que hagamos cuenta hasta octubre. En San Francisco perdimos 8-9 en la final porque uno de los errores que cometimos fue ser demasiado buenos desde el principio. En las Bermudas, en 2017, en cambio, no montamos el equipo rápido hasta 24 horas antes del inicio de la Copa América. Fue arriesgado, pero funcionó. Estamos aún muy al principio del ciclo de desarrollo. Toda nuestra equipación de carreras se está construyendo, ni siquiera existe aún.



COPA AMÉRICA

Los demás, en cambio, tienen que darlo todo. Por ejemplo, las regatas entre el Alinghi y el Orient Express decidirán quién es el primero que se va a casa. Las técnicas mejorarán, pero no pueden introducir sorpresas, no tienen tiempo. Nosotros aún podemos innovar. Y lo haremos.

P. ¿Qué legado aspira a dejar en la Copa América? R. Ganemos o perdamos, en Barcelona quedará un legado. Los Juegos dejaron ya uno perdurable, que aún existe hoy en día a través de los voluntarios. Es curioso, pero creo que se puede decir que los hijos e hijas de aquellos que trajeron los Juegos Olímpicos a Barcelona son los que han traído la Copa América. Además, hemos creado una fundación para promover la vela juve-

nil, la femenina y la vela inclusiva. Por otro lado, están los barcos. Les encantan a todo el mundo, son espectaculares, muy avanzados tecnológicamente y tremendamente rápidos. No creo tampoco que nadie se atreva a quitar del programa la Copa América femenina. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, todo el trabajo que hemos llevado a cabo apostando por el hidró-

geno como combustible. Y, también, la incursión en los e Sports, con el juego oficial. Espero que, cuando nos vayamos, hayamos marcado una diferencia.

P. ¿Veremos mujeres en las tripulaciones del evento principal en un futuro cercano?

R. Nuestra competición es tan top que ni siquiera lograr un oro olímpico te garantiza un puesto. Esta cuestión podría haberse abordado, por ejemplo, haciendo obligatorio incluir la presencia femenina en las tripulaciones. Pero no sería ningún logro y podría provocar que las mujeres se sintieran degradadas. No soy partidario de imposiciones. Por eso, preferimos introducir un camino más real, para que puedan ser realmente escogidas por sus logros. El problema con la vela femenina es que, más allá de los Juegos, no hay una continuidad. Será una compe tición muy interesante. Estamos creando un camino. Sus capacidades a nivel de comunicación, además, son muy superiores, y eso es algo importantísimo en estos barcos. P. Prevén audiencias millonarias. Contar con un skyline como el de Barcelona como fondo ayuda?

R. Poder tener la Sagrada Familia, por ejemplo, como telón de fondo

«Los hijos de quienes trajeron los Juegos han traído a Barcelona la Copa América»

«Los demás no pueden introducir sorpresas. Nosotros aún podemos innovar»

es absolutamente icónico. Para contar con estos tiros de cámara desde los helicópteros, tuvimos que pedir un permiso especial, porque justo por encima del campo de regatas está también el corredor aéreo del aeropuerto, y nos llevó año y medio conseguirlo.

P.¿Cree que Barcelona está bien posicionada para ser la sede de futuras ediciones de la competición?

ras ediciones de la competicione.

R. Curiosamente, uno de los problemas que puede llegar a tener la ciudad de Barcelona es que su éxito despierte a otros gigantes, pero están en buena posición para repetir. Si le preguntas a cualquier miembro de cualquier equipo, creo que estarían todos de acuerdo. Es genial que no quieran mudarse, pero, antes que nada, tenemos que ganar, y eso es algo que no tenemos asegurado. También habría que ver cómo estará el mercado. Pero nos encanta cómo están marchando las cosas aquí.

### **EL TIEMPO**

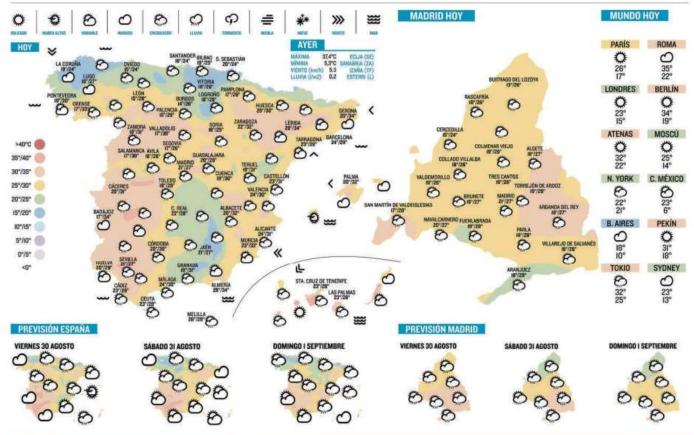

#### SORTEOS

Combinación ganadora del miércoles:

#### 6-14-16-22-37-41 (C 48, R 2)

| Categoria | Acertantes | Euros    |
|-----------|------------|----------|
| 6         | 0          | BOTE     |
| 5 + C     | 0          | 0,00     |
| 5         | 93         | 2,400,93 |
| 4         | 4.527      | 24.66    |
| 3         | 81.635     | 4.00     |
| Reintegro | 476.677    | 0.50     |

#### Combinación ganadora del martes: 06-II-I5-I8-30-39 (C38, R 5)

| Acertantes | Euros                           |
|------------|---------------------------------|
| 0          | Bote                            |
| 2          | 63.243,61                       |
| 78         | 810,92                          |
| 3.891      | 24.38                           |
| 72.522     | 4.00                            |
| 408,331    | 0.50                            |
|            | 0<br>2<br>78<br>3.89i<br>72.522 |

Combinación ganadora del lunes:

#### 03-09-10-22-23-45 (C 14, R 6)

| 6   1 1.412.917.6<br>5+C   1 134.994.9<br>5   96 703.1<br>4   4.935   20.5 | Categoria | Acertantes | Euros        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 5+C I I34.994.9<br>5 96 703.1<br>4 4.935 20.5                              | Caregoria | Accidence  |              |
| 5 96 703.1<br>4 4.935 20,5                                                 | 6         | - 1        | 1.412.917.67 |
| 4 4.935 20,5                                                               | 5+C       | 1          | 134,994,92   |
| 200 10000 1200                                                             | 5         | 96         | 703.10       |
| 3 90.914 4.0                                                               | 4         | 4.935      | 20,52        |
|                                                                            | 3         | 90.914     | 4.00         |

463.318

Reintegro

#### **CUPÓN DE LA ONCE**

#### 68352

La Paga: 016

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie, 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas. 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

#### TRIPLEX DE LA ONCE 426 - 044 - 104 - 235 - 056

#### SUPER ONCE:

Combinación ganadora del miércoles I° Sortes: 07-II-I9-20-21-28-36-42-44-45-48-50-53-56-60-65-73-75-83-84 2º Sorteo: 03-04-06-07-13-15-17-20-22-28-31-35-38-39-42-54-74-76-78-82 3° Sertee: 09-13-15-20-25-28-29-30-32-34-36-38-43-44-46-53-54-63-82-85 4º Serteo: 03-06-20-23-26-33-37-40-43-44-45-49-51-53-59-61-69-73-77-84 5° Sorteo: 02-15-27-30-31-33-35-41-43-48-51-55-64-65-68-75-78-82-83-85

#### LOTERÍA PRIMITIVA

Combinación ganadora del lunes:

#### 07-12-26-30-34-42 (C 44. R 3)

| Aciertos | Acertantes | Euros      |
|----------|------------|------------|
| 6 • R    | 0          | Bote       |
| 6        | 1          | 636,402,39 |
| 5+0      |            | 103.200.39 |
| 5        | 130        | 1.455,39   |
| 4        | 5.706      | B.00       |
| 3        | 98.152     | 1.00       |

#### 0.50 SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO



Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

#### CRUCIGRAMA

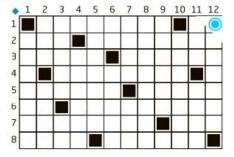

PASATIEMPOSWEB.COM HORIZONTALES.- I. Barco artillado con algún cañón. Película de Steven

Spielberg. 2. En el voleibol, parte o manga de un partido, con tanteo independiente. Opacidad del cristalino del ojo que impide el paso de los ravos luminosos y conduce a la ceguera, 3. Hacía servir algo. Proceder una cosa de otra, tener su origen en ella. 4. Que ha sufrido la castración. 5. Lugar donde se hallan huesos. Tienda donde se vendía cacao, azúcar y otros géneros. 6. Si te contestan con esta palabra es que te están dando calabazas. Mujeres piratas. 7. Tamaño que excede mucho de lo regular. '... culpa', 8. Personas que resaltan en algo. Rinden culto a alguien o algo que se considera como divinidad.

VERTICALES.- I. Considere como cierto o real algo a partir de los indicios que se tienen. 2. En plural, tercera letra del abecedario. Pertenecéis a un lugar, 3. Emprende una ofensiva. Símbolo químico del germanio. 4. Embarcaciones pequeñas para pescar, costear o atravesar los ríos. 5. Momento, vez. 6. Repetido, canción de cuna. Masa de harina, con otros

ingredientes, de forma redonda, que se cuece a fuego lento. 7. Uno de los dioses de la mitología griega. Te induce a beber. 8. Leve ataque de locura. 9. Persona que tiene las cualidades para la pratoria, 10. Obra que no lleva el nombre de su autor, 11. Monte de Grecia donde subió a la pira Hércules, Provincia andaluza. 12. Ciudad natal de Xavi Hernández, exjugador del FC Barcelona.

SOLUCIONES: HORIZONTALES-1. Calhonero, Er. 2. Ser. Cararara, 3. Usaba, Emanar 4. P. Castrado, R. 3. Osaho, Lonja, 6. No. Corsahas, 7. Giganrez, Mes. 8. Ases. Advison VERTICALES-1. Suponga, 2. Ces. Sols, 3. Araca, 6a. 4. M. Barcas, 5. Ocasión, 6. Na, Torta, 7. Erer. Sed. 8. Remalazo, 9. Orador, R. 10. Anbrima, III. Era. Advison VERTICALES-1. Suponga, 2. Ces. Sols, 3. Araca, 6a. 4. M. Barcas, 5. Ocasión, 6. Vertical de Araca, 7. Giganrez, Mes. 6a. 4. M. Barcas, 5. Ocasión, 6. Vertical de Araca, 7. Giganrez, Mes. 8. Araca, 7. Giganrez, Mes. 9. Araca, 7. Giganrez, 7. G

#### HORÓSCOPO



ARIES
(21 marzo - 20 abril)
Hay alguien especial en tu vida que
puede necesitar tu apoyo emocional en
breve, no dudes en dárselo y en apoyarle en tedo lo que necesite.



(21 abril - 20 mayo)

Hoy te sentirás totalmente fuera de lugar, por lo que no deberías tomar decisiones importantes con respecto a tu actividad profesional.



GÉMINIS

(21 mayo - 21 junio)
La energía emocional puede ser intensa hoy, pero no te asustes. Utiliza esta fuerza para impulsarte a nuevas accio-nes y descubrimientos.



CÁNCER

(22 junio - 22 julio)
Es un gran dia para empezar a gestio-nar de forma más eficiente la economia familiar, para así poder tener algo de ahorro a fin de mes.



(23 julio - 22 agosto) Algunas decisiones importantes y com-plicadas se avecinan. No tengas miedo de confrontar tus miedos y hacer todo



lo que sea necesario.

VIRGO (23 agosto - 25 soptiombro) es asimilar las noticias antes de partirlas con nadie para conseguir er tener miedo a la reacción que fan tener los demás.



△ LIBRA Es momento de compartir con tu fami-lia un asunto que empioza a preocupar te y que en estos momentos ya no pue



des controlar tú solo.

ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 noviembre) ntarás la salud mediante acciones proactivas. Haz un plan para reducir tus niveles de estrés, tu mente y tu



erpo te lo agradecerán.



mbro - 22 diciambro es contenerte cuando comas ya recuperarte de los excesos en los últimos días. Poco a e a tu rutina saludable.



(23 diciembre - 21 enero)
La conexión con amigos y familiares
puede verse afectada por la falta de
tiempo. Intenta hacer un esfuerzo para



ener la comunicación. **ACUARIO** 

(22 enero - 21 febrero)
Deja que los demás opinen todo lo que
quieran sobre como llevas tu vida, pues nada debe importarte si tú estás con-tento y feliz con ella.



Un cambio en tu rutina laboral puede

Los temas más refrescantes todos los días con



# **VERANO**















Desde 16 de julio hasta el 31 de agosto con





Las entrevistas más gamberras de la mano de Iñako Díaz-Guerra, Javier Cid, Ana del Barrio, Cristina Luis y David Lema.





# TELEVISIÓN

TV3

11.10 El convidat.

12.55 Atrapa'm si pots 14.00 Telenoticies co-

15.40 El doctor Martin

14.30 Telenotícies migdia.

15.40 El doctor Martin.
«Equilibris y «Nois blanca soltera busca».
17.20 Hotel Voramar. «Cant i vandalisme» y «Un senyor de Copenhaguen».
19.10 Atrapa'm si pots.
20.10 Tens un minut?
21.00 Telenoticies vespre.
22.05 Love cost. «Jimmy: un afortunat en l'amor».
23.05 Cine. «Mirall, mirall».
España. 2022. 79 min. Director: Marc Crebuet.

#### GENERALISTAS

#### Lal

8.50 La hora de La I.
10.40 Mañaneros.
14.00 Informativo territorial.
14.10 Ahora o nunca verano.

Telediario I. 15.45 Informativo territorial.

16.00 El tiempo. 16.05 Vuelta Ciclista a España. «Ourense Termal-Estación de montaña de

Manzaneda». 17.30 Salón de té La Moderna. 18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador. 20.30 Aqui la Tierra. 21.00 Telediario 2. 21.55 4 estrellas. «Hacer lo

correcto». 22.50 Nuestro cine.

«Campeones».

0.45 Cine. «Ni distintos, ni diferentes: Campeones».

2.10 Cartelera.

Seguridad vital 5.0. Escala hum

Arqueomanía, Documenta2. Al filo de lo imposible,

La 2 express. Las rutas D'Ambrosio.

13.20 Mañanas de cine.

«Cazador de recompen: 14.50 Vuelta Ciclista a

España. 16.05 Grandes documen-17.45 Documenta2.

18.35 ¡Cómo nos reimos!

La 2 express.

Grantchester. 20.35 Diario de un nómada.

Operación Plaza Roja. 21.30 Cifras y letras. 22.00 ¡Cómo nos reimos! 0.00 LateXou con Marc Giró.

#### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte.

Antena 3 Noticias I.

15.30 Deportes. 15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad. 17.00 Y ahora Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.00 portes. 21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.45 ¡Buenos días, mamá! 2.15 Los artistas: primeros

3.05 3.50 Jokerbet: :damos

juego! 4.35 La tienda de Galería leccionista. Ventaprime.

7.00 Love Shopping TV

7.30 ¡Toma salami! 8.25 Callejeros viajeros. Incluye «Kioto» y «Boda

10.20 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos

14.00 Noticias Cuatro. 14.55 ElDesmarque Cuatro. 15.15 El tiempo.

Todo es mentira. 15.30 Todo es mentira. 18.00 Lo sabe, no lo sabe.

19.00 Tiempo al tiempo.

20.40 EIDesmarque Cuatro. 20.45 El tiempo. 20.55 UEFA Conference

League. «Betis-FC Kryvbas Kryvyi Rih». En directo. 23.00 Callejeros. 2.10 ElDesmarque madru-

20.00 Noticias Cuatro

Cuatro

#### VEO DMax Telecinco

7.00 8.55 Informativos Telecinco. 6.45 7.30 091: Alerta Policia. La mirada crítica.

Vamos a ver. Informativos Telecinco. 15.00 Informativos Telec 15.30 ElDesmarque Te-

15.35 El tiempo

15.45 El diario de Jorge. 17.30 TardeAR. Presentado por Ana Rosa Quintana. 20.00 Reacción en cadena.

21.00 Informativos Telec 21.35 ElDesmarque Te-Informativos Telecinco.

21.45 El tiempo. 21.50 Babylon Show. Invi-tado: Asier Etxeandia, actor y cantante. Presentado por

Carlos Latre. 22.50 La sentencia de

aniel Sancho.

O Casino Gran Madrid
nline Show. 2.00 Onlin

Ventaprime.

edicion. 15.15 Jugones. 15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta noticias 2ª

edicion. 21.00 Especial La Sexta

noticias. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio Sum

mertime. 22.30 El taquillazo. «Wonder

Woman». EEUU, China, Hong Kong. 2017. 141 min. Directora: Patty Jenkins. 1.30 Cine. «Pasajero 57».

Previo Aruser@s.

Aruser@s. Al rojo vivo. La Sexta noticias la

La Sexta

7.00

9.00

Así se hace. Cazasubastas. Aventura en pelotas. Expedición al pasado.

15.02 Expedicion at passa 15.57 La pesca del oro. Incluye «Machine Gun Kelly»

y «Aventura con pelotas». 17.47 Pesca radical. 20.34 Chapa y pintura. «Pongamos el verde de moda

otra vez». 21.30 ¿Cómo lo hacen?

21.30 ¿Como lo hacen? Incluye «Camiones kamaz/ Cuidado del cabello/Torre de cantón» y «Tinta para cómios y ojos falsos». 22.30 Extraterrestres. Ellos

están entre nosotros. Incluye «¿Dioses o extraterrestres?»

y «Luces populares».

0.24 Alien Highway.

2.11 09I: Alerta Policia.

# TRECE

8.00 La tienda de Galería leccionista.

11.00 Santa misa. Palabra

11.40 Adoración eucaristica. 12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día. 12.20 Don Matteo.

14.30 Trece noticias I4:30.
14.45 Sesión doble. «Tierra

de faraones». 17.00 Sesión doble. «La espada de Damasco». FEUU. 1953. 81 min. Director:

Nathan Juran. 18.45 Western «Un dia de

furia», EEUU. 1956. 78 min. Director: Harmon Jones. 20.20 Cine. «Ojo por ojo», Italia. 1968. 101 min. Director: 22.00 El cascabel.

# TEN

22.00

6.45 Mujeres ricas de

Movistar Plus+

vivir mas y mejor. 10.48 Dentro de las

14.27 1945: el año que 14.27 1343: et ano que cambió la historia. 15.24 Cine. «Corazones de acero». EEUU, China, R.U. 2014. I34 min. Director: David

17.30 UEFA Champions League. En directo.
20.00 Leo talks.
20.25 Ilustres ignorantes.

¿Quién mató a Cachou? Condena.

Tennis US Open.

8.05 9.04

Colin de cuentas. Superancianos: cómo

8.55 Killer, Emisión de dos

10.50 Venganza: millonarios asesinos. 11.45 Caso cerrado.

20.50 La casa de mis sueños. Emisión de dos

episodios. 22.35 Venganza: millonarios asesinos. Emisión de tres

Killer. European Poker Tour. 2.20 La tienda de Galeria

del Coleccionista.
3.45 Killer.
4.30 Venganza: millonarios asesinos. Emisión de dos

6.00 Mujeres ricas de

7.30 Telenoticias.

Deportes. El tiempo. Buenos días, Madrid. 120 minutos.

8.20

pirámides. 12.37 Action. 13.29 Mel Gibson: de héroe Telenoticias.

14.55 Deportes. 15.20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa. «FX, efectos mortales». 17.20 Cine de tarde. «El

ruido y la furia». EEUU. 1959. Director: Martin Ritt.

19.25 Madrid directo. 20.30 Telenoticias. 21.15 Deportes. 21.30 El tiempo.

21.35 Juntos. 22.30 Cine, «Tiempo de ma-

tar». EEUU. 1996. 149 min. Director: Joel Schumacher. 1.05 Atrápame si puedes Celebrity.

ETB 2

Boulevard.

y el ovni» y «El Sr. Monk es otra persona». 11.20 Vascos por el mundo.

Monk, «El Sr. Monk

Juego de cartas.

A bocados verano

Teleherri kirolak Eguraldia.

22.15 Rh+. 22.55 Esta casa es una

mina. 23.45 Los 7 pecados capi-

tales. «Gula». 0.55 Esto no es normal. 2.00 Atrápame si puede

14.00 Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri.

15.35 Teleberri kirolak. 15.55 Eguraldia. 16.15 Esto no es normal.

17.25 Quédate.

21.00 Teleberri.

21 35

Canal Sur 7.50 Los repobladores.
8.45 Andalucía directo.

0.35 De la cullera a la ciutat. «L'interruptor Ibiza d'André Ricard i el disseny

tor: Marc Crehuet.

Andalucía directo. Hoy en día. A toda costa. Tierra de sabores. 10.20 11.55 13.20

14.30 Canal Sur noticias I.
15.05 Carreras de caballos

15.25 La tarde. Aquí y ahora. 18.00 Andalucía directo. 19.45 Cómetelo. 20.30 Canal Sur noticias 2.

Presentado por Miguel Ángel

21.40 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sar ria. 22.50 Cine. «El cliente». EEUU. 1994. 119 min. Director:

Joel Schumacher. 0.45 Cine. «Al infierno, gringo». EEUU. 1969. 101 min. Director: Nathan Juran.

# PARA NO PERDERSE

# 22.45 / Antena 3

# Llega el final de mamá!

El final de la serie que ha conmovido a millones de espectadores está a la vuelta de la esquina. Esta noche, Buenos días, mamá! se despide de los espectadores de Antena 3 con los últimos tres capítulos, donde todo co-

brará sentido. «Necesito saber la verdad», grita Agata, desesperada. La joven va



Escena del programa.

no sabe a quién creer. Pese a que Guido parece dispuesto a perdonarla, hay algo que todavía no encaja en la historia de su familia.

Guido, entre rejas, decide desvelar por fin el secreto que lleva arrastrando tanto tiempo. «Tu hermana no está muerta», le dice a Agata, quien todo este tiempo pensaba que su hermana murió en el incendio con su madre. ¿Quién es? ¿Tuvo algo que ver Guido con la muerte de Maurizia? Ágata descubre que la verdad es muy diferente de lo que creía v hunde sus raices en un pasado lejano...

# 22.50 / La I

## Noche de cine con 'Campeones'

El Partidazo de Cope

Marco pasa por malos momentos Distanciado de su esposa, vive ahora con su autoritaria madre. Para colmo. tras un altercado en un partido profesional de baloncesto pierde su trabajo de entrenador y además tiene la mala fortuna de ser detenido por conducir ebrio. La sentencia que tendrá



Momento de la película.

hacer trabajos sociales durante tres meses. Su cometido: entrenar al baloncesto a un grupo de discapacitados intelectuales.

#### A PUNT

La Colla. Les noticies del mati.

Bon dia, bonica. Negocis de familia. 11.10 Tresors amb història.

GR7 12.30 GR7. 13.15 Animalades, un môn bestial. «Ajuda mútua». 13.45 Açô és un destarifo. 14.00 À Punt Notícies.

Migdia. 15.10 La cuina de Morera.

15.10 La cuina de Morera. 15.25 Atrapa'm si pots. 16.35 La Señora. 17.40 Cine. «L'hotel de gel». 19.10 Hotel Voramar. 20.05 Cadena de valor 3.0.

«Creixement continu». 21.00 À Punt Noticies. Nit. 21.50 A la saca.
22.40 Salvant Lisa.
1.30 Terra de festivals.
2.25 À Punt Noticies. Nit.

# IB3 TELEVISIÓN

Téntol. Balears des de l'aire

Pindoles Cuina amb 6.55

5.55 Principles Curia amb Santi Taura. 7.00 Cinc dies. 8.00 Tothom en forma. 8.25 Hotel Voramar. 9.15 Postals. «Guateque». 10.05 Al dia. 7.00 8.00 8.25 9.15

11.58 Ara anam.
13.58 IB3 Noticies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi Taura. «Tallarines amb pesto

i formatge fresc». 16.00 Agafa'm si pots! 17.00 Cinc dies.

20.30 IB3 Noticies vesnre 21.30 El temps vespre. 21.40 Jo en sé + que tu. 22.25 Uep! Com anam?

El temps vespre.

que cumplir será la de ulte la programación w elmundo.es/televisi

#### SUDOKU

| 4 |   |   |   | 9 |   | 6 |   | 0   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|   |   |   |   |   | 6 |   | 4 |     |
| 7 |   |   | 8 | 4 | 1 |   |   | 9   |
| 5 | 2 |   | 6 |   |   | 1 | 8 |     |
| 9 | 3 | 6 |   | 1 |   |   |   |     |
| 1 |   | 8 |   |   |   |   |   |     |
| 6 |   | 5 | 7 | 2 |   | 8 | 1 | 100 |
| 8 | 1 |   |   |   | 4 | 2 |   | 7   |
|   |   |   | 1 | 8 |   | 3 |   | î   |

| DIF | CIL 2 | 9-08 | 202 | 4 |   | 25 100 | _ |
|-----|-------|------|-----|---|---|--------|---|
|     |       |      |     | 8 |   | 9      |   |
|     |       |      |     |   |   |        | 4 |
|     | 3     | 4    |     |   | 5 | 2      | 6 |
| 3   | 9     |      | 2   | 7 |   |        |   |
|     |       | 2    | 6   | 9 | 3 |        |   |
|     |       | 5    |     |   |   | 4      | + |
| П   | 7     | 9    | 8   |   |   |        |   |
|     | 2     |      | 7   |   |   |        |   |

# CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

| 20 | LUC | ION | FAL | IL Z | 8-0 | 8-20 | 124 |   |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|---|
| 7  | 6   | 1   | 5   | 4    | 2   | 3    | 9   | 8 |
| 3  | 4   | 8   | 6   | 1    | 9   | 7    | 2   | 5 |
| 9  | 2   | 5   | 3   | 8    | 7   | 6    | 1   | 4 |
| 8  | 3   | 2   | 9   | 7    | 5   | 1    | 4   | 6 |
| 1  | 9   | 7   | 4   | 6    | 3   | 5    | 8   | 2 |
| 6  | 5   | 4   | 8   | 2    | 1   | 9    | 7   | 3 |
| 4  | 1   | G   | 7   | 5    | 8   | 2    | 3   | 9 |
| 2  | 8   | 9   | 1   | 3    | 6   | 4    | 5   | 7 |
| 5  | 7   | 3   | 2   | 9    | 4   | 8    | 6   | 1 |
|    |     |     |     |      |     |      |     |   |

# SOLUCIÓN DIFÍCIL 28-08-2024

| 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 |   | 7 | 1 |
| 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 |
| 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 |



© Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos





1 Coslada (Madrid). Legal: M-36233-1989







ÁNGEL NAVARRETE

#### EN CAMISA DE ONCE VARAS

QUIÉN. Triunfó con 'Lo malo', pero se atrevió a tirar un disco de reguetón a la basura para ser fiel a sí misma. QUÉ. Mañana publica su nuevo single 'Canción de luto'-que forma parte de su LP'Sin final'- repleto de tintes electrónicos ochenteros. Mientras tanto, prepara su boda con Víctor Elías, el niño de los Serrano.

# **ANA GUERRA**

CANTANTE

# «Soy bisexual. Víctor es el amor de mi vida, pero no descarto enamorarme de una mujer»

ANA DEL BARRIO MADRID

Pregunta.-¿A qué sabe su verano?

Respuesta.- A mar.

P.-¿Siesta sí o no? R.– Siesta siempre.

P.-¿King África o Georgie Dann?

R.- King África, que por si no lo sabéis, es un gran cantante de blues. Y además es uno de los dobladores de

la película de Tiana y El Sapo. P.-¿Qué canta en la ducha?

R.-Pues hoy canté a Camilo

P.- Háblenos de Canción de Luto, el single que se lanza mañana.

R.- Trata sobre cuando ya no pue de ser. Siempre tendrás tu canción de luto con esa persona. ¿Quién no se ha tenido que despedir de alguien porque no era conveniente?

P.-Su anterior tema se llamaba Contar mentiras, ¿le han contado muchas? R.-Me han ocultado verdades. ¿Dónde está la diferencia? Hay una fina línea entre ocultarte la verdad y contarte una mentira. Pero, al final, todo cae por su propio peso.

P.- ¿Cada vez cuesta más encontrar las verdades?

R.-Es un tema que escribí cuando me escondía de la prensa y de mis amigos al empezar mi relación con Víctor. Porque no estamos igualmente juzgadas las mujeres que los hombres. Si un hombre sale con diferentes mujeres, no tiene el mismo calificativo que si lo hace una mujer.

P .- Pero, al final, han tratado su relación con mucha naturalidad, se van a casary, de hecho, es la boda del año. R.-Somos unas personas súper normales y me encantaría que bajaran las expectativas de esta boda.

P.- ¿Van a bailar el vals o un chotis como Almeida?

R.-Ni uno ni otro. Yo creo que vamos a tirar más por los boleros.

P .- Han invitado al enlace a la Reina Letizia, que es prima segunda de su futuro marido, Victor Elias.

R.- Bueno, es que al final que doña Letizia fuera la prima de Víctor ya se sabía y entonces ha sido una pregunta que ha salido, porque lo normal es invitar a la familia.

P.-3Y va a ir?

R.-Ni idea.

P.-¿Acudirán todos los triunfitos? No sé si le molesta ese apodo.

R.-A mí me gusta. De momento parece que sí. Lo que pasa es que hay agendas muy complicadas.

P.- Grabó Lo malo con Aitana, pero a mí me da la impresión de que su carrera se parece más a la de Amaia, que ha buscado un camino más difícil.

R.-Sí, es verdad que yo estaba en una ola bastante comercial con Lo malo o Bajito. Y al final, durante el confinamiento, dije: «¿Cuál quieres que sea tu legado?». Entonces me replantee toda mi carrera. La industria musical es un mundo complicadísimo y no puedes engañar al público. Es preferible tener un curro de 8 a 3 que hacer algo que no te nace del alma. P.-¿Se llegó a plantear volver a un trabajo convencional?

R .- Sí. Sobre todo porque cuando yo saqué La luz del martes había hecho un disco de reguetón, urbano y latino, y lo tiré a la basura.

P.– Ya estaba grabado.

R.-Sí y la compañía había invertido en él. Entonces me reuní con ellos y les toqué al piano un tema mío que se llama Seis. Y les dije: «Esto es lo que yo soy y lo que quiero hacer. Este disconolo quiero sacar». Ahí te planteas si es el final de tu carrera, porque la industria no tiene por qué volver a invertir en ti porque hayas tenido una crisis existencial. Y, sin embargo, en contra de lo que vo pensaba que iba a suceder, me apoyaron.

P.- Fue una decisión difícil.

R.-Imagínate.¡No me quedé calva de

«Ni vals ni chotis. En la boda vamos a tirar más por los boleros»

«Rechacé 'Slomo' de Chanel porque había quitado de mi vida lo urbano»

milagro! Tengo la fortuna de poder hablar con musicazos a los que admiro, como Aleiandro Sanz y que me aconsejen. Entonces, Alejandro me dijo: «Dentro de una manada nunca destaca nada, Ana». Y se me quedó grabada esa frase y me hizo reflexionar sobre que las modas son pasaje ras. Los artistas que llevan 20 años es porque han sido fieles a sí mismos. P.- También rechazó Slomo, el tema que interpretó Chanel en Eurovisión. R.- Justamente me pilló en lo que te acabo de contar. Había quitado de mi vida lo urbano y me había ido a un pop clásico. ¿Qué sentido tenía representar a un país cantando Slomo con esos toques latinos? Habría perdido

todo tipo de credibilidad. P.- ¿Y no se arrepiente después del éxito que tuvo?

R. El éxito no es eso para mí. O sea que una canción vaya muy bien y ella tenga mucho trabajo será su éxito. El mío es otro completamente distinto. P.-¿Cómo va a ser su nuevo álbum? R.- Se puede descubrir mi esencia. Ha venido una ola muy ochentera y me identifico un montón con ella. Casi todas las canciones hablan de mí e intento subir el altavoz a ciertas cosas como el maltrato a la mujer.

P.- ¿Cuántos jefes le han minusvalorado por ser joven y guapa?

R.– Alguno, pero ¿sabes qué pasa? Soy una tía que no tiene pelos en la lengua. A la hora de sentirme infravalorada, doy un golpe en la mesa.

P.- Aitana fue criticada por sus bailes sensuales y le acusaron de sexualizar a las niñas. ¿Fueron injustos?

R.-Mucho. ¿Por qué no se habla de las letras machistas del reguetón de muchos compañeros que dicen frases explícitas sobre el sexo o sobre los líquidos del cuerpo?

P.- También se las ha criticado.

R.- Pero no al mismo nivel.

P.-Ha afirmado que todos somos bisexuales, pero la bisexualidad sigue poco aceptada en la sociedad, ¿no? R.– Hoy en día si preguntas qué te gusta, cada vez más gente contesta: las personas. Yo, por ejemplo, sí me considero bisexual y que todos somos bisexuales. Yo tengo una energía súper masculina dentro de mí v Víctor tiene una energia súper femenina. Entonces, he encontrado mi *ying* y mi *yang*. A día de hoy, él es el amor de mi vida, pero nunca he descartado enamorarme de una mujer que sea una buena persona.

P.- ¿Le ha sucedido? R.– No. todavía no me ha pasado. Perosí he sentido como un grandísimo amor hacia mis mejores amigas. Y pienso: si no fueras mi mejor amiga. creo que me podría enamorar de ti. P.- Lo que pasa es que luego hay un componente de atracción sexual.

R.-Exacto. P.- Usted ha hablado de la importancia de cuidar la salud mental y

ha contado que acude a terapia. R.– Son muchos años los que llevo. Ir a terapia no es que nadie te dé una receta sino que te hagan las preguntas necesarias para que encuentres tu camino. Y tienes que salir de terapia destrozada muchas veces, sabiendo cosas de ti que no te gustan, pero reconociendo que quieres cambiar.

La revista diaria de EL MUNDO. Jueves, 29 de agosto 2024 UN DÍA **CON LAS HORDAS** DE ESPECIAL

Cientos de personas trabajan detrás de las cámaras para llevar a la pantalla la segunda temporada de 'Los anillos de poder'. Por Luis Blasco Alís (Windsor)



# PAPEL VERANO EN PORTADA

Por Luis Blasco Alís (Windsor, Reino Unido)

pocos kilómetros del castillo de Windsor, unas grotescas risas retumban en un campamento instalado a la orilla del río Támesis. El suelo está embarrado por las lluvias del día anterior. El ambiente está tenso, pero el barullo cesa cuando una mujer forcejea con varios...

-¡Corten!
La voz de Charlotte
Brāndström, directora de cine y
series, suena poderosa. Al
instante, un ejército de asistentes
acude al set. Iluminadores,
maquilladores, personal de
sonido... Todos se deslizan por el
barro con botas gruesas y la
aglidad de quien lleva muchos
días de rodaie.

Barrie Gower, diseñador de prótesis, da los retoques a la máscara de uno de los actores. Una pequeña pincelada para rematar el trabajo previo. Los intérpretes pueden estar horas sentados en la sala de maquillaje hasta que todo está perfecto. Nadie dijo que ser orco fuera fácil. Y Grower y su equipo crean más de un centenar cada día de rodaje. Sólo se salvan de no llevar algún tipo de prótesis algunos personajes.

La escena ocupará apenas unos minutos en la pantalla, pero es clave en el devenir de la segunda temporada de *Los anillos de poder*, la serie basada en *El señor de los anillos*, la magna obra de J. R. R. Tolkien, y que estrena en Prime Video el 29 de agosto.

El rodaje se detiene durante unos minutos para que el equipo prepare las nuevas tomas y los actores descansen. Detrás de uno de los set aparece Morfydd Clark, la actriz sueca que interpreta a Galadriel. La tensión durante la filmación muta en sonrisa cuando la actriz hace un receso. «Esta parte del rodaje es una de las más divertidas», añade.

Un par de minutos después aparece Sam Hazeldine, que interpreta al jefe orco Adar tras la marcha de Joseph Mawle. «Quiero hacer mío el personaje, pero con los parámetros que dejó él, que el cambio sea mínimo», cuenta. El respiro dura apenas unos minutos.

À poca distancia, en otro set de los Bray Studios, Louise Hooper, dirige otra escena. En esta ocasión ambientada en Númenor. El decorado que reproduce la corte está lluminado con antorchas, que arrojan una luz tenue sobre los estandartes que cuelgan de las columnas. La escena pertenece a uno de los capítulos finales de la temporada, según cuenta a Papel un asistente de dirección.

Junto a Brandstrom, única que repite de la primera temporada, y Hooper, Sanaa Hamri completa la tríada de directoras que los showrumers de la serie, Patrick McKay y John D. Payne, han elegido para esta segunda temporada. «Que las tres sean mujeres es casualidad», comentan.

Todos los presentes en el set que no forman parte del elenco de intérpretes llevan mascarilla para evitar contagios de coronavirus. Es una más de las extremas medidas de seguridad que incluye el rodaje de la «serie más ambiciosa» de la plataforma hasta el momento. La otra es, por ejemplo, guardar los móviles de todo el personal ajeno a la producción en una bolsa completamente hermética durante toda su presencia en los estudios.

No se puede filtrar ni un solo dato de esta segunda parada en las en el parking. Un food truck con snacks y bebidas ayuda a matar el hambre de las decenas de personas que se mueven a diario por los estudios.

«Somos un ejército de gente», resumen varias de las personas que trabajan aquí. La cifra, sin contar el personal que se encargará de la postproducción, supera ampliamente el centenar de empleados.

El cerebro de esta ciudad es la War Room. Una amplia sala de reuniones dentro de un edificio de varias plantas situado en el centro de los estudios. En las paredes hay planos, esquemas, anotaciones y dibujos de varios de los escenarios de la serie.

Son el paso previo a las maquetas 3D que hay justo debajo. Está el campamento de Adar, el jefe orco, algunas estancias de Númenor, una reproducción de las minas de Moria, el taller de Celebrimbor, el orfebre elfo, o las temibles catapultas de los orcos. Con estas maquetas prueban ángulos de cámara, situaciones de los personajes, etc. «Se puede ser más creativo cuando tienes modelos a escala», explica Kristian Milsted, diseñador de producción de la serie.

«Tenemos que hacer muchas elecciones y tenemos que hacerlas bien», cuenta Lindsey Weber, directora de Arte de la producción. Su reto, y el de los cientos de personas que trabajan para la serie es «mantenerse dentro de la imaginación del show».





cinco temporadas previstas por McKay y Payne.

No hay carteles con la frase No puedes pasar, pero las zonas a las que cada persona tiene acceso están bien acotadas. Sin la correspondiente tarjeta la puerta no se abrirá. Nada se deja al azar.

Los Bray Studios no son Númenor, ni la tienda del jefe orco, ni el campamento de los Harfoot, una de las tres razas de hobbit de la Tierra Media. Tampoco es la incipiente Mordor que se vio al final de la primera temporada. Pero, en realidad, son todo eso a la vez.

La segunda temporada de la serie implica un esfuerzo de diseño de producción nunca visto anteriormente en la compañía. Meses de trabajo que se ven reflejados en los sets de rodaje para todas las tribus del universo Tolkien.

Como si se tratara de una gran aldea moderna de la Tierra Media, en estos estudios se puede encontrar una herrería, una carpinteria, una sastrería o una caballeriza. Hay decenas de camiones con todo tipo de material, minibuses para moverse entre los sets y un taxi y una ambulancia siempre preparados



De un buen desarrollo de la producción va a depender parte del éxito de la serie. «Tenemos que hacer que la gente se crea lo que ve», apunta Milsted.

Entre la concepción y el set real de rodaje pueden pasar semanas. Antes, hay mucho trabajo de investigación, bocetado en papel y digital y creación de distintos modelos en tres dimensiones. La inspiración para conseguirlo puede estar en un museo de París para algunas partes del taller de Celebrimbor, en una iglesia brutalista de Armenia para algunos edificios de Númenor o las trincheras de la Primera Guerra Mundial para el campamento orco. «Para algunas criaturas nos basamos en animales prehistóricos», añade Jason Smith, responsable de efectos visuales. De los orcos, por ejemplo, hay decenas de diseños distintos.

A pesar de que el presupuesto no es un problema en esta producción, sí lo es el tiempo. Por



eso, un mismo set de rodaje se construye de tal manera que pueda ser reutilizado para ambientas varios lugares o escenas. «Diseñamos para que sean adaptables a las necesidades de la producción», cuenta Kristian señalando un boceto de Númenor. Algunos han tardado semanas en confeccionarse.

Los sets de la primera temporada, rodada en Nueva Zelanda, se han trasladado a Inglaterra para la segunda entrega. Algunos han sido modificados para adaptarlos al tono que querían McKay y Payne, showrunners de la serie, para esta nueva entrega. «Una de las lecciones que aprendimos de la primera temporada es hacer más humanos los sets», señala Milsted.

Para conseguirlo parten, casi siempre, de «algo real», cuenta Smith. Su objetivo es, paradójicamente, que nadie se fije en su trabajo: «Queremos que los espectadores no se den cuenta de que están viendo efectos visuales», señala. «Tenemos una bolsa de trucos para ello. somos como magos». apunta con una sonrisa mientras enseña uno en su ordenador

A pesar de formar parte del mundo de El Señor de los anillos, la serie está ambientada en la Segunda Edad, lejos del espacio temporal en el que se desarrolla la trilogía cinematográfica. «Es un viaje largo hasta la Tercera Edad», resume Kristian, que evita las películas de Peter Jackson cuando está involucrado en la producción. «No puedo quitármelas de la cabeza», reconoce, «pero intento no verlas»

La joya de la corona son los anillos. Ya saben: tres para los elfos, siete para los enanos, nueve para los hombres y uno para gobernarlos a todos. En la War Room hay una representación de los que se usarán en esta segunda entrega y los diseños en los que se han basado para fabricarlos. «Están inspirados en anillos

medievales», cuenta Weber.

Hasta llegar a los definitivos que se verán en pantalla, se probaron multitud de diseños diferentes, de los cuales se descartaron gran parte hasta quedarse con unos pocos. Los showrunners se encargaron personalmente de seleccionar los elegidos

Durante los rodajes, los anillos sólo los tocan unas cuantas personas del equipo de producción y los actores implicados en la escena. Son una pieza clave y no quieren que pase como en la primera temporada, cuando uno de ellos sufrió desperfectos durante la producción.

Los anillos reales sólo se usan en las escenas en las que hay un Decenas de trabajan detrás de las cámaras para llevar la producción a las pantallas. R. FERGUSON Y B. ROTHSTEIN

plano corto. Mientras, se utilizan copias. Son la pieza sobre la que pivota una serie que cuida en extremo su presencia en pantalla.

Cerca de los grandes escenarios donde se recrea el interior de la tienda de Adar, una calle devastada tras un ataque o la plaza del consejo de Númenor está el taller de Luca Mosca, jefe de Diseño de Vestuario de la producción.

Entre caballetes, mesas de trabajo, focos y patrones, varios modistas trabajan a destajo para cubrir las necesidades de vestuario. Mosca lleva un elegante traje de cuyo bolsillo sobresale un pañuelo. Parece que está en el backstage de una pasarela en lugar de un taller que tiene que hacer centenares de

trajes para los actores y extras de la serie

De las manos y máquinas que trabajan aqui depende que el lenguaje establecido en la primera temporada tenga su continuidad. «Tenemos que ser coherentes», afirma Mosca.

En el taller hay máquinas de coser, tijeras y una cantidad ingente de telas, «desde sacos de patata hasta las sedas más exclusivas», para crear trajes que van «desde la tradición veneciana hasta los más rudos».

Para Mosca, es igual de importante vestir a un harapiento orco, a un rudo enano o a una rica princesa: «Hay que dar dignidad a todas las tribus», comenta mientras señala un burro donde cuelgan decenas de ellos. De todos los modelos hay varias copias que tienen que ser exactas: de lo contrario, «se devuelven al taller».

En su gigantesca nave también hay máquinas de impresión 3D. Usar este tipo de material para crear determinados accesorios como broches, pendientes cadenas o detalles de algunos trajes permite «ser más flexibles»

Todo irá a juego con otra parte fundamental de la serie: el maquillaje y la peluquería. Al igual que los trajes, «tiene que servir para identificar a las tribus», señala Flora Moody, responsable de este apartado. Desde lo más sencillo -«que puede llevar semanas hacer»hasta lo más complicado. Las pelucas, «seis por personaje», reflejan «la oscuridad» de la segunda temporada.

Las centenares de personas que trabajan en este proyecto son parte de las piezas del puzzle con el que McKay y Payne han «trazado el plan» para esta segunda temporada. Y en ese plan Sauron juega un papel importante. «No quisimos usar esa carta en la primera temporada», afirman.

Los fans, tras meses de larga espera, están expectantes por ver cómo continúa su expansión del universo Tolkien. «La única presión que tenemos es la nuestra. queremos hacer el mejor show posible», reconocen ambos.

«Una serie así te permite ser más profundo, jugar a largo plazo. Sólo estamos enseñando una pequeña parte del mundo Tolkien, otros lo hicieron antes y otros lo harán después», añaden.

Esta temporada, según vaticinan, es más oscura: «El mal y el bien están presentes en Tolkien, pero eso no quiere decir que no haya grises».

A pesar de las críticas recibidas. o de las que puedan llegar, Patrick McKay y John D. Payne apuestan por mantenerse firmes en su concepción del proyecto, que tiene cinco temporadas previstas. «No cambiamos nuestros planes por lo que leemos, creemos en lo que hemos escrito», añaden, «No vamos a justificar a los troles con una respuesta», sentencian.

Reconocen que tienen una misión complicada, pero su meta es clara: que «la serie se pueda ver dentro de muchos años» sin perder un ápice de su calidad.

La inspiración para esta producción puede venir de una iglesia de Armenia o de los objetos de un museo parisino

"No cambiamos los planes por lo que leemos, creemos en lo que hemos escrito", dicen los 'showrunners'

# PAPEL VERANO CULTURA

# "ME EMOCIONA PENSAR QUE MI TRABAJO HAYA AYUDADO A KAMALA"

Sigourney Weaver. La actriz, que recibe el León de Oro de Venecia por toda su carrera, recuerda la influencia de la teniente Ripley en el cine y fuera de él y reivindica la valentía de las mujeres que "siempre están en primera línea"

Por Luis Martinez (Venecia)

s raro ver emocionarse a una gigante. Es raro v emocionante. Sigourney Weaver (Nueva York, 1949), que recibe el León de Oro por su carrera, compareció ante los medios por aquello de cumplir el protocolo. Habló del cine europeo, del honor de ser reconocida en la Mostra, de ser la primera mujer protagonista en una película de acción, de su afición a los papeles de mujeres fuertes... Y en esto surgió lo inevitable, Kamala Harris. ¿Puede tener algo que ver el tipo de mujer que ha representado en la pantalla todos estos años con el cambio de modelo, con el empoderamiento de la mujer y con el ascenso de Kamala Harris?

La clave estaba en vincular a la teniente Ripley con la candidata demócrata a presidenta frente a Donald Trump. Y Weaver se emocionó. «Me emociona pensar que mi trabajo tenga que ver algo con el ascenso de Kamala», dijo, se en su contrato que la obligara «a trabajar con un director italiano». 
«Tengo que confesar que la primera pelicula que vimos juntos mi hijo y o fue *Divorcio a la italiana*. Curiosa elección teniendo en cuenta que se casó recientemente», comentó por aquello de dejar claro que su pasión por el cine de Italia aguanta las más descabelladas elecciones.

Cuando le tocó referirse a la inspiración que ha guiado su vida y su trabajo. Weaver se detuvo en tres personaies. Habló, en primer lugar, de su padre, que presidió la cadena NBC en los 50. «Aprendí de él mucho, pero una de las cosas más relevantes es que siempre llegaba a casa, independientemente de lo que hubiera pasado en su trabajo, con un sonrisa», comentó, Después citó a actrices como Bette Davis como referente y colocó a Ingrid Bergman, para que la trabajó como asistenta, por encima de todo. «Recuerdo que iba todos los días a su habitación por si necesitaba algo. Fue siempre muy amable.

conmigo».
Para el recuerdo, quedaron sus casi lágrimas y la gratitud hacia Ripley. «Lo más interesante del personaje no es que fuera una mujer, sino que era una persona de manera completa. Lo que me atraía

era la posibilidad de interpretar esa parte de todos nosotros que es en lo que nos convertimos cuando llega el momento de ser valiente... Las mujeres siempre están en primera línea en todas las crisis. son las que se ocupan de la familia y de los hijos. Y, en verdad, son ellas, las mujeres reales, mi fuente de inspiración constante. Tengo la impresión que solo se ha contado una parte de nosotras, falta la otra que complete la imagen. Me preguntan mucho por qué hago el papel siempre de mujeres fuertes. La respuesta es que las mujeres somos fuertes». Queda claro.



atraganto y pidió un poco de agua. De hecho no acertó a abrir la botella: «Pensar que mi trabajo tendría algo que ver con su ascenso me hace feliz». Emociona ver emocionarse a una gigante. «Kamala... Ha sido difícil desde 2016 y estoy muy agradecido por ella... Me conmueve que muchas mujeres vengan a darme las gracias», añadió y concluyó: «Lo siento, necesito mi vodka».

Hasta llegar aquí, Weaver tuvo tiempo para hablar con entusiasmo desbordado del cine italiano (Mostra obliga) y hasta fantaseó con la posibilidad de una cláusula



Michael Keaton y Tim Burton cruzan el Canal de Venecia camino de la Mostra. M. BERTORELLO

# TIM BURTON EN VENECIA: NADA TIENE SENTIDO PERO TODO ESTÁ BIEN

Festival de Venecia. 'Bitelchús Bitelchús' abre la Mostra con un autohomenaje inconexo pero felizmente libre de solemnidades

Por Luis Martinez (Venecia)

im Burton no es solo uno de los más singulares creadores que ha dado el cine reciente; también es, guste o no, una marca. Del mismo modo que algunas tiendas de ropa venden camisetas de Nirvana a gente que no tiene ni idea quién fue Kurt Cobain (eso ocurre y no pasa nada), el imaginario del director de Bitelchús se ha impuesto muy por encima de su cine. Se puede visitar una exposición en tres dimensiones sobre Burton sin saber que una vez este hombre compuso una obra maestra como Ed Wood (de sus desastres, que los hay, nos olvidamos). Eso ha pasado y, ya se ha dicho, no pasa nada. O quizá, ésa sea precisamente la gracia del cine, de todo él: reconstruir la ficción que da sentido a casi todo desde la íntima certeza de su

impostura. El cine como mentira inevitable.

Bitelchús Bitelchús, la ineludible secuela de la original estrenada hace 35 años, juega exactamente en ese incierto terreno entre la nostalgia y el reconocimiento cabal. Para unos, los más mayores, se trata de revisitar la sorpresa que produjo una cinta fundacional que, pese a contar con los antecedentes de La gran aventura de Pee-Wee y el corto Frankenweenie, creó un universo desde cero: el universo Burton, el universo que se expandiría por las primeras y casi únicas películas de superhéroes estrictamente de autor. Para otros, los más jóvenes, Burton siempre ha estado ahí, independientemente del propio Burton. Con lo que esta película puede ser para ellos una especie de paseo por el parque de al lado de casa o, quizá, como una oportunidad para cambiar de barrio y darse una vuelta por el pasado. Antes de dos veces . Bitelchús, estuvo una vez Bitelchús. Eso sí, hay que pagar el peaje boomer de asistir a la enésima recreación de los éxitos de los años 80. Qué le vamos a hacer.

Burton se toma la película y a sí mismo con una ligereza que, esto sí, asusta. Si ya la cinta primera podía presumir del argumento más breve, casi inexistente, de la historia, ésta directamente prescinde de él. Pasan muchas cosas, eso sí, pero todas ellas de una manera tan inconexa y alegremente disparatada que muy bien podrían no pasar. Y no hubiera cambiado nada. Si en la

Sigourney Weaver, en su comparecencia ante los medios en la Mostra de Venecia. ALBERTO PIZZOLI

# PAPEL VERANO SOCIEDAD

# AMENAZA DE EXTINCIÓN PARA LA MONOGAMIA

Fidelidad. Una encuesta revela que cada vez más gente está a favor de las relaciones abiertas y que pronto habrá una revolución en la forma de compartir el amor y el sexo. "Al cien por cien estamos ante el fin de los monógamos", dice una psicóloga

Por Esther Mucientes. Ilustraciones de Carmen Casado

ace siete años, durante una entrevista en El Hormiguero Nuria Roca y Juan del Val confesaron mantener una «relación abierta». Su declaración provocó una explosión de titulares y comentarios en redes socialesque mayoritariamente tachaban el acuerdo de polémico cuando no escandaloso. En 2024, cuando se habla del tema se sigue citando este caso, pero el juicio de la tribuna pública no es el mismo. Su severidad ha decrecido.

Prueba de ello es la repercusión de una de las noticias del verano: la presunta infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez. Según declaró el ex jinete en su primera entrevista tras destaparse el escándalo, ambos habían acordado con anterioridad tener una pareja abierta. Sin embargo, días después Maria José Suárez desmintió esa información y se describió como una «mujer engañada». Pese al seguimiento informativo lo cierto es que las valoraciones en redes no tienen nada que ver con las sucedidas con la confesión de Roca y Del Val.

¿Qué ha cambiado entonces? «Todo», asegura de forma contundente Lara Ferreiro, psicóloga y experta en terapia de parejas.

«Se está viviendo una revolución en cuanto a los modelos de pareja», afirma Christoph Kraemer, director general en Europa de Ashley Madison, la mayor plataforma de citas para casados del mundo, y responsable del informe Hacia una monogamia más diversa y fluida, realizado en colaboración con el Instituto YouGov. «Hemos aceptado que el sistema binario que nos habían impuesto a lo

largo de la historia de forma aleatoria y artificial no se corresponde con la diversidad que representa al ser humano», apunta Kraemer. «Tenemos en nuestras cabezas un modelo de monogamia, que era el único aceptado a nivel social, pero que se resquebraja gracias a la evolución de la sociedad y, especialmente a la generación Z, que es mucho más abierta a tener una relación no monógama», añade.

¿Está muriendo la monogamia tal y como la conocemos? Según este estudio, tan solo la mitad de los españoles (51%) se identifica como totalmente monógamos.

Una cifra impactante, pero que es incluso menos rupturista con la visión tradicionalista del amor que en otros lugares del mundo. Dentro de lo que cabe los españoles se muestran algo más conservadores que otros vecinos europeos. En Italia y Alemania seis de cada diez personas no se declaran monógamas.

«Al cien por cien este es el inicio del fin de la monogamia», afirma la psicóloga Lara Ferreiro, que reconoce haber encontrado muchos casos en su consulta de parejas que apuestan por ser NMD (pareja no monógama declarada). Una actitud que, según ella, presenta resultados positivos en las relaciones matrimoniales. «Uno de mis pacientes me dejó alucinada cuando me confesó que este tipo de relación NMD había sido la más libre y más bonita que había experimentado porque le había permitido ser él mismo», revela Ferreiro.

¿Es la monogamia la gran protagonista puesta en cuestión en el nuevo lenguaje del amor? Durante siglos, la civilización occidental la había aceptado como norma por defecto en las



relaciones, aunque no estaba sola: la infidelidad y la separación existen desde tiempo inmemorial. La monogamia funciona para mucha gente, pero para otra no hay duda de que no. Según la doctora Tammy Nelson, terapeuta sexual y autora del libro Open Monogamy (Monogamia abierta), esta relación de pareja no es blanca ni negra, sino más bien una escala de grises en el que cada persona se sitúa en distintos tonos.

«Hay matices», afirma Nelson. «La monogamia no es algo absoluto ni binario. Esto no es tradición

Pese a que la mitad de los españoles no apoya la monogamia, somos el país que la defiende con más fuerza

"Hay muchos matices. La monogamia no es algo absoluto ni binario. Esto no es tradición frente a poliamor" frente a poliamor, y por eso necesitamos indicadores más específicos para valorar qué tipo de monogamia abierta identifica la gente y ayudar a entender si las parejas buscan amor, sexo o algo entre medias».

El espectro de la monogamia. continúa Nelson, «es la posibilidad de elegir, de tener una relación más libre, de ser más felices, de dejar de sufrir». Según los expertos, hay una gran cantidad de tipos de monogamia. Desde la monogamia cerrada (todo lo sexual y emocional queda entre los miembros de la pareja); hasta la de fantasía (los anhelos con otras personas no amenazan la relación) y la emocional (los flirteos románticos son aceptables). Por supuesto, tenemos también la exclusiva-

# **CULTURA** PAPEL VERANO

primera entrega se trataba de que el fantasma al que daba vida Michael Keaton ejerciera de espantacompradores de una casa por fuerza encantada, 
ahora, las tres generaciones de la familia Deetz
(Winona Ryder, Catherine O'Hara y Jenna Ortega) 
regresan a Winter River. Y ahí, vuelta a empezar, 
como si no hubiera pasado el tiempo. Por culpa 
de una maqueta y una vieja deuda por cumplir, se 
abre una puerta al más allá (o, mejor, Más Allá) y 
empieza una confusa persecución donde unos 
buscan a otros a un lado y al otro de la frontera que 
separa la vida de la muerte.

Hasta que llegado un momento, a la voz de «Bitelchús, Bitelchús, Bitelchús, todo se acaba. Y no pregunten por qué. De hecho, ahora mismo podríamos seguir en el cine viendo serpientes de arena y muertos decapitados, y la completa incoherencia del guion no se resentiría un ápice. Tim Burton nunca fue un gran narrador y esa carencia (o virtud, según se mire) se ha agravado con los años.

Pero esto, en contra de lo puede parecer, no es malo. Al revés, ésa es la principal virtud de una secuela que no se toma en serio en ningún momento, que no se cree que sea secuela de nada y que evita lo que desgraciadamente es tan habitual en el género de las continuaciones de carácter estrictamente comercial: ponerse mística, grave o intentar inventar un relato oculto a sus personajes por aquello de ampliar la leyenda, la taquilla y la base de fans, No. Bitelchús, Bitelchús hace casi lo mismo que la primera entrega, repite buena parte de sus personajes, criaturas y seres del inframundo y se permite algún que otro chiste para, directamente, arrojar al averno a su creador (en el tren de las almas-souls, en inglés-se canta y se baila soul. Por menos, hay gente con condena irrevocable).

Dice Burton que el espíritu era ése, que, por otro lado, coincide con el propio espíritu de todo lo que Burton siempre ha hecho: meticulosamente desmañado, concienzudamente improvisado imaginativamente ingobernable y alegre dentro de lo siniestro. «Todo lo rodamos muy rápido. Las cosas que normalmente llevan meses por culpa de los efectos, las hacíamos en apenas una semana. Comprábamos una muñeca, la desmontábamos, le poníamos varillas y la hacíamos moverse. Ése era el espíritu de la película, y eso nunca ocurre en las producciones convencionales...», comentó en la presentación. Y siguió: «Ni siquiera el final estaba escrito. Jugábamos con todas las posibilidades... La película no va a ganar ningún premio de la Academia de Hollywood por efectos especiales, pero no importa». Esto último no puede ser más cierto: qué más da todo.

# El 'Bitelchús' original no fue un prodigio narrativo. Su 'remake' ni siquiera lo intenta porque no lo necesita

# Burton vuelve a la película que fundó su mundo y su método: rodar deprisa, tirar de ingenio y pensar que qué más da

Otra cosa, ya que estamos, es preguntarse si tiene sentido que un festival de cine acceda a inaugurarse con una película que, en verdad, estará en la cartelea de todo el mundo la semana que viene. Venecia lleva años haciendo todo tipo de concesiones a las plataformas, con Netflix a la cabeza. Y eso le ha costado muchas criticas. Este año, la elección es más original, que no radical: conceder el honor de la apertura al primer blockbuster de estreno inminente. Imaginemos que el mundo se está volviendo todo él un poco Burton. Da igual todo, el caso es que si repetimos delante del espejo las tres palabras mágicas, acto seguido nos podemos ir a hacer cualquier otra cosa. Ese es el espíritu.

# "EL MAYOR CASO DE ABUSOS INFANTILES DE LA HISTORIA DE EEUU"

Documental. Errol Morris conmociona el Lido con 'Separated', una crónica exhaustiva y precisa de la política ideada por Trump para separar a los niños inmigrantes de sus familias

Por L. Martinez (Venecia)

encillamente, se trata del mayor caso de abusos infantiles de Estados Unidos. promovido, programado y llevado a cabo por el Gobierno de Estados Unidos». La frase cae a plomo en el documental Separated de Errol Morris. La pronuncia un funcionario del Gobierno que accedió a hablar ante la cámara pese a la advertencia en contra de sus superiores. Jonathan White fue subdirector de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) para los Niños Extranjeros No Acompaña-dos (UAC). Lo fue durante el periodo en el que la administración de Donald Trump decretó la política migratoria que atendió al nombre de «tolerancia cero». El punto nodal consistió en separar a miles de niños migrantes (se calcula que 5.000) de sus padres en la frontera sur. El razonamiento era sencillo. Despiadado, pero simple: al infligir semejante trauma a las familias (la mayoría de ellas procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras), el Gobierno pretendía disuadir a otros de viajar a EEUU en busca de asilo. «Dijeron que era disuasión, pero no lo creo. Tampoco creo que la pena de muerte sea disuasoria para los delitos violentos», comenta el propio Morris.

Una imagen de

Seperated; de Errol Morris,

presentada en

recién

Venecia.

**ELMUNDO** 

La película apareció en Venecia con la contundencia con la que suelen aparecer los trabajos del director de clásicos del género como The thin blue line o Rumores de guerra. Basada en el libro del periodista Jacob Soboroff, que documentó la aplicación de la ley de marras primero día a día en su trabajo para la NBC y luego en el texto editado en 2020, la película mezcla las declaraciones de los funcionarios y las víctimas con la reconstrucción ficcionada de lo sucedido. «Quiero pensar que la combinación de elementos documentales, periodísticos y ficticios

es parte de mi estilo. La pregunta es qué es la verdad. Y no se trata de ofrecerla sin más. Las películas deben hacerte pensar sobre ella. En Separated, ofrezco formas de pensar la política y la propia verdad, pero nunca me permito la arrogancia de entregar la verdad per se en bandeja de plata», explica para poner distancia con lo que dice que es una de las críticas más frecuentes a su obra. Lo cierto es que la contundencia y exhaustividad con la que avanza la cinta deja pocas opciones para nada que no sea la indigna-

unas tasas de mortalidad escalofriantes. Al crear el Departamento de Seguridad Nacional, George W. Bush aumentó enormemente el tamaño y el alcance de la Patrulla Fronteriza. Y en el transcurso de los dos mandatos de Obama, se deportó a más personas que bajo cualquier otro periodo en la historia de Estados Unidos.

«Está claro que nadie quiere hablar del asunto. Tampoco los demócratas. Tienen demasiado miedo. Trump sólo habla de inmigración para demonizar a la gente que podría estar entrando al país. Para él, los inmigrantes son todos criminales, violadores, asesinos, lo cual, por supuesto, estadísticamente, es falso. El resultado es que no hay conversaciones realmente inteligentes en marcha. E incluso cuando las hay. son boicoteadas. Los republicanos y los demócratas llegaron a un acuerdo y Trump encontró una manera de sabotearlo... Pero más allá de todo, lo que está claro es que estas políticas de separar a los niños de sus padres no surgieron de una administración demócrata. No surgieron ni con Obama, ni con Clinton, ni con George W. Bush. Surgieron de Trump», concluye.



ción más profunda y evidente. Separated no es el enésimo alegato contra Trump. O no solo. Como se deja claro, las políticas de inmigración de las distintas administraciones anteriores a la del republicano prepararon el terreno. Bill Clinton buscó la prevención mediante políticas llamadas de disuasión y empujó a los migrantes a partes más peligrosas y mortales de la frontera, lo que dio como resultado -¿Pero es lícito hablar de abusos? ¿No se caer así en el tremendismo que proscribe la conversación inteligente que echa de menos?

-Hablamos de secuestrar a un niño y arrebatárselo a su madre. ¿Hay otro nombre para eso que no sea abuso? No es disuasión como se dijo, es golpear a la gente pobre e indefensa sin más. ¿No es eso abusa?

# **SOCIEDAD** PAPEL VERANO



mente sexual (los juegos sexuales v afectivos con otras personas. cuando ambos están presentes son aceptables); la independiente (explorar el sexo con otras personas, con una política de no preguntar); la ilimitada (ambos miembros de la pareja pueden mantener las relaciones sexuales que quieran con otras personas) y la poli (relaciones físicas, emocionales, afectuosas románticas, con múltiples parejas). Esto no acaba aquí. Hay más. Están la anarquía relacional (sin jerarquías y donde todo vale); y la monogamia separada (uno o ambos miembros de la pareja se aparta de la relación y el otro debe reaccionar).

Como ven, todo un mundo. Tanto Kraemer como Ferreiro coinciden en que, aunque este cambio de paradigma en las relaciones de pareja se lleva observando desde hace tiempo hay un acontecimiento clave en el calendario que aceleró todo: la pandemia. «Creo que a raíz del Covid muchas mujeres han dicho 'basta' y han empezado a pensar en sus deseos, necesidades y bienestar», dice Kraemer.

Algo fascinante que desvela el informe es que, en contra de los estereotipos, existen más mujeres que hombres que practican una relación de NMD, concretamente el 29% frente al 19%. De las no monógamas, el 28% había tenido dos o menos parejas anteriormente, lo que sugiere que este estilo de vida «no tiene nada que con la promiscuidad como nos han hecho creer», sino que, para Kraemer, es una opción «para las personas que no desean sacrificar ciertas necesidades para estar en una relación».

Ferreiro recuerda otro estudio realizado por Ashley Madison de hace unos años en el que el 60% de las mujeres encuestadas aseguraban fingir los orgasmos en sus relaciones matrimoniales «Antiguamente era que si una mujer estaba con muchos hombres, era una golfa, pero si un hombre estaba con muchas mujeres era un macho alfa», dice Kraemer. «Ahora eso ha cambiado, la mujer ahora decide y busca su felicidad y su placer. ¿Si no lo encuentra en su relación monógama por qué no va a buscarlo con otro tipo de relación?».

Esas necesidades son las mismas para ambos sexos, pero con un énfasis diferente. El 43% de las mujeres quiere aumentar su placer sexual frente al 57% de los hombres. El 24% de las mujeres consultadas reconocen haber probado la monogamia, aunque no les gustó por lo que querían experimentar con otras opciones frente al 17% de los hombres. Para ellas, «la oportunidad de satisfacer más sus necesidades es la principal ventaja de este tipo de relaciones», señala el informe. Por su parte, los hombres «son más propensos a elegir una relación NMD para obtener una mayor satisfacción sexual»

Una vez confirmada esta tendencia hay que ver si el resto de los amantes está dispuesto a planteárselo. ¿Mejorarían así sus relaciones? ¿Este marco sería una fuente añadida de sufrimiento? Según Ashley Madison y la encuesta de YouGov, quienes han dado el paso están satisfechos. Según el documento, «la mayoria sienten satisfacción, alegría, excitación, libertad y felicidad cuando mantienen este tipo de relación», pero hay algo que seguramente a muchos se les pasa por la cabeza este cambio de estatus: los celos.

En una sociedad como la española en la que la mitad de los encuestados se declara absolutamente monógamo, plantear, por no hablar de exponer, el consentimiento de relaciones abiertas (un 73% lo mantienen en secreto), tiene como principal escollo la desconfianza. De hecho, cuando se les preguntó a los encuestados por los celos, el 34% reconocieron que los habían experimentado, si bien la mayoría los interpretó como una oportunidad para desarrollar

## "En un futuro habrá países que se planteen una protección legal que reconozca esta diversidad"

# "¿Por qué sufrir con la infidelidad si no es el estado natural de los seres humanos?", se pregunta una terapeuta

más la relación. De cierta forma, la amenaza del engaño puede ser un estímulo.

«En terapia he visto como parejas después de una infidelidad están mejor que nunca y juntos han empezado una nueva etapa más sincera, sostenible a largo plazo y eso les ha beneficiado muchisimo», explica Ferreiro. «La infidelidad es una señal de que algo no está funcionando y tiene que ser revisado». Y añade la psicóloga: «Muchas personas se están desprendiendo de la asfixiante creencia de que una relación tiene que ser monógama». Uno de cada 10 encuestados indicó que una vez que su pareja descubrió que estaban siendo infieles, decidieron plantear un nuevo formato de relación.

plantear un nuevo formato de relación. Ferreiro insiste durante la conversación que hablar de parejas no monógamas declaradas no es hablar



de infidelidad ni de promiscuidad. Esta experta señala que cuando una pareja o matrimonio decide mantener una relación NMD se marcan unas reglas, a las que muchos de sus pacientes denominan green cards (tarjetas verdes). Estas tarjetas significan el número de encuentros sexuales furtivos que se pueden mantener en un año. Pero esas reglas sólo llegan cuando «hay mucha comunicación en la pareja» y, por desgracia, según destaca Ferreiro, esta es todavía una tarea pendiente en la sociedad

española. «De lo que se trata es de que tú vivas en un modelo de pareja que sea acorde a ti, que no te haga daño, porque si tú vas a estar sufriendo durante años por el miedo a que tu pareja te sea infiel, vas a vivir con muchísimo dolor. Entonces no compensa, no merece la pena, es decir, puedes abrirte a otro tipo de modelos, y esto es algo que las nuevas generaciones tienen muy claro», explica.

«Solo un porcentaje mínimo de los mamíferos en el planeta tierra son monógamos, ¿por qué seguir sufriendo por la infidelidad?», se pregunta la terapeuta. «Si en realidad la monogamia no es el estado natural de los seres humanos y a muchas parejas el modelo tradicional les asfixia, en lugar de cambiar de pareja, sólo tenemos que redefinir el acuerdo de la relación a algo más abierto y flexible», dice Ferreiro.

flexible», dice Ferreiro.

Cuenta la terapeuta uno de los casos que más le impactó y que demuestra el cambio de paradigma. Tuvo como paciente a una joven de 16 años que estaba con tres hombres; uno cubría sus necesidades sexuales; otro, las sentimentales y el tercero, las intelectuales. A Ferreiro se le ocurrió preguntarle cuál elegiría si tuviera que quedarse con uno. Su paciente le respondió de forma contundente, y ante su sorpresa, que por qué tenía que elegir a uno, que eso era tener una mentalidad muy antigua.

Una mentalidad que aún permanece muy arraigada, pero que como aseguran Kraemer y Ferreiro, tiene los días contados. «Creo que vamos a ir hacia una apertura gracias a que la variable de la presión social va a bajar y lo vamos a poder hablar mucho más», dice la psicóloga. A lo que se refiere es que un 73% de las personas que mantienen una relación NMD no lo cuentan y no lo hacen por «verguenza», por el miedo a ser juzgados como lo fueron en su momento Nuria Roca y Juan del Val o lo ha sido este verano el culebrón Álvaro Muñoz Escassi, «Vamos hacia un modelo de pareja principal y luego, de vez en cuando, a pactar, porque esto se pacta, que quede claro, tener X relaciones sexuales con otras personas», concluye Ferreiro.

Kraemer va incluso más allá. Está convencido de que en cinco años las parejas no monógamas declaradas ocuparán la misma posición que las monógamas y que en los países más avanzados, como es el caso de Alemania, se abrirá la posibilidad del reconocimiento legal de este tipo de parejas. «No equipararlo a lo que es un matrimonio, pero sí dando cierta estructura y protección legal y social que reconozca esta diversidad que ya existe a día de hoy».

# PAPEL VERANO SALUD

# LOS PELIGROS DEL 'MERCADO NEGRO' DE PRODUCTOS PARA ADELGAZAR

Nutrición. Los endocrinólogos advierten de los peligros de confiar en suplementos 'milagro' cuya composición se desconoce. Pueden contener sustancias peligrosas e interferir con la medicación prescrita

Por Covadonga Díaz (Madrid)

on demasiada frecuencia, los pacientes con sobrepeso u obesidad buscan soluciones a su problema por su cuenta, en un mercado en el que abunda la publicidad de productos milagro, «que en muchos casos, no sabemos ni lo que contienen, con el riesgo que ello conlleva», denuncia Cristóbal Morales miembro de Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y especialista en obesidad del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Vithas de Sevilla.

Uno de los riesgos vinculados a este tipo de productos es que al comercializarse bajo el marchamo de naturales reciben una apariencia de seguridad que realmente no está asegurada. «Se piensa que por ser naturales son seguros y no ticnen ningún efecto secundario indeseado, pero nada más lejos de la realidad», explica Morales.

Este endocrinólogo recuerda

Este endocrinólogo recuerda que buena parte de los pacientes con obesidad presentan además otro tipo de patologías para las que pueden estar tomando medicación y los complementos o productos alimenticios pueden interaccionar con los mismos o generar efectos indeseados.

En la misma línea se pronuncia Diego Bellido, jefe de sección de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), y quien ejemplifica el caso de la cola de caballo, muy popular para tratar de reducir peso a través de la eliminación de líquido, pero cuyo consumo puede no estar indicado en el caso de pacientes que estén tomando un fármaco diurético, por ejemplo, para el tratamiento de la hipertensión.

Además de ese falso halo de natural, la realidad es que estos productos también pueden contener sustancias de forma no declarada que pongan en riesgo la salud de los pacientes. En ese sentido, recientemente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) retiró del mercado cinco productos populares comercializados para la pérdida de peso y reducción de la grasa corporal porque contenían una sustancia activa, la sibutramina, que no solo no se declaraba en el etiquetado sino que además está prohibida.

Su comercialización en la Unión Europea fue suspendida ya en 2010 por asociarse su consumo a efectos adversos graves de tipo cardiovascular, como aumento de la frecuencia cardiaca y la presión sanguínea y relacionarse con problemas como arritmias, cardiopatías isquémicas y accidentes vasculares graves. Bellido recuerda que la decisión de esa retirada se tomó a partir del estudio Scout, en el que además se observó, entre otras conclusio-

nes, que el tratamiento conseguía a largo plazo una pérdida de peso inferior a la esperada.

El problema con la sibutramina es que es una sustancia muy fácil de fabricar, según explica Bellido: «Aunque puede tener efecto a corto plazo «lo que buscamos con el abordaje de la obesidad es efectividad demostrada a largo plazo y un beneficio que vaya más allá de la pérdida de peso, es decir, que repercuta sobre la salud general».

Los especialistas en endocrinología temen que ante la llegada de los nuevos fármacos para el tratamiento de la obesidad, como los agonistas GLP-1 (Ozempic, Wegovy y Monjauro), las actuaciones fraudulentas aumenten. Además se trata de fármacos muy potentes, con los correspondientes riesgos asociados. «Deben ser manejados por profesionales con los conocimientos y la formación adecuados»; recalca Cristóbal Morales.

El especialista de la SEEDO advierte sobre el intrusismo y el engaño que se produce con demasiada frecuencia en el campo de la nutrición y la dietética por personas sin la titulación o formación específica necesarias para el manejo de esta patología o con actuaciones poco éticas, de las que son víctimas «pacientes que en general son muy vulnerables y

Numerosos productos se publicitan por supuestas propiedades para adelgazar. GETTY de cada paciente, y siempre dentro de un contexto que tenga en cuenta alimentación y ejercicio físico», recalca Bellido.

En este sentido, Morales hace hincapié en la necesidad de cambiar el manejo de la obesidad, que debe ser abordada como una enfermedad crónica y compleja que requiere acompañamiento y seguimiento a largo plazo, a través de equipos multidisciplinares «desde la ciencia, la evidencia científica y la empatía».

Para intentar luchar contra el intrusismo y facilitar la información a los pacientes la SEEDO ha creado una plataforma web bautizada como TEO (siglas de Tu Especialista en Obesidad), y que constituye una herramienta, disponible para toda la población que permite ayudar a personas obesas a localizar, de forma rápida y sencilla, a profesionales expertos en el control de peso.

Y es que los profesionales saben que perder peso en personas con sobrepeso y obesidad no es tarea sencilla, y requiere del asesoramiento y la intervención de profesionales de la salud expertos que evalúen tanto las causas del exceso de peso como que orienten sobre las mejores opciones para atajar este problema de salud y sus posibles complicaciones asociadas. La web permite registrarse de forma gratuita a los profesionales de la salud implicados en el manejo de la obesidad, dando la opción de geolocalizar su consulta médica No solo incorpora a endocrinólogos, sino que esta herramienta está abierta a todos los profesionales implicados en el área.

# Recientemente se han retirado varios suplementos por contener sustancias que aumentan el riesgo cardiovascular

## "Los especialistas sabemos qué fármacos cuentan con el respaldo científico para avalar su seguridad"

caen con facilidad en el consumo de productos o de dietas milagro».

«Los especialistas sabemos qué fármacos cuentan con el respaldo científico y los ensayos necesarios para avalar su seguridad y eficacia, así como sus indicaciones y riesgos porque los tratamientos para la obesidad y el sobrepeso deben ser prescritos de forma muy personalizada, según las características



# **CIENCIA** PAPEL VERANO



# CÓMO LAS MOSCAS **DE LA FRUTA** PIERDEN LA RAZÓN CUANDO EL SEXO ES INMINENTE

Etología. La posibilidad de una recompensa codiciada como el apareamiento hace que los ejemplares macho de esta especie no presten atención a las amenazas, según un estudio

Por Ricardo F. Colmenero

e le imputa al emperador romano Claudio II la decapitación de San Valentín allá por el año 269. Al parecer se había saltado su ocurrencia de prohibir a los soldados más jóvenes que se casaran, encargándose él mismo de oficiar los matrimonios, porque eso les debilitaba. Casi dos mil años después, la ciencia ha hablado, y resulta que Claudio II tenía razón, por lo menos si su ejército fuera de moscas de la fruta. Una investigación de la Universidad de Birmingham

acaba de demostrar que las moscas de la fruta macho se vuelven inconscientes del peligro físico a medida que se involucran en el cortejo de la hembra, y en sus posibilidades de conseguir sexo. «La búsqueda de una recompensa codiciada hará que una mosca de la fruta macho ignore amenazas como la depredación», apuntan los investigadores. Nada que no haya dicho la ciencia sobre el ser humano, cuya corteza frontal, responsable de las funciones ejecutivas del cerebro, como el juicio crítico, la planificación y la lógica, se inactivan cuando uno está enamorado.

En el estudio de la revista Nature, el equipo pudo mostrar por primera vez las redes neuronales que dirigen el proceso de toma de decisiones de las moscas cuando andan con mariposas en el estómago, revelando que el neurotransmisor dopamina tiene un papel principal. «Todos los días tomamos decisiones que requieren que valoremos entre oportunidades y riesgos, pero sabemos poco sobre lo que sucede en nuestros cerebros mientras tomamos estas decisiones. Estudiando las vías neuronales que se activan en el cerebro de las moscas de la fruta podemos saber más sobre estos procesos. Y en ellas, mientras continúan su cortejo y están cerca de aparearse, podemos ver claramente que cuando se presenta una amenaza, simplemente, no la ven», apunta la doctora Carolina Rezaval, principal investigadora del proyecto.

En su experimento, los investigadores utilizaron un microscopio de dos fotones para observar qué neuro nas del cerebro de la mosca se activaban durante el cortejo. Y luego el equipo introdujo una amenaza artificial utilizando luz y sombra, que simulaba el efecto de un depredador volando cerca. «Durante las primeras etapas del cortejo, descubrimos que la presencia de una amenaza activaba ciertas neuronas visuales en el cerebro que interferían con las neuronas controladas por la serotonina. Esto impulsaba a las moscas a abandonar su cortejo y escapar de la amenaza. Sin embargo, a medida que avanza el cortejo, el aumento de dopamina bloqueaba vías sensoriales clave, lo que reducía la capacidad de la mosca para responder a las amenazas porque se estaba concentrando en el aparea miento», señala la doctora Laurie Cazale-Debat, de la Universidad de Birmingham.

El bloqueo se produce porque la mosca debe decidir qué es lo más importante, y para eso necesita una dopamina que está entretenida valorando las probabilidades de éxito que tendrá con la hembra: «Este tipo de motivación se puede observar constantemente entre los seres humanos. Imaginemos que estamos escalando una montaña y estamos cerca de la cumbre», explica la doctora Lisa Scheunemann, de la Universidad de

Berlín, y colabo radora clave del estudio. «Si el clima cambia y se vuelven adverso, es posible que ignoremos esa

## "Queremos explorar si este mecanismo de toma de decisiones está presente también en mamíferos"

amenaza porque estamos cerca de nuestro objetivo». El estudio demuestra que a medida que avanza el cortejo, la dopamina aumenta, actuando como un filtro sensorial que bloquea las distracciones. «Estamos entusias mados por explorar si este es un mecanismo general de toma de decisiones también está presente en los mamíferos, incluidos los humanos», apunta Rezaval.

Ejemplar de mosca de la fruta posado KATJA SCHULZ

sobre una hoja.

Concentración

Río para pedir

acciones contra

en Coria del

el virus. EFE

# "SE DEBERÍA HABER ACTUADO ANTES CON EL NILO OCCIDENTAL"

Brote. Extremadura registró ayer siete nuevos casos y los expertos que monitorizan el virus presagian que las infecciones van a seguir aumentando

Por C. G. Lucio

os casos de fiebre del Nilo Occidental en el sur de la península siguen creciendo y las cifras de afectados ya lo sitúan como el segundo mayor brote de la enfermedad desde que empezó a vigilarse en nuestro país. Hasta la fecha se han contabilizado 65 casos de la infección, 53 registrados en Andalucía -con cinco fallecidos- y 12 en Extremadura, que aver informó de un nuevo ingreso y seis pacientes asintomáticos

En 2020 la enfermedad protagonizó el brote más importante causado por una enfermedad transmitida por mosquitos en España desde que en 1964 se erradicó la malaria y tras unos años en los que la circulación del virus descendió, esta temporada ha vuelto con fuerza, aupado por un invierno suave y una primavera lluviosa que propiciaron la cría de larvas.

La primera detección de casos en humanos este año, que se produjo el pasado 10 de julio, un mes antes de lo habitual, ya hacia presagiar un verano álgido para el virus. Así lo señaló entonces a este periódico Jordi Figuerola, investigador de la Estación Biológica de Doñana, que ahora confirma que su equipo, que monitoriza el patógeno en mosquitos y aves, sigue detectando «una gran presencia del virus en distintos lugares», lo que pronostica que el brote «va a seguir»



«Es previsible que baje el ritmo en las zonas que va lleva más tiempo [como la zona de Dos Hermanas, donde se detectaron los primeros casos]. Y que aumente en otras, como por ejemplo Extremadura», señala

«Para reducir la abundancia de mosquitos en entornos habitados y proteger a la población, habría que haber actuado antes», señala el investigador, quien lamenta que no se hava llevado a cabo un control de larvas en los arrozales del Bajo Guadalquivir, el epicentro del brote. Según explica, antes del verano habría que haber llevado a cabo tratamientos preventivos en los arrozales para reducir las poblaciones de mosquitos, una gestión que puede hacerse de forma específica, dirigiéndose únicamente a las larvas de mosquitos. «Habría que haberlo hecho antes, en una zona que está muy acotada, para evitar el inicio del brote», subraya el especialista, quien recuerda que esas medidas de control sí se llevan a cabo en otras zonas de cultivo similares, como el Delta del Ebro.

Figuerola, crítico con la gestión del brote.

# PAPEL VERANO SERIE

# '15:17 TREN A PARÍS': CLINT EASTWOOD HACE LO QUE LE SALE DEL MAGNUM

El fracaso de los dioses (IV). El intento de llevar hasta sus últimas consecuencias un estilo que presume de su total ausencia de estilo se saldó en 2018 con una de las películas más inanes jamás filmadas

Por Luis Martínez. Fotografía: Keith Bernstein

av fracasos que determinan. para bien o para mal, el sentido de una carrera. Fracasos que hunden y fracasos que iluminan. Y luego están los fracasos que dan exactamente igual. Clint Eastwood, por ejemplo, no fracasa. Es simplemente el fracaso que no sabe estar a la altura de Eastwood. En una carrera tan prolífica, diversa y esencial como la del actor y director de 94 años es posible encontrar todas las modalidades de la victoria y todas las de la derrota. Uno de sus más recientes trabajos, 15:17 Tren a París, no es quizá su peor producción y tampoco impidió que siguiera a lo suvo completando, va nonagenario y hasta ahora mismo, tres películas más (una de ellas pendiente de estreno). Y, sin embargo, si por algo resulta emblemática la aburrida y extenuantemente plana historia estrenada en 2018 sobre los héroes anónimos que lograron evitar un atentado en el tren el 21 de agosto de 2015 es por su voluntad de ser más Eastwood que ninguna otra de las más de 40 películas dirigidas por el que fuera alcalde de Carmel-by-the-Sea (California). Moraleja: demasiado Clint Eastwood puede ser mortal.

Si echamos la vista atrás no es difícil encontrar fiascos más importantes y, si se quiere, decisivos que éste en la obra del autor de Sin perdón. En 1982, por ejemplo. Eastwood estrenó Firefox (ésta sí que fue su peor película) y el derroche de malas elecciones acabó convertido en un videojuego (esto, en verdad, puntúa como logro). El guion ridículo, el ritmo entre premioso y solo inexistente, los mediocres efectos especiales y el destilado reaccionario de una trama quintaesencia de la era Reagan hicieron que este declarado intento del director de acercarse a un público joven y deslumbrado por La guerra de las galaxias fuera oficialmente su primer traspiés. Lo

curioso es que acto seguido, y por aquello de compensar, vino el segundo. Aunque, éste otro por motivos diametralmente opuestos El aventurero de la noche, rodada en el mismo año y sin solución de continuidad, se puede considerar su ingreso en el Hall of Fame de los autores. Se trata de justo lo contrario a todo lo realizado hasta el momento por el cineasta. Ahora, el protagonista se abandona a un realismo duro y sucio a distancia de cualquier amago de heroísmo. Se cuenta la vida de un cantante de country alcohólico y todo, del primer al último fotograma, es derrota. La cinta, muy pendiente del estilo ése al que siempre renunció el director, resulta tan tiernamente ampulosa como brillante en su desamparo. Y, claro, en plena borrachera financiera de los 80, no pudo ser otra cosa que una estrepitosa decepción en la taquilla. La Warner se negó incluso a distribuirla. Pero como sea que las buenas historias siempre tienen un giro, la crítica francesa se enamoró de ella y el propio Eastwood acabó por reconocer que solo gracias a este presunto tropiezo fue luego capaz de abordar proyectos maestros como Bird o Cazador blanco, corazón negro. Lo dicho, a veces el fracaso no sabe a quién se enfrenta.

Pero no nos despistemos. Si por algo conviene distinguir el fracaso que es 15:17 Tren a París es por su coherencia. «No me gusta hablar de estilo Eastwood. No creo que exista tal cosa. La mayor parte de mis películas tiene un estilo diferente, depende de lo que pida la historia. Es una combinación de velocidad y composición», declaró el director cuando, ya mediada la década de los 80, apuntaba maneras de gran autor a la espera de su obras definitivas. Eastwood siempre tuvo claro que la mejor manera de actuar era no hacerlo. Sergio Leone confesaba haber trabajado con pocos actores con las cosas tan claras. Sus recursos eran limitados, decía el italiano, pero precisos: con o sin sombrero. Y lo que vale para la interpretación vale para casi todo lo demás. Siempre tan directo como



efectivo; tan clásico en sus modales narrativos como, admitámoslo, poco sutil. De otro modo, todo lo que no hace avanzar la acción, la detiene. Así es él.

Pues bien, en la cinta de 2018 superó su vocación por ser él mismo hasta el mayor de los extremos. Digamos que Eastwood ensaya a sus entonces 88 años el experimento de ser más él mismo que nunca. De nuevo, se trata de contar una historia de héroes anónimos. O mejor, de volver a reconstruir el extraño e inexplicable mecanismo que lleva a alguien en un momento de duda, en el único instante en el que dudar es en verdad relevante, a optar por la solución menos intuitiva. Hasta el mismo sacrificio. De eso iba, por ejemplo, Sully: del instante de virtud que señala con precisión la marca del héroe en la piel de un piloto de aviones. Y de eso trata 15:17 Tren a París. La novedad es que esta vez no hay más eso: no hay actores (los tres jóvenes reales que protagonizaron el hecho real en el que se basa la cinta son los que se dan vida a sí mismos) y, apurando, tampoco drama (el guion lo arman unos apuntes accidentales de la vida de los protagonistas). Y todo para construir una película que en realidad aspiraba a ser otra cosa: una no-película tal vez.

Para situarnos, la cinta relata lo ocurrido el 21 de agosto de 2015. Entonces, tres amigos que viajaban por Europa dieron con un terrorista en su tren. El hecho de que Spencer Stone, Anthony Sadler y Alek Skarlatos, ellos son, interpretaran su hazaña da una idea de cómo acabó todo. No les reventamos nada pues. Y desde ahí, desde el vacío más radical, es desde donde Eastwood compone su experimento. La idea es detenerse en los puntos muertos de una vida vivida en la más evidente intimidad. E inanidad. Cuando no vacuidad.

Desde luego, sólo cabe alabar el empeño de un cineasta que en lo más profundo y lúcido de su vejez se ve con las fuerzas suficientes para explorar hasta sus últimas consecuencias quién es y por qué hace lo que hace. Sin forzar mucho la exégesis, el ensayo que representa 15-17 Tren a París, en su radicalidad, tiene

Los héroes reales de la historia intuyeron y explotaron esa condicón heroica. Y entonces, se convirtieron en otra cosa

Eastwood tiene películas peores en su carrera pero sólo esta es mala porque lleva hasta el límite su ética y su estética

Clint Eastwood y el efímero actor Alek Skarlatos, en el rodaje de la película '15:17 tren a París' (2018). mucho de autobiográfico. Eastwood ensaya un cine tan desnudo de artificio, tan enfermizamente realista que no quiere nada que no sea el más artificial de todos los inventos: la propia realidad. Digamos que el director pretende alcanzar ese punto cero de consciencia en el que ficción y realidad son lo mismo, en el que la narración surge de la más fría presentación de los hechos desnudos. Es Eastwood jugando al nouveau roman.

Pero en puridad todo el párrafo anterior no es más que la explicación de un supuesto catálogo de intenciones. Eastwood, desgracia damente, nunca llega tan lejos. Ni lo pretende. Toda la película está enfocada a la muy efectiva, eso sí, escena final. Hasta aquí, la cinta navega por un confuso, retórico y algo predecible gazpacho donde todo se mezcla: Dios («Dios no entiende de estadísticas», se escucha), la patria, el destino y el ardor guerrero. El problema es que en vez de optar por prescindir de trama alguna, se echa mano de la autoimagen que los propios jóvenes dejaron por escrito en el libro donde lo contaban todo. Y ahí, como en la propia película, ellos se dibujan tan modestamente gigantes, tan heroicamente prudentes, como imposibles en su más íntima contradicción. En efecto, un héroe que se intuye héroe no lo es, es otra cosa. Al fin y al cabo, el heroísmo consciente anda muy cerca de la estupidez iluminada. Y en esa aporía queda atrapado un filme muy cerca de la torpe propaganda.

En un mundo sin reglas, que diría Schrader, esa ausencia puede ser un rasgo de estilo. La crítica del New York Times sentenció que la «sencillez radical» de la película estaba «teñida de misterio». Pues eso, Eastwood es Eastwood y hace lo que le sale del Magnum.

# **MEDIOS** PAPEL VERANO

# **EL GALLEGO QUE** NACIÓ SOBRE **UNA ROTATIVA Y** CONDUJO 'LA VOZ' SEIS DÉCADAS

Comunicación. Santiago Rey Fernández, el empresario más importante de la comunicación en Galicia, muere a los 85 años. "Mi vida es esto, sois vosotros"

Por Natalia Puga (Pontevedra)

aci encima de una rotativa y he hecho de mi profesión mi familia», confesaba Santiago Rey Fernández-Latorre (A Coruña, 1938-2024) en octubre de 2019 con motivo de la entrega del premio de periodismo que lleva su nombre. Presidente y editor de La Voz de Galicia. periódico fundado por su abuelo, hizo de su trabajo una forma de vida y le ofreció dedicación plena hasta su fallecimiento ayer, a los 85 años, a causa de una enfermedad que, según comunicó su empresa «deterioró rápidamente su salud en los últimos días».

La vida de Santiago Rey estuvo vinculada durante más de 60 años al periodismo y a *La Voz de Galicia*, periódico que fundó Juan Femández-Latorre en 1882. En los años 80 se convirtió en su séptimo presidente, pero ya antes había estado ligado a su día a día Esta trayectoria lo convirtió en testigo de la evolución de esta rotativa y del sector, y también en parte de su

En aquel discurso de 2019, él mismo lo recordaba: «He visto cómo se componían los titulares en las manos de los tipógrafos y trabajo hoy por servir a nuestra audiencia en internet. Ha cambiado todo. Pero lo que no ha cambiado es nuestro título. Nuestra voz. Por eso asumimos ser siempre la conciencia crítica del poder. Es mi obligación y mi orgullo», resumía entonces su vida y su trabajo, sin olvidarse de una de las prioridades que ha marcado todas sus decisiones, su tierra. «Es el amor incondicional a Galicia, tan egoista como generoso, el que desencadena mis preocupaciones», añadía.

Rev Fernández-Latorre nació en A Coruña el 31 de

vinculó al mundo empresarial. En 1963 asumió la gerencia del periódico, que entonces dirigia su padre, Emilio Rey Romero. Desde entonces su actividad profesional ha estado ligada al periodismo tanto en La Voz de Galicia como al frente de entidades sectoriales y otras medios. «Nací para ser editor y desprecié todo lo que no fuese eso. He dejado aquí mi vida» manifestó en 2018.

Fue presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE); consejero de la agencia Colpisa, de Antena 3 TV y Antena 3 Radio; presidente de la empresa TESA (Taller de Editores), editora de El Semanal, y del Instituto Internacional de Prensa (IPI), además de estar al frente de Antena 3 Galicia, el Grupo Cable, Diario de León y Diario 16. Su influencia en el sector también le llega a través de la nueva rotativa que desde 2011 imprime desde Arteixo una decena de periódicos de información general, económica y deportiva de Madrid y de Galicia.

Pero si algún medio estuvo en el ADN de Rey Fernández-Latorre fue La Voz de Galicia y toda su Corporación, que él impulsó. Creó Galicia Antena 3 de Radio, germen de Radio Voz; el instituto demoscópico Sondaxe; la productora Voz Audiovisual: v Galicia Editorial (Gaesa). En el corazón de esa Corporación, han podido darle su último adiós sus empleados. Sus restos mortales fueron trasladados ayer, para ser velados entre las tres y las ocho de la tarde, en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, situado en el polígono de Sabón, en Arteixo (A Coruña).

En el mismo lugar en el que se entregaban los premios que daban sus nombre, recibió el cariño de sus trabajadores, que ya en 2018, con motivo de su 80 cumpleaños. le dedicaron allí mismo una placa de plata «con el agradecimiento y el afecto de todos los trabajadores de La Voz de Galicia y de sus empresas por liderarnos con valentia y con profesionalidad durante más de medio siglo de periodismo independiente». Tras su fallecimiento, Rey Fernández-

el que sale cada día el periódico que lleva dirigiendo más de medio siglo, y donde en aquel cumplea ños tan especial, confesó: «Mi vida Santiago Rey es esto y mi vida sois vosotros» Fernández Latorre, editor

vinculado

durante seis

décadas a La Voz de Galicia

A las puertas de los 86 años, su muerte le llegó acompañado de su esposa, Salomé Fernández-San Julián Martínez, y causó gran conmoción en el sector periodístico y en la clase política. El presidente gallego, Alfonso Rueda

Latorre regresó ayer al lugar desde

desde hace más de medio siglo» Su trayectoria le valió numerosos reconocimientos y el propio Felipe VI le condecoró en aquel 2022, en la sede de La Voz, y coincidiendo con el 140 aniversario del periódico, con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Ya tenia antes, desde 1986, la Gran Cruz del Mérito Civil, y, al imponerle ese nuevo reconocimiento el monarca destacó que lo hacía «en reconocimiento a estos casi 60

> años de periodismo, a los mandos del periódico de tu vida, al que hiciste líder de A Coruña, primero: de Galicia, después, y, desde hace va tiempo. uno de los más leídos de toda España».

Entre sus reconocimientos también figuran la Medalla de Galicia (2005) o su reconocimiento como Hijo Predilecto de la ciudad y de la provincia de A Coruña, y Adoptivo de Ferrol. Ortigueira, Culleredo y Muxía. Doctor honoris causa por las universidades de A Coruña v de León y cónsul honorario de Finlandia su legado también

incluye la refundación de la Biblioteca Gallega, que habían creado su abuelo y Andrés Martínez Salazar en 1885 y él relanzó en 1975 con ediciones facsimilares de grandes obras de autores gallegos, o del propio Premio Fernández-Latorre y de Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, que tiene como principal cometido mantener vivo y emplazar en el futuro su legado.



trasladó su pésame, destacando su «compromiso y rigor», y afirmó que, con él, «Galicia pierde a una figura imprescindible en nuestra historia». Pero su huella había traspasado fronteras, como acreditó el Rey Felipe VI, que en 2022 presidió la 64ª edición de los Premios Fernández-Latorre. Entonces, el rev lo definió como «uno de los grandes editores

# agosto de 1938, se licenció en Derecho y pronto se

# Lo mejor de la **INFORMACIÓN**, primero en $\underline{Expansión}$



Todo lo que cuenta, está aquí

No se pierda de lunes a sábado nuestros suplementos:

Lunes: Expansión Start Up

Martes: Expansión Jurídico

Miércoles:

Expansión Fiscal

Jueves: Economía Digital

Viernes: Casas y Estilo de Vida

Sábados:

Expansión del Inversor Expansión fin de semana

# PAPEL VERANO SERIE



# COLLINE EMILIANE, EMBAJADA ROMANA DE LASAÑA Y 'TORTELLINI'

El Gastronómada (y VII). La gran cocina de Bolonia, en un simpático y muy tradicional restaurante de Roma, Colline Emiliane, donde las hermanas Latini mantienen un simbolo de aquella 'Dolce Vita' de hace unos años

Por Victor de la Serna

legamos hoy, cerrando el círculo, al final de nuestro recorrido de gastronómadas de este año, y merece una explicación: aunque los aficionados extranjeros no suelan saberlo, el consenso italiano coincide en que Emilia-Romaña es el corazón de su cocina clásica, y que Bolonia es su capital gastronómica. Pero, ¡ay!, en este verano de 2024 Bolonia es una de las ciudades italianas más paralizadas por una invasión turística bestial. Puestos a ello Roma está un poco más accesible. Así que de ahí nace nuestra propuesta: la gran cocina de Bolonia, en un simpático y muy tradicional restaurante de Roma, Colline Emiliane, un símbolo de aquella Dolce Vita de hace unos años.

No es tan antiguo como algunos otros de esta serie de clásicos, pero ya desde 1931 está abierta la trattoria de la via degli Avignonesi no lejos de la Fontana di Trevi y demás hitos de la Roma histórica-. y siempre, desde 1967, en manos de la familia Latini, actualmente Anna y Paola Latini. Y sigue acudiendo un público fidelísimo, italiano e internacional -y hace medio siglo esos clientes llamaban Antonioni, Fellini o Mastroianni-, a degustar su lasaña supuestamente la pasta italiana más antigua, ya elaborada en tiempos romanos- a la boloñesa y sus tagliatelle con esa misma salsa a base de tomate, carne picada, cebolla y zanahorias, que en Emilia llaman ragà (del francés ragoût, por cierto).

Como quiere la tradición, las hermanas Latini estiran esos tallarines caseros a mano todas las mañanas. Pero no acaba ahí el tesoro de los productos emilianos que aquí se sirven: en esta región—geográficamente pequeña— la Unión Europea reconoce 44 denominaciones protegidas, que incluyen el famoso queso parmigiano reggiano, el culatello di zibello (cerdo adobado) y su famoso vinagre, el aceto balsámico tradizionale di Modena.

La gran escritora gastronómica italiana Lorenza de' Medici Stucchi - fallecida a los 97 años este mismo mes de agosto- explicaba así el papel preponderante de la cocina emiliana en su país: «Muchas de las más famosas delicias gastronómicas italianas proceden de Emilia-Romaña, desde el queso parmesano al jamón, desde la pasta al huevo hasta la pasta rellena. En Emilia-Romaña entramos en un reino fabuloso: el de

la pasta en capas hecha y estirada a mano con harina de trigo y huevos frescos. Esta especialidad emiliano-romañola es producto de una refinada actividad artesanal, que desde hace siglos tiene su laboratorio en la cocina. Aquí se apren den los gestos rituales de un arte, como en el taller de un orfebre o de un ebanista».

de un ebanista». La diferencia con este arte que se come

la explicaba así la escritora: «Aquí los aprendices, los mozos de almacén, aprenden del maestro cocinero a trabajar la pasta, a extenderla y cortarla de mil formas diferentes. Lasañas, tallarines, quadrucci, ravioli, cappelletti y tortellini son nombres célebres, de los que deriva más de la mitad de la fama mundial de la cocina de esta región».

No se suele recordar, pero fuera de Italia, ya en plena invasión de las pastas industriales, en los años 80 del

siglo pasado no existía aún una clara conciencia de la dedicación obsesiva con la materia prima y con la elaboración artesanal que diferenciaba los platos de Bolonia y de Emilia-Romaña de los de casi todas las demás regiones italianas. Fue entonces cuando autores como Medici explicaron muchas cosas que, curiosamente, fuera del país se desconocían porque, un poco como la cocina española, se consideraba la italiana como sencilla y rústica. Ahora mucho ha cambiado, pero en Colline Emiliane, en su modestísimo local con mesitas apretadas, no ha cambiado nada.

¿Qué podemos encontrarnos en la carta y en nuestro plato? Pues toda esa tradición. Se empieza con una selección de embutidos que incluye coppa, el cabecero curado del lomo de cerdo, en concreto la parte que está en el cuello, especialidad de Piacenza; el prosciutto (jamón) curado de Langhirano, el salami de Felino, que no es de un felino sino de cerdo de un pueblo que se llama así, la mortadela de Bolonia y alguna cosa menos familiar como la spalla di San Secondo, un jamón superior procedente, no de la pierna, sino de la espaldilla del cerdo, adobado con especias durante un mes y después dejado a secar.

De ahí se pasa a los primeros platos, encabezados por los venerados tortellini, pasta fresca rellena de carne, hierbas, calabaza y queso y convertida en una pequeña empanadilla. En Bolonia, y en Colline Emiliane, se sirven con un poco de rico caldo, o brodo. Tienen parientes de mayor tamaño: los tortelli rellenos de calabaza, y los tortelloni, cuyo relleno consiste en queso fresco ricotta y espinacas. Hay lasaña, ¡cómo no!, en este caso de pasta verde, y una especialidad de la casa muy refinada: fioquis de calabaza con crema de parmesano y trufas negras. Para días señalados.

Más de un cliente se satisface con embutidos y pastas rellenas, y nada más, pero las Latini y sus cocineros no dejan de lado los platos de carne: jamoncito de ternera guisado en leche, croquetas de cerdo fritas, o un hígado asado a la veneciana – nos salimos de Emilia-Romaña...- con cebollas y puré. Hasta rosbi/ para algún anglosajón irredento.

Las tartas que ofrecen de postre son genuinas golosinas, como la tatin de pera o la tarta merengada al limón.

Un punto algo menos entusiasmante de Emilia-Romaña es su gran especialidad vitivinícola, ese tinto espumoso llamado lambrusco. Pero en Colline Emiliane no nos condenan a él tan sólo, y por ejemplo es un placer con unos tortellini un fino y seco vino blanco producido algo más al sureste del país: el Quota 3n, un verdicchio dei Castelli di Jesi que completa a las mil maravillas la fiesta emiliana en Roma.



Los venerados

fresca rellena

de carne,

hierbas.

queso.

COLLINE

EMILIANE

calabaza y

tortellini, pasta

# **EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS



Jueves 29 de Agosto de 2024. Número: 4.991. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# La mejora de los polígonos continuará por La Lora, La Demanda y López Bravo

La sección de Industria de ProBurgos trabaja ya en el plan que definirá las actuaciones a medio plazo
 El área de Urbanismo retomará la construcción de la rotonda entre las calles Juan Ramón Jiménez y García Lorca

#### BURGOS

El área de Urbanismo piensa ya en las próximas actuaciones. Así lo indicaba ayer el responsable del área, Juan Manuel Manso. Visitaba la zona el edil satisfecho con el ritmo de las obras. Estimaba al respecto, de hecho, que se ha ejecutado el 50% de la mejora prevista, cifra que en el próximo mes se elevará de manera notable. El cálculo es que a finales de septiembre luzcan prácticamente rematadas dos de las tres vías: Fernando Dancausa y López Rodó. Concretaba que las mejoras en los polígonos continuarán, en el caso del Burgos Este, en las calles La Lora y La Demanda, además de completar la adecuación iniciada en La Bureba, y en el de Villalonquéjar, en López Bravo. El bipartito confía en tener redactados los proyectos de estas obras el año que viene para acometerlas antes de que culmine el mandato. Se trabaja, a través de ProBurgos, en un plan de polígonos.

## AVANZAN LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL POLÍGONO BURGOS ESTE

#### BURGO

Avanzan en tiempo y forma los trabajos de adecuación de las calles a Bureba, Fernando Dancausa y López Rodó, ubicadas en el polígono Burgos Este-antes conocido como Gamonal-y el área de Urbanismo piensa ya en las próximas actuaciones. Así lo indicaba ayer el responsable del área, Juan Manuel Manso. Visitaba la zona el edil satisfecho con el ritmo de las obras. Estimaba al respecto, de hecho, que se ha eiecutado el 50% de la meiora prevista, cifra que en el próximo mes se elevará de manera notable. Por otro lado, el Ministerio de Transportes, encabezado por el vallisoletano Óscar Puente, ha remitido al Ayuntamiento el provecto para la reforma del viaducto de la avenida Alcalde Martín Cobos que salva las vías del tren que desembocan en la estación de Villafría. FOTO: SANTI OTERO



# Villatoro remite más de 70 recursos a la CHD para que permita las obras previstas

El Ayuntamiento también recurre y recuerda que el proyecto es el mismo que ya obtuvo su respaldo

En tiempo y forma ha recibido la Confederación Hidrográfica del Duero los más de 70 recursos remitidos desde Burgos contra su inesperada negativa a realizar las obras contempladas por el Ayuntamiento para acabar de una vez por todas con las grietas que amenazan las viviendas del barrio de Villatoro. La decisión de la entidad enfadaba a los vecinos de la zona y sorprendía al equipo de Gobierno, pues idéntico proyecto-salvo por la actualización de precios efectuada en este tiempo-ya obtuvo en 2022 la conformidad ahora robada. Pia. 4



# La Junta impulsa Medina del Campo como polo agroalimentario con 28 millones de euros extra

#### VALLADOLI

Impulso a Medina del Campo (Valladolid) como polo agroalimentario. La Junta de Castilla y León relanza el posicionamiento de la localidad vallisoletana como uno de los ejes agroalimentarios de la Comunidad y lo hace con la ampliación del polígono y con la prórroga otros tres años del plan industrial de Medina del Campo. Págs. 8 y e.

### DEPORTES



Camps: «Llego a un club con un gran presente y un ilusionante fututo»

El Burgos CF refuerza la zaga con el veterano Lisandro López y el joven Ian Forns

Pág. 14

# OPINIÓN

Todos los veranos ocurre lo mismo. Y en Semana Santa y siempre que se produce una presencia masiva de vehículos en las carreteras burgalesas. La antigua autopista de peaje, liberalizada a bombo y platillo por un gobierno del mismo partido que prorrogó la concesión cuando le pareció bien, se convierte en una trampa para los viajeros. En puertas de la gran operación de retorno de las vacaciones de verano volverá a congregar a miles de vehículos a la hora en su tránsito desde el centro y oeste de la península hacia el norte y la frontera con Francia. Gran parte del tráfico en esas fechas es internacional y a ello hay que sumar el tránsito de mercancias por la principal vía de conexión con el país vecino. Esa autovía, la AP-1, es un embudo por el que apenas cabe el tráfico en fechas como esa. Es una vía muy anticuada, que requeriría de una remodelación integral como



Trampa en la autovía

se hizo con el tramo de la A-1 desde Santo Tomé del Puerto hasta Burgos, obra que se está pagando con el sistema de peaje blando con cargo a los presupuestos del Estado como gasto corriente. El tramo de Burgos a Miranda de Ebro por esa autovía es tercermundista y las mejoras prometidas no llegan. Nada que nos extrañe en una provincia en la que

esperar décadas por un trozo de autovía se ha convertido en lo normal. Tardó en liberalizarse la AP-1 y tardarán en ejecutarse proyectos de mejora como el tercer carril y los nuevos enlaces de Monasterio de Rodilla y Zuñeda. Mientras tanto, los atascos en esta vía son cada vez más frecuentes. Sobre todo cuando se produce un accidente de tráfico. Miles de personas atrapadas en kilométricos embotellamientos pueden dar fe de cómo se está acabando la paciencia con los fiascos de un ministerio como el de Fomento en el que ignorar los perjuicios a los ciudadanos se ha convertido en su santo v seña. Que se lo digan a nuestros paisanos atrapados en la estación de trenes de Chamartín en Madrid por culpa de los incidentes en la red ferroviaria. Ni siquiera tienen el consuelo de haber podido comprar uno de esos billetes de tren de las líneas low cost porque Burgos está excluido de la oferta. Otro regalo envenenado más que nos llevamos. Los problemas en la AP-1 y las incidencias en la red ferroviaria complican de forma inaceptable las comunicaciones desde Madrid con el norte de España y Burgos se ve perjudicada sin remedio. Sinceramente no veo qué en esta legislatura vaya a producirse algún avance mientras siga al frente de la cartera el actual ministro, que, dada su condición de exalcalde vallisoletano, debería conocerse al dedillo estos problemas que afectan a las redes de carreteras y ferrocarril en este rincón de la Comunidad. Con anunciar que el tramo de la autovía del Duero entre Langa y Aranda va a ser el más costoso en marcha este año va ha cumplido el expediente y puede irse tranquilo a jugar al gol en Lerma. Gracias por nada.

# El próspero futuro que espera al polo agroalimentario de Medina

EL PRÓSPERO futuro que se le augura a Medina del Campo, con los 28 millones prometidos por la Junta, para ensanchar en casi 70 hectáreas su espacio y convertirlo en un polo agroalimentario único en Castilla y León y de los más importantes del gran parte del país no es fruto de la casualidad. Es fruto del trabajo y el empecinamiento de su joven alcalde, Guzmán Gómez, que desde que desbancó de la alcaldía a la desidia que se había instalado en ella tuvo claro que el resurgir de Medina, en pleno retroceso poblacional y laboral, pasaba por aprovechar el posicionamiento estratégico de un polígono en ciernes que ya cuenta con un par de las factorías más importantes del sector en nues-

Medina tiene una posición estratégica clave, que la convierten en un atractivo logístico natural, no de esos artificiales planificados en tiempos por la Junta de Castilla y León sin ton ni son, por aquello de poner un centro logístico, o dos, en cada provincia con los que tratar de disimular agravios y desequilibrios. El actual regidor apostó desde el principio. Y no se rindió, cuando por ejemplo Europa desestimó el corredor agroalimentario que atraviesa gran parte de Castilla y León, con Medina como epicentro. Siguió y sigue adelante. Y esto es fruto del trabajo, del empeño, de la tenacidad y hasta de la testarudez, que es algo que debería ser innato a la política. Aunque ahora estamos más en tiempo de pusilánimes que de tenaces.

El polo agroalimentario ideado para Medina es un aliento para la comarca, pero también para el conjunto de la comunidad. Otros deberían tomar ejemplo y no esperar que les den todo hecho. Y es un aliento, fundamentalmente porque una infraestructura de este tipo tiene un enorme potencial de futuro. Y si no empieza a hacerlo Castilla y León, en este caso Medina del Campo, otros lo harán, como la vecina Madrid en su periferia, experta en fagocitar todo lo que genere empleo, despoblando cuanto hay a su alrededor, de gente y de puestos de trabajo.

Castilla y León, más dedicada en tiempos a las musas de la logística, tiene la asignatura pendiente de estos proyectos, pero con estrategia, no con componendas provinciales que no van a ninguna parte. Tiene tarea la Consejería de Movilidad y su nuevo inquilino en dar un impulso logístico a Castilla y León, ese es su tra-bajo esencial para potenciar el inalcanzable Corredor Atlántico, que, de momento, es una entelequia, como lo es el puesto creado en la Junta para cobijar a uno de los indigentes políticos que dejó la arrogancia de Ciudadanos tirados por el camino.

#### ABEL



## PAPAMOSCAS

# El errático empeño de Mañueco

SE EMPEÑA Mañueco en la errática senda de hacer el trabajo que no ejercen sus compañeros de Génova, con un Feijóo bien entrado en desidia. El recurso ante el Constitucional de la Amnistia, esa que permite que Puigdemont siga haciendo lo que le sale de los huevos contra el Estado de Derecho pero sin ayuda de los Mossos, no va a ninguna parte. O sí. Pero no es tarea autonómica. Para eso están otras instancias. Lo que ocurre es que Génova se parece soberanamente a un párvulo en día de onomástica, con los oiines vendados, zurrándole como un poseso a una piñata con forma de Sánchez, pero el que se lleva todos los mamporros es el inseparable compañero de pupitre y patio. Errático es el camino de Feijóo si persiste en una desidia tal que pretende que los barones y baronesas autonómicos ejerzan la oposición imprescindible contra Pedro Sánchez, mientras sus muchachos

se limitan a intentar la antipolítica en intervenciones parlamentarias que ni el más enclenque de los antisistema de Podemos se atrevería. La Ley de Amnistía es cosa del Congreso y sus congresistas. Una cosa es alzar al voz y cantarle las cuarenta al inquilino de Moncloa, que adaptar sus convicciones, y las de su partido, a su propia realidad, y luego nos quiere endosar el relato como si fuéramos gilipollas, o fuésemos gilipollas, o seriamos gilipollas. Le va bien la estrategia. Y si a Sánchez le cuadra la estrategia pese a su presunta y constante debilidad es que la del PP es errática. Media docena de años lleva ya el tío ahí encaramado. Esto es como el fútbol, a uno le va bien o mal en función de cómo le vaya al eterno rival. Y a la vista de los resultados, el PP hace tiempo que no las cheira. Mejor haría Feijóo en escuchar a sus barones, sobre todo a los que ganan y gobiernan, que a tanto indocumentado que con nadie ha empatado, medrando en Génova. Fejióo, haz caso, de ganador a ganador.

# EL CORREO DE BURGOS **EL**MUNDO

BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR: PABLO R. LAGO

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS

DIRECTOR: RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE:

REDACCIÓN: Marta Casado, Natalia Escribano. Virginia Martin, Diego Santamarí Loreto Velázquez. Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD

PUBLICIDAD:

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN:

DISTRIBUCIÓN: IMPRIME: Bermont Impresión. Avda. Portugal. 4 CTC Costada, 28821 Costada (Madrid)

DEPÓSITO LEGAL:

# La mejora de los polígonos continuará por La Lora, La Demanda y López Bravo

- La sección de Industria de ProBurgos trabaja ya en el plan que definirá las actuaciones a medio plazo
- Urbanismo retomará la construcción de la rotonda entre las calles Juan Ramón Jiménez y García Lorca

#### L. BRIONES BURGOS

Avanzan en tiempo y forma los trabajos de adecuación de las calles a Bureba, Fernando Dancausa y López Rodó, ubicadas en el poligono Burgos Este -antes conocido como Gamonal- y el área de Urbanismo piensa ya en las próximas actuaciones. Así lo indicaba ayer el responsable del área, Juan Manuel Manso, Visitaba la zona el edil satisfecho con el ritmo de las obras. Estimaba al respecto, de hecho, que se ha ejecutado el 50% de la mejora prevista, cifra que en el próximo mes se elevará de manera notable.

El cálculo es que a finales de septiembre luzcan prácticamente rematadas dos de las tres vías: Fernando Dancausa y López Rodó. Concentrará entonces sus esfuerzos la empresa adjudicataria, RFS, en culminar la reforma de La Bureba, espacio en el que han surgido ciertos inconvenientes que, según avanzó el concejal, prolongarán los traba-jos algo más de los tres meses que restan del plazo oficial de diez me ses que marca el contrato. Como contrapartida, destacaba, las otras dos calles estarán finalizadas mucho antes de lo previsto, en beneficio del tráfico de la zona, que no es poco, dada su ubicación en pleno corazón del polígono industrial.

Manso recordó que la obra en cuestión permitirá renovar el pavimento de las aceras y de las propias calzadas, así como las redes de alumbrado y suministros. Se crearán además nuevas plazas de aparcamiento, «demandadas reiteradamente por los empresarios», según subrayó el edil, y se incorporará un carril bici.

El responsable de Urbanismo aprovechaba la visita para anunciar las actuaciones que vendrán. Concretaba que las mejoras en los polígonos continuarán, en el caso del Burgos Este, en las calles La Lora y La Demanda, además de completar la adecuación iniciada en La Bureba, y en el de Villalonquéjar, en López Bravo. El bipartito confía en tener redactados los proyectos de estas obras el año que viene para acometerlas antes de que culmine el mandato.

No serán, sin embargo, las únicas que aspira a impulsar el equipo de Gobierno integrado por PP y Vox y liderado por Cristina Ayala. La sección de Industria de ProBurgos, antes Promueve, cuyo responsable político es el propio Juan Manuel Manso, trabaja ya en diseñar un plan de polígonos a modo de hoja de ruta a medio plazo.

Su contenido, que también re-

percutirá en el Monte de la Abadesa, se consensuará con las agrupaciones empresariales, que aportarán propuestas y defenderán sus prioridades. De tal documento van a formar parte sí o sí dos iniciativas que el concejal está dispuesto a materializar: la segunda fase de la reforma de la calle Merindad de Montija, en Villalonquéjar, y la cons-

trucción de una rotonda en la confluencia entre las calles Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca, en Gamonal.

Retomará así Urbanismo el proyecto tramitado administrativamente en el mandato anterior, detenido al parecer por problemas vinculados con las expropiaciones de los terrenos que requiere ocupar esta dotación. Cabe recordar que el proyecto en cuestión obtenía luz verde en octubre de 2021. La idea surgía, no obstante, en época de Lacalle, cuando la apertura del supermercado anexo al acceso a la calle La Demanda desde el bulevar evidenció la necesidad de agilizar la distribución del tráfico en ese punto. La inversión prevista ha-

ce tres años para su construcción rondaba 1,5 millones de euros, según el documento aprobado entonces, y el plazo de ejecución de la obra, que incluía la creación de un carril bici conectado al que llega desde la plaza Avelino Antolín, alcanzaba los ocho meses. Tocará revisar el contenido de la propuesta y actualizar los precios.



Juan Manuel Manso charla con representantes de las empresas responsables de las obras en Fernando Dancausa, López Rodó y La Bureba. SANTI OTERO

# El Ministerio de Transportes reactiva la reforma del puente sobre Martín Cobos, por 4,3 millones

El Ayuntamiento debe dar luz verde al proyecto que ya le ha remitido el Gobierno / Manso celebra la respuesta a su petición y estima que las obras empezarán en 2025

L.B. BURGOS

Presumía Manso en su visita al poligono Burgos Este de eficacia. Y es que la reclamación pública que lanzaba a finales de junio en la misma zona parecehaber surtido efecto. «Este equipo de Gobierno de derechas conseguido en meses lo que no logró Daniel de la Rosa en cuatro años», proclamaba el concejal de Urbanismo. Se refería así al paso dado por el Ministerio de Transportes, encabezado por el vallisoletano Óscar Puente, al remitir al Ayuntamiento el proyecto para la reforma del viaducto de la avenida Alcalde Martin Cobos que salva

las vías del tren que desembocan en la estación de Villafría.

El edil rogaba a comienzos del verano agllizar estos trámites y celebraba ayer la diligencia de los técnicos de la Administración central.

El proyecto tendrá que recibir los preceptivos informes favorables municipales y, en tal caso, obtener la aprobación del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo, lo que, según los cálculos de Manso, podría ocurrir a finales de septiembre.

Trasladó que la idea del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, según las indicaciones de su delegado en Burgos, es incorporar la partida necesaria para rehabilitar el viaducto en el próximo presupuesto, «siempre y cuando haya, y si no se encajará víamodificación o como sea posible», subrayó el concejal, que quiso en particular reconocer «la preocupación por que las infraestructuras de Burgos mejoren» del jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, Javier Fernández Armiño.

Así, la previsión es licitar y comenzar las obras a lo largo del próximo año, lo que implicaría culminar la renovación completa de la avenida Alcalde Martín Cobos. una de las arterías principales del polígono Burgos Este. La actuación contemplada consiste en la integración urbana del entorno del paso elevado, así como su reparación estructural.

Mientras el proyecto 'fragua' y se ultiman los trámites para su materialización, avanzan las obras a cargo del Ayuntamiento de la quinta fase de remodelación de la cita calle, centrada en la 'desembocadura' de la avenida en la Nacional izo, donde entroncará con una glorieta que distribuirá el flujo de tráfico entre ambas vias y la Ventilla.



Grietas y hundimientos en una acera de Villatoro que podría deberse al paso de aguas subterráneas. TOMÁS ALONSO

# Villatoro remite más de 70 recursos a la CHD para que permita las obras previstas

El Ayuntamiento también ha presentado el suyo, en el que recuerda que el proyecto es el mismo que ya obtuvo su respaldo

L. BRIONES BURGOS En tiempo y forma ha recibido la Confederación Hidrográfica del Duero los más de 70 recursos remitidos desde Burgos contra su inesperada negativa a realizar las obras contempladas por el Ayuntamiento para acabar de una vez por todas con las grietas que amenazan las viviendas del barrio de Villatoro. La decisión de la entidad enfadaba a los vecinos de la zona y sorprendía al equipo de Gobierno, pues idéntico proyecto -salvo por la actualización de precios efectuada en este tiempoya obtuvo en 2022 la conformidad ahora robada. «La actuación prevista no ha cambiado nada», insiste el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso. En este extremo incide, de hecho, el documento remitido desde el propio Ayuntamiento rubricado la pasada semana por la alcaldesa en funciones en aquel momento, la edil Yolanda Barriuso.

El texto enumera en doce folios las diversas razones por las que el cambio de postura de la CHD «carece de razón de ser», detalla el concejal, que subraya que «no procede en igual caso aplicar distinto criterio». El recurso recuerda además que los trabajos que se quieren efectuar no provocarán alteración alguna del entorno y resalta también la reversibilidad de los mismos en caso de no obtener el fruto deseado, la captación de las aguas subterráneas que producen las filtraciones, y siempre a instancias del organismo en cuestión. «Si vemos que no funciona, podemos dar marcha atrás en cualquier momento sin que quede secuela alguna en la zona», insiste Manso, que confia en obtener respuesta de la entidad en un plazo máximo de un mes.

El perjuicio, no obstante, ya se ha dejado sentir, pues la autorización parcial emitida por la CHD impedía iniciar la intervención el 1 de agosto, tal y como estaba previsto.

Al recurso municipal se han sumado los de residentes particulares del barrio de Villatoro, «más de 70» tal y como confirma el presidente de la agrupación de vecinos, Javier Rodríguez. También la asociación ha enviado uno como colectivo, aunque la indicación es que se remitieran a título personal.

A la espera de la respuesta a estas alegaciones, los habitantes de la zona, hartos ya de una situación que se prolonga en el fiempo mucho más de lo deseado e imaginado, no descartan acudir a la justicia por los daños patrimoniales causados en los últimos años. En el pasado hubo que demoler viviendas y varios vecinos tuvicron que dejar sus casas para irse a vivir a otro lugar por los daños en sus propiedades.

# El PSOE recela de la organización de la carrera nocturna y denuncia que carece de plan de seguridad

La carrera 'Burgos music run night' está programada para este sábado 31 de agosto. Han pedido los informes relacionados con el evento para conocer la organización

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS El partido socialista ha pedido al ayuntamiento de Burgos el acceso

ayuntamiento de Burgos el acceso al expediente relacionada con la organización de la carrera nocturna Burgos music run night' que se disputará en Burgos el 31 de agosto con un circuito urbano que recorrerá el casco histórico de la ciudad e irá acompañada de un espectáculo de luz y sonido. Un evento que fue presentado el pasado 13 de agosto por el concejal responsable de Deportes, César Barriada, acompañado de Joel Delgado.

El concejal socialista Julián Vesga ha denunciado que el consejo de Deportes no contó con información previa de su organización. «Ningún consejero de Deportes ha recibido información del desarrollo de la carrera. Hemos pedido acceso al informe y expediente completo», explicó Vesga.

El principal grupo municipal de la oposición resalta en la falta de l plan de seguridad que rodea la puesta en marcha de este evento. «Nos preocupa enormemente porque a fecha de hoy creemos que no está aprobado o desarrollado el plan de seguridad», apunta Vesga, que aña de su grupo pone en duda que el Plan de Seguridad vaya a estar listo y revisado para poder realizar la prueba deportiva «con seguridad», tanto de las personas que la disfrutan como de las que lo acuden a ver como espectadores.

Vesga añade que el partido socialista tiene noticia de que se están enviando publicidad de la prueba «tanto a correos personales como wasap, en los que se está utilizando el nombre del ayuntamiento de Burgos», por lo que demanda que se «aclare como se ha llegado a los mismos y quien ha dado permiso de uso de los datos para realizar esta difusión». Otro punto en el que inciden es en la promoción del evento «que acciones está llevando a cabo para su promoción, el tipo de acciones y si son extensibles para otros clubes de la capital», incide Vesga.

También handemando información sobre la figura jurídica que el ayuntamiento está utilizando para colaborar en este evento, «se trata de un patrocinio o de una organización directa y el uso de los nombres del ayuntamiento».

El concejal socialista también ha destacado la posible «vulneración del reglamento de ruido», ya que la prueba se desarrollará en horario nocturno con la intervención de música, amenizada por DJs.

# Dos empresas optan a la gestión de las escuelas infantiles

L. B. BURGOS

Dos empresas optan a la gestión de las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Burgos. El pasado 23 de agosto culminaba el plazo de recepción de ofertas para atender este servicio tan demandado con un par de aspirantes sobre la mesa. En concreto se trata de Arasti Barca, actual responsable del mismo hasta que finalice este procedimiento, y la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Koala Soluciones Educativas y Selectia Servicios Auxiliares.

La licitación se publicó en la plataforma de contratación del sector público el pasado 22 de julio, lo que dejaba un mes a los interesados para remitir la documentación indicada

El proyecto técnico propuesto tendrá una calificación máxima de 55-32 el plan de atención a la infancia en particular y 23 la organización del resto de servicios complementarios, como cocina, limpieza y jardinería- y la oferta económica, de 45. Los sobres con las ofertas presentadas se abrirán el próximo 6 de septiembre.

Cabe recordar que el nuevo contrato de gestión de las escuelas infantiles municipales se encarece un 20%, hasta alcanzar los 2,5 millones anuales. Así, el importe total por los cuatro próximos cursos contemplados en la licitación (dos más dos prórrogas de un año) alcanza los 9,986,584 curos.

Ofrecía estos datos la portavoz municipaly concejalde Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, tras aprobarse el 11 de julio en la Junta de Gobierno Locallos pliegos en cuestión, con la intención de tener adjudicada la gestión de este servicio en septiembre, tras expirar el contrato anterior a finales de junio.

Ballesteros recordaba entonces que el Ayuntamiento de Burgos dispone de cuatro escuelas infantiles -José Antonio Rodríguez Temiño, Los Gigantillos, Pequeño Cid y Río Vena- incluidas en el programa de gratuidad de la educación de cero a tres años de la Junta de Castilla y León, por el que reciben 40.000 euros por aula al año.

El nuevo contrato obligará a subrogar a la plantilla que hasta la finalización del anterior ha prestado servicio en los distintos centros. Además, exigirá la incorporación de dos nuevas plazas de técnicos de Educación Infantil, lo que elevará la ratio de profesionales por encima de las establecidas como óptimas por la Administración regional.



Isaac y Gorka empiezan el curso escolar en el Instituto de Lerma en quince días pero el transporte escolar no se acerca a recogerlos a su pueblo. ECB

# El autobús escolar no llega a Ura

## MARTA CASADO BURGOS

Ura es una pequeña localidad del Arlanza de 12 habitantes perteneciente al municipio de Covarrubias. En verano, como todos los pueblos, bulle población y los niños aparecen por sus calles en la bici, corriendo y jugando. Pero en invierno se apaga. Este año no tanto. Isaac y su familia han decidido hacer del pueblo de su padre su hogar. Isaac y Gorka son los primeros chavales que vuelven a correr por las calles de la localidad todo el año. Ura llevaba cinco décadas sin tener niños censados. Con su llegada La localidad suma cuatro vecinos mas, son 16, y Covarrubias, que tiene 20 chavales censados de su edad en todo el territorio, según el censo de población del Instituto Nacional de Estadística, suma a dos jóvenes

## «Dicen que el acceso al pueblo es camino y no lo cubre el seguro»

### «Autobuses con turistas y para llevar a votar sí llegan hasta aquí»

más. Esto la cifras. Porque los problemas ya han empezado a llegar.

«No hago más que escuchar que hay que atraer familias a lo pequeños pueblos, hablan mucho de luchar contra la despoblación, pero luego todo son problemas», señala

# ISAAC Y SU FAMILIA HAN VUELTO AL PUEBLO FAMILIAR DONDE NO HAY NIÑOS CENSADOS DESDE HACE 50 AÑOS

La familia se ve obligada a llevar a los niños, matriculados en Lerma, hasta Puentedura. «Hablan mucho de luchar contra la despoblación, pero luego todo son problemas»

Isaac Camarero. Las carencias con servicios privados no son una sorpresa, se rigen por los números, pero lo que les parece incomprensible es que no se garanticen los servicios públicos mínimos como a cualquier otro vecino de un pueblo de la provincia de Burgos.

El problema más acuciante para la nueva familia de Ura llega con la vuelta al cole. Los chicos han pasado del centro de Puigcerdá, Gerona, donde residía la familia a estar escolarizados en 2º y 3º de la ESO en el Instituto de Secundaria de Lerma para el curso que se estrena en 15 días. Pero el autobús escolar no va a llegar hasta su pueblo para recogerles.

«Nos deniegan el autobús escolar porque dicen que la carretera que conecta Ura con Puentedura es un camino y por tanto no está dentro del seguro del transporte escolar», explica. La negativa es rotunda «no nos dan solución ni itinerario por el que acudir y reclamar, solo que llevemos nosotros a los niños a Puentedura y ahí cogen el autobús y luego les vayamos a recoger». Algo que no convence a la familia.

Las dos localidades están a cuatro kilómetros de distancia. No es un tramo para que dos chicos de 14 y 15 años hagan solos andando y menos en invierno. «Y ahora yo puedo llevarles pero más adelante igual con el trabajo se complica la cosa», explica.

El trayecto que se niega a realizar el transporte escolar es el único camino de conexión con la localidad. «Es una carretera estrecha, es verdad, pero está perfectamente asfaltada y lo usamos todos es que no hay otra ruta para llegar o salir del pueblo y no entiendo cómo es camino siendo la única vía de acceso». Aunque ve una «incongruencia» que autobuses «bien grandes»



Autobuses de turismo para hacer rutas de senderismo en la zona si llegan

sí llegan hasta Ura para otros cometidos. «No entiendo que sí puedan traer un autobús para recoger a los vecinos para llevarles a votar o los autobuses grandes que dejan aquí a los turistas para hacer las rutas de senderismo, pero el autobús del colegio no puedan venir a recoger a mis hijos», lamenta.

No es el único problema que se ha encontrado desde que en Semana Santa su mujer y él llegaron a Urapara a condicionar la casa de su familia. «Mi padre era de Ura y siempre veníamos en verano, a mi me encantaba mi pueblo y ya con la familia también nos gustaba mucho, así que nos planteamos ya venír aquí todo el año, a mi mujer le gustó la idea y al terminar el curso allí, nos trajimos a los niños», cuenta Camarero.

El primer escollo tuvo que ver con las comunicaciones. «Aquí no hay fibra, no tienes internet como el que puedes tener en la ciudad o a 4 kilómetros que sí tienen, aquí solo con satélite pero es algo que necesitas hoy en día», señala. También ha tenido problemas con la compañía telefónica con la que opera porque «aquí no tengo cobertura de Orange, pero resulta que si quiero cambiarme tengo que pagar penalización».

Su mujer, de Barcelona, y el nacido fuera pero con raíces en Ura reconoce que para ellos «las ventajas ganan a las dificultades, estamos contentos porque es lo que buscábamos un pueblo tranquilo, no nos arrepentimos de la decisión pero hay problemas como el del autobús que para viajeros si pero para ir al instituto no es algo que vemos incongruente».

# Hartazgo vecinal en Santa Catalina tras una nueva reyerta multitudinaria

Treinta personas se vieron implicadas en una pelea / Los vecinos piden «mas control»

#### LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Los vecinos del barrio de Santa Catalina y sobre todo del entorno de la calle Hospicio están hartos. La última pelea ha tenido lugar en la calle Pizarro con la Avenida de Burgos. Según confirma la Policía Local y Nacional, en la tarde del martes, unas treinta personas se vieron implicadas en una reyerta que se saldó con dos detenidos y una persona herida que fue ingresada en el hospital donde se recupera. «Es un sinvivir», lamenta un vecino.

El enfrentamiento comenzó, al parecer, por una disputa entre un matrimonio y dos hombres hermanos, todos de origen magrebí. La tensión fue yendo a más y a cada una de las partes se sumaron familiares y amigos. El motivo de la trifulca se desconoce, aunque según fuentes policiales ambas partes se conocían con anterioridad.

La alerta llegó a la sala de ope raciones de la comisaría de Policía Local a las 21.40 horas. Hasta allí se desplazó una primera patrulla que, al ver el alcance de la pelea, requirió refuerzos, por lo que también acudió la Policía Nacional y el servicio de emergencias de SACyL, donde los médicos atendieron en la ambulancia a tres personas, aunque solo una de ellas, la que se en contraba en el suelo tirada, quedó ingresada en el hospital Santos Reyes. Los otros dos presentaban heridas leves. La Policía Nacional detuvo a dos hombres.



La Policía Local y Nacional trabajaron de forma conjunta. ECB

Los vecinos no esconden su hartazgo, «Ahora es Pizarro, pero aquíen esta zona las peleas son continuas, sobre todo en las inmediaciones de la calle Hospicio. No podemos seguir viviendo asi», lamenta una vecina cuyo hijo fue testigo de la multitudinaria trifulca. «Según me dijo, había hasta navaias», relata.

La violencia no cesa. «Esta misma mañana, sobre las 6.30 horas, había a la altura del Maquiavelo una muier con dos hombres pegándose... cuando mi marido ha pasado ya estaba la policía», explicaba ayer.

Y es que, aunque siempre ha sido zona de ocio nocturno, en los últimos años la inseguridad se ha agravado. «Si no son peleas, son gritos, golpes... Ahora que estamos en verano y que dormimos con las ventanas abiertas es una locura. Algunas peleas han sido tan graves que ya nos da miedo hasta asomarnos por la ventana», asegura.

Lo cierto es que la Policía, tanto Nacional como Local, lleva tiempo reforzando la vigilancia en esta parte del barrio de Santa Catalina. «Está más vigilado que ningún otro barrio, pero el problema es que son peleas que surgen de repente. Es un problema difícil y muchas veces está relacionado con problemas de integración», admite el presidente de la asociación de vecinos, Antonio Adelino, sin olvidar las operaciones antidroga que también se han llevado a cabo con éxito dentro del 'Plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas, lugares y locales de ocio'.

Sin embargo, los vecinos de estas calles insisten en la importancia de reforzar aún más la vigilancia por la noche. «Se evitarían muchos líos».

Desde la asociación de comerciantes se está haciendo un esfuerzo ímprobo por mejorar el barrio con iniciativas como la ruta de los murales o el futuro mercadillo europeo de los domingos, pero las peleas y el ruido que muchas personas provocan al cierre de los bares perjudican la imagen del barrio y también complican la venta de pisos. «Nosotros hemos pensa do muchas veces en vender, pero lo tienes que malvender y tampoco podemos permitírnoslo; es la pescadilla que se muerde la cola», lamenta la vecina.

# Herido un joven de 30 años con arma blanca en Miranda

BURGOS

Un varón de 30 años resulto herido por arma blanca en una pelea en la calle Ciudad Jardin, en Miranda de Ebro (Burgos), según datos del 112 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se produjo minutos antes de las 22.56 horas del martes, 27 de agosto, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió un aviso sobre una agresión.

El centro de emergencias 112 avisó del incidente a Policía Local de Miranda de Ebro, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico (SVB). El herido, un varón de 30 años, fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Miranda de Ebro.

En lo que va de año se ha registrado al menos otras tres agresiones con arma blanca. A finales de julio, la Guardia Civil detenía a un joven de 19 años por apuñalar a otros dos jóvenes en el transcurso de una pelea en las fiestas de Cadiñanos. En mayo, un joven resultaba herido tras ser agredido con un arma blanca durante una pelea en la calle Calzadas, mientras que en abril un joven resultaba herido tras ser apuñalado por la espalda en la calle Fernán González.

# Boada de Roa celebrará el BoaDub Reggae Festival

El nuevo evento musical tendrá lugar el 31 de agosto y contará con talleres de danza

#### L. V, ARANDA

El ritmo no para en la Ribera del Duero. La próxima cita tendrá lugar el sábado 31 de agosto en Boada de Roa. con el Boa Dub Reggae Festival. Como es de esperar, la música tendrá todo el protagonismo gracias a las actuaciones de Black Playmakers (Valladolid), Danielsan (Valladolid), Matistyle (Valladolid), Xinorrix Selektah (Palencia) y Bernardo El Tranquilo (Peñafiel).

Además, el festival se completará con otras actividades pensadas en el disfrute de toda la familia, como un taller de danza africana con Mery Katatonik, un mercadillo artesanal y un taller de Yoga y Meditación que estará dirigido por la experta Diana Sandoval. Los interesados en asistir a esta masterclass deben inscribirse de forma previa en el teléfono 684 35 44 94. El precio por persona es de 10 euros y las plazas son limitadas, por lo que se respetará el orden de inscripción.

La entrada al festival es libre. Se trata de un evento organizado por el Ayuntamiento de Boada de Roa y la asociación Nivel Ribera del Duero.

#### PEÑARANDA

Por otro lado, la localidad ribereña de Peñaranda ofrecerá el mismo sábado otra alternativa de ocio a tener en cuenta: 'Brújula', la obra de teatro que presenta 7 Bubbles y que se escenificará en el bello patio del Palacio de Avellaneda a las 20.00 ho-



Boada de Roa acogerá el festival el próximo sábado 31 de agosto. ECB

ras. Con entrada libre, la representación está abierta a todos los públicos. Es una iniciativa enmarcada dentro del verano cultural de Clunia. Según explican desde la productora, es una loca comedia de pompas de jabón donde el público juega un papel clave; un recorrido por innumerables aventuras que despierta la magia en grandes y pequeños. Además los municipios de Fresnillo de las Dueñas y La Vid viven sus fiestas.

# Una docena de farmacias rurales, en riesgo de desaparecer en la provincia

El Colegio de Farmacéuticos agradece la ayuda de 96.000€ de la Diputación que llegará a 60 establecimientos sanitarios de la provincia / «Hacemos una labor sanitaria y social»

FUENCISLA CRIADO BURGOS

Hasta el día 19 de septiembre, las oficinas de farmacia burgalesas ubicadas en municipios de menos de 1.000 habitantes, podrán presentar la solicitud de ayudas convocadas por la Diputación Provincial de Burgos, al considerarlas servicio básico de interés público.

Una línea de ayudas que supondrá la distribución de 96.000 curos que se repartirán entre 60 establecimientos sanitarios al considerarse que se trata deun servicio esencial que en este momento está en riesgo. En concreto se podrá solicitar 1,500 euros. Pero si la oficina está considerada con de Viabilidad Económica Comprometica, VEC, se podrán recibir 2.000 euros.

«Nuestra labor es sanitaria, pero también es un centro social esencial para la comunidad» indica Rodrigo Moral, Presidente del Colegio de Parmacéuticos, institución que ha agradecido a la Diputación burgalesa el ser la primera en proceder a este rescate de la farmacia rural.

Se trata de un servicio básico a los ciudadanos de los pueblos, «para cualquier pueblo es vital porque funciona como un servicio público que no solo actúa como consultorio sanitario rápido».

En muchos, desde la farmacia se hace, se realiza una labor social, ya que conoce a los vecinos y sus necesidades «las personas que están solas, se sabe, conoce su estado, una cobertura social».

Hace poco, en un pueblo, un farmacéutico ayudó a una persona que estaban sufriendo un infarto a través del uso de desfibrilador. «Hubo que cruzar todo el pueblo para buscarlo en el ayuntamiento. En algunos países los desfibriladores se en-



La ayuda de Diputación se repartirá entre 60 establecimentos del medio rural . ECB

cuentran en las fachadas de las farmacias», explica el presidente del Colegio de Farmacéuticos.

A veces es también es una tienda cercana para surtirse de muchos servicios, y que además favorece el asentamiento de la población rural. «Es vital. La gente es más proclive a marchase si no dispone de estos servicios básicos». Sin embargo la viabilidad económica de oficinas de farmacias y botiquines de farmacia está seriamenta menazada por la disminución de la población ala que atienden y por su

envejecimiento. En este momento son 12 farmacias rurales las que necesitan ayuda porque sus ingresos son muy bajos». Establecimientos que se encuentransituados en localidades que, si bien en verano, ven aumentar sus habitantes, el resto del año, desciende de forma considerable. Es el caso de Barbadillo del Pez, que cuenta con 69 habitantes censados, o Arija, que pasan por poco de los 100 habitantes.

El pasado año se cerró una en San Martin de Rubiales, en la Ribera, y hay algunas mas en serio peligro en el norte de la provincia. Desde el Colegio inciden en que la farmacia rural es la base de la sanidad en los pueblos, «cuando se cierra una farmacia y se cierra el botiquin farmacéutico, desaparece el lútimo sanitario de ese entorno. Por eso, los farmacéuticos son una pieza clavepara evitar la despoblación. Confiamos en que el Estado, la Junta y los Ayuntamientos se sumen a estas iniciativaes.

## RECETA ELECTRÓNCIA

Este verano especialmente se está

dejando notar los fallos de lectura de la receta electrónica que afectan a los vecinos que, si bien son de otras comunidades pasasan el verano en nuestra provincia. Un error que hace que a veces no se les puede dispensar el tratamiento.

Desde el Colegio de Farmacéuticos indicen en que esta situación les preocupa «hay un problema de lecturas de datos entre el Ministerio de Sanidad y el Sacyl. Lo que hace que muchos pueblos no puedan dispensar las recetas electrónicas de otras comunidades autónomas», explica Rodrigo Moral, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos.

Sobre todo afecta a población del País Vasco y de Madrid que veranea en Burgos. «Ocurre desde hace cuatro años, pero este año siendo especialmente grave».

El problema surge a raíz de la conexión de todo el país con la receta electrónica. En invierno, en la provincia, cuando hay poca demanda, funciona «razonablemente bien».

Pero en verano el sistema se colapsa, ya que se registra un flujo mayor al habitual, «la interoperabilidad. El problema es compartido entre el Sacyl y el Ministerio de Sanidad. Deben ponerse de acuerdo para arreglarlo», apunta el presidente.

La provincia de Burgos tiene una red de 198 farmacias, de las cuales 83 están en la ciudad de Burgos, 14 en Miranda de Ebro, 12 en Aranda de Duero, 4 en Medina de Pomar, 3 en Briviesca y 82 en municípios rurales. La red se amplía con el servicio de atención farmacéutica en otros 32 municípios rurales que disponen de botiquín farmacéutico. Un total de 230 puntos de atención farmacéutica que cubren la provincia de Burgos, una de las provincias con mayor número de municípios.

De las 82 oficinas de farmacia en el medio rural burgalés, son 60 las que se encuentran en municipios de menos de 1.000 habitantes, de las cuales 12 se encuentran en una situación comprometida.

# El Arzobispado de Burgos impulsa la fundación 'Ars burgensis' para difundir el patrimonio religioso

Nace para con el objetivo de modernizar los protocolos de la conservación y promoción

#### BURGO

Ars Burgensis' es el nombre de la nueva fundación presidida por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, creada con el fin de «modernizar los protocolos de la conservación, promoción y difusión del patrimonio religioso, cultural, histórico y artístico que atesora la Iglesia que peregrina en Burgos». Resueltos los requisitos legales y administrativos para su puesta en marcha, esta mañana ha tenido lugar la sesión constitutiva de esta entidad, conformada por seis miembros de la archidió-

cesis, a los que se podrán sumar hasta siete miembros más, entre los que se optará por responsables de cultura de la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, expertos en Historia del Arte de la Universidad de Burgos, un representante de la fundación Círculo y otros tres miembros de libre designación propuestos por el arzobispo para un período de cuatro años prorrogables.

De esta manera, la fundación pretende promover la conservación, restauración, protección, investigación, interpretación y difusión del patrimonio, propiciando la apertura de los templos y organizando adecuadamente las visitas a los monumentos. Para ello, se propone concurrir a todo tipo de subvenciones y ayudas convocadas a tal fin, promoviendo el desarrollo cultural, social y económico del lugar y el entorno donde está presente el patrimonio. Entre los fines de la entidad, también figura la implantación de tecnologías en el estudio, conservación y difusión del patrimonio, lograr la eficiencia energética de los edificios y participar en proyectos culturales con otras entidades canónicas o civiles tanto na-

cionales como extranjeras.

cionaes como extranjeras.

Tampoco se olvidará esta fundación de poner en valor el rico patrimonio histórico, artístico y cultural,
a través de la formación y asesoramiento en materia de patrimonio cultural, mediante jornadas, seminarios
o conferencias que resulten de interés. Asimismo, concederá becas y promocionará estudios, proyectos o investigaciones para el conocimiento,
la protección, la puesta en valor o la
difusión del patrimonio cultural de
la archidiócesis de Burgos.

'Ars Burgensis' está inscrita en el re-

gistro de Fundaciones de Castilla y León y se rige por sus propios estatutos, firmados recientemente ante notario por los patronos diocesanos. Con esta entidad jurídica, la archidiócesis se dota de un nuevo organismo para atender la conservación, difusión y protección del patrimonio eclesiástico, posibilitando así nuevas vias de financiación, además de las habituales hasta la fecha.

Deberá destinar al menos el 70% de sus recursos a la consecución de estos fines, siendo la transparencia y la rendición de cuentas unos de los objetivos primordiales de la nueva fundación, en la que ninguno de los miembros recibirá retribución económica alguna.

Con Ars Burgensis, la archidiócesis quiere cuidar un patrimonio al que define como «legado de la fe y de la forma de ser del pueblo cristiano»,

# CASTILLA Y LEÓN

# La Junta impulsa Medina del Campo como polo agroalimentario con 28M€

 Mañueco anuncia la ampliación del polígono del municipio hasta las 172 hectáreasy la prórroga del Plan Industrial y su entorno hasta 2027 tras haber canalizado 24 millones: «Es una herramienta eficaz»

RICARDO GARCÍA VALLADOLID La Junta de Castilla y León tiene previsto dar un importante impulso a la vertiente industrial de la localidad vallisoletana de Medina del Campo como polo del sector agroalimentario que acoge a algunas de las empresas más potentes de la Comunidad en este campo. Así lo anunció ayer el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien avanzó una prórroga de tres años del Plan Industrial de Medina del Campo y de su entorno hasta el año 2027, así como la expansión del polígono industrial 'Escaparate' del municipio hasta las 172 hectáreas tras una inversión aproximada de 28 millones de euros.

Con respecto a ese Plan Industrial, que ahora se prolongará hasta el año 2027, Fernández Mañueco celebró que «está dando buenos resultados, está permitiendo que se instalen nuevas iniciativas empresariales que se cree empleo en toda la comarca».

«Es una herramienta eficaz», insistió, y agregó que «entre ayudas a proyectos empresariales y la apuesta por la financiación se han canalizado en torno a 24 millones de euros en el Plan Industrial».

«Nuestro objetivo es seguir incrementando el suelo industrial a disposición de los proyectos empresariales», apuntó el presidente de la Junta a renglón seguido, y matizó que el objetivo es «hacerlo con suelo industrial de máxima calidad, pero también que sea un suelo industrial a bajo precio nos parece muy importante. Por eso vamos a llevar el polígono "Escaparate' hasta las 172 hectáreas. Prácticamente se va a duplicar con entorno a 67 nuevas hectáreas», explicó.

Alfonso Fernández Mañueco reivindicó que la ampliación del poligono 'Escaparate' de Medina «es algo muy importante» y avanzó que «está prevista la adjudicación del proyecto esta misma semana y también estamos tramitando la ampliación del Plan Regional pa-



«ORGULLO» PARA MEDINA, VALLADOLID Y CASTILLA Y LEÓN. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mafiueco, dio comienzo ayer al nuevo curso político con una visita institucional a la fábrica de Europe Snacks en Medina del Campo, compañía que para el jefe del Ejecutivo autonómico supone un «orgullo».

ra agilizar al máximo este gran proyecto industrial que tienen una inversión prevista de 28 millones de euros».

Durante su visita a la fábrica de Burope Snacks en la Villa de Ferias, el presidente de la Junta defendió que «Medina del Campo tiene un brillante futuro». Así, a los trabajadores de la empresa les recordó que contribuyen «desde Medina del Campo y desde Valladolid a que en Castilla y León seamos líderes en sectores tan importantes como la automoción, la logística, la industria química, la farmacéutica, la ciberseguridad, la forestal, las energías renovables y la industría agroalimentaria».

«Me siento muy contento de estar hoy aquí coincidiendo con ese segundo aniversario de la decisión que se tomó que hace que hoy esta fábrica todavía vea el futuro con mayor optimismo», apuntó Mañueco al inicio de su intervención en una visita que se producía 24 meses después de la decisión de la compañía francesa de asentar su sede principal en Castilla y León.

«Orgullo es para nosotros que una multinacional tan importante como Europe Snacks, dedicada a la fabricación de aperitivos decidiera establecer su sede en Castilla y León y agradezco de corazón que sigáis invirtiendo con fuerza en Medina», indicó al respecto Mañueco.

«Eso es gracias a vuestro esfuerzo, la capacidad de innovación, la capacidad de adaptarse a los nuevos requisitos de calidad de los consunidores y el esfuerzo que hacen los trabajadores del grupo», agregó. «Y también el esfuerzo que hacemos desde las administraciones públicas de tener un compromiso claro con aquellas iniciativas empresariales que quieren invertir por nuestra tierra y que quieren apostar por crear riqueza y empleo».

«Son 27 millones de euros para la nueva fábrica que multiplica vuestra capacidad de producción», recordó también el jefe del Ejecutivo autonómico en alusión a una línea de crackers que Europe Snacks inauguró en julio en su planta de Medina. «Son 600 trabajadores, 100 trabajadores nuevos en estas instalaciones», cifró Mañueco, quien señaló que es un «orgullo para el alcalde de Medina del Campo, para el presidente de la Diputación y para quienes tenemos responsabilidades en el gobierno de Castilla y León» que la empresa quiera realizar inver

siones en la Comunidad.

«Esta es una demostración más de que la colaboración público-privada es lo que hace en estos tiempos avanzar a las sociedades y hacer más atractiva a nuestra tierra para la inversión empresarial», insistió el presidente de la Junta, a lo que añadió que «tenemos un capital humano de primer nivel, de primera división, y eso también es motivo de orgullo. Tenemos una calidad en los productos que se producen en nuestra tierra también de primera división».

Mañueco asistió a la visita de la fábrica de Europe Snack acompañado de otras autoridades como la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Maria González Corral; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, el alcalde de Medina del Campo, GUzmán Gómez; y la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso.

Precisamente fue también el regidor medinense quien tomó la palabra en la fábrica de Europe Snacks para señalar que «esta es una de las empresas más representantivas de Medina del Campo y de su comarca». Según señaló Gómez, la planta está «dedicada a un sector que la Junta ha puesto en valor y que ha considerado desde hace años, como es el sector agroalimentario».

«Para nosotros es vital continuar con esta senda de crecimiento», aseguró el alcalde de Medina del Campo, «Como Ayuntamiento ponemos todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para seguir facilitando la llegada de empresas nuestro municipio», agregó, y recordó que la Villa de Ferias se encuentra «en un lugar privilegiado y estratégico».

Por su parte el director general de Europe Snacks en España y Portugal, Ricardo Rodríguez, centró su intervención en agradecer a las diferentes administraciones las facilidades brindadas para continuar con su actividad en Medina, ya sea

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 



**PALENCIA** SALAMANCA SEGOVIA SORIA 101.9 FM 103.4 FM 99.8 FM 88.1 FM BÉJAR ARENAS DE SAN PEDRO **ASTORGA** ÁVILA 88.4 FM 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM BURGOS VALLADOLID CIUDAD RODRIGO ZAMORA 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM

#### VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

a trabés de beneficios tributarios o de subvenciones directas.

Por otro lado, Rodríguez también ofrectó algunas cifras para dibujar la envergadura de la planta, la cual alberga, según dijo, cuatro fábricas agrupadas por producto: snack, patata, maiz y crackers, siendo esta última la de más reciente puesta en marcha ya que lleva menos de dos meses en funcionamiento desde su inauguración el pasado 1 de julio.

Asimismo, el director general en España y Portugal de Europe Snacks apuntó que las instalaciones están en funcionamiento «seis días a la semana 24 horas», a lo que añadió que «el séptimo día se dedica para la limpieza y el mantenimiento».

«Servimos entre 35 y 50 camiones diarios de producto, fundamentalmente en España y Portugal, pero también a otros destinos más exóticos como pueden ser los países nórdicos, Irlanda o incluso Sudáfrica», indicó también Ricardo Rodríguez.

En este sentido, puso en valor que «Europe Snack es un grupo multinacional, líder en Europa en la fabricación de snacks salados para terceros», y recordó que la fábrica ubicada en Medina del Campo «competía en ubicación con Francia, y estamos en un grupo francés».

También agradeció el apoyo recibido por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta «cuyos tres últimos consejeros han conocido y apoyado este proyecto», materializándose ese apoyo en una subvención de 1,7 millones de euros.

«Esto nos ha convertido en una de las dos mayores plantas de snacks en España», celebró el director general de Europe Snack para España y Portugal. «Este año vamos a producir 24.000 toneladas de snacks que se empaquetarán en unos 160 millones de bolsas y que supondrán unas ventas de alrededor de unos 100 millones de euros y de las que aproximadamente el 30% van destinadas a la exportación. Y todo ello desde aquí, desde Medina del Campo», ensalzó.

«A nivel de grupo nuestra facturación es de unos 680 millones de euros para este 2024 y unas 155.000 toneladas de producto», añadió también Rodríguez, aunque la barrera de los mil millones de euros facturados está entre los objetivos más próximos de la compañía.

Concluidas las intervenciones de las autoridades se dio comienzo a una visita por la fábrica de Europe Snacks para conocer de primera mano los procesos de fabricación de la gran variedad de productos que comercializa, principalmente a través de otras marcas.

# El Consejo de Gobierno aprobará el recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía

Mañueco defiende que la norma «ataca el Estado de Derecho»: «Se ha producido una compraventa de votos por privilegios ante la ley para que Sánchez siga en la Moncloa»

#### R. G. VALLADOLI

Castilla y León presentará el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía en los próximos días. Así lo avanzó este miércoles el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien confirmó que en la reunión del Consejo de Gobierno de hoy se acordará la decisión y que será trasladada al Tribunal Constitucional antes del 11 de septiembre.

Ante de iniciar una visita institucional a la fábrica de Europe Snacks en Medina del Campo (Valladolid), Mañueco denunció que «esta ley es claramente inconstitucional, vulnera por un lado la igualdad de todos los españoles y por otro lado también ataca el Estado de Derecho».

«El gobierno de Castilla y León, en la defensa de nuestro Estado de Derecho de la democracia española y también de la igualdad de todos los españoles ante la ley, en la que estamos claramente comprometidos, vamos a presentar este recurso antes de la de septiembre», agregó el jefe del Ejecutivo autonómico en el acto con el que puso inicio al nuevo curso político. «Ya serán los servicios jurídicos, aprobado el acuerdo de mañana, los que determinarán cuándo, cómo y de qué manera», agregó.

También apuntó Mañueco que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del jueves «se darán detalles más concretos sobre este recurso por parte del consejero de la Presidencia, que es quien está dirigiendo todas las actuaciones desde el punto de vista judicial».

En cuanto a los argumentos para la presentación de este recurso de inconstitucionalidad, Mañueco destacó que con la amnistía de los líderes independentistas catalanes «se producen unos privilegios ante la ley que son absolutamente inaceptables». «Se ha producido una compraventa de votos por privilegios ante la ley para que Sánchez siga en la Moncloa. Eso es absolutamente inadmisible e inaceptable», censuró.

"Por eso vamos a presentar este recurso, para decir alto y claro que esa ley de amnistía vulnera nuestro Estado de Derecho, vulnera la igualdad de todos los españoles y se ha producido lo que consideramos un hecho gravisimo: borrar los delitos, las actuaciones delictivas de los socios separatistas de Sánchez para que el mismo Sánchez siga en la Moncloa», remachó.

En el Consejo de Gobierno del pasado jueves, primero tras las vacaciones estivales, el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ya avanzó que el recurso se iba a presentar sin agotar el plazo, que finaliza el 11 del mes de septiembre, tres meses después de la publicación de esta ley en el BOE.

#### EN «SACO ROTO»

Tras el anuncio realizado este miércoles por Mañueco el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, salió al paso del mismo al señalar que la «mayor parte» de este tipo de procesos presentados por el Partido Popular no tiene base jurídica y, por tanto, decae y cae en «saco roto».

Con motivo de la rueda de prensa para dar a conocer la inversión que actualmente ejecuta el Gobierno de España en la Comunidad a través de Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) para entidades locales y autonómicas, Sen recordó que la Junta va había anuncia do hace meses la presentación del recurso. «Es un derecho que tienen todas las administraciones cuando consideran que alguna norma legal no se corresponde con la Constitución y nosotros lo respetamos, como no puede ser de otra manera», añadió en declaraciones recogidas por Ical.

El recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y que ayer mañueco anunció que tomará forma en los próximos días no es ninguna sorpresa. La Junta de Castilla y León ya había avanzado, incluso con anterioridad a la publicación de la norma, que de considerar que ésta vulneraba algún tipo de derecho o la igualdad ante la ley de todos los españoles emprenderían las medidas que estuvieran en su mano para tratar de tumbar el texto.

Medidas que, con la aprobación en el Consejo de Gobierno de hoy, cristalizan en ese recurso que será interpuesto ante el Tribunal Constitucional con la esperanza de frenar así la maniobra de Pedro Sánchez para lograr los siete votos de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, imprescindibles para lograr su investidura.

Son ya varios meses en los que esta polémica ha sido portagonista del debate político, hasta el punto de que algunos nombres importantes del propio Partido Socialista se han mostrado contrarios a esa amnistía de los líderes independentistas catalanes. No obstante, la norma salió adelante y serán los recursos que se puedan interponer ahora, como el de la Junta de Castilla y León, los que determinarán si se produce un desenlace diferente, en este caso por la vía judicial.

# Blanco sobre los presupuestos: «No nos asusta el diálogo, es una seña del presidente»

#### VALLADOLID

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, recalcó ayer que el diálogo es una «seña» del presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. con vistas a las posibles dificultades para sacar adelante los Presupuesto de 2025 tras la ruptura del pacto de Gobierno con VOX.

«Siempre hemos dicho que, a nosotros, no nos asusta el diálogo. El presidente Mañueco ha ofrecido diálogo a lo largo de estos años a los diferentes partidos políticos, a las entidades sociales y a la sociedad, en general, y eso es lo que vamos a seguir haciendo»,

«Vamos a seguir trabajando, seguir dialogando, pensando siempre y poniendo como prioridad a las personas de Castilla y León, poder generar nuevas oportunidades de empleo, apostar por ayudar a fijar esa población. Eso es lo que van a mostrar los presupuestos y se hablará con todo el mundo y se tratará de llegar a acuerdos contodo el mundo», afiadió, informa lcal.

Isabel Blanco hizo estas declaraciones en el Centro Público Integrado de Formación Profesional 'Ciudad de Zamora', adonde acudió, junto con la consejera de Educación, Rocío Lucas, para firmar el acuerdo de cesión de las pistas deportivas ubicadas en esas instalaciones.

«A nosotros, nunca nos ha asustado el diálogo. Dialogar es una seña del presidente Mañueco, hablar y sentarse para conseguir lo mejor para las personas de Castilla y León», insistió.

Por otro lado, y aprovechando su presencia en la capital zamorana, Blanco aseguró hoy que las obras de la nue-



Isabel Blanco y Rocio Lucas. ayer en Zamora. ICAL

va residencia de mayores de Zamora van «bien y en plazo».

«Vamos a seguir trabajando desde la colaboración, creando nuevas oportunidades y aportando por nuevas infraestructuras como la residencia», subrayó.

«Se están construyendo 194 plazas. Se trasladan las 157 que tenemos ocupadas en la residencia de Los Tres Árboles y se incrementa el número de plazas, adaptándolas al modelo de unidades de convivencia de atención central a la persona que se está implantando en toda la Comunidad», dijo.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León aseguró que, al implantar la educación hasta tres años, «lo primero que se ha intentado atender» son las guarderías privadas, «Hemos sido la única comunidad autónoma que, a la hora de implantar la gratuidad, ha tenido en cuenta la iniciativa privada. De hecho, actualmente, tenemos 266 guarderías, que ya son escuelas infantiles, adheridas al programa de gratuidad», precisó la consejera de Educación, Rocío Lucas.

# CASTILLA Y LEÓN

# Las iniciativas de Hernández en Cortes siguen la senda del borrado de las de Cepa

El grupo socialista, tras suprimir el rastro del investigado por agresión sexual a un menor, registra la eliminación de 5 iniciativas del ex viceportavoz, acusado de violencia machista

F. RAMOS / R. GARCÍA VALIADOLID De Juan Luis Cepa a Ángel Hernández. Del ex procurador socialista por Salamanca, investigado por agresión sexual a un menor de 13 años, al ex parlamentario del PSOE por Soria, acusado de violencia machista. Este es el camino que recorre el Partido Socialista de Luis Tudanca en las Cortes de Castilla y León, en su intento de borrar todo rastro de Cepa y de Hernández.

El siguiente en este nuevo capítulo de borrados en el que está inmerso el Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León es el que fuera viceportavoz del grupo, el ex procurador por Soria Ángel Hernández, de quien los socialistas buscan borrar todo rastro de sus iniciativas parlamentarias en esta Legislatura.

De esta forma, tal y como ha podido confirmar este periódico, el grupo socialista en el parlamento autonómico registra la eliminación de cinco iniciativas del ex viceportavoz Ángel Hernández, acusado de violencia contra la mujer. Una de ellas firmada únicamente por Ángel Hernández y otras tres en las que la firma del ex parlamentario soriano aparece junto a la de la ahora viceportavoz. Rosa Ruhio y a la de los procuradores José Francisco Martín, José Luis Vázquez o Laura Peregrina.

Iniacitivas en las Cortes que datan de 2022 y 2023, es decir que va estarían respondidas o tramitada su documentación por parte de la Junta, según señalan las fuentes consultadas por este periódico. En la primera de ellas, aquella que data del 26 de julio de 2023 y que firma en exclusiva Ángel Hernández, sobre el que conviene recordar pese a una acusación de cinco delitos por violencia machista contra su pareia, tiene que ver con la pregunta que el entonces procurador preguntaba a la Junta sobre la reunión de la delegada territorial de Soria con representante se Capital Energy.

En ella, el viceportavoz y hombre fuerte de Tudanca en el grupo socialista por aquel entonces, formulaba tres preguntas: «¿Quiénes asistieron a la citada reunión? Especificando nombre, apellidos y cargo, ¿qué asuntos se trataron? y ¿qué conclusiones se sacaron de la misma? Preguntas que entraban en el Registro de las Cortes a las 11.18 horas del 26 de julio de 2022 y de la que ahora el PSOE quiere borrar su rastro como ya ha hecho con Cepa pidiendo la retirada de medio centenar de iniciativas que llevaban su firma.

Otra de las iniciativas rubricadas por Hernández que el Grupo Parla-



Luis Tudanca y Ángel Hernández, en una imagen de archivo en el pleno de las Cortes. ICAL

mentario Socialista ha pedido retirar del registro de las Cortes es una Proposición No de Ley relativa al suelo industrial en la provincia de Soria. Con la propuesta de resolución «las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León, en el marco del convenio suscrito a través de HGesturcal con el Avuntamiento de Soria en el año 2005 para el desarrollo de suelo industrial, a actualizar el convenio con el Ayuntamiento de Soria para el desarrollo de las siguientes acciones en el polígono industrial de Valcorba en la Ciudad de Soria: colaboración económicaen la construcción de al menos 20 naves nidos para nuevos emprendedores, colaboración en la estrategia de captaciones de empresas presentadas por el Ayuntamiento de Soria, y promocionar el polígono con todas las herramientas existentes en la administración autonómica»

Esta PNL, registrada el 29 de noviembre de 2023, estaba firmada tanto por Ángel Hernández como por Rosa Rubio, así como por Tudanca como portavoz del grupo. En la solicitud de retirada, sin embargo, solo figuran las rúbricas de estos dos últimos cuando el escrito se llevó al registro de las Cortes el pasado viernes 23 de agosto.

Una segunda PNL, en la que además casualmente coinciden las firmas tanto de Ángel Hernández como de Juan Luis Cepa, fue presentada en el registro de las Cortes el 29 de septiembre de 2023 y también se solicitó su retirada el 23 de agosto. En este caso, la iniciativa versaba sobre la mejora de la publicidad y transparencia en procesos de contratación en la administración general e institucional. En el escrito de retirada desaparecen las firmas de los dos exprocuradores socialistas, Hernández y Cepa, pero se mantienen las de los otros seis firmantes originales de la PNL: Laura Pelegrina, Rosa Rubio, Miguel Hernández, Javier Campos, Pedro González y Luis Tudanca.

Más allá de las dos PNL mencionadas y de la pregunta que firma en solitario Hernández, las otras dos iniciativas que ha retirado el Grupo Parlamentario Socialista son también preguntas, aunque en este caso se registraron con la rúbrica de más procuradores.

La primera, registrada el 6 de abril de 2022, se interesaba sobre «¿cuál es la relación de pagos superiores a 1.000 euros realizados por la Fundación Patrimonio natural entre 2005 y el día de la fecha indicando perceptor, cuantía, fecha y concepto?». En este caso los firmantes fueron, además de Hernández, José Francisco Martín v Rosa Rubio. De nuevo, además, las fechas tan dilatadas entre el registro de la pregunta y el de la solicitud de retirada hacen que fuera una cuestión que quedó ya contestada en el contexto de la actividad parlamentaria ordinaria.

Finalmente, la quinta de las iniciativas retiradas por estar firmada por el exprocurador socialista acusado de violencia de género incluye dos preguntas. La primera de ellas se interesaba por «cuál es el número de puestos que existen a fecha de hoy en el cuerpo de ayudantes facultativos escala de agentes medioambientales en la provincia de Valladolid», mientras que la segunda inquiría si «existe algún otro tipo de contrato (obra y servicio...) de personal para desempeñar estas funciones.

Tras la eliminación del ratro de Juan Luis Cepa por parte del Grupo Parlamentario Socialista que ayer publicaba este periódico, que la formación de Luis Tudanca haya empleado la misma estrategia con Ángel Hernández viene a demostrar que existe una tendencia a querer suprimir la presencia de estos dos nombres entre sus filas.

Conviene recordar que era a principios de febrero de este mismo año cuando Ángel Hernández era detenido por la Policía Nacional por amenazar y aporrear la puerta de la casa de su pareja, que además era agente de este mismo cuerpo.

En el momento del arresto Ángel Hernández se encontraba muy alterado, lo que hacía que se le trasladara en primer lugar al hospital de Soria, donde era atendido. Posteriormente, y una vez dado de alta, la Policía Nacional trasladaba a los calabozos al procurador socialista, por un delito de violencia de género. El procurador discutía con su pareja por teléfonoy se plantaba en su casa, dando golpes a la puerta. Eran los vecinos quienes llamaban la policía a las 23,35 horas.

# El Ejecutivo invierte 81M€ para mejorar edificios de uso público

A. VILLARES VALLADOLID Impulso a la rehabilitación de los edificios de uso público de Castilla v León, El Gobierno invierte 81,4 millones de euros para la rehabilitación de infraestructuras públicas de la región como parte del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) cuyos fondos están vinculados al Plan de Recuperación. Transformación v Resilencia (PRTR). Así lo ha confirmado Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, en una rueda de prensa en el día de ayer.

La Comunidad tiene en marcha 83 proyectos de rehabilitación de los que 57 millones corresponden al PIREP local y 24 millones para al PIREP autonómico.

Estas actuaciones contemplan la mejora de envolventes y aislamiento térmico de cubiertas o fachadas, la implantación de sistemas que permitan la utilización y generación de energía renovable en la propia infraestructura, la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos, la mejora de su accesibilidad a través de la instalación de rampas o la ampliación de cabinas de ascensor, la mejora de la calidad del aire interior, la protección frente al ruido o la sustitución del amianto por otros materiales, entre otras.

«La finalidad es poner en valor infraestructuras que han ido perdiendo su funcionalidad y que necesitan una modernización. Esto supone una mejora en los espacios y en la accesibilidad así como una reducción de costes para las administraciones locales», señaló Sen.

No obstante, su objetivo más ambicloso es la renovación del parque de edificios públicos hasta lograr uno de calidad, de alta eficiencia energética y descarbonizado para el año 2050, en la misma línea que persigue Europa en su lucha contra el cambio climático.

Sóloen Valladolid capital, ha supuesto una inversión de 21.167.946,3 euros en las dos líneas en las que se está llevando a cabo el programa: PIREP local v PIREP autonómico. De estas dos líneas, 12.850.135.88 euros corresponden al autonómico, que son aquellos edificios públicos de titularidad regional, mientras que 8.317.810,42 corresponden al local, es decir, aquellas infraes tructuras públicas de titularidad municipal. Algunos de los edificios que se están viendo beneficiados de este plan son el Teatro Lope de Vega, con una inversión directa de 3 millones, el centro juvenil de Pinar de Antequera con una inversión de más de 1 millón o la 3ª fase de la nave del LAVA.

# Castilla y León amplía la oferta de plazas MIR con el récord de 755

El Ministerio de Sanidad publica las especialidades que podrán elegir los aspirantes en la próxima convocatoria, con la Comunidad como quinta región con más vacantes

DIEGO GONZÁLEZ VALLADOLID Más plazas de formación sanitaria especializada para Castilla y León. Tras las 735 vacantes que ofertó la región en 2022 y las 744 de 2023-2024. la convocatoria del año que viene contará con el récord de 755 para las titulaciones universitarias de Medicina, Enfermería, Farmacia y del ámbito de la química, la psicología, la física y la biología. Un número que sitúa a Castilla y León como la quinta región con más opciones para los residentes, tras Madrid (1.939), Cataluña (1.931), Andalucía (1.921) y la Comunidad Valenciana (1.115).

Medicina Familiar y Comunitaria vuelve a ser la titulación con más vacantes, con 190, mismo número que el año pasado como recoge la orden publicada ayer en el Boletin Oficial del Estado. Y del mismo modo, el reparto provincial no cambia, de forma que Ávila contará con nueve vacantes; 21 en Burgos; 9 en Aranda de Duero; 11 en Miranda de Ebro; 20 en León; 9 en El Bierzo; 12 en Palencia; 18 en Salamanca; 8 en Segovia; 15 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 18 en Valladolid Este; 6 en Medina del Campo y 14 en Zamora.

En el revés, hay hasta cuatro especialidades que no podrán demandarse en la próxima convocatoria en la Comunidad, como son Farmacología Clinica, Medicina Legal y Forense, Cirugía Pediátrica y Radiofar-

Dentro de las especialidades hospitalarias, que se cifran en 414 plazas (397 el año pasado), la siguiente con más vacantes disponibles es Pediatría, con un total de 28, mismo número que Medicina Interna, a las que siguen Anestesiología y Reanimación (24); Radiodiagnóstico (20); Psiquiatría (19); Psicología Clinica (18); Cirugía Ortopédica (17); Oftalmologia (16); Obstetricia y Ginecología (13); Cardiología (13); Medicina Intensiva (13); Aparato Digestivo (12); Cirugía General y del Aparato Digestivo (12); Medicina Preventiva y Salud Pública (12); Hematología y Hemoterapia (11); Neurología (10) y Urología (10).

Por debajo de la decena de plazas se encuentran titulaciones como Otorrinolaringología, con nueve, a la que siguen otras como Nefrología (8); On cología Médica (8); Endocrinología y Nutrición (7); Análisis Clínicos (7); Anatomía Patológica (7); Microbiología y Parasitología (7); Medicina del Trabajo (6); Dermatología Médico-Ouirúrgica y Venerología (6): Angiología y Cirugía Vascular (5); Medicina Nuclear (5); Neurofisiología Clínica (5); Radiofísica Hospitalaria (5); Reumatología (3); Cirugía Plástica y Reparadora (3); Neurocirugía (3); Geriatria (2); Medicina Nuclear (2): Alergología (2): Cirugía Torácica (2); Oncología Radioterápica (2); Inmunología (1); Bioquímica Clínica (1); Cirugía Oral y Maxilofacial (1); Cirugía Cardiovascular (1); y Psiquia tría Infantil y de la Adolescencia (1)

De esta forma, la oferta en especialidades hospitalarias se distribuye con 11 plazas en Ávila; 56 en Burgos; 58 en León; 14 en El Bierzo; 17 en Palencia; 91 en Salamanca; 19 en Segovia: 7 en Soria, 52 en Valladolid Oeste; 74 en Valladolid Este, y 15 en Zamora

Por áreas, serán 8 en Ávila; 12 en Burgos; 3 en Aranda de Duero; 3 en Miranda de Ebro; 22 en León; 10 en El Bierzo; 8 en Palencia; 19 en Salamanca; 6 en Segovia; 10 en Soria; 19 en Valladolid Oeste; 24 en Valladolid Este; una en Medina del Campo; y 6 en Zamora.

#### VACANTES EN ENFERMERÍA

Por lo que se refiere a la formación

#### FORMACIÓN SANITARIA

Medicina Familiar y Comunitaria. Castilla y León contará con 190 plazas para ofertar en esta especialidad, cuyo reparto es de 9 vacantes en Ávila; za en Burgos; 9 en Aranda de Duero; 11 en Miranda de Ebro; 20 en León; 9 en El Bierzo; 12 en Palencia; 18 en Salamanca; 8 en Segovia; 15 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 18 en Valladolid Este; 6 en Medina del Campo y 14 en Zamora.

Enfermería. La Comunidad convocará 151 plazas en este tipo de formación, 85 de ellas para Enfermeria Familiar y Comunitaria; 19 de Enfermeria Obstétrico-Ginecológica; 26 de Salud Mental; 6 en la del Trabajo; 14 en Pediátrica y una en Geriatría.

Otras especialidades. El resto de opciones, un total de 414, se repartirán mayoritariamente entre Pediatría (28), Medicina Interna (28), Anestesiología y Reanimación (24), Radiodiagnóstico (20), Psiquiatría (19), Psicología Clinica (18), Cirugía Ortopédica

especializada en Enfermería, Castilla y León convocará 151 plazas, de las 165 acreditadas por el Ministerio de Sanidad. Así se contemplan 19 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica; 26 de Salud Menta; 6 en Enfermería del Trabajo; 14 en Pediatría y una en Geriatría. Además, habrá 85 para Enfermería Familiar y Comunitaria.

#### PALIAR EL DÉFICIT

Conuna oferta más amplia en el próximo año para los futuros Médicos Internos Residentes (MIR), los números de 'récord' reflejan que se pretende paliar el déficit de profesionales en Castilla y León que aumenta año tras año.

Finalizada la última convocatorio para MIR, v tras dejar sin cubrir 47 vacantes en el turno 'extra', la Comunidad volvió a adolecer de falta de interés tras no ocupar sus respectivas vacantes hasta 26 futuros sanitarios. 15 de ellos pertenecientes a la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria. Sumadas a las 47 plazas que no fueron elegidas en el turno extraordinario, se confirmó que Castilla y León dejó sin cubrir el 12,5% de su oferta MIR (73 de 587) y si se pone el foco en Medicina Familiar, sólo se completó el 67,4% (62 de 190), con ocho hospitales regionales con plazas libres en Familia. De hecho, esta situación únicamente se vio empeorada por Extremadura, donde que daron 49 vacantes de su oferta de 98.

Por el resto de la formación especializada, la situación no fue tan dramática, ya que después de confirmarse las últimas renuncias se logró cubrir el 97.2% de las plazas que Sanidad ofertó en la pasada convocatoria, que correspondieron a un total de 397 solo para continuar la formación en especialidades hospitalarias. Así, sólo los complejos de Burgos, que contó con 54 vacantes en este apartado, de El Bierzo (11), de Segovia (20), del Río Hortega de Valladolid (50) y de Zamora (12) pudieron presumir de haber completado en su totalidad sus plazas para especialistas.

Conviene recordar que los últi-

mos datos del Observatorio de la

# Castilla y León registra 18 accidentes laborales en lo que va de año

LEÓN

Castilla y León registró entre los meses de enero y julio de este año un total de 18 accidentes laborales mortales, de los que once se debieron a «patologías previas y enfermedades sobrevenidas al puesto de trabajo», es decir, «lesiones no traumáticas en el puesto de trabajo», así como «accidentes de tráfico», de forma que «solamente cuatro fueron referidos a las condiciones específicas del puesto de trabajo». La cifra total supone una reducción del 18% respecto al mismo periodo del pasado año.

La consejera Leticia García quiso resaltar la labor del Centro de Seguridad y Salud Laboral como apoyo «para determinar acciones por parte de la Junta Castilla y León en política de prevención y de acción ante situaciones de riesgos laborales». Como ejemplo de ello, aludió a los últimos informes de siniestralidad laboral, que «dan los datos de los accidentes laborales», al tiempo que «marcan las líneas a seguir para prevenir esos accidentes o atajar en la medida de lo posible la siniestralidad laboral».

# Detenida una pareja en Palencia tras una fuerte pelea con lesiones

PALENCIA

La Policía Local de Palencia dertuvo ayer a una pareja formada por una mujer de 51 años y un hombre de 39, quienes presentaban diferentes heridas debido auna «fuerte» discusión entre ambos, por lo que se les investiga como autores, respectivamente, de delitos de violencia doméstica y de violencia de género.

La disputa sucedió en una vivienda de la calle Antonio Maura de la ciudad, a la que acudieron los agentes de la Policía Local tras recibir una llamada que informaba de una fuerte discusión.

Los agentes identificaron al varón, que en el momento de los hechos presentaba lesiones en un dedo, y a la mujer, quien tenía visibles arañazos en los pómulos, así como la cara enrojecida, según informaron autoridades locales a Europa Press.

La mujer fue trasladada a un Centro de Salud para ser atendida tras las lesiones, mientras que el hombre rechazótodo tipo de asistencia médica.

# Detenida una mujer por intimidar a un médico y pegar a un policía en Palencia

PALENCI

Una mujer de 70 años fue detenida por intimidar gravemente a un médico y agredir a un policía en un Centro de Salud de Palencia. Se la imputan delitos de atentado contra agente de la autoridad y resistencia grave.

Los hechos ocurrieron los días 19 y 20 de agosto. En ambos días, la mujer se presentaba en el servicio médico, entraba en una de las consultas sin respetar el turno y exigía ser atendida, el personal médico le solicitaba que respetara a los demás pacientes y ella reaccionaba con insultos y exigencias hacia los médicos, intimidando gravemente al personal sanitario y colapsando el servicio, según informó [cal.

La mujer se mantenía en el interior de la consulta negándose a abandonarla, a la vez que insultaba al personal sanitario y evitando de esa forma que el resto de pacientes pudiera ser atendido, motivo por el cual desde el Centro de Salud se solicitó el auxilio de la Policía Nacional.

Una vez en el lugar, la Policía Nacional tras su «pertinaz negativa a abandonar la consulta», debió ser retirada de allí usando la fuerza si bien en la segunda ocasión agredió a uno de los policías actuantes y finalmente terminó detenida en las dependencias de la Comisaría Provincial de Palencia, donde se tramitó el correspondiente atestado policial y se dio cuenta a la autoridad judicial de lo actuado.

Además, como informó la Policía Nacional, se le levantaron actas por infracción ante su negativa a identificarse y por producir una interferencia grave en un servicio básico para la comunidad.

Comunidad de Castilla y Leónl muestran un aumento de las agresiones a sanitarios. Y es que de los 329 profesionales agredidos en Sacyl en todo el año 2020, el número aumentó hasta 599 al año si guiente, hasta 793 en 2022, mientras que solo entre enero y setiembre de 2023 la cifra se fijó en 603 trabajadores afectados -92 por agresión física-, si bien solo 22 víctimas presentaron denuncias por vía penal. Y si se tiene en cuenta su distribución, las mujeres son el principal foco de los pacientes, al acaparar el 82,6 % de las agresiones en 2021, (495 frente a 104 hombres), el 86,4% en 2022 (685 frente a 108 hombres) y el 87,9 % en 2023 (530 frente a 73 hombres).

# CASTILLA Y LEÓN



Los GEAS de la Guardia Civil saliendo del pantano de Soria tras uno de los intentos de búsqueda. MARIO TEJEDOR

# Buscan al joven desaparecido en Soria en un abismo de 10 metros

Los GEAS de la Guardia Civil fondean una boya y realizan una búsqueda en círculos que se van ampliando/ Subdelegación confirma que la víctima «no nadaba demasiado bien»

El operativo de búsqueda para localizar al joven de 25 años, desaparecido la tarde del martes mientras se bañaba en el pantano de Soria se suspendió ayer pasadas las 20.30 horas sin rastro de la víctima. El desconocimiento del punto exacto de la desaparición, la propia zona, con una profundidad de 10 metros, y la turbidez del agua en la que no se ve nada tras descender medio metro complican enormemente unas tareas de búsqueda liderado, desde la mañana de ayer, por el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), desplazados desde Valladolid. Esta mañana volverán a sumergirse.

Las labores de búsqueda comenzaron la tarde del martes, poco después de las 18.00 horas. El joven desaparecido estaba en un hidropedal junto a su pareja a unos 500 metros de la orilla cuando se lanzó al panta no. Desapareció. Ella intentó auxiliarlo, pero no puedo hacer nada. Según informó la Subdelegación «ella no sabía nadar y él, no demasiado bien». La pareja reside en Tudela (Navarra) y trabaja en Tarazona. Aprovechando el festivo en la localidad turiasonense se desplazaron a pasar

una jornada en el pantano soriano. Durante la tarde del martes efectivos de la Guardia Civil y los bomberos de Soria estuvieron rastreando la zona durante más de dos horas hasta que anocheció sin encontrar rastro del de saparecido. También se revisó el perímetro del embalse.

Sobre las 22.30 horas llega a Soria

el GEAS pero «al ser de noche y dado el peligro que entrañaba, no llegaron a sumergirse». En la mañana de ayer se reiniciaron las labores de búsqueda. Según fuentes oficiales en un primer momento se realiza una búsqueda circular a través del fondeo de una bova. Tomando como referencia ese punto se hacen búsquedas circulares ampliando el círculo de forma progresiva. Si los resultados no fueran positivos se pasará a la técnica de cuadrículas, acotando diferentes zonas y utilizando cabos lastrados para descartar zonas donde va se ha realizado la búsqueda del cuerpo.

Desde la Guardia Civil ya se ha ad-

vertido desde un primer momento que la tarea de búsqueda «va a resultar complicada» por varios factores. En primer lugar porque se desconoce el punto exacto de la desaparición lo que va unido a la dificultad de tomar referencias en el agua. Además, las aguas son muy turbias, «Se tiene visibilidad sólo los primeros 50 centímetros de agua, por lo que la búsqueda es al tacto».

Tanto la pareja del desaparecido, de 24 años, como familiares del joven, están recibiendo atención por parte de los psicólogos de Cruz Roja. Por su parte El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, calificó ayerde «tragedia» la desaparición del joven en el pantano soriano y confió en que «próximamente» se pueda recuperar su cadáver, según recoge Ical.

No es la primera vez que ocurre un suceso parecido en el pantano soriano. El 6 de agosto de 2017 un vecino de Soria, natural de Gambia, de 22 años, se sumergió en el agua desde un patín acuático de alquiler y se hundió. Su cuerpo fue encontrado en la mañana del día 10 de agosto. Con anterioridad, en 2012, un ciudadano uruguayo, vecino de Burgos, desapareció también cuando nadaba en torno a un patín acuático. Su cuerpo fue encontrado el día 25 de agosto cuando su desaparición fue el día 2..

# Randstad abre 55 vacantes para operario de producción en Palencia

PALENCIA

Randstad abre 55 vacantes para operario de producción en Palencia. La oferta de empleo de la firma de recursos humanos es para trabajar en una empresa de alimentación en Venta de Baños (Palencia) v destinada a personas sin estudios formales pero con disponibili-

dad y vehículo propio Randstad ha lanzado de esta forma la convocatoria de empleo para la posición de operario de producción en una empresa venteña. Está dirigida a profesionales del sector sin estudios pero con disponibilidad para turnos rotativos de mañana, tarde y noche de días sueltos y con vehículo propio.

Los seleccionados se encargarán de realizar tareas de manipulación de bollería, envasado y de maquinista. No se requieren estudios específicos. pero se precisa la experiencia previa en cargos de operario y mozo. Las posiciones ofrecen contratos temporales de forma continuada, de jornada completa y en modalidad presencial. «Se ofrece salario según convenio y trabajar en un ambiente agradable y dinámico», explican desde la compañía a través de un comunicado, informa Ical.

Los interesados pueden postularse tanto de manera presencial, tanto en las propias oficinas de Randstad, así como también cargando el correspondiente currículum en la página web, ingresando al siguiente link o a través de la aplicación móvil de Randstad, que se encuentra disponible para teléfonos móviles con sistema operativo Android e IOS.

# La Junta exige restauradores titulados para arreglar el 'Ecce Homo soriano'

#### VÍCTOR F. MORENO SORIA

La Junta de Castilla y León exige restauradores titulados para devolver la pintura de la ermita de Nuestra Señora del Mirón a su estado original, según figura en el informe del técnico de restauración del Servicio Territorial de Cultura. al que ha tenido acceso este me-

En el documento se recoge que se requiere «la retirada del repinte para devolver la decoración interior de la ermita al estado previo, que deberá efectuarse por personal cualificado», y cuando la Delegación Territorial habla de «personal cualificado», se refiere a «restauradores titulados, con técnicas, materiales y criterios de acuerdo con los tratados y cartas internacionales que regulan las competencias y actuaciones de la profesión de conservador-restaurador».

Hay que recordar que la contratación de las obras corrió por cuenta de la Diócesis de Osma-Soria, en concreto, de la parroquia de Santa María La Mayor, tras presentar una declaración responsable al Avuntamiento de Soria, El problema es que el repintado se encomendó a una empresa de pinturas de Soria normal, sin el conocimiento debido en las técnicas de restauración.

El resultado está a la vista con acabados realmente grotescos en general y en particular con los angelotes, que han dado la vuelta a España en lo que se ha dado en denominar el 'Ecce Homo soriano', también abordado con burla por parte de la prensa internacional como en el Reino Unido ("The Guar

La Junta continúa en su informe que «considerando todas las características del repinte, las diferentes actuaciones que se puedan dar, etc. todas las decisiones a eiecutar tienen que ser profesionales, meditadas y coherentes, por lo que deben quedar reflejadas en un provecto de restauración previo a la actuación». Y este debe ser elaborado por «profesionales cualificados y en el que se detallen catas y pruebas previas, mapas del repinte y capas anteriores, tratamiento, criterios, documentación y proce-

Entre las conclusiones del informa técnico figura también que el repintado realizado en la ermita de El Mirón de Soria, «no es una intervención de restauración», y se considera «inapropiado» y que, «no se adecúa al estado previo de la Iglesia».

# **ESQUELAS**



SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Avda. del Cid. 43-45
- Plaza Mio Cid, 2
- (Estatua del Cid Soportales de Antón)
- Avda. Reyes Católicos, 2 (Edificio Torquemada)
- Barcelona s/nº

(Parque Santiago - Gamonal)

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del dia siguiente)

- Villarcayo, IO
- Francisco Sarmiento, 8



## DON FÉLIX REDONDO REDONDO

Falleció en Burgos el día 28 de agosto a los 80 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

a apenada esposa: Doña Dolores Milagros Alonso Llanos. Hijos: Alberto y Gustavo (†) Hermanos: Concha, Lourdes, Tere (†) y Antonio. Hermana política: Eva. Cuñados, sobrinos primos y demás familia.

#### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy jueves a las 13:15 h. en la capilla del Tanatorio de la Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido su incineración.

Vivía: Avda, Derechos Humanos, n°53. Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 29 de agosto de 2024



### EL SEÑOR

# DON JESÚS SERNA GARCIA

(VDO. DE DOÑA ELISA CASTILLO CASTAÑEDA)

Falleció en Burgos el día 28 de agosto a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hijos; Jesús, Fernando y M\* Pilar. Hijas políticas: Ángela y Montse. Nietos: Paula, Irene y David. Sobrinos y demás familia.

#### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy jueves a las 13:00 h. en la iglesia parroquial San Andrés de Padilla de Arriba.

Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de dicha localidad.

Vivia: C/ Ángel García Bedoya, nº46 (Burgos). Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 29 de agosto de 2024

# SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...





C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org · www.burgosacoge.org



#### **EL SEÑOR**

# DON ROGER ADRIÁN MORAL

Falleció el día 28 de agosto a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad,

Q. E. P. D.

Su apenada esposa: Doña María Begoña Panga Santamaría, Hijos: Noemi, María Begoña, Roger Carlos y Pedro Miguel. Hijos políticos: Adolfo, Abel y Rosa María, Nietos: Eva: Marta y Pablo: Alejandra: Beatriz: Roger Carlos; Nicolás. Biznietos: Mateo y Gonzalo. Hermanos: Milagros (IV, Africa (IV) y Antonio (IV). Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

#### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy jueves a las 16:45 h. en la capilla del Tanatorio de la Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de San José.

Vivia: C/ Salamanca, nº1.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 29 de agosto de 2024

# ESQUELAS en el⊕mundo el correo de burgos

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# **DEPORTES**

# «Hemos demostrado ser muy sólidos en El Plantío»

**FÚTBOL.** Curro Sánchez hace una valoración positiva del comienzo de temporada del Burgos CF, «tenemos buenas sensaciones tras conseguir cuatro de los seis puntos disputados»

RURGO

Curro Sánchez hace su primeras valoraciones del comienzo de liga, en el que el Burgos CF ha conseguido una victoria y un empate. "Tenemos buenas sensaciones tras conseguir cuatro de los seis puntos disputados, pero si que es verdad que el otro día nos fuimos con la sensación de poder haber logrado la victoria. Hubiera sido muy positivo empezar ganando fuera de casa y con un pleno de victorias, pero no pudo ser", señala.

El centrocampista andaluz saca una buena sensación del empate en su visita al Córdoba, a pesar de que el empate de los locales llegó en el descuento. "Hoy estamos más tranquilos porque valoramos el partido más friamente. El otro día, todavía en caliente, el grupo no estaba contento con el resultado, pero con el paso de los días hemos sabido valorar ese punto conseguido, ya que puntuar fuera de casa es muy complicado en esta categoría».

Añade que el campeonato acaba de empezar y que es mejor que los errores se cometan ahora. «Hay que tener los pies en el suelo. Es mejor que sucedan estos errores a estas alturas del campeonato que no más adelante. El equipo tiene que corregir cosas porque estamos todavía



Curro Sánchez celebra un gol al Cartagena. SNTI OTERO

empezando, pero creo que en la segunda parte dimos un paso hacía adelante y buscamos llevarnos el partido», afirma. No obstante, admite que «fue una pena no poder llevarnos los tres puntos y tenemos que ser más listos en acciones como las del gol y corregir los errores". Sobre los errores y el hecho de que el equipo haya tenido que remontar resultados adversos, Curro insiste en que "los errores pueden suceder, pero me quedo con la reacción del equipo. No es fácil remontar en dos partidos seguidos en esta categoría, pero ojalá cambiemos la dinámica y seamos nosotros el equipo que se adelante primero en el marcador, porque hemos demostrado ser muy sólidos defendiendo ventajas, sobre todo en El Plantío. Son números anecdóticos, pero si nos sirve para ganar, ojalá nos empiecen ganando todos los partidos y remontemos".

Sobre las dificultades de una liga plagada de históricos, el jugador blanquinegro se muestra «ilusionado porque en la categoría hay grandísimos equipos y grandísimas aficiones. El otro día vivimos un ambiente de Primera División en Córdoba». Añade que la Segunda División «siempre ha sido una categoría complicada, pero sí que es verdad que éste va a ser un año bonito por los equipos que participan, sus aficiones y los estadios que visitaremos".

Sobre la evolución del club en la categoría, afirma que «los que llevamos unos años aquí sabemos de donde venimos y el proceso que está viviendo el Burgos CF, dando pasos para adelante y mejorando muchas cosas». Cree que la «ambición del club ha sido clave para tomar mi decisión de continuar. Hay que terel los pies en el suelo porque seguimos en proceso de crecimiento.

Tenemos que aportar cada uno nuestro granito de arena para colaborar a que el club siga creciendo".

Sobre el próximo rival, el Castellón, asegura que es «un equipo muy valiente, que arriesga mucho y eso es de admirar teniendo en cuenta que acaban de ascender. Tenemos que ser listos y saber llevar el partido hacia donde queremos".

Sobre las nuevas incorporaciones, el centrocampista blanquinegro destaca que «van a ser muy positivas porque, aunque tengamos un bloque compacto, la categoría es muy larga y vamos a necesitar un buen fondo de armario para asumir todas las situaciones que se dan en el fútbol». Respecto al fichaje de Lisandro López, asegura que «siempre es positivo que vengan jugadores como él, con tanta experiencia en el fútbol. Necesitamos que rápi damente se ponga bien y pueda ayudarnos cuanto antes y aportarnos su experiencia, porque a nosotros nos viene muy bien».

También valora la marcha de jugadores como Caro y Matos. «Es una pérdida personal, más allá de lo futbolístico. Me da pena, pero estoy muy contento por ellos porque creo que han tomado la mejor decisión para ellos. Aquí siempre les guardaremos un recuerdo y un cariño especial porque han estado tres años en el club teniendo un gran desempeño y se han ganado el respeto de todos. Les deseo lo mejor", apunta.

El pichichi del equipo la temporada pasada también valora haber marcado ya en estos dos partidos de liga. «Siempre es positivo empezar marcando. Le doy importancia a los números porque marcan la diferencia y ayudan al equipo. Intento cuidar los detalles en el día a día y trabajo para dar lo mejor de mí individualmente», destaca.

# Experiencia y juventud para reforzar la zaga

**FÚTBOL.** El Burgos CF ficha al veterano Lisandro López y consigue la cesión del joven Ian Forns para la defensa

BURGOS

Experiencia y juventud para reforzar la defensa. El Burgos ha fichado al veterano Lisandro López y ha logrado la cesión de lan Forns para apuntalar la zaga.

Lisandro López llega al conjunto blanquinegro como un central contrastado y con una dilatada carrera en la élite. El argentino cuenta con, entre otros guarismos, 35 partidos de Copa Libertadores, 8 partidos de Champions League y 5 de Copa Sudaméricana. Tanto a nivel de clubes, como con la Selección Nacional Argentina, el futbolista ha mostrado un gran rendimiento y aportación en cada una de sus campañas como profesional. El defensor de Villa Constitución arrancó su carrera como profesional en el Arsenal de Sarandí en la 2011/2012 y continuó su estancia en el conjunto argentino hasta la siguiente temporada, recibiendo en la 2013/2014 la llamada del Getafe CF, con lo que puso rumbo a Europa.

Su buen rendimiento en el conjunto azulón le valió para recalar tan solo una temporada más tarde en el Benfica portugués, donde defendió la camiseta de las águilas por tres campañas y media con un desempeño notable, lo que que provocó que el Inter de Milán se fijase en el como refuerzo del mercado de invierno en la 2017/2018.

La temporada siguiente, el za-

guero argentino decidió volver a su país para defender los colores de Boca Juniors durante los siguientes tres cursos tras un fugaz paso por el Genoa italiano en calidad de cesión. Al término de su periplo en el conjunto de Buenos Aires, Lisandro López emprendió rumbo a Méjico para formar parte del Tijuana durante la 2021/2022 y la 2022/2023, antes de recalar la temporada pasada en el Al-Khaleej saudí.

Tres ligas portuguesas, dos ligas argentinas, dos copas de la liga portuguesa, una copa de la liga argentina, una copa de Portugal, dos copas de Argentina, dos supercopas portuguesas, dos supercopas argentinas y un galardón a mejor fut-



Lisandro López. @LICHILOPEZ2.

bolista del año de la liga argentina corroborán su bagaje profesional. Por otro lado. el Burgos CF ha logrado la cesión de lan Forns. El lateral catalán llega procedente del Espanyol. Forns (05-02-04, Cardedeu. España) se desempeña como lateral izquierdo, mostrando una proyección de alto nivel que le ha llevado a ser considerado como una de las promesas más relevantes de la prolífica cantera perica.

A sus veinte años destaca por su capacidad física y técnica, con un importante despliegue general, y buen desarrollo de las facetas de juego, tanto defensiva, como ofensiva, por el carril zurdo. Llega a Bur-



Ian Forns. BUROS CF

gos tras una gran temporada en las filas del filial blanquiazul, durante la cual debutaba con el primer equipo en Copa del Rey, en la eliminatoria disputada frente al Getafe CF.

El Burgos CF aprovechará el talento de uno de los mejores jugadores que el Espanyol ha producido en su generación, reforzando así la defensa con un activo más a las órdenes de Bolo.

Con estas incorporaciones el conjunto refuerza la zaga, una de las zonas más debilitadas del equipo y que estaba en el punto de mira del director técnico, Michu. No se descarta algún refuerzo más en el centro del campo o en la delantera.

# Gran presente e ilusionante futuro

**BALONCESTO.** El nuevo técnico del Grupo Ureta Tizona Burgos, Salva Camps, que ya lleva semanas trabajando con el equipo, asume el reto de con «ilusión y compromiso»

BURGO

El nuevo técnico del Grupo Ureta Tizona Burgos, Salva Camps, ya lleva tiempo al frente del equipo y faltaba que llegara el momento para su presentación oficial, en la que dio sus primeras impresiones sobre los objetivos al frente del conjunto burgalés.

Asegura que llega a un club «con una gran historia, con un pasado reciente extraordinario, pero sobre todo con un gran presente y un ilusionante futuro». Un club, continúa, que «día a día sigue creciendo, es ambicioso y exigente, pero tiene unos pilares muy claros y fuertes».

Afirma que «asumo este reto con ilusión, con compromiso, y sabiendo que no voy a estar solo, que detrás está la directiva, el cuerpo técnico y unos jugadores que creemos que son los más adecuados para lo que queremos, y una afición que estamos convencidos de que nos van a ayudar mucho».

En este sentido quiso «agradecer al Club Baloncesto Tizona esta fantástica y motivante oportunidad que se me presenta como entrenador, y creo que compartimos unos valores y filosofía de juego, así que eso hace que vayamos en la misma línea».

El director deportivo del club burgalés, José Manuel Naveira, resalta de Camps que es un fichaje que «nos deja muy ilusionados y contentos, porque da continuidad y mejora el proyecto que teníamos, y le da mucha visibilidad



Fernando Andrés, José Manuel Naveira, Salva Camps y Guillermo Leal. TOMÁS ALONSO

y potencia a la Marca Tizona».

Resalta la categoría del técnico. «Entendemos que es un entrenador cotizado, con experiencia, resultados y un nível de conocimientos y rendimiento muy alto, y que elija Tizona, para nosotros es un orgullo y hay que ponerlo en valor». Entre otras cosas, e incidiendo en la idea de la Marca Tizona, Naveira argumenta que «es fundamental que la identidad del club

coincida con la del entrenador. Creo que es algo que va en las primeras semanas que lleva aquí se está viendo, y refrenda esta sensación. Buscamos el crecimiento del proyecto dentro de la idea de hacer las cosas, tanto a ni-vel de fichajes, como entendiendo el baloncesto de forma divertida y que enganche a la gente».

El directivo de la entidad, Guillermo Leal, que estuvo presente en la presentación junto al también directivo Fernando Andrés, destaca que «hemos tenido mucha suerte de poder contar con un entrenador como Salva Camps, por el perfil que tiene de mucha experiencia, entre selecciones de formación y acb».

Añade que «es un perfil que se adecúa a lo que es el Tizona y sus valores, y de la forma de trabajar con la cantera y el primer equipo». El director deportivo recalca el crecimiento del club en varias áreas, entre ellas el staff del primer equipo. «Además de Julen (Forniés) y

### «Es un entrenador cotizado, con experiencia y un nivel de conocimiento y rendimiento muy

Denís (Pombar) que ya estaban en el cuerpo técnico, también se incorporó Mireia Capdevila», apunta. Además, «tenemos un departamento biomédico formado por el médico, el preparador físico, y hemos incorporado a un fisio a jornada completa. También hemos sumado dos perfiles que son fundamentales para el crecimiento y soporte de nuestros jugadores, que son un psicólogo, Jona Muñoz, y un nutricionista, Luis Guttérrez».

Añade que «estos son datos de crecimiento, y demuestra que la directiva está preocupada de que los jugadores estén contentos aquí y tengan el mejor rendimiento posible».

El acto de presentación se celebró en las instalaciones del patrocinador principal, específicamente en Ural Motor Volkswagen.

# Segundo puesto de Aaron Gate en el Tour de Hainan

estuvo cerca de lograr una nueva victoria al sprint en China y ya es tercero en la general tras las dos primeras etapas

BURG

El Burgos BH ha comenzado el Tour de Hainan con las buenas sensaciones con las que terminó la Trans-Himalaya Cycling Race y con el mismo protagonista. Aaron Gate ha logrado la segunda posición en la llegada a Lingshui en la segunda etapa de la carrera china. El campeón neozelandés ha vuelto a destacar al sprint y escala a la tercera posición de la clasificación general gracias a las bonificaciones obtenidas en las

dos primeras jornadas de la carrera. Su compañero Georgios Bouglas ha sido noveno en este segundo parcial, mientras que George Jackson fue séptimo en la etapa inaugural.

Los morados ya tuvieron un papel destacado en la primera etapa del Tour de Hainan disputada en Qionghai. Pese a llegar a la isla la noche amerior tras un largo viaje desde el Tibet, no acusaron el cansancio y firmaron una buena actuación. Georgios Bouglas buscó la fu-



Aaron Gate, en el segundo escalón del podio. TOUR OF HAINAN

ga en los compases iniciales de la carrera y Aaron Gate logró dos segundos de bonificación en el único sprint intermedio de la jornada. En la llegada al sprint, el griego larizó a George Jackson, situándolo encabeza del pelotón. Sin embargo, la llegada se le hizo algo larga y acabó en la séptima posición.

Este martes, en una segunda etapa de mayor kilometraje rumbo a Lingshui, el Burgos BH estuvo mucho más cerca de un nuevo triunfo. Aaron Gate acabó segundo en un veloz sprint en el que Georgios Bouglas firmó también la novena posición. Gracias a las bonificaciones, el neozelandés escala a la tercera posición en la clasificación general antes de las etapas más montañosas de la carrera. En la 12ª posición aparece su compañero José Manuel Díaz, que entró en una de las fugas del día y logró un segundo de bonificación en el último sprint intermedio. El jienense atacó junto a otros corredores en el ascenso a Niuling, pero su escapada no llegó muy lejos. Además, en el ranking por equipos, el Burgos ya es segundo.

Aaron Gate señaló que "ha sido una etapa muy calurosa. con un cambio de clima viniendo del Himalaya a una zona tropical como Hainan. Los chicos han trabajado bien durante todo el día, controlando todos los ataques. El sprint final fue algo caótico, ya que tuvimos viento de costado en los kilómetros previos».

En este sentido, «no esperaba estar esprintando por la segunda posición, pero quedamos algo separados en ese caos final y yo vi ni oportunidad y la aproveché. Estoy contento con el resultado y con los segundos de bonificación logrados».

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Telébene: 967 (0.10 00. Paz: 847 00.28 S. E mail de Redacción: m/ogrete-elmands.com







IBEAS DE JUARROS

# Famosa por sus alubias y la olla podrida

En la zona norte del municipio se encuentran los Yacimientos Arqueológicos de Atapuerca / Su ubicación estratégica la conviritió en un cruce de caminos reales

BURGOS

Ibeas de Juarros es un pequeño municipio inscrito en la comarca del Alfoz de Burgos, a tan solo 14 kilómetros de la capital provincial. El pueblo comprende, además del propio Ibeas, ocho núcleos de población: Cueva de Juarros, Cuzcurita de Juarros, Espinosa de Juarros, Modúbar de San Cibrián, Mozoncillo de Juarros, Salgüero de Juarros, San Millán y Santa Cruz de Juarros.

Su gastronomía es conocida a nivel nacional, sus alubias y su olla podrida reúnen un gran número de visitantes diariamente. Además, en la zona norte de la localidad se puede visitar uno de los yacimientos arqueológicos más famosos del mundo, Atapuerca.

Los orígenes de Ibeas hay que ponerlos en relación con el proceso de repoblación de los pueblos del Norte allá por el año 720. Los visigodos ambién ocuparon la zona y tras ellos se quedó prácticamente despoblado. En el S. X se encuentran los pri-



meros escritos, aproximadamente en el año 921. En la época de la Edad Media era una gran encrucijada de caminos, por allí pasaban entonces los tres Caminos Reales, que hoy equivalen a carreteras nacionales. La agricultura de subsistencia, la ganadería, la pesca y distintas actividades artesanales y comerciales fueron las bases económicas de Ibeas durante siglos.

Las fiestas patronales se celebran el día 29 de septiembre, en honor a San Miguel Arcángel. Además, se organizan en el mes de julio y noviembre, 'Evolución Festival' y la 'Feria de la Alubia', respectivamente. La localidad realiza su particular Feria de Abril con espectáculos musicales y actividades para disfrutar en familia y con amigos. Es necesario hacer mención a la fiesta del esquileo de Salgüero de Juarros, donde esquiladores de toda la geografía nacional se dan cita para me dir su pericia y rapidez esquilando las ovejas. Se celebra la segunda semana del mes de julio.

La iglesia de San Martín levantada en el siglo XV, es una obra en la que se mezclan varios estilos. desde el llamado clasicismo, con trazos tardogóticos. Tiene una planta de cruz griega con piezas de sillería v de sillarejo. En el interior, merece la pena fijarse en la estructura de sus bóvedas de crucería. Otra de las curiosidades que ofrece la localidad es la llamada Cruz de Canto. Se trata de un elemento escultórico que se asocia con un mojón de la frontera con el anti-guo Reino de Navarra. La historia de Ibeas siempre ha estado relacionada con los Yacimientos de Atapuerca, aparte de las excavaciones, el municipio cuenta con el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) a las afueras y también el edificio Fundación Atapuerca. Se han encontrado restos fósiles y evidencias de la presencia de cinco especies de homínidos diferentes.



# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL**MUNDO

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Jueves 29 de Agosto de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CX. Número: 18.988

# La Junta exige restauradores para devolver el Mirón a su estado original

 En su informe considera el repintado «inapropiado», afirma que la elección de colores es una decisión «arbitraria», que la ejecución del «repinte es muy deficiente» y se pide un «proyecto de restauración» que sea previo a la actuación

VÍCTOR F. MORENO SORIA

La Junta de Castilla y León exige que restauradores titulados sean . los encargados de devolver la pin tura de la ermita de Nuestra Señora del Mirón a su estado original, según figura en el informe del técnico de restauración del Servicio Territorial de Cultura, al que ha tenido acceso Heraldo Diario de Soria. En el documento se requiere «la retirada del repinte para devolver la decoración interior de la ermita al estado previo, que deberá efectuarse por personal cualificado»,

esto es, «restauradores titulados. El informe se tilda de «inapropiado» el repintado y que la elección de los colores fue una decisión «arbitraria». Del mismo modo, también se hace referencia a que la ejecución del repinte fue «muy derficiente» y pide un «provecto de resturación» que sea previo a la actua-

## UNA BÚSQUEDA **DEL JOVEN EN** UN ABISMO DE 10 METROS

Al cierre de esta edición todavia no se habia encontrado en las aguas de Playa Pita al joven de 25 años, residente en Tudela (Navarra) y trabajador en Tarazona (Zaragoza), que desapareció el martes en el embalse de Cuerda del Pozo mientras se bañaba, aunque «no sabía nadar demasiado bien». El operativo sigue activo pero sin éxito, a lo que contribuye el desconocimiento del punto exacto de la desaparición, la propia zona, con una profundidad de 10 metros, y la turbidez del agua en la que no se ve nada tras descender a medio metro. Todo ello está complicandp enormemente unas tareas de búsqueda liderado, desde la mañana de aver, por el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), desplazados desde Valladolid.



MARIO TEJEDOR

# El Campus Rural empuja a siete universitarios a proyectos en Tierras Altas

Pág. 4

Se trata de estudiantes de las carreras de Arquitectura, Derecho, Sociología y Geografía

Estudiantes de Arquitectura, Derecho, Geografía y Sociología han colaborado este verano en la redacción de proyectos, programas y estudios para la Mancomunidad de Tierras Altas. Y es que siete universitarios han formado parte del programa Campus Rural del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y han realizado sus prácticas en esta comarca soriana donde finalizarán este viernes su andadura después de dos meses. Una colaboración muy productiva por la «iniciativa» de los alumnos.



# Un sorteo adjudica a 17 jóvenes las viviendas de Camineros

Un total de 17 jóvenesy sus familias podrán entrar en unos días a vivir en sus nuevas viviendas, ubicadas en el edificio de los Camineros, frente a la estación de autobuses. La Junta procedió ayer a la asignación, por sorteo, de las 17 viviendas rehabilitadas entre los 38 aspirantes finales que cumplían los requisitos. Las obras han supuesto una inversión de cerca de 2 millones de euros y se alquilarán a personas de menos de 36 años

### MÚSICA



La Banda, con Sergio Soto al frente, encandila en la Barriada

### FÚTBOL

El Numancia quiere romper el gafe de los inicios de temporada

Pág. 13:

# OPINIÓN

Todos los veranos ocurre lo mismo. Y en Semana Santa y siempre que se produce una presencia masiva de vehículos en las carreteras burgalesas. La antigua autopista de peaje, liberalizada a bombo y platillo por un gobierno del mismo partido que prorrogó la concesión cuando le pareció bien, se convierte en una trampa para los viajeros. En puertas de la gran operación de retorno de las vacaciones de verano volverá a congregar a miles de vehículos a la hora en su tránsito desde el centro y oeste de la península hacia el norte y la frontera con Francia. Gran parte del tráfico en esas fechas es internacional y a ello hay que sumar el tránsito de mercancias por la principal vía de conexión con el país vecino. Esa autovía, la AP-1, es un embudo por el que apenas cabe el tráfico en fechas como esa. Es una vía muy anticuada, que requeriría de una remodelación integral como



Trampa en la autovía

se hizo con el tramo de la A-1 desde Santo Tomé del Puerto hasta Burgos, obra que se está pagando con el sistema de peaje blando con cargo a los presupuestos del Estado como gasto corriente. El tramo de Burgos a Miranda de Ebro por esa autovía es tercermundista y las mejoras prometidas no llegan. Nada que nos extrañe en una provincia en la que

esperar décadas por un trozo de autovía se ha convertido en lo normal. Tardó en liberalizarse la AP-1 y tardarán en ejecutarse proyectos de mejora como el tercer carril y los nuevos enlaces de Monasterio de Rodilla y Zuñeda. Mientras tanto, los atascos en esta vía son cada vez más frecuentes. Sobre todo cuando se produce un accidente de tráfico. Miles de personas atrapadas en kilométricos embotellamientos pueden dar fe de cómo se está acabando la paciencia con los fiascos de un ministerio como el de Fomento en el que ignorar los perjuicios a los ciudadanos se ha convertido en su santo v seña. Que se lo digan a nuestros paisanos atrapados en la estación de trenes de Chamartín en Madrid por culpa de los incidentes en la red ferroviaria. Ni siquiera tienen el consuelo de haber podido comprar uno de esos billetes de tren de las líneas low cost porque Burgos está excluido de la oferta. Otro regalo envenenado más que nos llevamos. Los problemas en la AP-1 y las incidencias en la red ferroviaria complican de forma inaceptable las comunicaciones desde Madrid con el norte de España y Burgos se ve perjudicada sin remedio. Sinceramente no veo qué en esta legislatura vaya a producirse algún avance mientras siga al frente de la cartera el actual ministro, que, dada su condición de exalcalde vallisoletano, debería conocerse al dedillo estos problemas que afectan a las redes de carreteras y ferrocarril en este rincón de la Comunidad. Con anunciar que el tramo de la autovía del Duero entre Langa y Aranda va a ser el más costoso en marcha este año va ha cumplido el expediente y puede irse tranquilo a jugar al gol en Lerma. Gracias por nada.

# El próspero futuro que espera al polo agroalimentario de Medina

EL PRÓSPERO futuro que se le augura a Medina del Campo, con los 28 millones prometidos por la Junta, para ensanchar en casi 70 hectáreas su espacio y convertirlo en un polo agroalimentario único en Castilla y León y de los más importantes del gran parte del país no es fruto de la casualidad. Es fruto del trabajo y el empecinamiento de su joven alcalde, Guzmán Gómez, que desde que desbancó de la alcaldía a la desidia que se había instalado en ella tuvo claro que el resurgir de Medina, en pleno retroceso poblacional y laboral, pasaba por aprovechar el posicionamiento estratégico de un polígono en ciernes que ya cuenta con un par de las factorías más importantes del sector en nuestro país

Medina tiene una posición estratégica clave, que la convierten en un atractivo logístico natural, no de esos artificiales planificados en tiempos por la Junta de Castilla y León sin ton ni son, por aquello de poner un centro logístico, o dos, en cada provincia con los que tratar de disimular agravios y desequilibrios. El actual regidor apostó desde el principio. Y no se rindió, cuando por ejemplo Europa desestimó el corredor agroalimentario que atraviesa gran parte de Castilla y León, con Medina como epicentro. Siguió y sigue adelante. Y esto es fruto del trabajo, del empeño, de la tenacidad y hasta de la testarudez, que es algo que debería ser innato a la política. Aunque ahora estamos más en tiempo de pusilánimes que de tenaces.

El polo agroalimentario ideado para Medina es un aliento para la comarca, pero también para el conjunto de la comunidad. Otros deberían tomar ejemplo y no esperar que les den todo hecho. Y es un aliento, fundamentalmente porque una infraestructura de este tipo tiene un enorme potencial de futuro. Y si no empieza a hacerlo Castilla y León, en este caso Medina del Campo, otros lo harán, como la vecina Madrid en su periferia, experta en fagocitar todo lo que genere empleo, despoblando cuanto hay a su alrededor, de gente y de puestos de trabajo.

Castilla y León, más dedicada en tiempos a las musas de la logística, tiene la asignatura pendiente de estos proyectos, pero con estrategia, no con componendas provinciales que no van a ninguna parte. Tiene tarea la Consejería de Movilidad y su nuevo inquilino en dar un impulso logístico a Castilla y León, ese es su tra-bajo esencial para potenciar el inalcanzable Corredor Atlántico, que, de momento, es una entelequia, como lo es el puesto creado en la Junta para cobijar a uno de los indigentes políticos que dejó la arrogancia de Ciudadanos tirados por el camino.

#### RODERA







## REGALADO

# El errático empeño de Mañueco

SE EMPEÑA Mañueco en la errática senda de hacer el trabajo que no ejercen sus compañeros de Génova, con un Feijóo bien entrado en desidia. El recurso ante el Constitucional de la Amnistia, esa que permite que Puigdemont siga haciendo lo que le sale de los huevos contra el Estado de Derecho pero sin ayuda de los Mossos, no va a ninguna parte. O sí. Pero no es tarea autonómica. Para eso están otras instancias. Lo que ocurre es que Génova se parece soberanamente a un párvulo en día de onomástica, con los oiines vendados, zurrándole como un poseso a una piñata con forma de Sánchez, pero el que se lleva todos los mamporros es el inseparable compañero de pupitre y patio. Errático es el camino de Feijóo si persiste en una desidia tal que pretende que los barones y baronesas autonómicos ejerzan la oposición imprescindible contra Pedro Sánchez, mientras sus muchachos

se limitan a intentar la antipolítica en intervenciones parlamentarias que ni el más enclenque de los antisistema de Podemos se atrevería. La Ley de Amnistía es cosa del Congreso y sus congresistas. Una cosa es alzar al voz y cantarle las cuarenta al inquilino de Moncloa, que adaptar sus convicciones, y las de su partido, a su propia realidad, y luego nos quiere endosar el relato como si fuéramos gilipollas, o fuésemos gilipollas, o seriamos gilipollas. Le va bien la estrategia. Y si a Sánchez le cuadra la estrategia pese a su presunta y constante debilidad es que la del PP es errática. Media docena de años lleva ya el tío ahí encaramado. Esto es como el fútbol, a uno le va bien o mal en función de cómo le vaya al eterno rival. Y a la vista de los resultados, el PP hace tiempo que no las cheira. Mejor haría Feijóo en escuchar a sus barones, sobre todo a los que ganan y gobiernan, que a tanto indocumentado que con nadie ha empatado, medrando en Génova. Feijóo. haz caso, de ganador a ganador.

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

# HERALDO-DIARIO DE SORIA **EL**MUNDO

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS

DIRECTOR: FÉLIX VILLALBA

REDACTORES JEFE: y Pilar Pérez

Milagros Hervada (Local) Félix Tello (Deportes) José Ignacio Ruix (Maquetación y diseño). JEFES DE SECCIÓN:

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

DIRECTOR COMERCIAL

IMPRIME: Henneo Print Poligono San Miguel, Sector 4 Calle Albert Einstein,44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL:

# La Junta exige restauradores para devolver al Mirón su estado original

• En su informe considera el repintado «inapropiado», afirma que la elección de colores es una decisión arbitraria, que la ejecución del «repinte es muy deficiente» y se pide un «proyecto de restauración previo a la actuación»

VÍCTOR F. MORENO SORIA La Junta de Castilla y León exige restauradores titulados para devolver la pintura de la ermita de Nuestra Señora del Mirón a su estado original, según figura en el informe del técnico de restauración del Servicio Territorial de Cultura, al que ha tenido acceso Heraldo Diatin de Servicio.

En el documento se recoge que se requiere «la retirada del repinte para devolver la decoración interior de la ermita al estado previo, que deberá efectuarse por personal cualificado», y cuando la Delegación Territorial habla de «personal cualificado», se refiere a «restauradores titulados, con técnicas, materiales y criterios de acuerdo con los tratados y cartas internacionales que regulan las competencias y actuaciones de la profesión de conservador-restaurador».

Hay que recordar que la contratación de las obras corrió por cuenta de la Diócesis de Osma-Soria, en concreto, de la parroquia de Santa María La Mayor, tras presentar una declaración responsable al Ayuntamiento de Soria. El problema es que el repintado se encomendó a una empresa de pinturas de Soria normal, sin el conocimiento debido en las técnicas de restauración.

El resultado está a la vista con acabados realmente grotescos en general y en particular con los angelotes, que han dado la vuelta a España en lo que se ha dado en denominar el 'Ecce Homo soriano', también abordado con burla por parte de la prensa internacional como en el Reino Unido ('The Guar-

La Junta continúa en su informe que «considerando todas las características del repinte, las diferentes actuaciones que se puedan dar, etc. todas las decisiones a ejecutar tie-



Aspecto interior de la ermita del Mirón, un repintado «inapropiado». MARIO TEJEDOR

nen que ser profesionales, meditadas y coherentes, por lo que deben quedar reflejadas en un proyecto de restauración previo a la actuación». Y este debe ser elaborado por «profesionales cualificados y en el que se detallen catas y pruebas previas, mapas del repinte y capas anteriores, tratamiento, criterios, documentación y proce-

La Junta de Castilla y León recuerda en el informe que se puso a disposición de la Diócesis de Osma-Soria, propietaria del templo y del Ayuntamiento de Soria, encargado de autorizar la obra, «para prestar el asesoramiento que ambas instituciones consideraran necesario», y que tras la visita reali«No se adecúa al estado previo de la iglesia, era blanco salvo el coro»

«Todas las decisiones a ejecutar tienen que ser profesionales»

zada por técnicos de Patrimonio el pasado 12 de agosto, se ha elaborado este documento, cuyas conclusiones se han trasladado a las instituciones implicadas, Diócesis y Ayuntamiento, «para que puedan tomar las decisiones que estimen oportunas».

Entre las conclusiones del informa técnico figura también que el repintado realizado en la ermita de El Mirón de Soria, «no es una intervención de restauración», y se considera «inapropiado» por diversos motivos.

En primer término, «no se adecúa al estado previo de la Iglesia» y subraya que este estado previo «era blanco en toda la iglesia menos en la parte del coro».

El segundo análisis hace referencia a que «aunque se ha intentado replicar la decoración original, existente en algunas partes de la iglesia, como las claves de las bóvedas o las pechinas de la cúpula, no tenemos la certeza de esta policromía en la parte repintada sin hacer unas catas que lo corroboren, por lo que la elección de colores se considera una decisión arbitraria».

Y remacha el documento de la Delegación Territorial que «la eje-

«No tenemos la certeza de esta policromía en la parte repintada»

«Distorsiona y degrada la calidad original de las molduras»

cución del repinte es muy deficiente por lo que distorsiona y degrada la calidad original de las molduras y decoraciones de yeso, además de la visión general del templo».

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja, ya adelantó el pasado lunes, en su visita a la iglesia de Nuestra Señora del Rivero de San Esteban de Gormaz, que el arreglo será «largo, complejo y costoso»:

Fuentes de la Junta de Castilla y León en Soria han destacado que «las competencias en esta materia pertenecen a la Diócesis y al Ayuntamiento de Soria», y que la Delegación Territorial se ha limitado a elaborar un informe. Desde el Consistorio soriano también han insistido en que las obras corresponderán a la Diócesis, trasladando de esta forma toda la responsabilidad de lo sucedido al Obispado, mientras el Mirón sigue con las puertas cerradas.

# Asignación por sorteo a 17 jóvenes de las viviendas de Camineros que tendrá un alquiler de 400 euros

En Soria se prevé la construcción de 249 casas en régimen de alquiler y venta

#### JOSÉ SOSA SORIA

En aproximadamente unos 15 días, 17 jóvenes, y sus familias, podrán entrar a vivir en sus nuevas viviendas, ubicadas en el edificio de los Camineros, frente a la estación de autobuses. La Junta procedió ayer a la asignación, por sorteo, de las 17 viviendas en babilitadas entre los 38 aspirantes finales que cumplían los requisitos.

El consejero delegado de Somacyl,

José Manuel Jiménez, entidad encargada de la rehabilitación del complejo, y la delegada territoria de la Junta, Yolanda de Gregorio, visitaron ayer el edificio tras la celebración del sorteo y anunciar la próxima ocupación del edificio. Las obras han supuesto una inversión de cerca de 2 millones de euros y se alquilarán a personas de menos de 36 años.

El edificio realmente tiene 20 vivien-

das, pero 3 se reservan para personal de la antigua consejería de Fomento —camineros—. Tal y como está explicado las restantes 17 se han sorteado entre los 38 aspirantes disponibles que cumplian tras finalizar el procedimiento con todos los requisitos. Las za personas que no han logrado acceder a las viviendas quedan en reserva por si se produjera alguna renuncia. A la Junta llegaron más de un

centenar de solicitudes.

centenar de solicitudes.
Además de los criterios generales de acceso a vivienda pública, para acceder era necesario ser empadronado en Soria, trabajar en radio de 30 ki-dómetros de la capital y que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga menos de 36 años. Los beneficiarios pagarán entre 380 y 450 euros dependiendo del tamaño del immueble y de sí está amueblada —hay dos

pisos que cuentan con dotación que aumenta el alquiler 50 euros-.

Jiménez y De Gregorio destacaron que en lo referente a la política de vivienda la Junta en Soria tiene prevista la construcción de 249 viviendas de las 107 serán en régimen de venta y las restantes en alquiler. Hay promociones repartidas por todo el territorio provincial como en Garray, Golmayo, San Pedro o Medinaceli. En la capital. además de estás viviendas de Camineros, ya se avanza en la redacción del proyecto de cohousing en Eduardo Saavedra que habilitará otras 38 viviendas. En estos momento, hay más de un millar de personas apuntadas como demandantes de vivienda en la provincia.

# **SORIA**





Los integrantes del equipo GEAS de la Guardia Civil durante las labores de búsqueda que se están desarrollando en el pantano. MARIO TEJEDOR

# Buscan al joven desaparecido en un abismo de 10 metros

A través de un fondeo de boya se realizan búsquedas en círculo dificultadas por la nula visibilidad y la turbidez del agua

#### JOSÉ SOSA SORIA

El operativo de búsqueda para localizar al joven de 25 años, desaparecido la tarde del martes mientras se bañaba en el pantano de Soria se suspendió aver pasadas las 20,30 horas sin rastro de la víctima. El desconocimiento del punto exacto de la desaparición, la propia zona, con una profundidad de 10 metros, y la turbidez del agua en la que no se ve nada tras descender medio metro complican enormemente unas tareas de búsqueda liderado, desde la mañana de ayer, por el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), desplazados desde Valladolid, Esta mañana volverán a sumergirse.

Las labores de búsqueda comenzaron la tarde del martes, poco después de las 18.00 horas. El joven desaparecido estaba en un hidropedal junto a su pareja a unos 500 metros de la orilla cuando se lanzó al pantano. Desapareció. Ella intentó auxiliarlo, pero no puedo hacer nada. Segin informó la Subdelegación «ella 
no sabía nadar y él, no demasiado bien». La pareja reside en Tudela (Navarra) y trabaja en Tarazona. Aprovechando el festivo en la localidad turiasonense se desplazaron a pasar 
una jornada en el pantano soriano.

Durante la tarde del martes efectivos de la Guardía Civil y los bomberos de Soria estuvieron rastreando la zona durante más de dos horas hasta que anocheció sin encontrar rastro del desaparecido. También se revisó el perímetro del embalse.

Sobre las 22.30 horas llega a Soria el GEAS pero «al ser de noche y dado el peligro que entrañaba, no llegaron a sumergirse». En la mañana de ayer se reiniciaron las labores de búsqueda. Según fuentes oficiales en un primer momento se realiza una búsqueda circular a través del fondeo de una boya. Tomando como referencia ese punto se hacen búsquedas circulares ampliando el círculo de forma progresiva. Si los resultados no fueran positivos se pasará a la técnica de cuadrículas, acotando diferentes zonas y utilizando cabos lastrados para descartar zonas dondeya se ha realizado la búsqueda del cuerpo.

Desde la Guardia Civil ya se ha advertido desde un primer momento que la tarea de búsqueda «va a resultar complicada» por varios factores. En primer lugar porque se desconoce el punto exacto de la desaparición lo que va unido a la dificultad de tomar referencias en el agua. Además,



Familiares de la víctima ayer en Playa Pita. HDS

las aguas son muy turbias. «Se tiene visibilidad sólo los primeros 50 centímetros de agua, por lo que la búsqueda es al tacto».

Tanto la pareja del desaparecido, de 24 años, como familiares del joven, están recibiendo atención por parte de los psicólogos de Cruz Roja. Por su parte el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, calificó ayer de «tragedia» la desaparición del joven en el pantano soriano y confió en que «próximamente» se pueda recuperar su cadáver, según recoge Ical.

No es la primera vez que ocurre un suceso parecido en el pantano soriano. El 6 de agosto de 2017 un vecino de Soria, natural de Gambia, de 22 años, se sumergió en el agua desde un patín acuático de alquiller y se hundió. Su cuerpo fue encontrado en la mañana del día 10 de agosto. Con anterioridad, en 2012, un ciudadano uruguayo, vecino de Burgos, desapareció también cuando nadaba en torno a un patín acuático. Su cuerpo fue encontrado el día 25 de agosto cuando su desaparición se había producido el día 2.

# LA SEÑORA DOÑA MANUELA GUERRERO MANRIQUE (VIUDA DE DON HERMÓGENES MARTÍNEZ)

Falleció en Soria en el día de ayer, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

#### D.E.P.

Sus apenados: hijos, Diego y Ana; hijos políticos, Carmelo y Conchy; nietos, Enrique, Patricia y Álvaro; nieta política, Verónica; biznieto, Rodrigo; hermanos, Saturnina y Fernando, hermanos políticos, sobrinos y demês familia. Ruegan y agradecen una oración por el eterno descanso de su alma

La Misa con Las Cenizas Presentes se celebrará hoy jueves, dia 29, a las seis de la tard en la Iglesia de Santa María La Mayor (Soria) e immediata conducción de las mismas al Cementerio de Toledillo.

VELATORIO: TANATORIO MEMORA SORIA

Para notas de condolencias; www.memora.es



Centro de Reconocimiento Médico
CRUZ ROJA

PERMISOS DE CONDUCIR Y OTROS RECONOCIMIENTOS

Lunes a Viernes: Mañanas de 09:30 a 13:30 horas. Tardes de 16:30 a 18:30 horas. Julie y Agoste: Horario de mañana C/ Santo Domingo de Silos, 1. Soria

Registro Sanitario JCYL 42-C2510-0001
Registro DGT SO-0001

Ágreda: miércoles, de 16:00 a 19:30 horas
Registro sanitario 42-C2510-0003

Cita previa: 975 212 641

crmsoria@cruzroja.es

# La Cámara de Comercio lanza el Impulso Startups

Una alternativa al negocio tradicional

SO

La Cámara de Comercio e Industria de Soria se sumerge en el mundo de las startups. El presidente de la institución cameral, Alberto Santamaría, presentó el programa Impulso Startups, dentro del Impulso Emprende, que ofrece una alternativa al negocio tradicional dada la pujanza de las nuevas tecnologías, que en la provincia también se están abriendo su

hueco. El programa gira en torno a ideas de negocio, de empresas y se podrá desarrollar si resulta viable e interesante.

«Se trata de proyectos innovadores y tecnológicos que tienen cabida en nuestro tejido empresarial». Está pilotado por la red de Cámaras de España que es la faculta el asesoramiento para la expansión y cuenta con el respaldo del Fondo Social Europeo.

# **SORIA**



Actuación de la Banda de Música este miércoles en la Barriada, MARIO TEJEDOR

# La Barriada disfruta de la Banda

La formación, dirigida esta vez por Sergio Soto, enfila la recta final de los conciertos de verano con una nueva actuación, a falta de los de Borobia y el barrio de Santa Bárbara

#### SORIA

La Banda Municipal de Música de Soria se desplazó este miércoles hasta la Barriada donde sus vecinos y el resto de sorianos pudieron disfrutar de un nuevo concierto de la formación musical que en esta ocasión dirigió Sergio Soto Soria, al 'calor' de las notas musicales.

El concierto se celebró en la plaza de la iglesia, a rebosar, como todos los conciertos de la Banda, con un programa en el que se alternaron oberturas o pasodobles, como Ross Roy, de Jacob de Hann; La tabernera del puerto, de Pablo Solozábal; o Manolete, de P. Orozco y J. Ramos, en su primera parte. En la segunda parte del programa, el pasodoble Pascual Damián, de Pascual Balaguer; la obertura Los esclavos felices, de J.C. Arriaga; Moment for Morrione, dedicado al gran Ennio Morricone, y Mecano, con arreglos de Azael Tormo.

El objetivo de estos conciertos es que todos los sorianos, y también algunos lugares de la provincia, puedan disfrutar de la Banda de Música, uno de los emblemas culturales de la capital soriana.

Dos son los conciertos que le restan: el día 29 de agosto en la localidad de Borobia, y el 4 de septiembre en el barrio de Santa Bárbara de la ciudad.

# Tierra Sin Males lidera un proyecto en Bogotá

#### SORIA

Desde principios de agosto, un equipo compuesto por dos profesores del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid, Raúl Maján Navalón y Lidia Sanz Molina, junto con una estudiante de Educación Primaria, Lucía Romero López, se encuentra en Bogotá llevando a cabo un importante Proyecto de cooperación técnica en colaboración con Asociación de Vecinos Granias de San Pablo (Asoveg-Ciniudesco), sita en el municipio del sur de la capital Rafael de Uribe Uribe. Este proyecto, financiado por RSUVa, se enmarca en el ámbito de la cooperación técnica universitaria al desarrollo en paises de renta media.

La colaboración entre Asoveg-Cinjudesco y Tierra Sin Males, iniciada en febrero de 2022, ha evolucionado para incluir proyectos innovadores que integran el arte con el desarrollo comunitario. En esta ocasión, el foco se centra en la implementación de talleres de arte urbano en las Granjas de San Pablo, diseñados para empoderar a la juventud local y promover el cambio social a través de la expresión creativa. El proyecto actual tiene como objetivo principal la transferencia de conocimientos y habilidades en vulnerables.



#### LA JUVENTUD Soria HORARIO: De 11.00 a 20.30 h. PRECIO: De 4-17 años: 2.06 €

+18 años: 3,60€ +65 años: 1,80€ -4 años 0€.



#### QUINTANA REDONDA

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Adultos: 3€. Niños -12 años y +65: 2€. Abonos de diferentes precios.



#### BAYUBAS DE ABAJO

HORARIO De 11.00 a 21.00 h. PRECIO: 3€ entrada diaria de lunes a viernes. 4€ entrada fin de semana. Descuento para empadronados y los jubilados empadronados entran grafis.



## EL CASTILLO Soria

De lunes a viernes 12.00 a 14.30 h. y de 16.30 a 20.00 h. Fines de semana y festivos, cerrada. PRECIO: gratuíta.



## CAMARETAS

HORARIO: De 1200 a 20.00 h. Todos los días PRECIO: Empadorandos: 1,40 € para menores de 14 años y jubilados y 3 € para mayores de 14. No empadronados 2 y 3,50€.



## ALMENAR

HORARIU: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Niños de 5 a 14 años: ∃€. Mayores de 14 años: 4€ Abonos de diferentes precios.



## SAN ANDRÉS Soria

HORARIO: De 11.30 a 20.30 h. PRÉCIO: de 4-17 años: 2,06 €. +18 años: 3,60€. +65 años: D€.



#### ÁGREDA

HORARIO: De 11.00 a 20.30 h. PRECIO: 4€ para mayores de 16 años y de 3€ para menores de 16 años. Abonos de 45€ para mayores de 16 años y de 30€ para los menores de esa edad.



#### CAMPING EL CONCURSO

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h
PREGO Laboures: miltos 26. Adultos
27.706. Festivo 24.0 y 3.0 f. Abonos
de 10 baños 246. De temporada. 426
miltos y 586 adultos. El familiar 1306.
Empadronados más barato y si son
menores de 18, gratis.



## TARDELCUENDE

HORARIO De 12.00 a 20.00 h. PREDID, Para empadronados abonos de 15€ hasta 12 años y de 24€ desde 12 años. Desde 65 años: 13€. No empadro rabos hasta 12 años 26€ y 33€ desde 12 años. Desde 65 años: 13€.



## SAN PEDRO MANRIQUE

HORARIO: De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. PRECIO: Menos de 12 años 1.50 €. Adultos: 3 €. Bonos de temporada

menores 15€ y adultos 30€



#### SAN LEONARDO DE YAGÜE HORARIO

De 11.15 a 20.30 h, PRECIO: Individual: 3,5€. Abono temporada: 32€. Los mensuales 25€.

# **SORIA**



Un tractor camino del campo de cultivo. MARIO TEJEDOR

# Más ayudas para los titulares de explotaciones

En lo que va de legislatura la Junta ha destinado más de 13.85 millones

La Junta de Castilla y León ha anunciado un incremento significativo en el presupuesto destinado a las ayudas directas para explotaciones agricolas y ganaderas de la Comunidad. Con una ampliación de 472.000 euros, se espera atender a 216 solicitudes adicionales que se suman a las ya tramitadas en la presente legislatura. Este esfuerzo refleja «el compromiso del gobierno autonómico de sostener y fortalecer el sector primario,

crucial para la economía regional».
Durante el mandato actual, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha destinado más de 13.85 millones de euros en ayudas directas a explotaciones agrícolas y ganaderas. Este presupuesto ha permitido que 9.402 explotaciones se beneficien de las medidas adoptadas para mitigar los efectos adversos derivados de la situación económica y geopolítica.

El marco de estas ayudas no es casual. Se inscriben dentro de las medidas impulsadas por la Comisión Europea tras la guerra en Ucrania, iniciada por Rusia en 2022. El 23 de marzo de 2022 , la Comisión adoptó el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la guerra contra Ucrania por parte de Rusia'. Este marco temporal permitió a los Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo a España y sus comunidades autónomas, implementar políticas de apoyo excepcionales dirigidas a los sectores más afectados.

La guerra en Ucrania ha tenido un impacto profundo en la economía global, afectando especialmente a sectores como el agrícola y ganadero. Castilla y León, una de las comunidades más dependientes del sector primario, ha visto cómo la subida de los precios de la energía, los fertilizantes y los cereales ha repercutido negativamente en sus explotaciones. La inestabilidad en los mercados internacionales y el aumento de los costos de producción han puesto en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones, especialmente las de menor tamaño.

En respuesta a esta situación, la Junta de Castilla y León ha decidido «reforzar su compromiso con el sector primario» mediante un incremento de 472.000 euros en el presupuesto destinado a ayudas directas. Este aumento se traduce en la posibilidad de atender a 216 nuevas solicitudes que anteriormente no habían podido ser incluidas en el reparto de fondos. Las ayudas se distribuyen teniendo en cuenta diversos criterios, como la situación económica de la explotación, el tipo de producción y la vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado. La Junta de Castilla y León ha priorizado aquellas explotaciones más afectadas por la su-bida de precios y las dificultades para acceder a insumos esenciales.

Además, se han establecido mecanismos para asegurar que las ayudas lleguen de manera rápida y eficiente a los beneficiarios. Esto incluye un proceso simplificado de solicitud y tramitación, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y garantizar que los fondos estén disponibles lo antes posible.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CEREALES Y GIF</b>                                                                                               | RASOL                                                                       |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Semana<br>anterior                                                                                                  | Variación                                                                   | Semana<br>actua                                                                             |
| Trigo pienso 72 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203                                                                                                                 | -2                                                                          | 201                                                                                         |
| Cebada de 62 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186                                                                                                                 | -2                                                                          | 184                                                                                         |
| Centeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175                                                                                                                 | -2                                                                          | 173                                                                                         |
| Girasol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *                                                                                                                   | •:                                                                          |                                                                                             |
| LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semana                                                                                                              |                                                                             | Semana                                                                                      |
| LUNDA DEL EBRU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | anterior                                                                                                            | Variación                                                                   | actua                                                                                       |
| Trigo pienso 72 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223                                                                                                                 | *                                                                           | 223                                                                                         |
| Cebada de 62 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 203                                                                                                                 | 2                                                                           | 201                                                                                         |
| Centeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | 25                                                                          |                                                                                             |
| Girasol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                   | -                                                                           |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GANADO VACI                                                                                                         | INO                                                                         |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Semana                                                                                                              | JNO                                                                         | Semana                                                                                      |
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | anterior                                                                                                            | Variación                                                                   | actua                                                                                       |
| Affician Extra 270, 220 biles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                             |
| Añojos Extra 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                             |
| Añojos Primera 270-320 kilos<br>Añojos Segunda 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                             |
| Ariojos segunua 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                             |
| LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semana                                                                                                              |                                                                             | Semana                                                                                      |
| LUNDA DEL ESNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | anterior                                                                                                            | Variación                                                                   | actua                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F.01                                                                                                                | 0,03                                                                        | EC                                                                                          |
| Añoios Extra menos 280 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,61                                                                                                                | 0,03                                                                        | 3,04                                                                                        |
| Añojos Extra menos 280 kilos<br>Añojos Primera 281-320 kilos<br>Añojos Segunda 281-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,61<br>5,43<br>GANADO OVI                                                                                          | 0,03                                                                        | 5,64<br>5,46                                                                                |
| Añojos Primera 281-320 kilos<br>Añojos Segunda 281-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GANADO OVI<br>Semana                                                                                                | 0,03<br>-<br>NO                                                             |                                                                                             |
| Añojos Primera 281-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,43<br>Ganado ovi                                                                                                  | 0,03                                                                        | 5,46                                                                                        |
| Añojos Primera 281-320 kilos<br>Añojos Segunda 281-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GANADO OVI<br>Semana                                                                                                | 0,03<br>-<br>NO                                                             | 5,46<br>Semana<br>actua                                                                     |
| Añojos Primera 281-320 kilos<br>Añojos Segunda 281-320 kilos<br>MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GANADO OVI<br>Semana<br>anterior<br>7,55                                                                            | 0,03<br>-<br>NO                                                             | 5,46<br>Semana<br>actua                                                                     |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,43<br>-<br>GANADO OVI<br>Semana<br>anterior                                                                       | 0,03<br>-<br>NO                                                             | Semana<br>actua<br>7,05                                                                     |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GANADO OVI<br>Semana<br>anterior<br>7,55                                                                            | 0,03<br>-<br>NO                                                             | 5,46<br>Semana<br>actua<br>7,05<br>                                                         |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GANADO OVI Semana anterior 7,55 - 4,49 Semana                                                                       | 0,03<br>-<br>NO<br>Variación<br>-<br>-<br>-                                 | Semana actua 7,05 - 4,45                                                                    |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                                                                                                         | GANADO OVI Semana anterior 7,55 - 4,49  Semana anterior                                                             | 0,03 - NO Variación Variación                                               | Semana<br>actua<br>7,05<br>4,49<br>Semana<br>actua                                          |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DELEBRO  Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                                                                                                              | GANADO OVI Semana anterior 7,55 - 4,49 Semana                                                                       | 0,03<br>-<br>NO<br>Variación<br>-<br>-<br>-                                 | Semana<br>actua<br>7,05<br>4,49<br>Semana<br>actua                                          |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                     | GANADO OVI Semana anterior 7,55 - 4,49 Semana anterior 6,41                                                         | 0,03 - NO Variación Variación                                               | Semana<br>actua<br>7,05<br>4,45<br>Semana<br>actua                                          |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                     | GANADO OVI Semana anterior 7,55 - 4,49  Semana anterior                                                             | 0,03 - NO Variación Variación                                               | Semana actua 7,05 - 4,45                                                                    |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                                                                                                         | GANADO OVI Semana anterior 7,55 - 4,49 Semana anterior 6,41                                                         | Variación  Variación  Variación  Variación  0,25                            | Semana<br>actua<br>7,05<br>4,45<br>Semana<br>actua                                          |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos                                                                                              | GANADO OVI Semana anterior 7,55 - 4,49  Semana anterior 6,41 - 4,45                                                 | Variación  Variación  Variación  0.25  -                                    | Semana<br>actua<br>7,05<br>4,45<br>Semana<br>actua                                          |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos                                                                  | GANADO OVI Semana anterior 7,55 - 4,49  Semana anterior 6,41 - 4,45                                                 | Variación  Variación  Variación  Variación  0,25                            | Semana 7,05 4,45 Semana 6,66 4,45                                                           |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos                                                                  | GANADO OVI Semana anterior 7,55 4,49 Semana anterior 6,41 4,45 GANADO PORO Semana                                   | Variación  Variación  Variación  0.25  -                                    | Semana<br>actua<br>7,05<br>4,45<br>Semana<br>actua<br>Semana<br>actua                       |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual I2-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero pascual I2-15 kilos Cordero pascual I2-15 kilos Cordero pascual I2-15 kilos Cordero pascual I2-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA                                                                         | GANADO OVI Semana anterior 7,55 - 4,49  Semana anterior 6,41 - 4,45  GANADO PORO Semana anterior                    | Variación  Variación  Variación  Variación  Variación  Variación  Variación | Semana<br>actua<br>7,05<br>4,45<br>Semana<br>actua<br>6,66                                  |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso +120 kgs.                                                                                                         | GANADO OVI Semana anterior 7,55 4,49 Semana anterior 6,41 4,45 GANADO PORO Semana anterior 1,82                     | Variación Variación Variación Variación Variación Variación                 | Semana actua 6,66 Semana actua 1,80                                                         |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso +120 kgs.                                                                                                         | GANADO OVI Semana anterior 7,55 4,49 Semana anterior 6,41 4,45 GANADO PORO Semana anterior 1,82 2,05                | Variación Variación Variación Variación Variación Variación                 | Semana actua 7,05 4,45 Semana actua 6,66 4,45 Semana actua 1,80                             |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                     | GANADO OVI Semana anterior 7,55 4,49 Semana anterior 6,41 4,45 GANADO PORO Semana anterior 1,82                     | Variación Variación Variación Variación Variación Variación                 | Semana actua 6,66 Semana actua 1,80 2,03                                                    |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DELEBRO  Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso +120 kgs. Lechones de 20 kgs.                                                                                                                  | Semana anterior 7,55 4,49  Semana anterior 6,41 4,45  GANADO PORO Semana anterior 1,82 2,05 - Semana anterior       | Variación  Variación  Variación  Variación  Variación                       | Semanta actua 7,05 4,45 Semanta actua 6,66 4,45 Semanta actua 1,80 2,00 Semanta actua actua |
| Añojos Primera 281-320 kilos Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal IO-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso +120 kgs. Lechones de 20 kgs. | GANADO OVI Semana anterior 7,55 - 4,49  Semana anterior 6,41 - 4,45  GANADO PORO Semana anterior 1,82 2,05 - Semana | Variación  Variación  Variación  Variación  Variación                       | Semaniactua 6,60 4,44 Semaniactua 1,80 2,00                                                 |



# CONCURSO FOTOGRÁFICO EL®MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA



**PREMIOS** 1er Premio: 1.000 euros y diploma.

> 2º Premio: 500 euros en un vale de compra y diploma. 3er Premio: 300 euros en un vale de compra y diploma. 4° Premio: 200 euros en un vale de compra y diploma.

Envía tus fotos hasta el 31 de agosto a eventos@hds-elmundo.es Las fotos deberán estar entre 3 y 5 megapíxeles y enviarse en formato jpg Bases en www.heraldodiariodesoria.es

EN EL ASUNTO DEL E-MAIL DEBE FIGURAR EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE PARTICIPA. EL TÍTULO DE LA IMAGEN DEBE INDICARSE EN EL TEXTO DEL E-MAIL.

EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE CADA FOTO TIENE QUE PONER NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR. NUMERADO EN EL CASO DE MANDAR MÁS DE UNA FOTO Por ejemplo: Miguel Pérez 1 (foto 1) y Miguel Pérez 2 (foto 2) -

## PATROCINAN:







# **PROVINCIA**

# Siete universitarios del Campus Rural cooperan con Tierras Altas

 Forman parte del programa del Miteco y son estudiantes de arquitectura, derecho, sociología y geografía • Han colaborado en la realización de estudios y proyectos

Estudiantes de arquitectura, derecho, geografía y sociología han colaborado este verano en la redacción de pro yectos, programas y estudios para la Mancomunidad de Tierras Altas.

Siete universitarios han formado parte del programa Campus Rural del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y han realizado sus prácticas en Tierras Altas que finalizarán el próximo viernes tras dos meses de estancia.

Según el presidente de la Mancomunidad, José Ramón Ruiz, todos estos universitarios se han mostrado «muy voluntariosos y con mucha iniciativa». Con esta predisposición, «han rendido a un gran nivel realizando cometidos muy distintos». El subdele gado del Gobierno, Miguel Latorre, visitó ayer la sede la Mancomunidad pa ra conocer el trabajo de los jóvenes.

Los alumnos de Arquitectura han colaborado con el arquitecto de la mancomunidad en la redacción de proyectos muy variados. Los de Derecho han ayudado al secretario en la redacción de los pliegos de las numerosas convocatorias que ha habido que licitar, sobre todo con subvenciones conseguidas por la Mancomunidad procedentes del Plan de Recuperación, Trans formación y Resiliencia del Gobierno de España que se sitúan en el entorno de los cinco millones de euros.

El alumno de Geografía y Ordenación del Territorio ha colaborado en el estudio de los pastos de la comarca y ha supervisado las fichas del proyec to de Transferencia de conocimiento



Grupo de estudiantes del Campus Rural junto a Miguel Latorre y José Ramón Ruiz. HDS

de pastores senior a junior. Se trata de unas becas que la Mancomunidad financia también dentro de un proyecto para futuros emprendedores que cuenta con el apoyo del Miteco.

Gracias a estas becas los pastores con ganadería extensiva que aún quedan en esta comarca y están próximos a la jubilación pueden transferir sus conocimientos para que no de-saparezcan y facilitar que los jóvenes tomen el relevo de estas explotacio-

Por último, las universitarias que cursan Sociología han colaborado con los estudios sociológicos que realizan los agentes de desarrollo de la mancomunidad y han participado en las muchas variantes del Plan Integral de Desarrollo Inteligente y Sostenible de las Tierras Altas (PIDISTA). Este plan ha recibido igualmente subvenciones para la innovación territorial, la reactivación de la actividad socioeconómica y la lucha contra la despoblación del Ministerio para la Transición ecológica y el Reto Demográfico.

Es un proyecto que trata de asentar las bases del desarrollo integral de Tierras Altas para generar nuevas opor tunidades en el territorio que contribuvan al freno v reversión de la alta despoblación de la comarca. Se pretende actuar simultáneamente sobre dos circunstancias que se retroalimentan entre sí como son la pérdida de oportunidades laborales y la merma de los servicios públicos.

# Los chefs del meior torrezno pregonan las fiestas de Soto de San Esteban

Los responsables del Café Chicago, de Zaragoza, serán hoy los pregoneros de las fiestas patronales de Soto de San Esteban que se celebrarán a lo largo de los próximos días en honor de la Virgen de los Rubiales.

El Restaurante Café Chicago ha sido galardonado este año con el premio al Mejor Torrezno del Mundo, Está liderado por los hermanos José María y Juan Carlos Calvo Jarabo que manifestaron sentirse profundamente honrados por esta invitación, «Es un privilegio poder regresar a nuestras raíces y compartir este momento especial con nuestra comunidad», comentaron los chefs. En este sentido indicaron que «estamos emocionados de ser parte de las festividades y de poder ofrecer a nuestros vecinos una muestra de lo que hacemos meior: el torreznox

Los cocineros descienden de esta localidad soriana y como parte de las celebraciones, el restaurante Café Chicago realizará una demostración en vivo de la preparación del torrezno que les ha valido el título de los mejores del mundo. Los asistentes tendrán la oportunidad de degustar esta delicia.

Mañana a las 11.30 horas tendrá lugar la celebración de la misa y procesión en honor de la patrona. Las actuaciones musicales, los juegos y los campeona-tos forma parte del programa de actos festivos que se prolongarán hasta el domingo.

# Medinaceli acoge la tercera edición del Festival de Música Folk

Se desarrollará entre los días 6 y 8 de septiembre con la actuación de Milldoiro

El Palacio Ducal de Medinaceli acoge los días 6,7 y 8 de septiembre la tercera edición del Festival Medinaceli Folk.

Contará con la actuación del Milldoiro, uno de los referentes internacionales de la música folk con más de 45 años de experiencia.

Las entradas están disponibles en la web de la Fundación Dearte desde 15 a 35 euros. También exis-te la posibilidad de bono festival

El festival comenzará el viernes con la actuación desde las 22.30 horas. del grupo de rock celta de Ta-rragona, 'Sal150'. El sábado por la mañana, el dúo 'Haldars', interpretará música del barroco y renacentista con origenes celtas: a las 22:30. será el plato fuerte del festival con la actuación de 'Milladoiro', referentes de la música folk a nivel internacional.

Por último, el domingo se pondrá el broche final con la actuación del grupo de gaitas, 'Tan Ba Tan', a las 13 horas en el Palacio Ducal de Medinaceli. Este festival es una de las apuestas de la Fundación Dearte dentro de su programación anual.



PISTOLETAZO DE ARRANQUE EN LAS FIESTAS DE ALMAZÁN. La peña El TranKazo fueron los encar gados ayer de dar la salida a las fiestas de la Bajada de Almazán ante una plaza Mayor abarrotada de público. En el balcón se presentaron a las damas, protagonistas de estas fiestas, que se prolongarán hasta el próximo lunes. El domigo tendrá lugar la tradicional traca de la Bajada.

# La Junta impulsa Medina del Campo como polo agroalimentario con 28M€

 Mañueco anuncia la ampliación del polígono del municipio hasta las 172 hectáreasy la prórroga del Plan Industrial y su entorno hasta 2027 tras haber canalizado 24 millones: «Es una herramienta eficaz»

RICARDO GARCÍA VALLADOLID La Junta de Castilla y León tiene previsto dar un importante impulso a la vertiente industrial de la localidad vallisoletana de Medina del Campo como polo del sector agroalimentario que acoge a algunas de las empresas más potentes de la Comunidad en este campo. Así lo anunció aver el presidente del Eje cutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien avanzó una prórroga de tres años del Plan Industrial de Medina del Campo y de su entorno hasta el año 2027, así como la expansión del polígono in-dustrial 'Escaparate' del municipio hasta las 172 hectáreas tras una inversión aproximada de 28 millones de euros.

Con respecto a ese Plan Industrial, que ahora se prolongará hasta el año 2027, Fernández Mañueco celebró que «está dando buenos resultados, está permitiendo que se instalen nuevas iniciativas empresariales que se cree empleo en toda la comarca».

«Es una herramienta eficaz», insistió, y agregó que «entre ayudas a proyectos empresariales y la apuesta por la financiación se han canalizado en torno a 24 millones de euros en el Plan Industrial».

«Nuestro objetivo es seguir incrementando el suelo industrial a disposición de los proyectos empresariales», apuntó el presidente de la Junta a renglón seguido, y matizó que el objetivo es «hacerlo con suelo industrial de máxima calidad, pero también que sea un suelo industrial a bajo precio nos parece muy importante. Por eso vamos a llevar el poligono 'Escaparate' hasta las 172 hectáreas. Prácticamente se va a duplicar con entorno a 67 nuevas hectáreas», exnlicó

Alfonso Fernández Mañueco reivindicó que la ampliación del polígono 'Escaparate' de Medina «esalgo muy importante» y avanzó que «está prevista la adjudicación del proyecto esta misma semana y también estamos tramitando la ampliación del Plan Regional pa-

**EL#MUNDO** 



«ORGULLO» PARA MEDINA, VALLADOLID Y CASTILLA Y LEÓN. El presidente de la Junta de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco, dio comienzo ayer al nuevo curso político con una visita institucional a la fábrica de Europe Snacks en Medina del Campo, compañía que para el jefe del Ejecutivo autonómico supone un «orgullo».

ra agilizar al máximo este gran proyecto industrial que tienen una inversión prevista de 28 millones de euros».

Durante su visita a la fábrica de Europe Snacks en la Villa de Ferias, el presidente de la Junta defendió que «Medina del Campo tiene un brillante futuro». Así, a los trabajadores de la empresa les recordó que contribuyen «desde Medina del Campo y desde Valladolid a que en Castilla y León seamos lideres en sectores tan importantes como la automoción, la logística, la industria química, la farmacéutica, la ciberseguridad, la forestal, las energías renovables y la industria agroalimentaria».

"Me siento muy contento de estar hoy aquí coincidiendo con ese segundo aniversario de la decisión que se tomó que hace que hoy esta fábrica todavía vea el futuro con mayor optimismo», apuntó Mañueco al inicio de su intervención en una visita que se producía 24 meses después de la decisión de la compañía francesa de asentar su sede principal en Castilla y León.

«Orgullo es para nosotros que una multinacional tan importante como Europe Snacks, dedicada a la fabricación de aperitivos decidiera establecer su sede en Castilla y León y agradezco de corazón que sigáis invirtiendo con fuerza en Medina», indicó al respecto Mañueco.

«Eso es gracias a vuestro esfuerzo, la capacidad de innovación, la capacidad de adaptarse a los nuevos requisitos de calidad de los consunidores y el esfuerzo que hacen los trabajadores del grupo». agregó. «Y también el esfuerzo que hacemos desde las administraciones públicas de tener un compromiso claro con aquellas iniciativas empresariales que quieren invertir por nuestra tierra y que quieren apostar por crear riqueza y empleo».

«Son 27 millones de euros para la nueva fábrica que multiplica vuestra capacidad de producción», recordó también el jefe del Ejecutivo autonómico en alusión a una linea de crackers que Europe Snacks inauguró en julio en su planta de Medina. «Son 600 trabajadores, 100 trabajadores nuevos en estas instalaciones», cifró Mañueco, quien señaló que es un «orgullo para el alcalde de Medina del Campo, para el presidente de la Diputación y para quienes tenemos responsabilidades en el gobierno de Castilla y León» que la empresa quiera realizar inversiones en la Comunidad.

«Esta es una demostración más de que la colaboración público-privada es lo que hace en estos tiempos avanzar a las sociedades y hacer más atractiva a nuestra tierra para la inversión empresarial», insistió el presidente de la Junta, a lo que añadió que «tenemos un capital humano de primer nivel, de primera división, y eso también es motivo de orgullo. Tenemos una calidad en los productos que se producen en nuestra tierra también de primera división».

Mañueco asistió a la visita de la fábrica de Europe Snack acompañado de otras autoridades como la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, el alcalde de Medina del Campo, GUzmán Gómez; y la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso.

Precisamente fue también el regidor medinense quien tomó la palabra en la fábrica de Europe Snacks para señalar que «esta es una de las empresas más representantivas de Medina del Campo y de su comarca». Según señaló Gómez, la planta está «dedicada a un sector que la Junta ha puesto en valor y que ha considerado desde hace años, como es el sector agroalimentario».

«Para nosotros es vital continuar con esta senda de crecimiento», aseguró el alcalde de Medina del Campo. «Como Ayuntamiento ponemos todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para seguir facilitando la llegada de empresas nuestro municipio», agregó, y recordó que la Villa de Ferias se encuentra «en un lugar privilegiado y estratégico».

Por su parte el director general de Europe Snacks en España y Portugal, Ricardo Rodríguez, centró su intervención en agradecer a las diferentes administraciones las facilidades brindadas para continuar con su actividad en Medina, va sea

PASA A PÁGINA SIGUIENTE



# CASTILLA Y LEÓN

#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

a trabés de beneficios tributarios o de subvenciones directas.

Por otro lado, Rodríguez también ofrectó algunas cifras para dibujar la envergadura de la planta, la cual alberga, según dijo, cuatro fábricas agrupadas por producto: snack, patata, maiz y crackers, siendo esta última la de más reciente puesta en marcha ya que lleva menos de dos meses en funcionamiento desde su inauguración el pasado 1 de julio.

Asimismo, el director general en España y Portugal de Europe Snacks apuntó que las instalaciones están en funcionamiento «seis días a la semana 24 horas», a lo que añadió que «el séptimo día se dedica para la limpieza y el mantenimiento».

«Servimos entre 35 y 50 camiones diarios de producto, fundamentalmente en España y Portugal, pero también a otros destinos más exóticos como pueden ser los países nórdicos, Irlanda o incluso Sudáfrica», indicó también Ricardo Rodríguez.

En este sentido, puso en valor que «Europe Snack es un grupo multinacional, lider en Europa en la fabricación de snacks salados para terceros», y recordó que la fábrica ubicada en Medina del Campo «competía en ubicación con Francia, y estamos en un grupo francés».

También agradeció el apoyo recibido por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta «cuyos tres últimos consejeros han conocido y apoyado este proyecto», materializándose ese apoyo en una subvención de 1,7 millones de euros.

«Esto nos ha convertido en una de las dos mayores plantas de snacks en España», celebró el director general de Europe Snack para España y Portugal. «Este año vamos a producir 24.000 toneladas de snacks que se empaquetarán en unos 160 millones de bolsas y que supondrán unas ventas de alrededor de unos 100 millones de euros y de las que aproximadamente el 30% van destinadas a la exportación. Y todo ello desde aquí, desde Medina del Campo», ensalzó.

«A nivel de grupo nuestra facturación es de unos 680 millones de euros para este 2024 y unas 155.000 toneladas de producto», añadió también Rodríguez, aunque la barrera de los mil millones de euros facturados está entre los objetivos más próximos de la compañía.

Concluidas las intervenciones de las autoridades se dio comienzo a una visita por la fábrica de Europe Snacks para conocer de primera mano los procesos de fabricación de la gran variedad de productos que comercializa, principalmente a través de otras marcas.

# El Consejo de Gobierno aprobará el recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía

Mañueco defiende que la norma «ataca el Estado de Derecho»: «Se ha producido una compraventa de votos por privilegios ante la ley para que Sánchez siga en la Moncloa»

#### R G VALLADOLD

Castilla y León presentará el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía en los próximos días. Así lo avanzó este miércoles el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien confirmó que en la reunión del Consejo de Gobierno de hoy se acordará la decisión y que será trasladada al Tribunal Constitucional antes del 11 de septiembre.

Ante de iniciar una visita institucional a la fábrica de Europe Snacks en Medina del Campo (Valladolid), Mañueco denunció que «esta ley es claramente inconstitucional, vulnera por un lado la igualdad de todos los españoles y por otro lado también ataca el Estado de Derecho».

«El gobierno de Castilla y León, en la defensa de nuestro Estado de Derecho de la democracia española y también de la igualdad de todos los españoles ante la ley, en la que estamos claramente comprometidos, vamos a presentar este recurso antes de la de septiembre», agregó el jefe del Ejecutivo autonómico en el acto con el que puso inicio al nuevo curso político. «Ya serán los servicios jurídicos, aprobado el acuerdo de mañana, los que determinarán cuándo, cómo y de qué manera», agregó.

También apuntó Mañueco que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del jueves see darán detalles más concretos sobre este recurso por parte del consejero de la Presidencia, que es quien está dirigiendo todas las actuaciones desde el punto de vista judicial».

En cuanto a los argumentos para la presentación de este recurso de inconstitucionalidad, Mañueco destacó que con la amnistía de los líderes independentistas catalanes «se producen unos privilegios ante la ley que son absolutamente inaceptables». «Se ha producido una compraventa de votos por privilegios ante la ley para que Sánchez siga en la Moncloa. Eso es absolutamente inadmisible e inaceptable», censuró.

"Por eso vamos a presentar este recurso, para decir alto y claro que esa ley de amnistía vulnera nuestro Estado de Derecho, vulnera la igualdad de todos los españoles y se ha producido lo que consideramos un hecho gravísimo: borrar los delitos, las actuaciones delictivas de los socios separatistas de Sánchez para que el mismo Sánchez siga en la Moncloa», remachó.

En el Consejo de Gobierno del pasado jueves, primero tras las vacaciones estivales, el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ya avanzó que el recurso se iba a presentar sin agotar el plazo, que finaliza el 11 del mes de septiembre, tres meses después de la publicación de esta ley en el BOE.

#### EN «SACO ROTO»

Tras el anuncio realizado este miércoles por Mañueco el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, salió al paso del mismo al señalar que la «mayor parte» de este tipo de procesos presentados por el Partido Popular no tiene base jurídica y, por tanto, decae y cae en «saco roto».

Con motivo de la rueda de prensa para dar a conocer la inversión que actualmente ejecuta el Gobierno de España en la Comunidad a través de Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) para entidades locales y autonómicas, Sen recordó que la Junta va había anuncia do hace meses la presentación del recurso. «Es un derecho que tienen todas las administraciones cuando consideran que alguna norma legal no se corresponde con la Constitución y nosotros lo respetamos, como no puede ser de otra manera», añadió en declaraciones recogidas por Ical.

El recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y que ayer mañueco anunció que tomará forma en los próximos días no es ninguna sorpresa. La Junta de Castilla y León ya había avanzado, incluso con anterioridad a la publicación de la norma, que de considerar que ésta vulneraba algún tipo de derecho o la igualdad ante la ley de todos los españoles emprenderían las medidas que estuvieran en su mano para tratar de tumbar el texto.

Medidas que, con la aprobación en el Consejo de Gobierno de hoy, cristalizan en ese recurso que será interpuesto ante el Tribunal Constitucional con la esperanza de frenar así la maniobra de Pedro Sánchez para lograr los siete votos de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, imprescindibles para lograr su investidura.

Son ya varios meses en los que esta polémica ha sido portagonista del debate político, hasta el punto de que algunos nombres importantes del propio Partido Socialista se han mostrado contrarios a esa amnistía de los líderes independentistas catalanes. No obstante, la norma salió adelante y serán los recursos que se puedan interponer ahora, como el de la Junta de Castilla y León, los que determinarán si se produce un desenlace diferente, en este caso por la vía judicial.

# Blanco sobre los presupuestos: «No nos asusta el diálogo, es una seña del presidente»

#### VALLADOLID

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, recalcó ayer que el diálogo es una «seña» del presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. con vistas a las posibles dificultades para sacar adelante los Presupuesto de 2025 tras la ruptura del pacto de Gobierno con VOX.

«Siempre hemos dicho que, a nosotros, no nos asusta el diálogo. El presidente Mañueco ha ofrecido diálogo a lo largo de estos años a los diferentes partidos políticos, a las entidades sociales y a la sociedad, en general, y eso es lo que vamos a seguir haciendo»,

«Vamos a seguir trabajando, seguir dialogando, pensando siempre y poniendo como prioridad a las personas de Castilla y León, poder generar nuevas oportunidades de empleo, apostar por ayudar a fijar esa población. Eso es lo que van a mostrar los presupuestos y se hablará con todo el mundo y se tratará de llegar a acuerdos contodo el mundo», añadió, informa lcal.

Isabel Blanco hizo estas declaraciones en el Centro Público Integrado de Formación Profesional Ciudad de Zamora, adonde acudió, junto con la consejera de Educación, Rocío Lucas, para firmar el acuerdo de cesión de las pistas deportivas ubicadas en esas instalaciones.

«A nosotros, nunca nos ha asustado el diálogo. Dialogar es una seña del presidente Mañueco, hablar y sentarsepara conseguir lo mejor para las personas de Castilla y León», insistió.

Por otro lado, y aprovechando su presencia en la capital zamorana, Blanco aseguró hoy que las obras de la nue-



Isabel Blanco y Rocio Lucas. ayer en Zamora. ICAL

va residencia de mayores de Zamora van «bien y en plazo».

«Vamos a seguir trabajando desde la colaboración, creando nuevas oportunidades y aportando por nuevas infraestructuras como la residencia», subrayó.

«Se están construyendo 194 plazas. Se trasladan las 157 que tenemos ocupadas en la residencia de Los Tres Árboles y se incrementa el número de plazas, adaptándolas al modelo de unidades de convivencia de atención central a la persona que se está implantando en toda la Comunidad», dijo.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León aseguró que, al implantar la educación hasta tres años, «lo primero que se ha intentado atender» son las guarderías privadas, «Hemos sido la única comunidad autónoma que, a la hora de implantar la gratuidad, ha tenido en cuenta la iniciativa privada. De hecho, actualmente, tenemos 266 guarderías, que ya son escuelas infantiles, adheridas al programa de gratuidad», precisó la consejera de Educación, Rocío Lucas.

# Las iniciativas de Hernández en Cortes siguen la senda del borrado de las de Cepa

El grupo socialista, tras suprimir el rastro del investigado por agresión sexual a un menor, registra la eliminación de 5 iniciativas del ex viceportavoz, acusado de violencia machista

F. RAMOS / R. GARCÍA VALLADOLID De Juan Luis Cepa a Ángel Hernández. Del ex procurador socialista por Salamanca, investigado por agresión sexual a un menor de 13 años, al ex parlamentario del PSOE por Soria, acusado de violencia machista. Este es el camino que recorre el Partido Socialista de Luis Tudanca en las Cortes de Castilla y León, en su intento de borrar todo rastro de Cepa y de Hernández.

El siguiente en este nuevo capítulo de borrados en el que está inmerso el Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León es el que fuera viceportavoz del grupo, el ex procurador por Soria Ángel Hernández, de quien los socialistas buscan borrar todo rastro de sus iniciativas parlamentarias en esta Legislatura

De esta forma, tal y como ha podido confirmar este periódico, el grupo socialista en el parlamento autonómico registra la eliminación de cinco iniciativas del ex viceportavoz Ángel Hernández, acusado de violencia contra la mujer. Una de ellas firmada únicamente por Ángel Hernández y otras tres en las que la firma del ex parlamentario soriano aparece junto a la de la ahora viceportavoz Rosa Rubio y a la de los procuradores José Francisco Martín, José Luis Vázquez o Laura Peregrina.

Iniacitivas en las Cortes que datan de 2022 y 2023, es decir que ya estarían respondidas o tramitada su documentación por parte de la Junta, según señalan las fuentes consultadas por este periódico. En la primera de ellas, aquella que data del 26 de julio de 2023 y que firma en exclusiva Angel Hernández, sobre el que conviene recordar pese a una acusación de cinco delitos por violencia machista contra su pareja, tiene que ver con la pregunta que el entonces procurador preguntaba a la Junta sobre la reunión de la delegada territorial de Soria con representante se Capital Energy.

En ella, el viceportavoz y hombre fuerte de Tudanca en el grupo socialista por aquel entonces. formulaba tres preguntas: «¿Quiénes asistieron a la citada reunión? Especificando nombre, apellidos y cargo, ¿qué asuntos se trataron? y ¿qué conclusiones se sacaron de la misma? Preguntas que entraban en el Registro de las Cortes a las 11.18 horas del 26 de julio de 2022 y de la que ahora el PSOE quiere borrar su rastro como ya ha hecho con Cepa pidiendo la retirada de medio centenar de iniciativas que llevaban su firma.

Otra de las iniciativas rubricadas por Hernández que el Grupo Parla-



Luis Tudanca y Ángel Hernández, en una imagen de archivo en el pleno de las Cortes. ICAL

mentario Socialista ha pedido retirar del registro de las Cortes es una Proposición No de Ley relativa al suelo industrial en la provincia de Soria. Con la propuesta de resolu-ción «las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León, en el marco del convenio suscrito a través de HGesturcal con el Avuntamiento de Soria en el año 2005 para el desarrollo de suelo indus trial, a actualizar el convenio con el Avuntamiento de Soria para el desarrollo de las siguientes acciones en el polígono industrial de Valcorba en la Ciudad de Soria: colaboración económicaen la construcción de al menos 20 naves nidos para nuevos emprendedores, colaboración en la estrategia de captaciones de empresas presentadas por el Ayuntamiento de Soria, y promocionar el polígono con todas las herramientas existentes en la administración autonómica».

Esta PNL, registrada el 29 de noviembre de 2023, estaba firmada tanto por Ángel Hernández como por Rosa Rubio, así como por Tudanca como portavoz del grupo. En la solicitud de retirada, sin embargo, solo figuran las rúbricas de estos dos últimos cuando el escrito se llevó al registro de las Cortes el pasado viernes 23 de agosto.

Una segunda PNL, en la que además casualmente coinciden las firmas tanto de Ángel Hernández cono de Juan Luis Cepa, fue presentada en el registro de las Cortes el 29 de septiembre de 2023 y también se solicitó su retirada el 23 de agosto. En este caso, la iniciativa versaba sobre la mejora de la publicidad y transparencia en procesos de contratación en la administración general e institucional. En el escrito de retirada desaparecen las firmas de los dos exprocuradores socialistas, Hernández y Cepa, pero se mantienen las de los otros seis firmantes originales de la PNL: Laura Pelegrina, Rosa Rubio, Miguel Hernández, Javier Campos, Pedro González y Luis Tudanca.

Más allá de las dos PNL mencionadas y de la pregunta que firma en solitario Hernández, las otras dos iniciativas que ha retirado el Grupo Parlamentario Socialista son también preguntas, aunque en este caso se registraron con la rúbrica de más procuradores.

La primera, registrada el 6 de abril de 2022, se interesaba sobre «¿cuál es la relación de pagos superiores a 1.000 euros realizados por la Fundación Patrimonio natural entre 2005 y el día de la fecha indicando perceptor, cuantía, fecha y concepto?». En este caso los firmantes fueron, además de Hernández, José Francisco Martín y Rosa Rubio. De nuevo, además, las fechas tan dilatadas entre el registro de la pregunta y el de la solicitud de retirada hacen que fuera una cuestión que quedó ya contestada en el contexto de la actividad parlamentaria ordinaria.

Finalmente, la quinta de las iniciativas retiradas por estar firmada por el exprocurador socialista acusado de violencia de género incluye dos preguntas. La primera de ellas se interesaba por «cuál es el número de puestos que existen a fecha de hoy en el cuerpo de ayudantes facultativos escala de agentes medioambientales en la provincia de Valladolid», mientras que la segunda inquiría si «existe algún otro tipo de contrato (obray servicio...) de personal para desempeñar estas fusciones.

Tras la eliminación del ratro de Juan Luis Cepa por parte del Grupo Parlamentario Socialista que ayer publicaba este periódico, que la formación de Luis Tudanca haya empleado la misma estrategia con Ángel Hernández viene a demostrar que existe una tendencia a querer suprimir la presencia de estos dos nombres entre sus filas.

Conviene recordar que era a principios de febrero de este mismo año cuando Ángel Hernández era detenido por la Policia Nacional por amenazar y aporrear la puerta de la casa de su pareja, que además era agente de este mismo cuerpo.

En el momento del arresto Ángel Hernández se encontraba muy alterado, lo que hacía que se le trasladara en primer lugar al hospital de Soria, donde era atendido. Posteriormente, y una vez dado de alta, la Policía Nacional trasladaba a los calabozos al procurador socialista, por un delito de violencia de género. El procurador discutía con su pareja por teléfono y se plantaba en su casa, dando golpes a la puerta. Eran los vecinos quienes llamaban la policía a las 23.35 horas.

# El Ejecutivo invierte 81M€ para mejorar edificios de uso público

A. VILLARES VALLADOLID Impulso a la rehabilitación de los edificios de uso público de Castilla y León. El Gobierno invierte 81.4 millones de euros para la rehabilitación de infraestructuras públicas de la región como parte del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) cuyos fondos están vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR). Así lo ha confirmado Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, en una rueda de prensa en el día de aver.

La Comunidad tiene en marcha 83 proyectos de rehabilitación de los que 57 millones coresponden al PIREP local y 24 millones para al PIREP autonómico.

Estas actuaciones contemplan la meiora de envolventes y aislamiento térmico de cubiertas o fachadas, la implantación de sistemas que permitan la utilización v generación de energía renovable en la propia infraestructura, la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos, la mejora de su accesibilidad a través de la instalación de rampas o la ampliación de cabinas de ascensor, la meiora de la calidad del aire interior, la protección frente al ruido o la sustitución del amianto por otros materiales, entre otras.

«La finalidad es poner en valor infraestructuras que han ido perdiendo su funcionalidad y que necesitan una modernización. Esto supone una mejora en los espacios y en la accesibilidad así como una reducción de costes para las administraciones locales», señaló Sen.

No obstante, su objetivo más ambicioso esla renovación del parque de edificios públicos hasta lograr uno de calidad, de alta eficiencia energética y descarbonizado para el año 2050, en la misma línea que persigue Europa en su lucha contra el cambio climático.

Sólo en Valladolid capital, ha supuesto una inversión de 21.167.946.3 euros en las dos líneas en las que se está llevando a cabo el programa: PIREP local y PIREP autonómico. De estas dos líneas, 12.850.135.88 euros corresponden al autonómico, que son aquellos edificios públicos de titularidad regional, mientras que 8.317.810,42 corresponden al local, es decir, aquellas infraes tructuras públicas de titularidad municipal. Algunos de los edificios que se están viendo beneficiados de este plan son el Teatro Lope de Vega, con una inversión directa de 3 millones, el centro juvenil de Pinar de Antequera con una inversión de más de 1 millón o la 3ª fase de la nave del LAVA.

# Castilla y León amplía la oferta de plazas MIR con el récord de 755

El Ministerio de Sanidad publica las especialidades que podrán elegir los aspirantes en la próxima convocatoria, con la Comunidad como quinta región con más vacantes

DIEGO GONZÁLEZ VALLADOLID Más plazas de formación sanitaria especializada para Castilla y León. Tras las 735 vacantes que ofertó la región en 2022 y las 744 de 2023-2024. la convocatoria del año que viene contará con el récord de 755 para las titulaciones universitarias de Medicina, Enfermería, Farmacia y del ámbito de la química, la psicología, la física y la biología. Un número que sitúa a Castilla y León como la quinta región con más opciones para los residentes, tras Madrid (1.939), Cataluña (1.931), Andalucía (1.921) y la Comunidad Valenciana (1.115).

Medicina Familiar y Comunitaria vuelve a ser la titulación con más vacantes, con 190, mismo número que el año pasado como recoge la orden publicada ayer en el Boletin Oficial del Estado. Y del mismo modo, el reparto provincial no cambia, de forma que Ávila contará con nueve vacantes; 21 en Burgos; 9 en Aranda de Duero; 11 en Miranda de Ebro; 20 en León; 9 en El Bierzo; 12 en Palencia; 18 en Salamanca; 8 en Segovia; 15 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 18 en Valladolid Este; 6 en Medina del Campo y 14 en Zamora.

En el revés, hay hasta cuatro especialidades que no podrán demandarse en la próxima convocatoria en la Comunidad, como son Farmacología Clinica, Medicina Legal y Forense, Cirugía Pediátrica y Radiofar-

Dentro de las especialidades hospitularias, que se cifran en 414 plazas (397 el año pasado), la siguiente con más vacantes disponibles es Pediatría, con un total de 28, mismo número que Medicina Interna, a las que siguen Anestesiología y Reanimación (24); Radiodiagnóstico (20); Psi quiatría (19); Psicología Clinica (18); Cirugía Ortopédica (17); Oftalmologia (16); Obstetricia y Ginecología (13); Cardiología (13); Medicina Intensiva (13); Aparato Digestivo (12); Cirugía General y del Aparato Digestivo (12); Medicina Preventiva y Salud Pública (12); Hematología y Hemoterapia (11); Neurología (10) y Urología (10).

Por debajo de la decena de plazas se encuentran titulaciones como Otorrinolaringología, con nueve, a la que siguen otras como Nefrología (8); On cología Médica (8); Endocrinología y Nutrición (7); Análisis Clínicos (7); Anatomía Patológica (7); Microbiología y Parasitología (7); Medicina del Trabajo (6); Dermatología Médico-Ouirúrgica y Venerología (6): Angiología y Cirugía Vascular (5); Medicina Nuclear (5); Neurofisiología Clínica (5); Radiofísica Hospitalaria (5); Reumatología (3); Cirugía Plástica y Reparadora (3); Neurocirugía (3); Geriatria (2); Medicina Nuclear (2): Alergología (2): Cirugía Torácica (2); Oncología Radioterápica (2); Inmunología (1); Bioquímica Clínica (1); Cirugía Oral y Maxilofacial (1); Cirugía Cardiovascular (1); y Psiquia tría Infantil y de la Adolescencia (1)

De esta forma, la oferta en especialidades hospitalarias se distribuye con 11 plazas en Ávila; 56 en Burgos; 58 en León; 14 en El Bierzo; 17 en Palencia; 91 en Salamanca; 19 en Segovia: 7 en Soria, 52 en Valladolid Oeste; 74 en Valladolid Este, y 15 en Zamora

Por áreas, serán 8 en Ávila; 12 en Burgos; 3 en Aranda de Duero; 3 en Miranda de Ebro; 22 en León; 10 en El Bierzo; 8 en Palencia; 19 en Salamanca; 6 en Segovia; 10 en Soria; 19 en Valladolid Oeste; 24 en Valladolid Este; una en Medina del Campo; y 6 en Zamora.

#### VACANTES EN ENFERMERÍA

Por lo que se refiere a la formación

#### FORMACIÓN SANITARIA

Medicina Familiar y Comunitaria. Castilla y León contará con 190 plazas para ofertar en esta especialidad, cuyo reparto es de 9 vacantes en Ávila; za en Burgos; 9 en Aranda de Duero; 11 en Miranda de Ebro; 20 en León; 9 en El Bierzo; 12 en Palencia; 18 en Salamanca; 8 en Segovia; 15 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 18 en Valladolid Este; 6 en Medina del Campo y 14 en Zamora.

Enfermería. La Comunidad convocará 151 plazas en este tipo de formación, 85 de ellas para Enfermería Familiar y Comunitaria; 19 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica; 26 de Salud Mental; 6 en la del Trabajo; 14 en Pediátrica y una en Geriatría.

Otras especialidades. El resto de opciones, un total de 414, se repartirán mayoritariamente entre Pediatría (28), Medicina Interna (28), Anestesiología y Reanimación (24), Radiodiagnóstico (20), Psiquiatría (19), Psicología Clinica (18), Cirugía Ortopédica

especializada en Enfermería, Castilla y León convocará 151 plazas, de las 165 acreditadas por el Ministerio de Sanidad. Así se contemplan 19 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica; 26 de Salud Menta; 6 en Enfermería del Trabajo; 14 en Pediatría y una en Geriatría. Además, habrá 85 para Enfermería Familiar y Comunitaria.

#### PALIAR EL DÉFICIT

Con una oferta más amplia en el próximo año para los futuros Médicos Internos Residentes (MIR), los números de 'récord' reflejan que se pretende paliar el déficit de profesionales en Castilla y León que aumenta año tras año.

Finalizada la última convocatorio para MIR, v tras dejar sin cubrir 47 vacantes en el turno 'extra', la Comunidad volvió a adolecer de falta de interés tras no ocupar sus respectivas vacantes hasta 26 futuros sanitarios. 15 de ellos pertenecientes a la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria. Sumadas a las 47 plazas que no fueron elegidas en el turno extraordinario, se confirmó que Castilla y León dejó sin cubrir el 12,5% de su oferta MIR (73 de 587) y si se pone el foco en Medicina Familiar, sólo se completó el 67,4% (62 de 190), con ocho hospitales regionales con plazas libres en Familia. De hecho, esta situación únicamente se vio empeorada por Extremadura, donde que daron 49 vacantes de su oferta de 98.

Por el resto de la formación especializada, la situación no fue tan dramática, ya que después de confirmarse las últimas renuncias se logró cubrir el 97.2% de las plazas que Sanidad ofertó en la pasada convocatoria, que correspondieron a un total de 397 solo para continuar la formación en especialidades hospitalarias. Así, sólo los complejos de Burgos, que contó con 54 vacantes en este apartado, de El Bierzo (11), de Segovia (20), del Río Hortega de Valladolid (50) y de Zamora (12) pudieron presumir de haber completado en su totalidad sus plazas para especialistas.

Conviene recordar que los últi-

mos datos del Observatorio de la

# registra 18 accidentes laborales en lo que va de año LEÓN Castilla y León registró entre los meses de enero y julio de este año

Castilla y León

Castina y Leon registro entre los meses de enero y julio de este año un total de 18 accidentes laborales mortales, de los que once se debieron a «patologias previas y enfermedades sobrevenidas al puesto de trabajo», es decir, «lesiones no traumáticas en el puesto de trabajo», así como «accidentes de tráfico», de forma que «solamente cuatro fueron referidos a las condiciones específicas del puesto de trabajo». La cifra total supone una reducción del 18% respecto al mismo período del pasado año.

La consejera Leticia García quiso resaltar la labor del Centro de Seguridad y Salud Laboral como apoyo «para determinar acciones por parte de la Junta Castilla y León en política de prevención y de acción ante situaciones de riesgos laborales». Como ejemplo de ello, aludió a los últimos informes de siniestralidad laboral, que «dan los datos de los accidentes laborales», al tiempo que «marcan las líneas a seguir para prevenir esos accidentes o atajar en la medida de lo posible la siniestralidad laboral».

# Detenida una pareja en Palencia tras una fuerte pelea con lesiones

PALENCIA

La Policía Local de Palencia dertuvo ayer a una pareja formada por una mujer de 51 años y un hombre de 39, quienes presentaban diferentes heridas debido auna «fuerte» discusión entre ambos, por lo que se les investiga como autores, respectivamente, de delitos de violencia doméstica y de violencia de género.

La disputa sucedió en una vivienda de la calle Antonio Maura de la ciudad, a la que acudieron los agentes de la Policía Local tras recibir una llamada que informaba de una fuerte discusión.

Los agentes identificaron al varón, que en el momento de los hechos presentaba lesiones en un dedo, y a la mujer, quien tenía visibles arañazos en los pómulos, así como la cara enrojecida, según informaron autoridades locales a Europa Press.

La mujer fue trasladada a un Centro de Salud para ser atendida tras las lesiones, mientras que el hombre rechazótodo tipo de asistencia médica.

# Detenida una mujer por intimidar a un médico y pegar a un policía en Palencia

PALENC

Una mujer de 70 años fue detenida por intimidar gravemente a un médico y agredir a un policía en un Centro de Salud de Palencia. Se la imputan delitos de atentado contra agente de la autoridad y resistencia grave.

Los hechos ocurrieron los días 19 y 20 de agosto. En ambos días, la mujer se presentaba en el servicio médico, entraba en una de las consultas sin respetar el turno y exigia ser atendida, el personal médico le solicitaba que respetara a los demás pacientes y ella reaccionaba con insultos y exigencias hacia los médicos, intimidando gravemente al personal sanitario y colapsando el servicio, según informó Ical.

La mujer se mantenía en el interior de la consulta negándose a abandonarla, a la vez que insultaba al personal sanitario y evitando de esa forma que el resto de pacientes pudiera ser atendido, motivo por el cual desde el Centro de Salud se solicitó el auxilio de la Policía Nacional.

Una vez en el lugar, la Policía Nacional tras su «pertinaz negativa a abandonar la consulta», debió ser retirada de allí usando la fuerza si bien en la segunda ocasión agredió a uno de los policías actuantes y finalmente terminó detenida en las dependencias de la Comisaría Provincial de Palencia, donde se tramitó el correspondiente atestado policial y se dio cuenta a la autoridad judicial de lo actuado.

Además, como informó la Policía Nacional, se le levantaron actas por infracción ante su negativa a identificarse y por producir una interferencia grave en un servicio básico para la comunidad.

Comunidad de Castilla y Leónl muestran un aumento de las agresiones a sanitarios. Y es que de los 329 profesionales agredidos en Sacyl en todo el año 2020, el número aumentó hasta 599 al año si guiente, hasta 793 en 2022, mientras que solo entre enero y setiembre de 2023 la cifra se fijó en 603 trabajadores afectados -92 por agresión física-, si bien solo 22 víctimas presentaron denuncias por vía penal. Y si se tiene en cuenta su distribución, las mujeres son el principal foco de los pacientes, al acaparar el 82,6 % de las agresiones en 2021, (495 frente a 104 hombres), el 86,4% en 2022 (685 frente a 108 hombres) y el 87,9 % en 2023 (530 frente a 73 hombres).

# **DEPORTES**

# Romper con el gafe

FÚTBOL. El Numancia ha perdido en el estreno de las tres últimas temporadas y ante el Compos quiere invertir esta mala dinámica/Espanyol B, Intercity y Segoviana, sus verdugos

El C.D. Numancia comienza la temporada liguera el próximo domingo, a partir de las 17.30 horas en Los Pajaritos recibiendo al Compostela, y lo quie re hacer dando una alegría a sus aficionados en forma de victoria para así acabar con el maleficio de los últimos estrenos ligueros en los que ha sumado tres derrotas en otras tantas campañas. Los rojillos han perdido en sus tres últimos debuts ante Espanyol B, Inercity y Gimnástica Segoviana y con tra el Compostela se quiere poner fin a esta dinámica negativa.

Para encontrar el último triunfo del Numancia en la puesta de largo del campeonato hay que remontarse a la temporada 2020-2021, la primera fuera del fútbol profesional tras el descenso de Segunda División, cuando los sorianos se impusieron al Marino de Luanco por 3-1 con goles de Menudo y un doblete de Asier Benito. El Numancia sumaba los primeros tres pun tos de un curso en la extinta Segunda B que comenzaba a mediados de octubre debido a los retrasos de las competiciones a consecuencia del Covid. El cuadro rojillo, lejos de regresar al fútbol profesional, bajaba un peldaño más al caer a la Segunda Federación en un ejercicio en el que se reestructuraba el balompié nacional.

Desde aquella victoria por 3-1 ante el Marino de Luanco en octubre de 2020, el Numancia ha encajado tres derrotas en sus estrenos ligueros en Segunda y Primera Federación. A la cuarta quiere que sea la vencida para poner fin al gafe de la primera jorna-

En la temporada 2021-2022 en Segunda Federación, el Numancia entrenado por Diego Martínez naufragaba en el debut al perder 1-0 en el campo

del Espanyol B con un solitario gol de Svensson. Los rojillos arrancaban con mal pie aunque al siguiente fin de semana lograban la primera victoria al vencer el Cerdanyola en Los Pajaritos por 2-o. No fue un curso sencillo para un Numancia que acabaría ascendiendo a Primera Federación de manera directa al acabar primero de su Grupo 3. precisamente por delante el Espanyol B que iba a ser su gran rival aque-

#### La última victoria en el debut liguero fue en 2020 cuando se ganó por 3-1 al Marino

Ya en Primera Federación, el Numancia tampoco iba a tener un buen inicio de competición en el ejercicio 2022-2023 al perder por 0-1 en Los Pajaritos ante el Intercity con un tanto de balcánico Kecojevic a la salida de un córner en el minuto 63. Decepción numantina que iba a tener continuidad los dos fines de semana siguientes al empatar en el campo del Eldense y volver a perder en Los Pajaritos por o-1 ante el Alcoyano con gol de Alcaina. Hubo que esperar a la jornada quinta para ver la primera victoria del Numancia en Primera Federación al vencer por 2-o a La Nucía con goles de David González y Fer Román.

El Numancia acabaría bajando a Segunda Federación tras una segunda vuelta de la Liga nefasta que tenía su punto culminante el 27 de mayo de 2023 al perder en la última jor-



El Numancia quiere acabar con su mala racha de los estrenos ligueros. Mã

nada de Liga en Los Pajaritos ante el Cornellá por 1-2.

De regreso en Segunda Federación el Numancia tropezaba de nuevo en la primera iomada al caer 2-o en el campo de La Albuera frente a la Gimnásti-. ca Segoviana con dos goles de Plomer. Una derrota que tenía continuidad en la segunda jornada al perder 1-2 en Los Pajaritos ante el Montijo. La primera victoria numantina llegaba en la jornada 3 cuando los sorianos se imponían por o-2 en el feudo del Llerenenmo. El Numancia se caía del ascenso directo en la última jornada al perder en Cáceres y en el play off superaba al Utebo, pero el Yeclano negaba el salto de categoría a los numantinos.

► HORARIO ANTE EL PONTEVEDRA. Ya se conocen los horarios de la tercera jornada de Liga y el Numancia recibirá en Los Pajaritos al Pontevedra el domingo 15 de septiembre a partir de las 17.00 horas. El Pontevedra se perfila como el gran rival de los sorianos para

# El 'aperitivo' del Desafío Urbión

# TRAIL. El sábado se celebra la Open en Covaleda y el domingo la Eliminatrail en Duruelo

La décima Desafío Urbión se desdo bla en el calendario este año para dar cabida a todo su programa de carre ras. La gran fiesta del skyrunning de la provincia de Soria comenzará este fin de semana con el 'Prólogo', un conjunto de pruebas populares con diferentes formatos y exigencia, y abiertas a todo tipo de corredores, in dependientemente de su nivel.

Así, el sábado 31 de agosto se celebrará la carrera Open, con un trazado de 15 kilómtros y 1.200 metros de desnivel positivo que ascenderá a los Hornos, pasará por el paraje de Jara millo y emulará la icónica subida al

Hayedo, donde los participantes podrán perderse entre el bosque de pinos legendarios hasta alcanzar el Refugio de Farrista. A continuación se conectará por una senda hasta cueva Ombligo y se hará el tramo final de la prueba clásica de Desafío Urbión hasta alcanzar la meta de Covaleda. Es un recorrido de carácter circular y que ofrece el gran aliciente de premiar a los 40 primeros clasificados con una opción preferencial (e intransferible) para obtener un dorsal para la modalidad Sky del fin de semana del mundial.

El sábado también se celebrarán las carreras infantiles para niños de 3 a 12 años. Todos ellos recibirán una medalla finisher y una merienda en la zona del avituallamiento. «Estas pruebas dirigidas a los más pequeños son vitales para nosotros, pues es una manera de fomentar los hábitos de vida saludables en los jóvenes y transmitir los valores de respe to por la tradición y la tierra que siempre hemos defendido en Desafío Urbión», comenta Andrés Cámara, di rector del evento.

Ya el domingo 1 de septiembre se organizará una original y novedosa prueba llamada Eliminatrail. Será en Duruelo de la Sierra y consistirá en una carrera eliminatoria: en un reco-

rrido de 10 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo se darán tres vueltas, quedando eliminados en cada una de ellas el 50% de los participantes restantes. Los ganadores se decidirán así en la tercera y definitiva vuelta. Se darán bonus a los vencedores de la primera y segunda vuelta y al corredor que marque el loop más rápido.

Así, el fin de semana Prólogo abrirá diez días de auténtico frenesí en Covaleda, y servirá de antesala a los esperados campeonatos del mundo de Skyrunning que llevarán a la provincia de Soria a más de cuarenta combinados nacionales.

## GOLF

# Berná, segundo en el Circuito de Madrid

SORIA

Daniel Berná se ha situado en la segunda plaza del ranking de la Orden de Mérito del Circuito de Profesionales de Madrid, una posición de privilegio a la que ha accedido gracias a sus buenas actuaciones en los últimos torneos que ha disputado. Concretamente, el 19 de agosto en la prueba del Re al Club Puerta de Hierro, en la que el jugador del Club de Golf Soria concluvó en la cuarta posición, y posteriormente, este mismo lunes, 26 de agosto, en la cita celebrada en el Club Jarama Race, en la que acabó décimo. Ahora el objetivo de Berná será dar continuidad a esta buena racha en el próximo torneo del circuito madrileño, que se celebrará el próximo lunes, 2 de septiembre, en el Club de Campo Villa de Madrid. Posteriormente, del miércoles 4 al viernes 6 de septiembre, el jugador del Club de Golf Soria afrontará el Campeonato de Castilla y León de Profesionales de la PGA de España, que tendrá como escenario el Golf de Lerma, en Burgos.

## BALONCESTO

# Canteranos del CSB con Castilla v León

La Federación de Baloncesto de Castilla y León ha incluido a dos integrantes del Club Soria Baloncesto, los infantiles Luis Cerezo y Daniel Llorente, en la relación de veinte nacidos en 2011 que asistirán a la concentración prevista nara los días 1 y 2 de septiembre en Palencia. Citas así sirven para ir definiendo el combinado que representará a Castilla y León, ya a comienzos del enero, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Tanto Luis Cerezo como Daniel Llorente trabajaron, junto a otros 24 jugadores, en Miranda de Ebro (Burgos) a comienzos del pasado mes de julio y con el primero de ellos también contó el Área Técnica de la Federación de Baloncesto de Castilla y León para la primera de las concentraciones -la del 1 de mayo en Burgosque reunió este año a los más destacados jugadores de 2011.

# ANUNCIOS BREVES

#### VENTA **INMOBILIARIA**

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente ideal para carga de vehículos eléc-tricos. 33.000 euros. 629 286 155.

## MOTOR

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

# sus anuncios llame al 975 21 20 63

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO ... 95.000€... 2 DORMITORIOS ....119.000€... 3 DORMITORIOS ....160.000€... ADOSADOS ... 209.000€...









# **TRABAJO**

701

SE NECESITA Profesor/a de Mase Necesira Profesor/a de Ma-temáticas y/o Física y Química para academia de Soria. Intere-sados/as enviar currículum a academiasoria@gmail.com

CERVECERIA bar Torcuato nece sita camarero-a. Envíanos tu cu-rriculum a: info@torcvato-so-ria.com o llámanos al 654 533 87

VARIOS

901

SE VENDE radio cd-mp3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Tel. 622000129. Lunes a viernes por las mañanas y festivos todo el día



Temperaturas en ligero ascenso

Intervalos nubosos, ocasionalmente cubierto,

intervalos nutosos, ocasionaimente cubierto, con chubascos y tormentas a lo largo del día, localmente fuertes y con granizo. Tempera-turas minimas en ligero ascenso o sin cam-bios, y máximas en descenso, que puede ser notable. Vientos del sureste o variables, con rachas fuertes durante las tormentas.

**EN LA CAPITAL** 

HOY

Máxima

25°

MAÑANA Máxima

#### FARMACIA DE GUARDIA Mª del Mar Sánchez López

Pza. Antonio Machado, I-3 Tel. 975.221.030

#### **EN LA PROVINCIA**

Del 26 de agosto al 1 de septiembre

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA, ÓLVEGA, ARCOS DE JALÓN, SALAS DE LOS INFANTES (BU) (24 H.)

COVALEDA, NAVALENO, SERÓN DE NÁGIMA, SAN ESTEBAN DE GORMAZ (HASTA LAS 22.00H.)

#### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez C/ El Cellado, 46. Tel. 975.212.443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Mª del Mar Lérida García C/Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Mª Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Mª Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

C/ La Tejera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Inmaculada González Gesteiro C.C. Camaretas. Tel. 975.249.002 De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h.

# EMBALSE CUERDA DEL POZO

#### AL 59 IN: DE SU CAPACIDAD

# EL TIEMPO / HOY

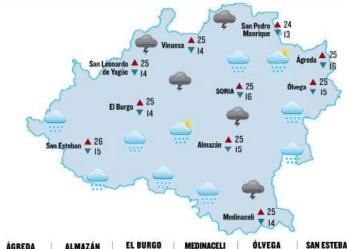

EL BURGO MEDINACELI ALMAZÁN Viernes ▲ 25 ▼ 15

A 25 W IA ▲ 24 ▼ 13

A 25 W 12 Sábad Sábado ▲ 25 ▼ 12

25 V 14 ▲ 23 ▼ 13

ÓLVEGA A 25 ▼ 14 Sábad A 24 ▼ 13 SAN ESTEBAN A 27 W 13

▲ 26 ▼ 13

S. LEONARDO ▲ 24 ▼ 12 Sábadi ▲ 24 ▼ 12

SAN PEDRO A 24 W 12 Sáh

▲ 23 ▼ 12

VINUESA A 24 W 12 Sábado

▲ 24 ▼ 12

Mínima

16°

Minima

40

## TELÉFONOS DE INTERÉS

SORIA
EMERGENCIAS
BOMBEROS
POLICIA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
CRUZ ROJA
POLICIA LOCAL
IBERDROLA (overias)
AMBULANCIAS
MOSPITAL SANTA BÁRBARA
HOSPITIAL EL MIRON
TAMES

Sábado ▲ 24 ▼ 14

SORIA

**PROVINCIA** 

Arcos de Jalón El Burgo de Osn

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

Zona Sur Berlanga de Duero Pinaros Norre Zona del Mencayo Ribera del Duero Pinares Sur Tierras Altas ASESORAMIENTO A LA MUJER INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES Estación de autobu

#### MUSEOS

ria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado.

# MUSED PALEONTOLÓGICO

Domingos y festivos: 10.00-14.00.

# ERMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: Del 0.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 Dan III al 345. De 1000 al 40.00 y 10.00 a 20.00 nors. Menos lutres y martes. Del II/II al 3/33. De miéroules a sábado de 10.00 a 14.00 y de 13.30 a 18.00 y los dominges y festivos, de 10.00 a 14.00. Del IV4 al 3/15 y del 19 al 3/10, de miéroules a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h.

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

**Soria** Telt. 975 / 23-02-18. Lunes cerrado por descanso

### NUMANCIA

Garray
Tell. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

## TIFRMES

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18-61-56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por de

## YACIMIENTO.

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes certado por descanso.

MUSEO DIOCESANO Telt. 975 / 34-01-96. Grupos: todos los días previa potición de hora en el telétene 975/34-01-96

CONCATEDRAL DE SAN PEDRO Telf. 975 / 21 -15-51 terr. 975 / 21 40-51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

no: 10.00-14.00 v 17.00-20.00 Invierno: sábado, domingo y festi 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

COLEGIATA NTRA. SRA. DEL MERCADO Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Tedo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y CASTILLO DE BERLANGA

#### Tedo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las degendencias municipales ONASTERIO CISTERCIENSE

mornos ezno uros terrotenise Santa Maria de Huerta Telf: 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18. Domingos y festives: 16.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos; Domingo tarde: abierto.

# AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

# AULA PALEONTOLÓGICA

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a 14. Tardes: de 17 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hast:

#### AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE

900 123 505

670 647 218

NUMANCIA\* Garray Periodo: I de agosto a 31 de octubre. Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

MUSEDS ETNOLÓGICOS En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Seria, Romanillos de Medianceli, Alcubilla del Marquelo, Cuevas de Soniay Barca essisten museos en los que se exponen utensilos, munbles, etc. y a fuera de use y expuestes ahora para el público en general.

# M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE

Llamar previamente.

### EL TORREÓN DE NOVIERCAS mingo, de 11.30 a 13.30 y de 17 a 20.

# FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

contemporáneo)

El Burgo de Osma Telf. 975341006 Horario de invierne: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte

CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN QUINTANA Horaris: Martes a viornes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 heras. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 heras.

## PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO, (SAN

ESTEBAN DE GORMAZ) Horario: Martes a domingo de II.00 a I4.00 horas de I7.00 a 20.00 horas. Telt 975186245. www.parqueromanico.com Camino Molino de los Ojos

#### MEDIO AMBIENTE, PARQUE NATURAL CAÑON DEL RÍO LOBOS

Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a 15 de diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulare abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, Grupos organizados cita previa (975/363684 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO
Ofrece rutas micológicas guisdas, una
exposición permanente, varios puntos de
información turástica o de identificación de
setas, así some curses y taliens. Horario. De l
de Octubre a 30 de Naviembro está abierto de miercoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los domingos de 10 a 14. Más información en navalenomicolegico.

LA 8

06:00 Infocomerciales 07:25 La red de la vida 07:55 Contigo pan y magia 08:45 Me vuelvo al pueblo 09:40 Naturaleza viva 10:30 Acapulco Heat II:23 La 8 Noticias II:53 Redifusión La 8 Magazine 13:55 La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias

1540 Fl tiemen 15:30 La 8 Noticias redifusión

18:40 El tiempo 18:50 Lo meior de Parques Naturales

20:40 El tiempo

20:55 La 8 Noticia:

20:00 Cyl TV Noticias

00:00 Cvl TV Noticias

00:35 Programación local

# Y ya sabes, por sabor y calidad... elige Soria, elige Real



|        |                                                                          |       | SESION | ES    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| SALA 1 | - MAXXXINE                                                               | 17.45 | 20.30  | 22.35 |
| SALA 2 | - PARPADEA DOS VECES                                                     | 18.00 | 20.30  | 22.35 |
| SALA 3 | - GRU 4. MI VILLANO FAVORITO<br>- ALIEN: ROMULUS                         | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 4 | - ODIO EL VERANO                                                         | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 5 | - BUFFALO KIDS<br>- DEADPOOL Y LOBEZNO                                   | 18 00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 6 | - PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4<br>- LA TRAMPA                              | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 7 | - DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)<br>- ROMPER EL CIRCULO<br>- CUERPO ESCOMBRO | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 8 | - ISLA PERDIDA (HAUNTED HEART)<br>- EL CONDE DE MONTECRISTO              | 17.45 | 20.30  |       |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.



#### **CUERPO ESCOMBRO**

España. 2024. Dirección. Curro Velázquez. Reparto. Dani Rovira, Ernesto Sevilla, María Hervás. Sinopsis. Ante los problemas para encontrar trabajo y liado por su hermano Fermín, Javi se hace pasar por discapacitado para conseguir un puesto que necesita desesperadamente. Pero fingir parálisis cerebral es más complicado de lo que parece. sobre todo cuando se enamora de su jefa.



#### ROMPER EL CÍRCULO

Estados Unidos. 2024, Dirección. Justin Baldoni. Reparto. Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Sinopsis, Lily Bloom (Blake Lively) es una mujer que se sobregone a una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir su suello de abrir su propio negocio. Un encuentro casual con el encantador neurocirujano Ryle Kincaid (Justin Baldoni) desata una intensa conexión entre ellos.

# 02:35 Infocomerciales

16:05 La 8 Magazine 18:05 CyLTV Noticias. Con lengua de signos

19:15 Uepa: Un escenario para amar

21:30 Redifusión La 8 Magazine

23:30 La 8 Noticias redifusión

07:30 Paseos con encanto. 08:15 Hecho en CyL. 09:00 Encierros de Cuéllar. 10:00 Agro en acción. 10:25 Mundo Natural. ILOO Todo vale en CvL **IL45** El arcón. 12:40 Clap. 13:05 El correvuela 13:66 Diagnóstico. 14:30 CyLTV Noticias I. Con Pilar Ruiz 15:10 EL tiempo I. 15:25 CVLTV Noticias I (Redifusión), Con lengua de signos. 15:55 Piedra sobre Piedra. 18:35 Paseos con encanto 17:25 Hecho en CyL. 19-10 Con la música a todas partes 20:00 CyLTV Noticias 2. Con Maria Núñez 20:40 EL tiempo 2. 20:55 Escápate de viaje 21:45 Me vuelvo al pueblo. Bebés reborn y manicura-padicura en Villaviudas (Pale 22:40 Cine de verano: Instinto asesino, 2003 -Peter Wemer 00:10 CyLTV Noticias 2 (Redifusión). 00:40EL tiempo 2.

00:50 Piedra sobre Piedra. Templos en la

Ol:40 Galeria del Coleccionista.

| CINES MERCADO                   |          |
|---------------------------------|----------|
| Jueves, 29 de agosto            | SESIONES |
| SALA 1 - NIÉGALO SIEMPRE (VOSE) | 17.00    |
| - NUESTRO MOMENTO PERFECTO      | 19.00    |
| - THE SWEET EAST (VOSE)         | 21.15    |
| SALA 2 - KOATI                  | 17.30    |
| - SILVER HAZE (VOSE)            | 19.30    |
| - UN LUGAR COMÚN                | 21.30    |

| Vier   | nes, 30 de agosto                     | SESIONES |
|--------|---------------------------------------|----------|
| SALA 1 | - KOATI                               | 17.30    |
|        | - VOLVERÉIS                           | 19.15    |
|        | -THE SWEET EAST (VOSE)                | 21.15    |
| SALA 2 | - UN LUGAR COMÚN                      | 17.00    |
|        | - BONNARD, EL PINTOR Y LA MUSA (VOSE) | 19.00    |
|        | - UN LUGAR COMÚN                      | 21.30    |



NIÉGALO SIEMPRE

Francia, 2023, Dirección, Blvan Calbérac. Reparto André Dussollier, Sabine Azéma, Thierry Lhermitte, Joséphine de Meaux, Sébastien Chassagne Sinopsis. Después de 50 años de matrimonio, François Marsault, un general retirado, sigue perdidamente enamorado de su mujer Annie. Pero cuando un día descubre que ella le engañó hace 40 años con otro hombre, le hierve la sangre. Para limpiar su honor, François cree que sólo hay una solución: divorciarse.



SILVER HAZE

Países Bajos, 2024. Dirección. Sacha Polak. Reparto, Vicky Knight, Esme CreedMiles, Charlotte Knight, Archie Brigden. Sinopsis. Siendo una niña, Franky sufrió un accidente que le dejó secuelas para siempre. 15 años después, su inseguridad y su obsesión por responder a las interrogantes, la han cerrado al amor, hasta que conoce a Florence: una de sus pacientes. Es una joven vitalista, que la invita a escapar de su realidad acogiéndola en su hogar.

# CARLOS CUESTA



# DALE VIDA A TU TEJADO

Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

Redacción, Administración y Publicidad: C' Morales Contreras, 2, 5oria, 42003 Teléfones 975 212 683 E-mail de Redaccións redución alegados elevandos es E-mail de Publicidad: autobiratidades elevandos es



Un instante de la feria celebrada el año pasado en Soria. MARIO TEJEDOR

# Lana: pasado, presente y futuro

La capital presenta la segunda edición de la 'Feria de la Lana' que regresa al lavadero los próximos 14 y 15 de septiembre con homenaje a la oveja merina y 17 expositores

#### JOSÉ SOSA SORIA

Llegó a Soria el año pasado, pero en el fondo, siempre había estado ahí. La lana, tejido clave en la historia de la provincia, vuelve a ser protagonista en la II Feria de la Lana, una iniciativa alumbrada a través del programa de presupuestos participativos y tejida por Myriam Martínez (Myremiendos). Regresa la feria al Lavadero de Lanas con 17 expositores y un sentido homenaje a la oveja merina en forma de diseño, un cuello merendera, en referencia a una de las plantas preferidas para la alimentación de estos animales.

La primera edición de la feria celebrada el pasado año ya fue un «éxito», según recordó el Ayuntamiento y sitúa al evento soriano como lugar dereferencia en la materia junto a ciudades de renombre como Barcelona, Madrid o Sevilla. El Consistorio opta por dar continuidad a la propuesta emplazando su regreso al fin de semana del 14 y 15 de septiembre. No podía ser otro lugar, la feria se celebrará en el antíguo lavadero de lanas de la ciudad junto al Duero. Además de los 17 expositores hay un amplio programa de charlas, talleres y demostraciones.

«Fue un éxito tanto de participantes en los expositores como de asistencia y consideramos que era una cita que merecia continuar en el calendario de una ciudad y provincia especialmente vinculada a la trashumancia, la lana de oveja merina... Es, además, una actividad al alza, con ca-

## **EXPOSITORES**

14 Y 15 DE SEPTIEMBRE. Alpacas de Ana / Robledal de la Santa / Yamity yarm / Soc una troca / The lana box / Sand bags / Knitting booh / Dlana / Wooldreamers / Paloma Liranzo / Encayarns / Tintes Ovillova / Madejas tejerlo / Lanamemucho / Juan Jose Ramos y Pedro Poza / My Knitted closet /

da día más niños y niñas aficionados y que toma el relevo de esas tejedoras de antaño cuyo conocimiento no queremos perder», explicó la conceiala de Participación. Teresa Valdenebro. Myriam Martínez, por su parte, recordó que este año se volverá a realizar un diseño especial para la feria después de la gran respuesta de 2023 cuando más de 200 tejedores y tejedoras posaron con su obra. En 2024 se trata de un cuello 'merendera', en homenaje a la oveja merina de Castillay el nombre de la planta que comen. Yase han registrado más de 1000 descargas y la propuesta es obra de la zamorana Cecilia García. También explicó cómo se ha recuperado esta actividad tan ligada al territorio y ha marcado el punto de inflexión en el covid cuando «la gente tenía más tiempo libreen su casa. Se han dado cuenta que teier, aparte de poder crearte una prenda tuva, es terapéutico»

## **IGUALDAD**

## EL CICLO FEMINISTA MIRA HACIA EL EMPRENDIMIENTO

Durante el fin de semana del 7 y 8 de septiembre, en colaboración con la ONGD Wanawake Mujer, y dentro del Ciclo Feminista del Ayuntamiento de Soria, se realizarán actividades dirigidas a hombres y mujeres por y para el fomento del emprendimiento femenino, bajo el título, "El emprendimiento femenino que hace florecra al mundo".

## METEOROLOGÍA

## ALERTA POR LLUVIAS PARA DESPEDIR AGOSTO

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alerta por lluvias intensas y tormentas en gran parte del centro y noroeste de la península durante los últimos días de agosto, con toda la Comunidad afectada excepto Salamanca, con precipitaciones de hasta 15 milímetros en una hora.

## CULTURA

## 'SUERTE DE PINOS' LLEGA ESTE JUEVES AL CASINO

El salón Gerardo Diego del Casino Amistad Numancia acogerá este jueves la presentación de la novela Suerte de Pinos escrita por Cristina Rampérez. Desde la institución cultural informaron de que la presentación correrá a cargo de Cesar Millán y que comenzará a las 20.15 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

